Lunes, 16 de septiembre de 2024. Año XXXV. Número: 12.688. Edición nacional. Precio: 2 €



PAPEL Viaje a Nimes, cuna del milagro taurino de Francia, donde los toros atraen público joven y dinero Pág. 31

**DXT FÚTBOL** El Barça sujeta el liderato en Girona (1-4) tras su quinta victoria consecutiva con dos goles de Lamine Yamal



#### **JUANMA MORENO**

PRESIDENTE DE ANDALUCÍA

# «No voy a aceptar que un catalán tenga más que un andaluz»

El barón 'popular' pretende liderar la batalla política y social de las autonomías contra el cupo catalán porque «consagra la divergencia entre la España rica y la pobre» • «Sánchez nos quiere asfixiar para que subamos impuestos o aceptemos un cheque. No haremos ni lo uno ni lo otro»

El presidente de la Junta de Andalucía cree que España se encuentra en un momento similar al de 1977, cuando la región forzó el lla-

LEYRE IGLESIAS





combatirá con todos los medios a su alcance el «café para unos pocos» que supone la soberanía fiscal prometida a Cataluña. Él acu-

dirá a La Moncloa si el presidente le convoca, pero para exigirle que entierre este «disparate colosal». Págs. 10 a 12

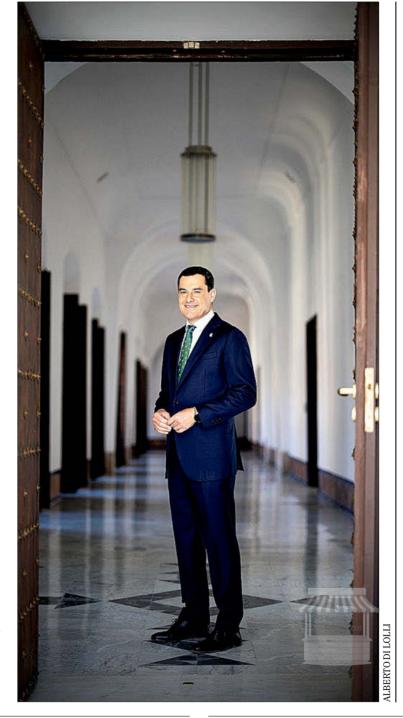

#### **Puigdemont** busca blindar su amnistía recusando al magistrado Macías en el TC

El ex 'president' pide apartarlo de las causas del 'procés' y anticipa que lo hará con la amnistía porque no es «imparcial» y es «amigo» de Llarena

POR ÁNGELA MARTIALAY Pág. 15

## Sólo las pensiones esquivan el riesgo de otra prórroga presupuestaria

ALEJANDRA OLCESE MADRID Ni respuesta a la crisis de la vivienda ni reformas. Sólo las pensiones evitan el riesgo de parálisis legislativa que se abriría con otra prórroga presupuestaria. Página 26

## Zelenski ultima su plan de 10 puntos para sentar a Putin a negociar

POR A. ROJAS / X. COLÁS Pág. 20

#### **PRIMER PLANO**

# Las últimas horas de turismo del fontanero y el 'currela' rehenes en Venezuela: «Estaban animados»

El arresto de los dos españoles responde al recurrente 'modus operandi' con el que el chavismo busca forzar negociaciones

POR A. M. ORTIZ/D. LOZANO/M. PINA/J. IZARRA Págs. 2 a 5



José María Basoa y Andrés Martínez. E. M.



VENEZUELA AVIVA LA CRISIS CON ESPAÑA

Según el testimonio de quienes estuvieron con Basoa y Martínez horas antes de su detención, cruzaron a Venezuela por el Orinoco tras dos días de turismo en Colombia: «Habían visitado los cerros de Mavicure; estaban animados»

# «DIJERON SER TURISTAS; NOS PREOCUPÓ POR DÓNDE PENSABAN SALIR»

#### ANA MARÍA ORTIZ MADRID JOSEAN IZARRA BILBAO

Los últimos movimientos de los españoles José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme antes de ser detenidos en Venezuela arrancan en la ciudad colombiana de Inírida (20.000 habitantes) a las 07.30 -hora local- del pasado 2 de septiembre. «Los dos muchachos abordaron una de nuestras embarcaciones en Inírida con rumbo a Acapulco [en el departamento de Vichada], en la frontera colombo-venezolana», explican a EL MUNDO desde la compañía de transporte fluvial que los españoles utilizaron para realizar este trayecto por el río Orinoco.

«De allí cruzaron a Venezuela en otra embarcación hasta la comunidad indígena de Morganito [ubicada al sur del río Orinoco, puerta a la Amazonia venezolana]», detalla el recorrido esta fuente de la empresa fluvial. La embarcación salió de Inírida algo más tarde de lo normal, explica, porque tuvieron que esperar a los dos españoles: «Subieron al yate los últimos. Estábamos atrasados en zarpar por la demora en llegar por parte de ellos mientras validaban el pasaporte en migración de Colombia».

Durante el viaje, explica esta fuente, José María y Andrés, de 35 y 32 años, parecían contentos. «Llevaban muy poco equipaje, cada uno un morral [bolsa], y estaban animados. En el yate los escucharon conversando sobre su experiencia al conocer los cerros de Mavicure», dice mencionando el principal atractivo turístico de la zona, que está enclavada en la Amazonia colombiana y atrae a los amantes de la naturaleza y de la ornitología –como es el caso de Andrés Martínez–, ya que alberga más de 300 especies de aves distintas.

Los empleados de la empresa de transporte fluvial también charlaron con ellos. Lo que éstos le contaron de sus planes inmediatos, explica nuestro interlocutor, les causó cierta inquietud: «Manifestaron ser turistas españoles, pero nos quedó la preocupación cuando nos indicaron que iban a salir del país por Venezuela, ya que



FUENTE: Elaboración propia

JUAN C. SÁNCHEZ / EL MUNDO

la mayoría de turistas europeos nunca salen de Colombia por esta zona por los riesgos permanentes de orden público de grupos armados ilegales, tanto en Colombia como en Venezuela, y por el control de la guardia en Venezuela», relata.

Los españoles llegaron al poblado indígena de Morganito, ya en Venezuela, y, según la información que maneja esta fuente, «abordaron allí un vehículo particular». Se trataría del Mitsubishi Lancer gris que José María Basoa y Andrés Martínez habían alquilado en el aeropuerto de Caracas el 17 de agosto, cuando

aterrizaron en Venezuela de vacaciones –así lo aseguran sus familias–, viaje que incluyó una incursión de un par de días en Colombia. En el trayecto de ida desde Venezuela hasta las población colombiana de Inírida debieron de dejar el vehículo en Morganito para recogerlo a la vuelta.

En él habrían realizado pues los 86 kilómetros por carretera –una hora y media de trayecto– que separan el núcleo indígena de Puerto Ayacucho, donde fueron detenidos. Supuesta-



La embarcación en la que viajaron hacia Venezuela. E. M.

mente fueron arrestados cuando se encontraban en las inmediaciones de la base militar General Jefe José Antonio Paez. Así lo explicaba el canal *Inírida en vivo* el 10 de septiembre pasado. Este pequeño medio local colombiano ha estado muy pendiente del caso, puesto que a él se dirigieron los parientes de Basoa y Martínez para pedir ayuda tras días sin poder comunicarse con ellos. «Estamos buscando a José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, quie-

nes fueron vistos por última vez en Inírida, Colombia, el lunes 2 de septiembre, rumbo a Puerto Ayacucho, Venezuela. Ambos viajaban sin guía y no hemos tenido noticias desde su última conexión telefónica ese mismo día a las 8:23 am», publicaba el hermano de José María Basoa en las redes sociales de Inírida en vivo y en otras cuentas

de Facebook el 9 de septiembre. Acompañaba el texto una imagen en la que se veía a los dos jóvenes juntos; José María vistiendo una camiseta de la selección venezolana de fútbol.

 $Las\,familias, residentes\,en\,Bilbao,$ 

iniciaron la búsqueda y acudieron a la Ertzaintza para denunciar su desaparición el 9 de septiembre, una semana después de perderles el rastro, al ver que no aterrizaban de regreso a España el día anterior, el 8, tal y como tenían previsto.

Como se ha dicho antes, *Inírida en vivo* informaba de que José María y Andrés estaban arrestados el 10 de septiembre, cuatro días antes de que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hiciera pública las detenciones y acusara a los dos españoles, a los que relacionaba con el CNI, de tratar de comprar explosivos y de planificar el asesinato de una alcaldesa chavista.

Lo que el corresponsal de *Inídira en viv*o en la zona contaba, citando a fuentes militares venezolanas, es que los españoles habían sido detenidos al ser vistos «en conducta sospechosa» en la base aérea de Puerto Ayacucho. Que se preguntaron los militares «qué hacían dos turistas sin guía en la ciudad». Y que, al mostrar «una conducta nerviosa» al ser interrogados, avisaron al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Tras ser in-

terrogados de nuevo por éstos, fueron trasladados al estado de Bolívar y de allí a Caracas. Horas después

del anuncio de Ca-

bello, este diario

hablaba con el pa-

Imagen de José María Basoa y Andrés Martínez distribuida por las familias tras su desaparición.

dre de Andrés Martínez, quien aseguraba que su hijo «estaba de vacaciones en Venezuela» y que «no trabaja para el CNI». «No forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal», afirmaba también el Gobierno español. Basoa se presenta en LinkedIn como técnico en instalación y mantenimiento de gas, calefacción y fontanería, mientras que la profesión de Andrés Martínez no ha trascendido. «Es un currela», dice un amigo.

Fuentes policiales vascas descartan igualmente cualquier vínculo de ambos con el CNI, Policía Nacional o Guardia Civil. La Ertzaintza ha confirmado que registró el pasado lunes la denuncia de desaparición de sus familiares y que después supo de su detención en Venezuela. «La Ertzaintza realizó diversas gestiones y tuvo conocimiento de que estaban arrestados en Venezuela informando posteriormente a los familiares», repiten fuentes oficiales sin querer precisar cuándo supieron de la detención.

La comunidad vasca en Venezuela permanece «atenta» a la información sobre los dos detenidos y a la espera de acontecimientos, según fuentes del PNV. El partido de Ortuzar mantiene ya una línea directa de comunicación con Edmundo González y ha apoyado al colectivo venezolano en Euskadi en las últimas semanas. «Ahora en Venezuela cualquiera puede ser acusado de ser un terrorista», advierte a EL MUNDO David Ortiz, uno de los portavoces de la comunidad venezolana en Euskadi.

VENEZUELA AVIVA LA CRISIS CON ESPAÑA



Mientras la acción consular se centra en la familia y los arrestados, la diplomacia española negocia con Venezuela

# **TRABAJO** DIPLOMÁTICO POR DOS VÍAS

#### **MARINA PINA**

Según los datos del Padrón de Residentes en el Extranjero, el 1 de enero de 2023 había 136.145 ciudadanos españoles en Venezuela. Se trata del noveno país con la diáspora española más grande del mundo. Más de cien mil almas que, cuando el presidente Nicolás Maduro decidió desatar el terror tras las elecciones del pasado 28 de julio, pensaban que el pasaporte español era un salvoconducto. Pero desde el sábado este documento parece no ser ninguna garantía.

La detención de dos españoles, anunciada por Diosdado Cabello, ministro chavista, es una advertencia para el Gobierno de Sánchez: Maduro está dispuesto a seguir escalando la tensión con España a pesar de su aislamiento internacional y de sus intereses con empresas españolas. Y es también un motivo para que el Ministerio de Asuntos Exteriores active las dos vías de trabajo con las que cuenta cada

vez que hay un ciudadano español detenido.

Es la Dirección Consular de Asuntos Generales quien marca las pautas de cómo actuar, un protocolo que envía a los consulados abiertos en el extranjero. En el caso de Venezuela, España cuenta con un solo consulado, situado en Caracas. El representante es Marcos Rodríguez Cantero, un diplomático que en la primera etapa de Sánchez fue embajador en Guinea-Bissau. Él es ahora la persona con la carga de trabajo local. La acción consular se dedica a intentar solucionar las necesi-

dades tanto de la familia, como de los detenidos en cualquier país del mundo. Como se hizo con Pablo González, por ejemplo, en Polonia, el cónsul trata de visitarle periódicamente, certificar que se cumplen las garantías procesales y ayudar en los trámites necesarios.

Lo normal entre países con buenas relaciones es que sean las autoridades locales quienes informen de que han detenido a una persona extranjera, para que los consulados sean conscientes de la situación. En este caso, las autoridades chavistas decidieron informar a través de una rueda de prensa, no por los cauces diplomáticos. Esta situación provocó que el sábado a última hora de la noche española la Embajada en Caracas enviara una nota verbal al Gobierno venezolano pidiendo el acceso a los detenidos, con el fin de verificar sus identidades y conocer de qué se les acusaba para que pudieran recibir toda la asistencia necesaria. Las autoridades chavistas aún no habían permitido al cónsul acceder a los detenidos, pero la acción consular sí que estaba ya en contacto con sus familias desde el sábado por la noche.

Junto a ese trabajo, más pegado a los detenidos, hay otra vía de trabajo diplomática, que es la de las negociaciones. Aunque son los dos primeros presos políticos españoles en Venezuela, no es la primera vez que Maduro toma extranjeros como rehenes para obtener ventajas en nego-



El ministro Albares. ALEX PLAVEVSKI

ciaciones. Ahora, la alta diplomacia, desde el Gabinete del ministro, trabaja para conseguir no empeorar las relaciones y encontrar la fórmula para que los españoles puedan ser liberados. Hoy, Albares ha optado por la discreción. Esta mañana ha viajado a Londres para una última reunión en la que van a negociar el acuerdo sobre Gibraltar y después no habrá ningún tipo de declaración a la prensa, para mantener un perfil bajo en los momentos más delicados de la negociación con un régimen que hace detenciones aleatorias.

VENEZUELA AVIVA LA CRISIS CON ESPAÑA



El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, durante la rueda de prensa en la que anunció la detención de los españoles y el supuesto decomiso de armas. E. M.

La detención de dos españoles se inscribe en una estrategia de moneda de cambio y en una batalla entre Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez

# REHENES PARA NEGOCIAR Y VÍCTIMAS DE LA LUCHA INTERNA

#### DANIEL LOZANO

«Desde los tiempos de Fernando VII no planeaba España una invasión como esta», ironizó ayer el historiador Elías Pino Iturrieta tras la detención de dos turistas bilbaínos, acusados falsamente por el chavismo de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los dos españoles, capturados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), decidieron pasar sus vacaciones en Venezuela, con viaje incluido al Amazonas, en el

peor momento posible: la ola de terror impuesta por el régimen bolivariano tras el megafraude del 28J.

El modus operandi es conocido desde hace al menos dos décadas. Se trata de unir una serie de hechos para montar una nueva película del Cinecittá bolivariano. En esta ocasión, los dos jóvenes vascos son en realidad víctimas de la mentira de Estado, uno de los ejes de la propaganda revolucionaria junto a la hegemonía comunicacional.

Pero también lo son de las renci-

llas internas del chavismo. Tal y como ocurriera en 2018, el ahora ministro de Interior, Diosdado Cabello, pretende forzar a Maduro para que rompa relaciones con España en una semana de máxima ten-

sión tras la votación del Congreso de Diputados que reconoce a Edmundo González como presidente electo y las declaraciones de la ministra Margarita Robles, quien calificó a Maduro de dictador.

Cabello, jefe del ala radical del chavismo, busca sacudir el creciente poder de los hermanos Rodríguez, la vicepresidenta Delcy y Jorge, mano izquierda del presidente y negociador en jefe.

Hace seis años, Cabello fue sancionado por la Unión Europea (UE) y decidió vengarse del país que había promovido esas sanciones. El capitán retirado presionó al

Palacio de Miraflores hasta que Maduro declaró *persona non grata* al embajador Jesús Silva. Meses después, el diplomático español volvió a Caracas por la puerta grande, en una demostración de que el presidente venezolano se había visto forzado a

romper relaciones con España.

El esperpento policial presentado por Cabello también pone a prueba la conexión de los dos hermanos con José Luis Rodríguez Zapatero, quien intervino en el exilio en EspaCabello incluyó a Andrés Martínez y a José María Basoa en una conspiración para desestabilizar a Venezuela con el asesinato de Maduro, Delcy y de una alcaldesa chavista, en la que también estaría prevista



La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. MATIAS DELACROIX / AP

ña del ganador electoral. El ex jefe del Gobierno español es cuestionado por su silencio ante el fraude electoral y por sus gestiones en favor de Maduro en el interior del Grupo de Puebla, foro de dirigentes izquierdistas, populistas y revolucionarios. una operación de falsa bandera: el ataque a la Embajada de Argentina en Caracas, donde se encuentran refugiados seis colaboradores principales de la líder opositora, María Corina Machado.

Para tan descabellado plan se pre-

#### VENEZUELA AVIVA LA CRISIS CON ESPAÑA

tendía usar el arsenal de 400 armas presentado por Cabello en televisión, que nadie sabe de dónde ha salido. El FBI y la CIA serían protagonistas de este nuevo capítulo de conspiranoia, porque estarían detrás de tres ciudadanos estadounidenses detenidos y de un checo. El Tren de Aragua, grupo transnacional de delincuentes que se ha extendido por el continente, también tuvo su momento de gloria en la exposición del ministro de Interior. Todos estos personajes estarían relaciona-

2018

Crisis con España. Ese año Diosdado Cabello forzó la declaración del embajador español 'persona non grata'.

dos, por supuesto, con Machado y con otros dirigentes opositores.

«Cada vez que sucede algo en el país, esta gente utiliza una pésima capacidad creativa para hacer historias e involucrar dirigentes. Diosdado es experto en acusaciones falsas», aclaró el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa.

#### **PRECEDENTES**

La realidad muy poco tiene que ver con la ficción bolivariana: el chavismo fuerza la captura de rehenes para luego usarlos como moneda de cambio en sus distintas negociaciones. A través de un canje con siete prisioneros de EEUU obtuvieron en 2023 la libertad de los dos *narcosobrinos* de Maduro, condenados por tráfico de cocaína. La misma operación se llevó a cabo el año pasado para que el magnate colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, regresara a Venezuela en un canje por una decena de rehenes.

Las historias de los presos estadounidenses coinciden con lo ocurrido a los dos jóvenes vascos: turistas, empresarios, directivos, hasta un misionero mormón que había viajado a Ciudad Caribia para conocer a la chica venezolana que le había enamorado en un chat de Internet. Joshua Holt permaneció dos años en una inmunda celda de la prisión del Helicoide, después de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) presentara pruebas «incontestables» de que Holt era un espía de la CIA, pese a que no hablaba una palabra de español

Una de las evidencias de mayor peso fueron sus fotografías armado (cazaba algunos fines de semana con su padre en los bosques de Utah). La otra, concluyente, fueron sus distintos viajes a Washington. La policía política suspendió en geografía, pero eso no importó al juez antiterrorista: Holt viajaba a Seattle, la ciudad más poblada del estado de Washington, que nada tiene que ver con Washington D.C., a 4.500 kilómetros de distancia.

#### **NIEGA UN COMPLOT**

#### WASHINGTON CONFIRMA LA DETENCIÓN DE ESTADO-UNIDENSES

El Departamento de
Estado de Estados Unidos
confirmó ayer la detención de estadounidenses
acusados de terrorismo en
Venezuela y desmintió
que existiera un complot
contra el presidente del
país suramericano,
Nicolás Maduro. Los
arrestos se produjeron en
paralelo a la detención de
dos españoles acusados
por el chavismo de «estar
vinculados al CNI».

EJÉRCITO. «Podemos confirmar la detención de un miembro del Ejército estadounidense y estamos al tanto de informes no confirmados de otros dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela», dijo a Efe un portavoz del Departamento de Estado.

SOLUCIÓN. EEUU, además, dijo que es «categóricamente falsa» cualquier afirmación de participación de Estados Unidos en un complot para derrocar a Maduro. Washington «sigue apoyando una solución democrática a la crisis política en Venezuela», concluyó el portavoz.

«400 ARMAS». El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el sábado la detención de dos ciudadanos españoles, tres estadounidenses y un checo implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos «terroristas» entre ellos asesinar al presidente Maduro. Según el ministro, en la operación fueron incautadas más de 400 armas «transportadas desde Estados Unidos», y algunos de los capturados buscaban llevar a Venezuela «un grupo de mercenarios» con el propósito de asesinar a Maduro, así como a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodrí-



El alto representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, en la entrevista con Telecinco. E. M.

El responsable de la Política Exterior de la UE eleva el tono contra el Gobierno de Maduro antes del debate clave sobre Venezuela en la Eurocámara

# BORRELL: «ES UN RÉGIMEN DICTATORIAL»

#### DANIEL VIAÑA BRUSELAS

CORRESE

Josep Borrell, alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea, ha calificado al Gobierno de Nicolás Maduro como un «régimen dictatorial». Es la primera vez que el responsable de coordinar la acción exterior de Bruselas define de esta manera a Venezuela, y eleva así la presión sobre el Ejecutivo de España. «Naturalmente, esto es un régimen dictatorial, autoritario, pero con decirlo no arreglamos nada. Lo que se trata es de intentarlo resolver», señaló Borrell en una entrevista concedida a Telecinco.

«En Venezuela hay más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente después de las elecciones. El líder de la oposición ha tenido que huir. Los partidos políticos se han sometido a mil limitaciones en su actuación. Hay siete millones de venezolanos que han huido de su país. Bueno, usted a todo eso, ¿cómo lo llama?», añadió Borrell en referencia al exilio de Edmundo González.

Siete días atrás, Borrell había se-

ñalado, mediante un comunicado, que «Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales, por amplia mayoría, según las copias de las actas electorales. En una democracia, ningún dirigente político debería verse obligado a pedir asilo en otro país». Y en las páginas de EL MUNDO subrayó que la Unión Europea «no reconoce la legitimidad democrática Maduro». Pero había evitado ir más allá, y fuentes de su departamento se limitaban a apuntar que esa era la posición del responsable de la Unión Europea.

Las afirmaciones de ayer suponen en consecuencia un cambio sustancial que, además, están en línea con lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó esta semana al querer tener un recuerdo para «los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país precisamente por la dictadura en que viven». Sus palabras causaron un sensible malestar en el Gobierno venezolano y, también, en el Ejecutivo de Sánchez. Lo señalado por

Borrell este domingo, por lo tanto, no hace más que agudizar esta situación. Además, Borrell marca así distancia respecto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha evitado pronunciarse sobre este tema. En esta sustancial diferencia se antoja clave el hecho de que Borrell abandonará su puesto próximamente, mientras que la política alemana seguirá en su puesto en Bruselas. Tras sus palabras, Caracas lo calificó de «vocero del mal».

Todo esto se produce apenas unos días antes de que el Parlamento Europeo vote el reconocimiento de González como presidente electo de Venezuela. El debate en Estrasburgo tendrá lugar mañana martes, y el jueves se votará la resolución que, según fuentes comunitarias, saldrá adelante con un texto «muy duro».

Por ahora, el PP Europeo ya ha presentado su texto, en el que no sólo exige el reconocimiento de González como presidente, sino que pide que la Unión Europea solicite una orden internacional de detención contra Maduro «por crímenes de lesa humanidad por las graves violaciones de los derechos humanos que ha cometido».

Advierte además de que si no se produce un traspaso «pacífico» en la presidencia en favor de González habrá un «un nuevo éxodo migratorio hacia los demás países de la región, similar al que ha llevado a cerca de ocho millones de venezolanos a huir del país en los últimos años». Y pide «a la UE y a sus Estados miembro que hagan todo lo posible para garantizar que el presidente legítimo y democráticamente elegido pueda tomar posesión de su cargo el 10 de enero de 2025, de conformidad con la Constitución venezolana».

# **OPINIÓN**

UN POTENTE movimiento de opinión niega el término «empleada del hogar» para referirse al servicio doméstico. Al cabo, las mujeres se emplean en el hogar, otro término en entredicho, y los hombres pueden muy bien autopercibirse emplead@s. Para entendernos, podríamos llamarlas chachas, pero también lo criticarían. En fin: que el 90% de las empleadas del hogar son mujeres, dejémoslo ahí.

Sucede que Yolanda Díaz, como la ardilla de la fábula, no se está quieta jamás, y cada vez que activa sus dos neuronas y quiere salvar a alguien, lo mata. Ahora ha alumbrado una liosa normativa para proteger a las empleadas, básicamente, de sus empleadores, que las condena al paro o al mercado negro. Si España tiene más del doble de parados de la media europea es porque salen muy caros a las empresas, cuyas cotizaciones casi doblan el salario total. Y como la necesidad de



## Yolanda contra las empleadas del hogar

cuidadoras y empleadas del hogar, con menos niños y más ancianos, es creciente, y la contratación legal ha caído nada menos que un 14%, el sector se está alegalizando. La economía no crece desde hace cinco años, los de Sánchez; la inflación no deja de subir, tanto en los alimentos como en los servicios, y a las

familias no les alcanza. Si muchas empleadas ya preferían cobrar algo más y en negro, ahora serán aún más.

La primera yolandada creaba unos inspectores laborales que podían irrumpir en cualquier hogar, a ver qué pasaba. Como, sobre ilegal, eso destruía el sector, decidieron sustituirlo por un protocolo que no se sabe en qué consistirá ni quién lo vigilará, pero será exhaustivo. Los empleadores debían hacer un curso para garantizar su idoneidad. Y las empleadas harían cursos de formación en tiempo laboral, que alguien pagaría. Si hay que hacer un curso para tener perro, cómo no hacer otro para tener chacha. Ante una huelga de su servicio, las ministras han frenado a Fashionaria, pero ella es bruta como un arado. Y para presumir de protección oficial no vacilará en promover la desprotección real. El socialismo es así. La idea, dicen, es buena, aunque el resultado siempre es malo para el trabajador. Pero como estos socialistas no han trabajado nunca, les da igual. Siempre habrá malvados y golfos, pero lo normal es que, con amplia demanda y oferta, los salarios se amplien y legalicen. Salvo que lleguen las yolandas a hacerse la foto y dejen detrás unas ruinas monísimas



## Hacer frente a un Gobierno sin escrúpulos

CÓMO DEBE de estar la cosa para que varios libros recientes alerten del aumento de los narcisistas en el mundo. La prensa se ha hecho eco y los describe: son ególatras, victimistas y manipuladores, utilizan a las personas, mienten sin pestañear, carecen de empatía y remordimientos... La versión extrema son los psicópatas, narcisos que ansían el poder, en la empresa o en la política. Un líder psicopático engaña a la gente y se justifica con razonamientos torcidos y amorales.

A tenor de los comentarios, muchos lectores han visto reflejado a Pedro Sánchez. De hecho, en el reciente comité ejecutivo del PSOE –un acto de culto a la personalidad nivel Pyongyang–, el líder se victimizó («El poder también se sufre. ¿Merece la pena el sufrimiento?»), mintió («Este es un gobierno limpio y ejemplar»), manipuló (con datos falsos), humilló a los delegados (a los que

exigió sumisión y escamoteó explicaciones) y dijo una cosa y su contraria (ofreció «diálogo desde el respeto» para acto seguido despreciar al poder legislativo y dejar asentado su apego a la autocracia). Todo un recital, vaya.

Como jefe de la oposición, Feijóo tiene un papelón, y lo sabe. Tratar a Sánchez como si fuera un político homologable es suicida. Hay que estar siempre preparado para lo peor. Anticiparse a la villanía, en una especie de prospectiva del mal. Desde luego, no se le va a combatir con las incesantes entrevistas de Cuca Gamarra, que te ponen a bostezar desde el titular. Ni con unos estafermos senatoriales incapaces de sacarle jugo a la comisión del caso Koldo. Ni cayendo en las envolventes de Sánchez, que lleva dos años sin convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos, pero ahora los cita uno a uno para buscarse una coartada para el concierto catalán, mientras pretende cambiar el modelo de Estado por la puerta de atrás.

El PP tiene poder territorial e institucional suficiente para marcar su propia agenda, sobre todo con un Sánchez que se enreda cada vez más en su permanente huida hacia delante. Lo que hace falta es tener las ideas claras y mirar a los votantes. Así lo ha hecho con la posición firme sobre Venezuela, que hay que replicar en la Eurocámara, o la cuestión migratoria, con la gira europea de Feijóo. Frente a un Gobierno sin escrúpulos no sirven los usos burocráticos. Hace falta colmillo y audacia.

#### **IDÍGORAS Y PACHI**



NOS ACABAN de anunciar que el ministro Carlos Cuerpo va a reunir a los consejeros autonómicos para proponerles la creación de la decimoctava comunidad autónoma, de carácter virtual. Se trata de promover un espacio digital en el que los operadores económicos puedan ejercer la libertad de empresa de forma más sencilla ahorrándose burocracia, si las regiones ponen en común ámbitos regulatorios que coincidan con

tual. Se trata de an espacio digital so operadores so puedan ejercer la empresa de forma la ahorrándose si las regiones

\*\*Tiene España un mercado único?\*\*

\*\*Initial.\*\*

\*\*Tiene España un mercado único?\*\*

\*\*Initial.\*\*

\*\*Ini

regulatorios que coincidan con sus competencias. La idea no es de Cuerpo, sino de Enrico Letta, que, en su informe primaveral sobre las deficiencias y retos del mercado de la Unión Europea, propuso la creación de un Estado miembro en la nube para mejorar la competitividad comunitaria.

Presentadas así las cosas, parecería

**DILIGENCIAS** 

**DE MIGUEL** 

**JOSU** 

que España, un Estado desde hace siglos, tiene los mismos problemas que la Unión, una confederación moderna creada después de la II Guerra Mundial. Y los tiene, en realidad. La Constitución de 1978 heredó un mercado único de mercancías y trabajadores, pero la creación de un Estado descentralizado ha ido minando gravemente la unidad

económica del país, situación denun-

ciada constantemente por empresarios, sindicatos (al menos los de antes) y la propia Comisión Europea. Debiéramos no confundir el mercado único con la liberalización extrema. Es posible crear reglas comunes para las empresas que atiendan a la satisfacción de principios medioambientales, de orden público o de protección del territorio, por ejemplo. Lo que no tiene mucho sentido es multiplicar por 17 esa protección cuando se trata de bienes constitucionales básicos.

En el año 2013 el PP aprobó una Ley de Garantía de la Unidad del Mercado. Recurrida al Tribunal Constitucional, este la desactivó en una serie de sentencias en las que llegó a afirmar que la Constitución no garantiza el mercado único y que este es una posibilidad que puede accionar el Estado central a partir de sus propias competencias. Una decisión incomprensible que desde entonces ha servido para jibarizar aún más la libertad de empresa y multiplicar los obstáculos a la competencia. Ahora bien: incluso en esta precaria situación jurídica, el Estado tiene instrumentos bastantes para no hacer el ridículo con comunidades autónomas virtuales. Se llama ley de armonización y está prevista en el artículo 150.3 de la Constitución.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

ADJUNTO AL DIRECTOR: Francisco Pascual

SUBDIRECTORES: Roberto Benito, Juan Fornieles, María Gonzále: Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román

Carlos Segovia, Gonzalo

Suárez, Esteban Urreiztieta



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD

# La dictadura reta al Gobierno con el arresto de dos españoles

LA DETENCIÓN de dos ciudadanos españoles en Venezuela constituye un escándalo mundial que obliga a España a presionar con todos sus resortes al régimen chavista. No se comprendería que Exteriores no se implicara a fondo en exigir su liberación; tampoco que el Gobierno continuara sin asumir el liderazgo que le corresponde en la democratización del país. Todo apunta a que los arrestos de Andrés Martínez y José María Basoa, que el número dos de la revolución, Diosdado Cabello, exhibió como dos presas de caza en una desquiciada rueda de prensa, han sido arbitrarios: se realizaron sin seguir los protocolos establecidos en los tratados internacionales, que exigen su notificación a las autoridades consulares pertinentes, y bajo acusaciones sin fundamento. Incurriendo en constantes contradicciones, Cabello señaló que Martínez y Basoa serían dos

espías pertenecientes al CNI, extremo que ha desmentido el Gobierno, y declaró que formaban parte de una célula que pretendía asesinar a una alcaldesa chavista para luego anunciar que los objetivos, con ayuda estadounidense, serían Nicolás Maduro, Delcy

Rodríguez y el propio Cabello.

Sus familias y quienes coincidieron con ellos horas antes de su desaparición los describen como turistas. Hasta donde conocemos, los dos jóvenes -sin perfil delincuencial aparente y uno de ellos, fontanero de profesión-estaban allí de vaca-ciones. De momento, es el relato más verosímil, y delimita los rasgos dictatoriales de Venezuela, convertida en una Nicaragua más grande en tamaño y más poderosa económicamente por el petróleo. Nadie puede cerrar los ojos ante ello.

Todo apunta a una represalia de la autocracia frente a los últimos posicionamientos en España, en los que cabe incluir el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo por parte del Congreso; su recepción, aunque austera, por parte de Pedro Sánchez; y, sobre todo, las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificando de «dictadura» al chavismo. Las detenciones arbitrarias son una herramienta totalitaria empleada con asiduidad por el régimen: se hace con rehenes para afrontar negociaciones políticas. En este caso, también subyace una guerra interna entre los líderes del chavismo por hacerse con más poder e influencia: figuras como los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, próximos a Zapatero, optan por tensionar las relaciones sin romperlas -como ambos escenificaron de forma complementaria esta semana–, y otras en torno a Cabello fuerzan la crisis diplomática total.

Venezuela es una dictadura. Lo repitió ayer el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores,

Josep Borrell. «El líder de la oposición ha huido, los partidos tienen mil limitaciones, hay siete millones de venezolanos en el exilio... ¿Usted cómo llama a todo esto? Es un régimen dictatorial, no nos engañemos». Sus palabras, que no requieren más matices, cobran especial relevancia porque esta semana la Eurocámara votará si reconoce a Edmundo González y so apoya la petición del Partido Popular Europeo a favor de una orden de detención internacional contra Maduro por crímenes contra la humanidad.

El pronunciamiento de Borrell añade también más presión a nuestro Gobierno y a sus continuos paseos en el alambre. Basta ya de eufemismos: el régimen de Maduro es una dictadura, y quienes no lo denuncien estarán condenando a un pueblo a la tiranía y enterrando su lucha democrática.

#### El Ejecutivo está obligado a actuar con firmeza. Todo apunta a que Venezuela ha detenido de forma arbitraria a dos turistas

#### LA MIRADA



JAVIER BARBANCHO

#### España no puede permitirse otro año más sin Presupuestos

SI EL Gobierno no es capaz de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), España profundizará en una parálisis política y económica perjudicial. Sin embargo, y anticipando un posible rechazo, Pedro Sánchez ha lanzado el mensaje de que el varapalo no tendría mayores consecuencias, al defender su propósito de agotar la legislatura «con o sin el concurso del poder legislativo». Se trata de una pretensión engañosa no solo desde el punto de vista de la higiene democrática, sino también desde el análisis económico y social. Los PGE son el pilar de la política económica de cualquier país. Sin ellos, se complicaría enormemente afrontar reformas de calado, algunas tan urgentes como el imprescindible estímulo a la

Que el Gobierno sea incapaz de aprobar unos nuevos Presupuestos obligaría a prorrogar una vez más los de 2023, aprobados en un contexto muy diferente, y enviaría un mensaje nefasto a Europa, justo cuando las nuevas

reglas fiscales obligan a volver a la senda del rigor y la disciplina. Hasta los socios del Ejecutivo están advirtiendo de que gobernar no consiste en resistir sin poder aprobar ninguna ley, al tiempo que los sindicatos amenazan con un «otoño caliente» si no sale adelante la jornada reducida. Ante esta situación, prolongar otra vez los PGE solo beneficiaría a un Gobierno dispuesto a mantenerse a toda costa.

#### **VOX POPULI**



ALICIA GARCÍA

#### El PP activa el Senado contra el cupo catalán

♠ El PP aprobará en el Senado, donde tiene mayoría y ella es portavoz, una moción que exige al Gobierno paralizar los avances hacia la independencia fiscal de Cataluña que ha pactado el PSOE con ERC y garantizar que ninguna comunidad salga del régimen común ni se trocee la Agencia Tributaria.



A. HAMLYN / N. UZAL

#### Juzgados por un fraude millonario

**▼** El presidente y el ex consejero delegado del grupo Hafesa serán hoy juzgados en la Audiencia Nacional. Forman parte de una trama imputada por organización criminal, delito contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Habrían defraudado 154 millones



LAMINE YAMAL

#### Dos goles para un Barça que ilusiona

♠ Tras varias temporadas plagadas de contratiempos, el F.C. Barcelona que dirige Hansi Flick ha vuelto a ilusionar a la afición. Ayer goleó al Girona a domicilio, 1-4, con dos tantos de Yamal y viene de endosarle al Valladolid un 7-o. Aúna un juego vistoso con una buena capacidad física



NARGES MOHAMMADI

#### Rostro de la lucha de las mujeres en Irán

**♦** La activista iraní encarcelada, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2023, personifica la lucha de las mujeres por sus derechos en Irán cuando el movimiento Mujer, Vida, Libertad cumple dos años de protestas incansables pese a la represión del régimen de los ayatolás.



J. VELASCO/ M. VENTOSA

#### Margarita Landi, una biografía de película

♠ Los escritores publican Margarita Landi. La rubia del pelo y la pistola (Alianza Editorial). Una biografía de cine en la que profundizan en la vida más desconocida de quien fue la reportera más célebre de El caso, el periódico de sucesos por antonomasia de los años 60 y 70 en España.



**OSCAR PIASTRI** 

#### Se impone en el GP de Azerbaiyán

♠ El piloto australiano se alzó ayer con la victoria en Baku, en el Gran Premio de Azerbaiyán. La carrera fue de gran tensión hasta el final, cuando su perseguidor, Charles Leclerc, se quedó sin neumáticos. El líder del mundial, Max Verstappen, quedó quinto. La lucha por el mundial se aprieta.

#### **ECONOMÍA**

# China, en plena apertura mundial

China se mantiene firme en su objetivo de abrirse internacionalmente al más alto nivel. Para ello, la modernización del territorio y de la industria va a ser determinante. Es el camino a seguir para crear nuevas oportunidades en aras del desarrollo global.



l comercio de servicios en China goza de muy buena salud y es, según Wang Dongtang, director del Departamento de Servicios Comerciales del Ministerio de Comercio, "un área importante de cooperación económica". En la primera mitad de este 2024, alcanzó un récord histórico con una importación y exportación de servicios de 3,6 billones de yuanes. Es decir, un aumento interanual del 14%. Además, en el primer semestre de este año, el comercio de servicios representó el 14,5% del comercio total de servicios y bienes.

Concretamente, los servicios más tradicionales como los viajes o el transporte son los que más rápidamente están creciendo. Dongtang asegura que, en los últimos años, el Ministerio de Comercio "ha innovado activamente el mecanismo de desarrollo del comercio de servicios, que desempeña un papel cada vez más importante en la promoción de la cooperación económica y comercial"

Ante tal contexto, no es de extrañar que China siga apostando por este sector. Así, del 12 al 16 de septiembre, la ciudad de Beijing acogerá la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China, uno de los eventos comerciales de servicios más influyentes del mundo. La Feria, que se ha celebrado ya diez veces en el país, pone énfasis en el papel determinante de los servicios globales para el desarrollo de la sociedad.

En esta edición, el país invitado -por primera vez- será Francia y el programa se centrará en los logros internacionales de las compañías chinas y en dar voz a ponentes de alta calidad que corroboren las conclusiones de estudios como el "Informe sobre el desarrollo del comercio de servicios en China". Además, se

debatirá sobre temas de actualidad como los macrodatos, el internet satelital, la cultura digital, los deportes inteligentes o las bajas emisiones de carbono.

Hasta la fecha, esta Feria internacional ha atraído a más de 900.000 expositores de cerca de 200 países. Y se estima que, en esta edición, congregue a más de 80 países y organizaciones, incluida, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es, por lo tanto, una importante plataforma para profundizar la cooperación internacional en el comercio de servicios. En la actualidad,

por ejemplo, China ha firmado acuerdos de cooperación comercial de servicios con 15 países.



Más allá de esta Feria Internacional de Comercio de Servicios, China sigue trabajando para posicionarse como un fuerte atractivo para los inversores extranjeros y un enorme mercado de oportunidades para el mundo. Y es que, con el telón de fondo del auge del unilaterismo y proteccionismo, China persevera en su apertura mundial y, para ello, se basa en sus realidades. El país pone los intereses de las personas en primer lugar, persigue la innovación y se focaliza en el desarrollo común a través de la apertura. Por eso, busca mejorar la interacción entre su mercado interno y los mercados extranjeros v se esfuerza por brindar mejores beneficios a otros países, al tiempo que promueve su propio desarrollo.

Algo que no es nuevo y es que, en los últimos años, China ha establecido 22 zonas piloto de libre comercio, ha construido el puerto de libre comercio de Hainan y ha promovido la firma e implementación del





acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), entre otros avances. Sin duda, la modernización de China -y de todos los países- no es posible sin esta apertura mundial.

En este sentido, el país quiere flexibilizar aún más el acceso al mercado y abrir, más activamente, su mercado al resto del mundo. También se está esforzando por fomentar nuevos escenarios de consumo y por convertirse en un fuerte imán para las actividades de innovación global. El camino a seguir es ir perfeccionando instituciones y mecanismos para una apertura real y de alto nivel.

#### Por tierra... y por mar

Uno de los grandes avances es crear una potente red de transporte marítimo inteligente y de desarrollar nuevos puertos inteligentes por toda China. Hoy, el país es uno de los referentes mundiales en terminales de contenedores automatizados y domina la tecnología en toda la cadena. En este sentido, el puerto de Qinhuangdao, el puerto de Huanghua, el puerto de Qingdao, el puerto de Ningbo Zhoushan y el puerto de Zhangjiagang han logrado ya la automatización completa del manejo de carga seca y a granel. Actualmente, una nueva ronda de revolución

tecnológica y transformación industrial está "remodelando la industria naviera mundial, creando nuevas fuerzas impulsoras y ventajas competitivas", indican desde el Ministerio de Transporte de China.

Más ejemplos: el puerto de Tianjin ha diseñado una terminal "inteligente con cero emisiones de carbono". Actualmente, cerca de 100 robots de transporte habilitados por IA se desplazan de un lado a otro guiados por el sistema de navegación por satélite BeiDou. Con estos avances, China está lista para establecer nuevos récords en el volumen de manejo de carga. Asimismo, en Jiangsu se ha construido un canal de 12,5 metros de profundidad y, gracias a un sistema de identificación automática, los buques entran en una geovalla electrónica. Ahí pueden

Por ejemplo, dentro de la sede del Grupo Tianbao de Shanxi, un fabricante de bridas, una pantalla digital inteligente muestra información en tiempo real sobre el consumo de energía y las emisiones de carbono de los equipos de fabricación. "Al monitorear la huella de carbono de las empresas en tiempo real, podemos ayudar a reducir las emisiones de carbono, tomar medidas de control más efectivas y mantener un excedente de cuota de emisiones de carbono. Eso, en última instancia, conduce a menores costos y mayor eficiencia de producción", asegura Yang Zhenqiang, tasador de medición de sumideros de carbono.

Por último, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China, en colaboración con otros 14 departamentos gubernamen-



recibir rápidamente información de servicio a tiempo real. Con esto, se consigue, entre otros aspectos, mejorar significativamente la seguridad de navegación.

Por otro lado, en las aguas de Zhanjiang, en Guangdong, el buque no tripulado Wenjiang ha viajado miles de kilómetros desde los ríos interiores hasta el mar abierto para realizar pruebas y aplicaciones de topografía marina. Equipado con comunicación de baja latencia y sistemas de posicionamiento de alta precisión, no solo navegó de forma autónoma, sino que también llegó a transmitir datos en tiempo real. Es decir, ha conseguido ampliar los usos potenciales de las embarcaciones no tripuladas. Resumiendo: la "inteligencia" es ya una característica clave del desarrollo de alta calidad de la industria naviera de China.

#### Camino a la sostenibilidad

Finalmente, siguiendo la voluntad de modernizarse y dar respuesta a las necesidades actuales, China fortalece, claramente, su gestión de la huella de carbono. Sin duda, una mejor gestión de la huella de carbono puede alentar a las empresas a desarrollar y producir productos ecológicos y, por tanto, fomentar un mercado con bajas emisiones de carbono. Y es que el objetivo de China es lograr la neutralidad de carbono para 2060. tales, ha publicado un plan para construir e implementar un sistema unificado de gestión de la huella de carbono. ¿El objetivo? Proporcionar directrices para gestionar mejor la huella de carbono de los productos de China en el próximo período.

Este Plan incluye una lista completa de 22 tareas clave que abordan todos los aspectos de la gestión de la huella de carbono, incluidos los factores contables, la certificación, la divulgación de información y otros procesos de gestión, así como productos de cadena completa, como energía básica y materias primas.

El reto de este Plan gubernamental es promover los intercambios y el reconocimiento mutuo de las normas sobre la huella de carbono de los productos entre China y la mayoría de los demás países del mundo. Y, cómo no, contribuir al desarrollo de normas y estándares internacionales relacionados con la huella de carbono del producto.

El Plan se centra sobre todo en el desafío de China de establecer un sistema nacional unificado para gestionar la huella de carbono y establecer reglas y normas para alrededor de 100 productos clave. Para 2030, el sistema se perfeccionará aún más y el número de productos clave con reglas y estándares específicos para el cálculo de la huella de carbono aumentará hasta los 200.

#### **NUEVO FRENTE ANDALUZ**

«En 1977 Andalucía se movilizó por el 'café para todos' y ahora liderará el movimiento contra el 'café para unos pocos'»

#### EL CUPO CATALÁN

«Tendría un impacto de 6.000 millones en Andalucía: no podríamos invertir más en sanidad, educación...»

#### LA NEGOCIACIÓN

«Sánchez nos quiere asfixiar para que subamos impuestos o aceptemos un cheque. No haremos ni lo uno ni lo otro»

#### REBAJA DE IMPUESTOS

«Ha supuesto para Andalucía el ingreso extraordinario de 8.000 millones de euros. Ha dinamizado la economía»

# JUANMA MORENO

# «Si las 17 comunidades tuviéramos cupo, España sería un Estado fallido»

El presidente de la Junta pretende liderar la movilización política y social contra el cupo catalán, igual que Andalucía batalló por su autonomía en la Transición. Desde su mayoría absoluta en el histórico feudo socialista, Moreno defiende la unidad de los 'populares' contra el concierto. También la «serenidad» que, dice, prima en la región

Pregunta. ¿En qué afecta a un andaluz el cupo catalán?

Respuesta. Le afecta en dos términos. Uno, en materia de equidad: significa que hay una comunidad autónoma que va a tener un privilegio desde el punto de vista de la financiación y va a tener más recursos que un andaluz. El cupo rompe la igualdad entre un español que vive en Cataluña y uno que vive en Andalucía. Y en segundo lugar, afecta a la suficiencia financiera: Andalucía se nutre del principio de solidaridad interterritorial. Si Cataluña sale del régimen común, el sistema tendría 30.000 millones de euros menos, con un impacto en Andalucía de en torno a 6.000 millones. P.¿Y eso qué significa?

R. Que nuestra inversión en servicios públicos, los incentivos a empresas o a autónomos... todo quedaría congelado o mermado. O sea, no

podríamos hacer más inversión en el ámbito sanitario, en el social ni el educativo. No podríamos competir en los incentivos que se la dan a empresas para asentarse en tu territorio. No podríamos hacer políticas de empleo. Significa que Andalucía tendría bastante menos oportunidades que Cataluña. Significa que dentro del país habría ciudadanos de primera y de segunda. Es consagrar la divergencia entre la España rica y la España pobre, y no lo vamos

P. ¿Está dispuesto a coger esa bandera y movilizar a los andaluces?

R. Andalucía, hace casi 50 años, ya asumió un papel de liderazgo cuando se pretendía conceder la autonomía política a Cataluña, el País Vasco y Galicia. Andalucía se rebeló a través de una enorme movilización el 4 de diciembre [de 1977]. El Gobierno central entendió que Andalucía, como comunidad más

poblada y por su historia, no podía quedarse al margen. A partir de ahí se engancharon otras comunidades autónomas y se hizo el famoso café para todos. Ahora lo que nos piden es el café para unos pocos. Otra vez volvemos al comienzo de la película. No lo vamos a aceptar y lo vamos a combatir con todos los instrumentos que tenemos: el político, el judicial y, por su puesto, la movilización social. Queremos concienciar a los andaluces de que su futuro está en juego y, con él,



LEYRE TERESA LÓPEZ PAVÓN

Sánchez ya les ha mentido antes a muchos de sus socios de gobierno. Pero también sabemos que Sánchez tiene un objetivo fundamental, que es su supervivencia en el poder. Hará lo que tenga

que hacer. P. ¿Hablará de financiación con Pedro Sánchez cuando lo llame a reunirse en la Moncloa?

R. Es muy importante mantener el respeto institucional, porque es lo que da credibilidad a las instituciones. Por eso, si el presidente del Gobierno de

cera economía rales. Si él quiere hacer algún tipo de de España y por reforma de la financiación, lo tiene su volumen deque hacer desde la multilateralidad. mográfico. O sea, no voy a aceptar nada sin sa-P.¿Cree que el ber previamente qué se le ha ofreciconcierto va a do al resto de comunidades. Las carsalir adelante en tas tienen que estar boca arriba. Esa el Congreso? es la multilateralidad. En cualquier R. Sabemos que caso, le trasladaré que llevamos 15

> frafinanciación que está arruinando el futuro de los andaluces y el de España. Y le pediré formalmente que dé un paso atrás con el cupo catalán, que renuncie a esa idea.

años soportando un modelo de in-

P. ¿Hablar de financiación con Pedro Sánchez supone incumplir el pacto alcanzado por los barones del PP?

R. Claro que no. Mire, podemos hablar de lo que queramos y así lo ha expresado el propio Feijóo, que es hoy el principal defensor de la España de las autonomías, frente a la España

confederal y de las naciones que nos quiere imponer Sánchez por la puerta de atrás. En lo que estamos de acuerdo los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP es, en primer lugar, en que hay que respetar el marco constitucional, y el cupo para Cataluña no lo hace. En segundo lugar, en que no se puede negociar de forma bilateral. Cualquier propuesta se tendrá que debatir en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y, en tercer lugar, en que necesitamos un nuevo modelo de financiación autonómica.

P. Usted sabe que el Estatuto de Andalucía prevé las relaciones bilaterales para tratar asuntos singulares de Andalucía. Si le propone Sánchez una quita de la deuda similar a



Fotos de Juanma Moreno con Adolfo Suárez y Obama y otra de los Reyes con sus hijas.

el de todos los españoles. Andalucía es la comunidad que más peso tiene para liderar ese movimiento y hacer frente a este disparate colosal, por su trayectoria histórica, porque es la terEspaña, que es mi país, me convoca oficialmente, mi obligación como representante de los andaluces es acudir. Ahora bien, mi posición es contraria a las negociaciones bilatela de Cataluña, ¿no la aceptaría? R. Para empezar, en Andalucía, el problema no es la deuda. No tenemos la deuda que tiene Cataluña porque hemos hecho mejor las cosas. Tenemos una deuda súper razonable y nego $ciada.\,No\,tenemos\,problemas\,con\,las$ entidades financieras. Nuestro problema es la financiación. Por tanto, Sánchez no estaría poniendo el dedo en la llaga si llega con esa oferta. No es nuestra prioridad. Le responderemos que queremos hablar de financiación, que eso sí que nos interesa. Por otro lado, todo lo que tenga que ver con una quita debe ser nego-

#### **LEGISLATURA**

«El único objetivo de este Gobierno es sobrevivir y por eso nos pone por delante este juego de trileros»

#### LAS INCOHERENCIAS

«Montero, como consejera, bramaba por un nuevo modelo de financiación y ahora lleva seis años sin actuar»

#### **FEIJÓO**

«Es el principal defensor de la España de las autonomías, frente a la confederal que nos quiere imponer Sánchez»

#### **CHOOUE CON MONCLOA**

«No me extrañaría que empezáramos a ver muchos bulos en torno a Andalucía y especialmente a mi persona»



REPORTAJE GRÁFICO: ALBERTO DI LOLLI

ciado multilateralmente. Porque yo quiero saber qué se está ofreciendo a otras comunidades. Con luz y taquígrafos. Y, por último, no creo que hablar de condonar sea la manera de dar credibilidad a las instituciones. Porque significa premiar a quienes han realizado una mala gestión de los recursos. Los independentistas catalanes han gastado decenas de miles de millones de euros en embajadas, y en el procés. ¿Y eso, ahora, lo vamos a tener que pagar entre todos losespañoles? Es injusto. No vamos a entrar en ese juego porque es contribuir al blanqueo de esas cesiones al separatismo catalán.

P.¿Por qué no han puesto sobre la mesa los presidentes del PP una fórmula concreta para el reparto de los ingresos del Estado?

R. Mire, ya ha habido modelos sobre la mesa, pero el Gobierno nunca ha dado los pasos para iniciar esa negociación. La señora Montero, que aquí bramaba todos los días por un nuevo modelo de financiación, ha sido incapaz siquiera de poner a trabajar a una comisión de estudio para elaborar un anteproyecto de ley. El Gobierno no nos puede echar la pelota a los demás. ¿A qué está esperando

Montero para convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera? La consejera Montero le habría montado un pollo descomunal a la ministra Montero. Esa es la incoherencia. El único objetivo de este Gobierno es sobrevivir y por eso nos pone por delante este juego de trileros.

P.¿Por qué no reclama Andalucía, como Cataluña, la soberanía fiscal que ya tienen el País Vasco y Navarra? R. Por dos razones. Primero, porque

R. Por dos razones. Primero, porque en ese modelo saldríamos perdiendo. Cataluña tiene más renta per cápita y, durante años, ha tenido inversiones del Estado en materia de infraestructura muy superiores a Andalucía. Y, por otro, si pidiéramos un cupo andaluz inmediatamente lo solicitarían la Comunidad Valenciana o Extremadura. ¿Y qué quedaría de España, entonces? Si mañana las 17 comunidades tenemos cupo, si las 17 comunidades tenemos agencias tributarias propias y recaudamos el 100% de los impuestos del Estado, sin políticas de cohesión, España se convertiría en un Estado fallido. Eso es inviable y ellos lo saben.

P. ¿Entonces no va a aceptar ningún cupo, ninguna quita, ningún cheque? R. Nosotros no vamos a aceptar ningún cupo ni quita ni cheque porque, de hacerlo, acabaríamos por disolver el Estado, que quizás es lo que quiere Sánchez, para que vayamos, no hacia un modelo federal como defienden, sino a un modelo confederal. Un modelo claramente injusto, donde los privilegiados sigan resultando privilegiados y el resto salga empobrecido. Cuando la izquierda pacta con los partidos que piden privilegios para unos ciudadanos y para unos territorios, entonces estamos en el mundo al revés. El sanchismo ha triturado las bases ideológicas del Partido Socialista Obrero Español. Sánchez

#### ELTCYLOS'ERE'

«Que el PSOE pasee como un tributo ganador a antiguas figuras del partido es una falta de respeto a la ciudadanía»

nos quiere asfixiar para que subamos los impuestos o aceptemos un cheque que nos ponga por delante. Y no vamos a hacer ni lo uno ni lo otro. No vamos a llegar a ningún acuerdo de espaldas a los demás.

P. Usted ha dicho que Andalucía ha llegado al límite del esfuerzo financiero en políticas sociales, pero, a la vez, anuncia que va a volver a bajar impuestos. ¿No es incongruente?

R. No. Hacemos rebajas de impuestos muy, muy, muy limitadas, muy selectivas, porque sabemos hasta dónde podemos llegar. La rebaja de impuestos ha supuesto para Andalucía un ingreso extraordinario de 8.000 millones, lo que nos ha permitido aumentar un 40% la inversión en sanidad, educación y servicios sociales. ¿Y por qué tenemos más ingresos? Porque hemos dinamizado la economía, porque había sectores que estaban en la economía sumergida, que han aflorado gracias a unos impuestos más asequibles. Antes pagaban unos pocos mucho y ahora pagan muchos algo menos. Y eso no ha supuesto un detrimento de los ingresos.

P. Bueno, con una economía en fase expansiva, todas las comunidades han aumentado su recaudación, tanto las que han bajado impuestos como las que no.

R. En absoluto. Mire, piense que en los países donde el desarrollo económico es mayor no están los impuestos más altos. Y me refiero al Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o Canadá, que son potencias a tener en cuenta. En cualquier caso, lo que vamos a hacer es ahora es dar más facilidades al acceso a la vivienda para los jóvenes a través del IRPF, a los que van a comprar una VPO, por ejemplo. Y vamos a incentivar la inversión en empresas de base tecnológica

P. ¿Cuántos Lamborghinis hay en Andalucía?

R. Pues he visto pocos. Pero me sorprende que el señor Sánchez imite al señor Iglesias en su época más kamikaze; que el presidente del Gobierno, que tiene que representar la centralidad, el respeto institucional, en un acto institucional, haga comentarios de ese tipo, tan populistas, tan simples. Que a problemas complejos les quiera dar soluciones simples, lo que lo convierte en el mayor de los populistas que tenemos en España ahora.

P. Sánchez ha arremetido en los últimos días contra el Gobierno andaluz por la reducción de aulas en la escuela pública o la devolución de fondos europeos para la FP. ¿Teme que se convierta en el jefe de la oposición de Andalucía para reactivar a su electorado en esta tierra?

R. Puede ser, puede ser. Es evidente que el señor Sánchez y Ferraz son conscientes de que Andalucía es muy importante para España y muy importante en términos electorales para su proyecto político. Y son conscientes también de la debilidad polí-

#### **PNVY JUNTS**

tica que tienen. No me extrañaría que

los cañones los apunten hacia noso-

tros, en términos políticos, y que em-

pezáramos a ver mucho humo, mu-

chas falsedades y muchos bulos en

torno a Andalucía y especialmente a

mi persona. Pero si los andaluces nos

han dado la mayoría en los cuatro úl-

timos procesos electorales, es porque

han elegido el modelo del respeto ins-

titucional, del gobierno para todos, te

voten o no te voten, te aplaudan o te

silben, cosa que no sucede en Espa-

ña. Aquí evitamos el frentismo y los

muros. Vivimos en un marco de sere-

nidad y por eso también Andalucía

ha crecido económicamente como lo

ha hecho en los últimos cinco años.

P. ¿Y cómo se percibe desde San Tel-

mo el clima político menos sosega-

do que se respira en la Comunidad

R. Madrid es Madrid y Andalucía es

Andalucía. Tenemos ritmos distintos,

sociologías distintas. Madrid es una

enorme caja de resonancia para el

Gobierno de la nación, para la Comu-

nidad, para el Ayuntamiento. Eso ha-

ce que haya una hiperexcitación po-

lítica en el ambiente. Llevo años in-

tentando entenderme con Sánchez

y no he puesto reparos a reunirme con

ninguno de los ministros que han ve-

nido por aquí. Incluso con algunos he

llegado a acuerdos. Entiendo que es

mi responsabilidad y mi obligación.

Pero también es cierto que el Gobier-

no de Sánchez lleva años atacando

en lo personal y en lo político a Isabel

P.¿Cómo interpreta la actuación del

Tribunal Constitucional anulando

en buena medida las sentencias del

R. Las sentencias se acatan, como no

puede ser de otra manera. Pero claro

que nos ha sorprendido, porque ha

habido una década de proceso judi-

cial, con muchos recursos invertidos

y un enorme trabajo de las fuerzas y

cuerpos de seguridad del Estado y de

la Audiencia de Sevilla, que hizo un

trabajo muy intenso avalado después

por el Supremo. La interpretación que

ha hecho el Constitucional ha gene-

rado estupor. Y creo que una parte im-

portante de la sociedad no la ha en-

tendido. Pero lo que más estupor ha

provocado en la sociedad andaluza

ha sido ver al Partido Socialista pa-

sear como un tributo ganador a figu-

ras antiguas del socialismo, reclaman-

do no sé qué dignidad e incluso ex-

poniéndolas como ejemplos y refe-

rencia de gestión. Es una falta de res-

peto a la ciudadanía. Porque estos

señores siguen condenados. Y debe-

rían esperar a que la Audiencia, a re-

querimiento del Constitucional,

P. Bueno, hay condenas anuladas.

R. Sí, pero algunas lo están solo par-

cialmente. Mire, el Partido Socialista

ha sido útil a Andalucía en una pri-

mera etapa de la autonomía. Pero hu-

bo una segunda etapa larga donde se

revise sus sentencias

Díaz Ayuso y eso es insoportable.

de Madrid?

«El PP no tiene que mirar por el espejo retrovisor a nadie, sino trabajar por una alternativa clara y que cada uno se retrate»

> embriagaron de poder. Esa borrachera de poder les llevó al final a cometer irregularidades manifiestas. Nosotros vamos a seguir dando pasos para la recuperación de todos los fondos, aunque se nos han cerrado algunas puertas. Pero vamos a agotar todos los procedimientos legales para evitar que haya impunidad. P. Los interventores del Servicio An-

daluz de Salud (SAS) aseguran que su Gobierno ha abusado de la contratación de emergencia. ¿Le preocupa que pueda ser un campo abonado para las irregularidades?

R. La Cámara de Cuentas ha revisado esos contratos y no ha hablado en ningún momento de irregularidades. Eso ha quedado bastante claro. El PSOE intenta generar una sombra de corruptela en la gestión. Pero, si tienen alguna duda, que vayan a la Fis-

'CASO BEGOÑA GÓMEZ'

«A Sánchez la justicia le pisa los talones y no sé hasta cuándo va a poder seguir en esa huida hacia delante»

calía, que vayan a los tribunales.

P. ¿Cree que el PP ha sabido distanciarse lo suficiente del discurso de Vox?¿Le ha venido bien que Vox rompiera los gobiernos que compartían? R. Vox se dio cuenta de que estaba defraudando a muchos de sus electores porque la gestión no es siempre sencilla. Yha buscado una excusa para romper, para no perder apoyos electorales. Hay asuntos en los que coincidimos, como en la defensa de la integridad territorial de España o ciertos valores, pero hay otros en los que somos antagónicos. Vox utiliza la inmigración como una bandera y hace de ella un elemento para la confrontación. Sin más reflexión, sin más análisis que el del brochazo gordo. Nosotros no, nosotros somos un partido de Estado, y sabemos que inmigración tiene que haber, porque hay ne-

#### **VENEZUELA**

«Ante un fraude electoral categórico, Sánchez actúa con tibieza, condicionado por el señor Zapatero»

> tenemos una tasa de natalidad bajísima, más allá de que es nuestra responsabilidad atender a quienes vienen huyendo de situaciones dramáticas de guerra y piden asilo político. P.¿Es el momento de hacer una apuesta más decidida por dejar a Vox fuera de cualquier fórmula de gobierno? R. No podemos aceptar el marco men-

cesidades de mano de obra. Y porque

tal de que Sánchez pueda pactar con la izquierda más radical, incluso con partidos independentistas, pero que el PP no pueda pactar con nadie. Mire, cuando llegue el momento, a Vox no le va a quedar más remedio que apoyar un gobierno de Feijóo porque la alternativa será mantener a Sánchez en el poder. Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente con el apoyo de Vox o sin el apoyo de Vox, pero va a ser presidente. También nos decían que no podríamos gobernar en Andalucía sin Vox y aquí estamos.

P.¿Hay posibilidades de una entente con Junts y con el PNV en temas como la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas?

R. Al final, el PP propondrá cosas en el Congreso y serán otros grupos los que decidirán qué quieren votar. O sea, el PP lo que hace es trasladar a las Cortes y asuntos de interés para el conjunto de los españoles. Y ahí es donde se retrata cada uno. Se retrata el PNV votando ciertas cosas que tendrá que explicar en su comunidad autónoma y se retrata también Junts. El PP no tiene que mirar por el espejo retrovisor a nadie. Lo que tiene que hacer, lo que está haciendo, es trabajar por una alternativa clara y por los asuntos que les interesan a los ciudadanos. Y después ya cada uno que vote lo que considere oportuno.

P.¿Cómo cree que va a acabar el caso Begoña Gómez?

R. Ahí veo un escenario incierto. A Sánchez la justicia le pisa los talones y no sé hasta cuándo va a poder seguir en esa huida hacia delante. No tengo ni idea de cómo acabará. Pero nunca antes se había vivido que la mujer del presidente del Gobierno estuviera imputada y eso es algo muy grave y muy serio.

P. Andalucía es la segunda comunidad que más exporta a Venezuela después de Galicia.

R. El Gobierno de España, como en todo, nunca es capaz de mantener una hoja de ruta, una posición clara en ninguna política exterior. Y eso, cuando no usa la política exterior en función de sus intereses, lo mismo en Palestina que en Venezuela. Lo que ha sucedido en Venezuela es a todas luces un fraude electoral, un fraude categórico, contundente. Sánchez se ha visto atrapado en una situación muy complicada y actúa con tibieza porque el señor Zapatero, asesor áulico de Sánchez, no sabemos qué papel juega, más allá de defender a Maduro, y evidentemente ha condicionado la política de España.



#### LA «INACCIÓN» DEL **GOBIERNO PROVOCA EL** «CAOS» EN INMIGRACIÓN

Junta de Andalucía, Juanma Moreno, opina que la inmigración actualmente una situación de «caos» por culpa de la Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

«El Gobierno ha demostrado que es incapaz de garantizar unas fronteras en España seguras. Y prueba de ello es que se ha trasladado toda la presión migratoria del Mediterráneo oriental hacia el Mediterráneo

que Andalucía está al «130%» de sus capacidades y de ningún tipo de política en origen». Prueba de ello es que Sánchez ha emprendido una gira de países africanos «cuando el problema ya lo tenemos encima. Pero no ha habido planificación», dice

El presidente de la

occidental y hacia Canarias», afirma. Moreno se queja de que «no se ha hecho

# Feijóo activa el Senado contra el concierto catalán

La Cámara exigirá al Gobierno paralizar la independencia fiscal del separatismo

#### MARISA CRUZ MADRID

El Partido Popular ha hecho presa del pacto entre el Gobierno y ERC para conceder a Cataluña un método de financiación singular homologable al concierto y cupo vasco y aprieta el cepo para evitar que el frente común de sus barones contra el mismo se agriete. Feijóo activará esta semana al Senado, la cámara de representación territorial en la que cuenta con mayoría absoluta para aprobar una moción que exige al Gobierno paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo; garantizar que ninguna comunidad del actual régimen común salga del mismo ni se trocee la Agencia Tributaria y blindar el respeto a la autonomía fiscal de las CCAA.

La posición del Senado se sumará así a la promovida por los *populares* en comunidades y ayuntamientos rechazando el pacto alcanzado entre socialistas y republicanos catalanes a cambio de que estos últimos respaldaran la investidura de Salvador Illa. El PP espera que en esta ocasión se

retraten formaciones que se sientan en el Congreso como Más Madrid y Compromís que ya han expresado sus recelos ante la financiación singular para Cataluña.

Para la portavoz *popular* en el Senado, Alicia García, no es admisible que Sánchez esté «dispuesto a crear españoles de primera y de segunda. El presidente», añade, «trata de servirse de los españoles para estar en el Gobierno en lugar de gobernar para servir a los españoles».

La moción se presentará así como una muestra de la unidad de los *populares* frente a la financiación singular que Sánchez está dispuesto a conceder a Cataluña y, sobre todo, ante la ronda que ha anunciado con las comunidades para tratar de convencerlas de que el acuerdo con ERC abrirá la puerta a un nuevo modelo que también las beneficiará a ellas con una rebaja de la deuda que afectaría no sólo a las que tienen que devolver dinero del Fondo de Liquidez Autonómica sino también una quita de lo que deben a entidades privadas.



La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en la sesión de control al Gobierno. EFE

El texto que el PP lleva al Senado reclama «recuperar las bases mínimas del consenso en una Conferencia de Presidentes» que debería convocarse de forma «inmediata». Ha de ser en este foro, añade, donde se empiece a trabajar en una «renovación del actual sistema de financiación» que debería acordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, «no como resultado de cesiones y en perjuicio de los demás para que el Gobierno encaje el cupo independentista». Además, aboga por que en el análisis de la propuesta del Gobierno participe la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El plan del PP habla de «recuperar la multilateralidad que garanti-

za la igualdad de todos los ciudadanos. Y recalca: «Lo que es de todos debe decidirse entre todos a través de los cauces democráticos para asegurar la igualdad en el acceso a los servicios públicos y no mediante encuentros arbitrarios, a capricho del Gobierno central y a puerta cerrada».

La moción plantea ampliar el montante económico total del sistema de financiación de la misma manera que hicieron los Gobiernos *populares* en 1997 y 2001. Señala en este sentido el crecimiento exponencial del coste de los servicios públicos que prestan las CCAA que ya dedican, aseguran, más del 40% de su presupuesto a sanidad. Este apartado debería reflejarse con especial

atención en el nuevo modelo. Pide también saldar la deuda histórica que el Gobierno central tiene con la dependencia y cofinanciar la gratuidad de las escuelas infantiles de cero a tres años. Ambas necesidades, aseguran, requieren de fondos extra.

Otra de las reclamaciones es la de crear un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen las autonomías. Sería un fondo complementario de nivelación financiado con recursos del Estado hasta que se renueve definitivamente el sistema.

A todo ello suman la exigencia de garantizar la cogobernanza de los

fondos Next Generation. Argumentan, y en este sentido coinciden con el planteamiento que hace el PNV, pese a que Euskadi no se vería afectada por el diseño de un nuevo modelo de financiación, en que los fondos europeos no pueden aplicarse «exclusivamente con la visión de la Administración central».

Afirman que esta colaboración «ha aparecido en los documentos teóricos del Gobierno pero no en el trabajo práctico». Es en el marco de esta petición en la que demandan al Ejecutivo que ponga ya a disposición de las autonomías 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation que no ha sido aún capaz de ejecutar.





Preparativos del acto institucional de la Diada el pasado miércoles en Barcelona. ALEJANDRO GARCÍA / EFE

# El independentismo cae a su cota más baja de apoyos en el 'procés'

Su influencia al alza en Madrid contrasta con la pérdida de votos y manifestantes

#### GERARD MELGAR BARCELONA

La capacidad de influencia del independentismo en la política española, actualmente en máximos, contrasta con el menguante apoyo social que paulatinamente ha llegado este año a sus cotas más bajas desde el inicio del *procés*.

Si el objetivo era «reactivar las bases», la manifestación de la última Diada quedó muy alejada de su meta. Las 73.500 personas que salieron a la calle el pasado 11 de septiembre, convocadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y otras entidades, son el peor registro de las marchas iniciadas en 2012, a una distancia sideral de las concentraciones que en los primeros años sobrepasaron el millón de participantes. En el serial, únicamente hay una cifra ligeramente inferior, 59.500, pero correspon-

de a los ciudadanos reunidos en 2020 en una protesta con restricciones por la pandemia de covid y distribuida por varios municipios.

A diferencia de las ediciones anteriores, la propia organización declinó esta vez ofrecer su propio conteo. «Para acabar con la exageración de uno y otro lado», justificó el presidente de la ANC, Lluís Llach, quien incluso se mostró satisfecho del resultado si las cifras proporcionadas por las policías locales de Barcelona, Lérida, Tarragona, Gerona y Tortosa «eran correctas». Más allá de las tradicionales guerras de cifras, la imagen de la Diada de 2024 no es anecdótica. Es la asunción por parte de los líderes del independentismo civil de que la movilización actual ha quedado reducida a decenas de miles de personas incluso en las grandes ocasiones. Ni siquiera pudieron em-

plear como acicate que, un día antes, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazase los recursos del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig contra su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación de caudales públicos por el que están procesados. El pasado agosto, el anunciado retorno del líder de Junts a Cataluña tras siete años en Bruselas congregó únicamente a unas

#### Las cifras de la Diada resumen el descenso en las urnas desde 2017

#### Las encuestas detectan menos respaldo entre los más jóvenes

3.500 personas en el acto de bienvenida organizado en Barcelona.

La Diada fue la metáfora, también, de la pérdida de músculo electoral en todas las últimas convocatorias. De los casi 2,1 millones de votos que sumaron Junts, ERC y la CUP en las comicios catalanes de diciembre de 2017, el independentismo ha pasado a los 1,3 millones de las autonómicas del pasado mayo o a unas cifras que, en las generales de 2023 y en las europeas de este junio, se quedaron incluso lejos del millón. Desde mayo del año pasado, el PSC ha vencido con claridad en todas las citas del último ciclo electoral completo: municipales, generales, autonómicas y europeas.

La demoscopia ya había ido avanzando en estos últimos años el descenso, más pronunciado entre los jóvenes, que provocó que, el pasado mayo, el independentismo perdierala mayoría absoluta por primera vez desde 2015. Los 61 escaños de Junts, ERC, CUP y Aliança Catalana son el peor resultado del nacionalismo catalán desde 1980, las primeras elecciones tras la recuperación de la democracia y la única vez hasta hora que no había sumado mayoría absoluta.



## Van a menos

Tengo ya descrito por aquí el contenido entusiasmo que provoca en mi ánimo, Salvador Illa, el tipo más triste del PSC, a quien yo llamé 'el caballero de la triste figura' un apelativo antonomásico, aunque quizá me quedara corto. Cuenta el camarada Melgar aquí a arriba que el independentismo está de capa caída en Cataluña, tanto en votos como en capacidad de movilización, atendiendo a la última llamada a las calles con motivo de la Diada: desde 2012, año en el que empezó el alboroto, la de este año ha sido la movida menos relevante: apenas 73.500 manifestantes, muy poco más que en el mínimo de

los mínimos, registrado en 2020 por efecto del confinamiento del Covid en el que hubo 59.500, aunque habría que hacer la salvedad de que aquel año la manifestación se convocó con restricciones, mientras el pasado día 11 incluso se sumaron los manifestantes de las cuatro capitales catalanas más Tortosa, no diré más.

La diferencia es que el genuino caballero de la triste figura se cayó con todo el equipo en una playa de Barcelona ante el bachiller Sansón Carrasco, llamado para la ocasión 'el caballero de la Blanca Luna', mientras Barcelona y toda Cataluña en general fueron escenario de la incuestionable victoria del triste de Salvador Illa. ¿Es esto una buena noticia? En términos generales sí. El escaso entusiasmo que provoca Illa en las almas sensibles no es comparable a la desafección que produce la mera invocación del pastelero loco o de esa pareja surrealista con la que **Pedro Sánchez** ha venido a pactar su última

cesión, o sea, la financiación. Habrán adivinado que me refiero a **Oriol Junqueras** y a la simpar **Marta Rovira**.

El independentismo es causa que va a la baja en Cataluña. También en Euskadi y no digamos ya en Galicia por citar la troika en la que alumbran, con más o menos intensidad, las reivindicaciones identitarias: Galeusca. Lo de Cataluña lo explican con elocuencia dos datos de la encuesta del CEO, que es el CIS catalán pero sin Tezanos: los partidarios de la separación suponen el 40%, mientras los contrarios son el 53%, la cifra más alta desde 2015. Por otra parte, hay un dato en la encuesta que resulta especialmente esperanzador y es que esta creciente desafección se produce de manera espe cial entre la juventud, sector en cuya falta de responsabilidad confía mucho toda esta tropa. Desde 2017, el fervor independentista entre los catalanes de 18 a 35 años ha disminuido del 52% al 40%,

mientras en el conjunto de la población ha caído del 48,7% al 40%.

Sin embargo, eso no quiere decir que su influencia en la política nacional haya decrecido. Que Illa haya ganado a Puigdemont y a Junqueras supone un cierto alivio aunque diste de ser uno de los misterios gozosos del Rosario. Cada vez que los socialistas han gobernado en Cataluña han asumido una parte de las reivindicaciones independentistas: Maragall, Montilla, que encabezó la manifestación de protesta contra la resolución del Constitucional que anulaba 14 artículos del Estatut y de donde fue corrido a barretinazos por los de ERC y ahora Illa, que comparece solo con la señera (Laus Deo, no era la estelada) y dirige sus mensajes solo en catalán. Es que el problema es Sánchez, garantía de que los separatistas vean como verosímiles sus sueños más enloquecidos mientras necesite los votos que les queden en el Congreso.

# ESPA

#### EL MENTIDERO DE LAS SALESAS.

El ex 'president', en el escrito remitido al TC, anticipa que también lo hará cuando tenga oportunidad de recurrir la no aplicación de la Ley de Amnistía

# Puigdemont recusa a Macías en los amparos del 'procés'

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consellers Clara Ponsatí y Antoni Comín han presentado un incidente de recusación contra el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, en todos los

procedimientos incoados por vulneración de derechos fundamentales en la corte de garantías en relación con el procés. De hecho, el escrito remitido al Alto Tribunal, conocido por ELMUNDO, anticipa que Puigdemont también recusará al magistrado cuando tenga oportunidad de recurrir la no aplicación de la Ley de Amnistía para el delito de malversación de caudales públicos.

El incidente de recusación se basa en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 219.10<sup>a</sup> –interés directo o indirecto en la causa- de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La tesis defendida por los independentistas es que un análisis de los pronunciamientos realizados hasta la fecha por Macías «lleva a concluir que en su persona concurren datos bastantes para entender que no será imparcial» ni en los recursos de amparo derivados del desafío independentista de 2017 «ni en los que en el futuro se generen respecto de la aplicabilidad de la Ley 1/2024 de Amnistía».



En concreto, Puigdemont, Ponsatí y Comín argumentan que el magistrado ha sido muy crítico con la actuación de los independentistas, con el pacto de investidura alcanzado entre el PSOE y Junts y que, además, es amigo personal del

magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor del 1-O. «Resulta evidente que José María Macías, ahora recusado, es soberano para formarse la opinión que considere más oportuna respecto de esta o cualquier otra cuestión. Resultaría absurdo e inasumible, en el marco de una sociedad democrática, que igual que cualquier otro ciudadano los jueces y magistrados -más si cabe los del Tribunal Constitucional-no tengan una opinión política e incluso una ideología concreta, sin embargo sí es exigible en una sociedad democrática que la misma no se haga pública sin esperar las consecuencias legales, porque eso afecta a la imagen de imparcialidad que ha de tener toda persona llamada a enjuiciar y resolver sobre un asunto», reza el incidente de recusación.

Ponen como ejemplo que el magistrado Macías calificó de «grave error» la decisión de la Justicia alemana de no entregar a Carles Puigdemont en el año 2018 por el delito



El nuevo magistrado del TC, José María Macías, toma posesión de su cargo el pasado día 6 de septiembre. E. PRESS

de rebelión. Añaden que calificó el acuerdo de investidura suscrito por socialistas y neoconvergentes como un «pacto indigno», añadiendo que era «una amenaza directa» y «en términos ya mafiosos» que daba «un toque de atención a los jueces que tengan que determinar cómo se aplica esa Ley de Amnistía».

Por otro lado, ponen el foco en la amistad, reconocida por el propio magistrado («me precio en llamar amigo al juez Llarena», dijo Macías

El escrito también fue presentado por Toni Comín v Clara Ponsatí

«Concurren datos bastantes para entender que no será imparcial»

públicamente) con el instructor del 1-O. «Que sea amigo del magistrado-juez Pablo Llarena no es criticable, ni mucho menos que lo reconozca en público, pero sí es causa bastante para que sea apartado de estos procedimientos toda vez que los mismos se fundamentan en las vulneraciones de derechos fundamentales que esta parte atribuye, entre otros, directamente a su amigo», destacan los líderes del procés.

En una reciente entrevista, al ser preguntado por la amnistía y su papel como vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José María Macías dijo lo siguiente: «Allí valoramos la mayoría que se trataba de una ley inconstitucional y una ley contraria al derecho de la Unión Europea con arreglo a los argumentos que manejamos allí. ¿Eh?¿Me dice usted qué va a hacer como magistrado? Bueno, como magistrado, lo primero que tengo que hacer es ser exquisitamente prudente en los asuntos en los que tengo que intervenir»

Para la defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, «se pone de manifiesto tanto la animadversión frente al pacto político, la Ley de Amnistía y los miembros del Gobierno, pero es más, el propio recusado es consciente de que debe ser prudente en sus manifestaciones, así como que no debe avanzar el sentido de su decisión futura, habiendo hecho precisamente eso, avanzar el sentido de su voto, en la misma intervención».

En la actualidad, la doctrina del Constitucional sobre abstenciones y recusaciones es muy restrictiva. En el año 2021, el Alto Tribunal se blindó ante el intento de apartar a sus magistrados, precisamente por los protagonistas del 1-O. En un auto unánime, el Pleno estableció que «va en la propia naturaleza de las cosas que un magistrado del Tribunal Constitucional haya sido designado precisamente por sus ideas y opiniones expresadas a través de los instrumentos habituales de difusión jurídica, que conforman su trayectoria profesional y que, por lo tanto, delimitan los principios de mérito y capacidad que le habilitan para el ejercicio de sus funciones»

## La mejor inversión, es invertir en el planeta.

Comprometerse con la transición energética, es aumentar 3.000 millones de euros la inversión en proyectos de energía renovable y redes de distribución en solo un año.



naturgy.com

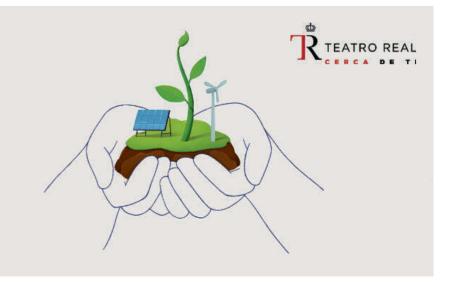



Un grupo de migrantes observa la frontera de El Tarajal (Ceuta) que ayer fue cerrada de forma intermitente para evitar un cruce masivo. EUROPA PRESS

# Tensión en Ceuta tras un intento de cruce masivo desde Marruecos

Los organizadores movilizaban a los migrantes con el mensaje «liberar Ceuta»

#### ANTONIO SEMPERE

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, la frontera de Ceuta vivió momentos de extrema tensión tras la movilización de cientos de personas en las inmediaciones de la aduana marroquí. Las fuerzas de seguridad, tanto españolas como marroquíes, se encontraban en estado de máxima alerta ante un posible intento masivo de cruce hacia la ciudad autónoma.

La situación fue provocada por un llamamiento difundido en redes sociales que instaba a personas del lado marroquí a concentrarse y avanzar hacia la frontera con el fin de cruzar a territorio español. Los organizadores de esta acción habían fijado la fecha del 15 de septiembre para reunir el mayor número posible de personas, con algunos mensajes que incluso hablaban de «liberar Ceuta», apelando a la frustración generada por la fuerte vigilancia policial que impide intentos de cruce a nado.

Desde la Delegación del Gobierno en Ceuta, se confirmó que las autoridades marroquíes habían cerrado su lado de la frontera de manera intermitente como parte de una estrategia para evitar la confusión y el caos que pudieran facilitar el acceso de los migrantes. Este cierre fue solo una de las medidas adoptadas dentro de un dispositivo mucho más amplio, que incluyó el despliegue masivo de agentes de seguridad en Marruecos para frenar a las miles de personas que intentaban llegar a las inmediaciones del vallado fronterizo. A pesar de la tensión, a lo largo del día de ayer, los pasos fronterizos de El Tarajal en España y Bab Sebta en Marruecos, volrían a operar con normalidad.

Fuentes cercanas al operativo señalaron que Marruecos movilizó a todas sus fuerzas para evitar que los grupos lograran acercarse a la fron-

Miles de personas intentaron llegar hasta el vallado de la frontera

Se ha desplazado la patrullera Río Sil para asegurar los espigones

tera, aunque algunos burlaron los controles y alcanzaron el perímetro fronterizo. En el lado español, la Guardia Civil reforzó su vigilancia mientras que en Marruecos las fuerzas de seguridad trabajaron para asegurar tanto el acceso terrestre como marítimo, desplegando miles de agentes de

diversos cuerpos que tomaron el control de la zona norte del país vecino. Hacia las 11:00 ho-

ras del domingo, un grupo de unas 400 personas se acercó al vallado, lo que obligó a los agentes marroquíes a utilizar material antidisturbios para dispersarlas. El uso de gases lacrimógenos y otras herramientas de control permitieron contener el avance de los migrantes y evitar que la situación escalara. El intento de cruce quedó frustrado, y las fuerzas de seguridad españolas permanecieron en alerta máxima, monitorizando cualquier posible incursión en su lado del perímetro.

La noche del sábado fue especialmente complicada en los pueblos cercanos a la frontera con Ceuta. Numerosos grupos de jóvenes, procedentes de distintos puntos del sur de Marruecos, lograron burlar los controles policiales y llegar a las cercanías de Castillejos, avanzando hacia la frontera. A pesar de los esfuerzos de las autoridades marroquíes por contenerlos, decenas de personas consiguieron avanzar, lo que derivó en enfrentamientos con los gendarmes.

Mientras tanto, en Ceuta, las fuerzas de seguridad españolas se mantuvieron preparadas para intervenir en caso de una entrada masiva. El área cercana a Finca Berrocal, una de las zonas más vulnerables del perímetro fronterizo, se convirtió en un punto clave de despliegue para la vi-

gilancia. Las autoridades españolas reforzaron allí la seguridad con patrullas apoyando a los agentes que desde el Centro Operativo de Servicio de El Tarajal operan las cámaras térmicas.

Finalmente, el despliegue antidisturbios marroquí logró controlar la situación e impedir que el intento de cruce derivara en una crisis mayor.

Marruecos ha movilizado todos los recursos a su alcance para evitar una situación similar a la de mayo de 2021, cuando más de 12.000 personas lograron cruzar a Ceuta en lo que se ha considerado la mayor crisis migra-

toria en una frontera española en un breve espacio de tiempo.

El operativo desplegado por Marruecos y la vigilancia constante de la Guardia Civil han permitido contener este intento masivo. En Ceuta, se ha reforzado la presencia de agentes del Grupo de Reserva y Seguridad, quienes junto a los efectivos permanentes suman más de 100 agentes en la ciudad. Además, el Servicio Marítimo ha desplazado la patrullera de altura Río Sil para asegurar los espigones fronterizos

## Clavijo pide al Gobierno «ayudar, no atacar a **Canarias**»

#### **EL MUNDO**

El presidente canario, Fernando Clavijo, dijo ayer que no entiende que, «tras meses sin noticias ni respuestas» ante la presión migratoria que soporta el archipiélago, el Gobierno ataque ahora a su ejecutivo por exigirle que garantice los derechos de los menores no acompañados que llegan a las islas en cayucos.

En la celebración de las fiestas patronales de Lanzarote, Clavijo calificó como un «ataque» las advertencias que tanto el Gobierno como la Fiscalía han hecho a la administración canaria a raíz de que anunciara que exigirá la aplicación de un protocolo «para poder atender y garantizar la seguridad de estos menores».

El presidente canario recriminó al Estado que no esté aplicando este protocolo, pese a tener competencias en materia de extranjería, fronteras y Salvamento Marítimo. «Nuestro posicionamiento es atenderlos y pedirle al Gobierno de España que nos ayude porque no podemos más, porque no tenemos capacidad y las condiciones de hacinamiento no nos están permitiendo garantizar la seguridad del menor», aseveró Clavijo, quien recalcó que esta región acoge y tutela a «casi el 70% de los menores extranjeros no acompañados de España». Si hiciésemos la equivalencia, refirió, «es como si hubiesen llegado 130.000 menores a España y todo eso lo estamos soportando en solitario los canarios»; comunidad que, junto a estos niños, son las «víctimas» de esta emergencia humanitaria.

«A la vista de lo que está sucediendo, lo que hemos hecho es aplicar el protocolo que no estaba aplicando el Gobierno para poder atender y garantizar la seguridad de los menores. El Gobierno tiene que entender que tiene que asumir sus responsabilidades y ayudar, no atacar a Canarias, en esta crisis humanitaria», incidió Clavijo.

Para el presidente canario, es «absolutamente indecente» que, «de repente, se reúnan cuatro ministros y planteen llevar este protocolo al Tribunal Constitucional para atacar a Canarias. No lo alcanzo a entender, cuando llevamos meses pidiendo ayuda y no se nos ha brindado». Clavijo precisó que «lo único que está pidiendo» Canarias «es que cuando le entreguen un menor venga reseñado, inscrito en el registro de los menores no acompañados, con una foto para poder reconocerlo, porque con un listado de nombres no es suficiente».

#### **DATOS**

## 400

MIGRANTES. Casi medio centenar de personas se aproximó al vallado fronterizo. Fueron dispersados con gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad marroquíes.

#### **100**

**REFUERZOS.** En Ceuta se ha reforzado la presencia de agentes del Grupo de Reserva y Seguridad. Con los efectivos fijos suman más de 100.

#### **12.000**

CRISIS. En mayo de 2021 12.000 personas cruzaron a Ceuta. Ha sido la mayor crisis migratoria en la frontera.

## **CRONICA**



Pantallazo de la web que, bajo el nombre de Balcon League 2024, recoge las muertes y los heridos por la práctica del balconing en Baleares. E. M.

# La web anónima que se mofa del 'balconing' e indigna a Reino Unido

#### EDUARDO COLOM PALMA

La joven Emma Ramsay murió trágicamente a finales de agosto. Era una chica escocesa de apenas 19 años, estudiante de Derecho en la Universidad de Strathclyde, en Glasgow. Había ido de vacaciones a Ibiza y, de madrugada, se precipitó de un sexto piso en un hotel de Sant Antoni, el epicentro del turismo británico en la Isla. El impacto fue letal y no sobrevivió.

Su trágica muerte causó una gran conmoción en su país. La joven ha-

bía difundido vídeos disfrutando de sus vacaciones esa misma tarde, horas antes de su fallecimiento.

Pero, además, la tragedia desató un conflicto y una encendida polémica que ha escalado hasta el gobierno escocés, irrumpiendo en las páginas de los principales diarios británicos, incluidas prestigiosas cabeceras como The Times y The Guardian y tabloides como el Daily Mail.

El detonante de la polémica fue la inclusión del fallecimiento de la chica en una macabra clasificación: el ranking que una web satírica local de Baleares lleva confeccionando y publicando desde 2022.

La web se denomina Federació Balear de Balconing y se dedica a clasificar, como si de una liga de fútbol entre naciones se tratara, las muertes

y lesiones provocadas por esta clase de accidentes letales, contabilizando datos de forma anónima pero acompañándolos de controvertidos comentarios que, a su vez, son replicados por los usuarios, habitualmente en el mismo tono sardónico. Su lema es:

#### MONTA UNA LIGA MACABRA Y VIRTUAL CON LOS TURISTAS MUERTOS EN BALEARES TRAS CAERSE AL VACÍO

«Hacemos sátira para criticar el turismo de borrachera», dicen los creadores, que se defienden ante las críticas del Gobierno escocés y no abandonan el anonimato: «Cerrarla no solucionaría el problema»

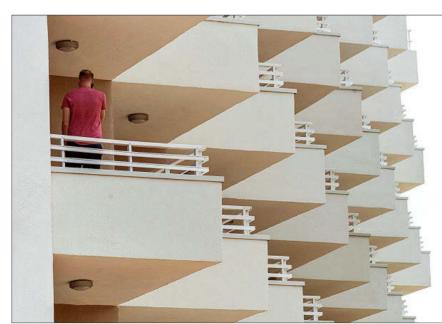

Un turista habla por teléfono en el balcón de un hotel de Calviá, en Mallorca. EFE

«Todo guiri que viene a saltar en nuestra casa cae en nuestra clasificación».

Las actualizaciones en la web tras cada episodio de balconing son inmediatas y se apostillan con textos breves de sarcasmo negro, llegando a jalear y animar a los diferentes países a «remontar» y mejorar sus posiciones. Incluso realizan gráficos para desglosar visualmente las estadísticas.

La cuenta en Twitter suma más de 50.000 seguidores y ha ganado visibilidad en las redes sociales, más des pués de la última polémica.

La inclusión del fallecimiento de la joven escocesa en esta controvertida liga, la sexta muerte por balconing en lo que va de verano en Baleares, provocó una airada reacción en Escocia.

La ministra de Drogas y parlamentaria escocesa Christina McKelvie reclamó entonces el cierre de esta web, que calificó como «vil» e inhumana. «Esto es absolutamente vil y mi corazón está con los familiares de cualquiera que haya sido el blanco de esta organización», manifestó la minis-

tra, que tildó de «reprobable que alguien intente explotar y utilizar muertes trágicas de forma tan cruel». La política pedía medidas para cerrar la cuenta en las redes, algo que nadie ha puesto en marcha.

ELMUNDO ha contactado con los impulsores de esta iniciativa digital, reclamándoles su postura en mitad de la polémica y qué les mueve a crear una cuenta así. Este diario también se ha dirigido por escrito a la ministra y parlamentaria escocesa, que de momento no ha contestado.

Los responsables de la web de la discordia han renunciado a dar la cara y no han querido salir del anonimato («no, para nada, queremos mantener esa cuenta como algo impersonal y anónimo», han replicado a la petición), pero sí han accedido a responder a

una batería de preguntas sobre la polémica generada por la web. Una iniciativa que, dicen, nació originalmente «por curiosidad estadística» en 2022 y que fue cristalizando en una clasificación que, según ellos, «sigue un estilo satírico de humor negro».

Más adelante, alegan, «fue surgiendo la idea de intercalar la sátira de ridiculizar a los que cometen balconing con la crítica al turismo masivo de borrachera que tenemos en Baleares». Y «de rebote», agregan, «que la sátira también pudiese servir como método de concienciación».

Al ser preguntados por las duras críticas recibidas en el Reino Unido y en otros foros locales, lo consideran «completamente normal y legítimo». Pero no se cortan en replicar y dar consejos. «Creemos que las recientes críticas no están bien enfocadas, pues criticar a quien señala y se ríe del problema no va a solucionar nada del problema en sí».

Consideran por ello que «los esfuerzos deberían centrarse en replantear el modelo turístico y cortar de raíz los comportamientos incívicos de los turistas». Algo que el Gobierno británico, la embajada en España, el sector hotelero y las autoridades locales llevan años intentando con campañas conjuntas de concienciación. Desde la web no lo personalizan en nadie y no niegan que «pueden herir sensibilidades y que es un tema bastante delicado para quien le haya tocado de cerca».

Hay que remarcar que este terrible fenómeno ha causado, solo en este año, lesiones graves a una veintena de turistas y la muerte de seis personas, y lleva años activando al consulado británico en una lucha por erradicarlo y concienciar a los jóvenes de los peligros de descolgarse por los balcones o lanzarse desde ellos a las piscinas de los establecimientos. Una práctica que está en el origen de muchos de los accidentes. I

Pese a toda la polvareda levantada en su contra, los responsables de la federación virtual de balconing dicen que «bastante gente les ha dado la enhorabuena», reivindican «el derecho de criticar a nuestra manera unos comportamientos que derivan en muertes y lesiones que eran totalmente evitables». «Cerrar nuestra cuenta», afirman, «no solucionará para nada el problema, la realidad seguirá existiendo y los recuentos también».

El problema del balconing lleva años azotando los núcleos más turísticos de Baleares, especialmente en Mallorca e Ibiza. Las autoridades locales han adoptado medidas para tratar de frenar este grave problema, obligando a los hoteles y apartamentos a tomar medidas preventivas y limitando mediante decreto la venta de alcohol en determinadas zonas. El fenómeno, sin embargo, sigue sin ser erradicado.

«El Govern balear intenta aplicar medidas tímidas, como multas o regulaciones a la venta de alcohol pero parecen de eficacia insuficiente», replican desde el colectivo que el Reino Unido ha puesto en la diana de sus críticas. Así lo sostiene uno de sus portavoces desde una cuenta de correo que responde a las iniciales J. P. B.

«En nuestra opinión –concluyen– se tiene que cortar de raíz con el turismo masivo de borrachera y cambiar el modelo turístico apostando por el decrecimiento» y «fomentando otro tipo de ocio más respetuoso con la población local».

## **OTRAS VOCES**

HUBO UN tiempo en que la televisión era igual que una buena chimenea. Tus padres te ponían delante humildemente porque sabían que ahí había un montón de calores que ellos jamás te podrían dar. Lo que te enseñaba Paco Costas sobre la educación vial. Lo que decía Gurruchaga en La Cuarta Parte. Lo que contaba Félix sobre los lobos.

Te arrimabas a la tele como quien seguía yendo al colegio. Y si no tomabas apuntes era porque mirabas flipado la pantalla devorando un bocadillo o botando una pelota.

En aquella Telefunken con forma de adobe gigante, salía una entrevista con Borges durante una hora sin interrupción, sonaba Debussy en la sintonía de un programa para niños, podías asistir a un concierto entero en directo sin salir del televisor. Y no había prisas. Y no había pausas publicitarias. Y los niños eran tratados como adultos. Y –de alguna hermosa manera– viceversa: era una democracia que empezaba.

Crecimos y –como todo– también la tele cambió. Hoy lo peor no es el espectáculo a veces estupidizante, huero y



## Gracias por hacerlo, Broncano

espídico, sino que lo que antes fue una ventana abierta al mundo se haya convertido en zanja de trinchera.

La tele. Aquella tele. Mi televisor. La que hoy procuro que veamos juntos.

En sus *Diarios*, Iñaki Uriarte escribía: «Ahora se meten mucho con ella, pero yo descubrí la literatura a través de la tele. Tendría unos 14 años. Daban algún programa que yo miraba con gran atención. Ama dijo: 'Está basado en un cuento de un escritor americano que se

llama Edgar Allan Poe. Si quieres, te compro un libro de él'. Y aquí sigue».

(...).

No creo que cualquier tiempo pasado sea mejor, pero acaso mucha de aquella tele sí.

En uno de los seis países más polarizados del mundo (el nuestro, vaya), cambiar de canal hoy es como rodear Ferraz o Génova. Y no era eso, no era eso, que diría Ortega.

Ahora todo se etiqueta como política. Todo es ya izquierda o derecha. Todo es sanchismo o fachosfera. Si reciclas o no. Si eres vegano o comes chuletón. Si vas a trabajar en bici o en Lamborghini. Si te comes una mascota o la llevas a bendecir. Si vas con Palestina o con Israel. Si prefieres a Broncano o a Motos.

Y aquí es donde quería yo ir a parar.

No tengo ninguna plataforma de pago. Veo muy poco la televisión porque después de cenar me entra sueño. Pero he vuelto a verla por Broncano: eso es lo que quería decir. Me parece distinto. Me hace gracia. No insulta a mi –ya de por sí– mermada inteligencia. Me recuerda a, cuando de niño, mis padres me acercaban a aquel balcón con UHF y VHF.

Cuando el otro día le comenté a un amigo que había vuelto a ver la tele por Broncano, me quedé estupefacto con su respuesta. «Bueno, claro, tú como eres un rojo...».

No me entraron ganas de apagar la tele. Me dieron ganas de apagarlo a él.



#### **DICCIONARIO DEL PERRO**

POR JOSEAN BLANCO

**averiado, da. adj.** Estado de un sistema al que se llega por falta de mantenimiento e inversiones. Estos males, que aquejan a la red ferroviaria convencional española, no los sufre la red de alta velocidad que, para compensar, está saturada.

**clandestino, na. adj.** Acto o pacto que se trama en secreto para sortear la ley. La clandestinidad es lógica y casi obligatoria en los regímenes totalitarios para sortear la represión. También es típica de las mafias y organizaciones criminales. Más raro es que, en los países democráticos, los gobiernos y partidos negocien clandestinamente, en el extranjero y al margen del control parlamentario, acabar con la igualdad y las leyes comunes. Pero se explica: tienen miedo a que la ley condene sus ilegalidades y les lleve a la trena, lo que les obligaría a autoindultarse.

**crítica constructiva. f.** Adulación que se disfraza de juicio para contrarrestar las críticas ajenas. Se practica entre colegas, compañeros y camaradas. Adobada con la dosis justa de coba, genera empatía y otorga puntos para la obtención de premios y canonjías.

**desterrar.** tr. Expulsar del territorio a quien molesta, en especial a opositores políticos a quienes, por su relevancia, queda feo asesinar. Es práctica que se suele disfrazar de exilio, ejem, voluntario (obviando el acoso, las amenazas y las negociaciones diplomáticas para acelerar la salida del desterrado) y así evitar el descrédito internacional, las sanciones económicas y otras menudencias.

**pedagogía.** f. Ciencia de la enseñanza infantil vitaminada para la instrucción y formación de adultos. Este origen explica que haya tanto pedagogo con discurso infantiloide. En política se usa la expresión «hacer pedagogía» como sinónimo de «hacer propaganda», es decir, ahormar las cabezas y las emociones para que acepten cualquier idea, por más que repugne a la razón y al sentimiento.

**Zampoña. f.** Instrumento musical multiflauta que permite al lexicógrafo *ful* solfear su despedida: Adiós, amigos, colegas/ y mi fiel infantería,/ aquí se despide el Perro/ que ladraba en esta esquina/ y mordía los tobillos/ de la vil palabrería./ No se aflijan, fue bonito/ y lo que empieza, termina./ Muchas gracias, sigan bien./ Nos vemos en la cantina./ ¡Chimpún!

#### **GALLEGO & REY**



## **OTRAS VOCES**

**TRIBUNA** ESTADO DE DERECHO La insólita pretensión de gobernar sin el concurso del Parlamento es, literalmente, lo que acaba de anunciar el presidente del Gobierno. El Ejecutivo podría asumir la totalidad del poder político del Estado

# Gobernar sin el Parlamento

#### MANUEL ARAGÓN

HACE AÑOS QUE vengo denunciando la deriva «presidencialista» de nuestro régimen parlamentario. Como dije tiempo atrás en este mismo periódico, el término «parlamentarismo presidencialista» es un oxímoron, pues las dos palabras que contiene son contradictorias. Si un régimen es presidencialista no puede ser al mismo tiempo parlamentario (nota bene: a tener en cuenta por los italianos, respecto de la reforma que de su régimen parlamentario pretende impulsar la señora Meloni).

Pero esta deriva nuestra va incluso más allá, pues a lo que en realidad aspira es al pleno dominio, por el jefe del Ejecutivo, tanto del Gobierno como del poder legislativo, con lo que no sólo se desvirtuaría el parlamentarismo, al destruir la regla que lo sustenta, el control por las cámaras de la actividad gubernamental, sino también el presidencialismo, que sí establece la absorción del poder ejecutivo por el presidente, pero impide que éste domine al poder legislativo. Aparte de que esa deriva resulta incompatible con nuestra Monarquía parlamentaria, ya que el presidencialismo sólo es posible en una república, no en una monarquía.

No obstante, aquella deriva «presidencialista» española podría alcanzar una gravedad mayor si, ante la pérdida de una mayoría parlamentaria suficiente en las cámaras, y por ello de la capacidad de dominarlas, el jefe del poder ejecutivo optase por eludir al propio parlamento, defendiendo la posibilidad de gobernar sin él. Entonces ya no estaríamos sólo ante un caso de falseamiento de la forma de gobierno, el régimen parlamentario, sino, incluso, de falseamiento de la forma de Estado, la democracia constitucional, que, por principio, no puede ser otra cosa que una democracia representativa, esto es, una democracia parlamentaria.

Sin embargo, como en la política española no ganamos para sorpresas, la insólita pretensión de gobernar

sin el concurso del Parlamento es, literalmente, lo que acaba de anunciar el presidente del Gobierno. De manera que el ejecutivo podría asumir la totalidad del poder político del Estado, desplazando a la única institución que representa al pueblo soberano.

La trascendencia de esa pretensión es incuestionable, en cuanto que nos situaría fuera del sistema político general al que el nuestro pertenece, pues en cualquier país regido por una Constitución democrática el Parlamento es la pieza fundamental del sistema, y por ello ejerce las competencias políticas más importantes del Estado: hacer las leyes, aprobar los presupuestos y servir de contrapeso al Ejecutivo, cuyo poder está limitado (además de, jurídicamente, por los tribunales de justicia) políticamente gracias a la existencia de tales competencias de las que el Par-

lamento no puede privarse. Y ello ocurre, de manera no idéntica, pero similar, en el régimen presidencialista (cuyo ejemplo más notorio es el de Estados Unidos) o en el régimen parlamentario (cuyos ejemplos los encontramos en Europa).

La democracia constitucional, o es parlamentaria, o no es democracia, ya que, sin el parlamento, lugar donde se integra no sólo la mayoría sino la diversidad de fuerzas políticas que expresan el pluralismo de la sociedad, no hay representación popular auténtica. Por ello es contrario a la democracia constitucional que el poder político recaiga por entero en el poder ejecutivo. Más aún, sin el concurso de las cámaras, ya sea en los Estados Unidos, república presidencialista, o en España o el Reino Unido, monarquías parlamentarias, o en Italia o Alemania, repúblicas parlamentarias, no se puede gobernar, ya que, sin aquel concurso, el Ejecutivo no podría llevar a cabo sus funciones de dirección de la política interior y exterior del Estado, ni disponer de los fondos públicos necesarios para ello.

Si de esa apreciación general relacionada con la democracia constitucional como forma del Estado, pasamos a fijarnos específicamente en la forma parlamentaria de gobierno, la conclusión no es distinta, pues si bien un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria podría mantenerse, siempre que la mayoría que se le oponga sea tan heterogénea que hiciera improbable el triunfo de una moción de censura, lo cierto entonces es que, en tales condiciones, el Ejecutivo seguiría «estando», pero no, exactamente, «gobernando».

De ahí la conveniencia de recordar que el régimen parlamentario se sustenta, además de en unas reglas jurídicas, en unas reglas políticas que igualmente deben cumplirse. La más general de éstas es la de que el Gobierno habría de cesar si carece de la confianza del par-

lamento. El objetivo del régimen parlamentario no se reduce a dotar de mera estabilidad al Gobierno, sino que también se extiende, necesariamente, a garantizar que ese Gobierno pueda gobernar, lo que resulta imposible si carece de capacidad para conseguir la emanación de leyes y la aprobación de los presupuestos.

Cuando esa situación se da, lo que el régimen parlamentario exige no es otra cosa que la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones. Es lo que sucedió en España cuando Pujol le impidió aprobar los presupuestos al presidente González. Un buen ejemplo que no siempre, después, se ha seguido. La prórroga automática de los presupuestos generales es una previsión excepcional que no puede convertirse en una fórmula de ordinaria utilización.

En realidad, la apelación a gobernar sin el Parlamento descansa en un entendimiento erróneo de la función de las cámaras, palmariamente expresado por nuestro presidente del Gobierno en su declaración de hace unos días al decir que el Parlamento está pa-

ra colaborar con el Ejecutivo y no para restringir sus tareas. Un entendimiento que parece desconocer que una de las principales funciones del parlamento (como dispone el art. 66 de nuestra Constitución) es la de controlar al Gobierno.

ES CLARO QUE cuando existe una coincidencia política entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria el control pierde intensidad, aunque no por ello desaparece. Pero también lo es que, cuando esa coincidencia no se da, el Parlamento no puede, en modo alguno, renunciar a su función de control, al contrario, esa función adquiere entonces su más intenso significado: la «facultad de impedir», por utilizar la clásica expresión de Montesquieu.

En el fondo, el problema del que se está tratando deriva de que tenemos un Gobierno de coalición en minoría, que descansa en los apoyos que le han venido prestando en el Congreso determinadas fuerzas políticas escasamente (o nulamente) comprometidas con la defensa de la Constitución y de los intereses generales. En ausencia de acuerdos estables de legislatura, ello ha conducido a que el Ejecutivo, con la pretensión de perpetuarse, haya acudido a la fórmula de celebrar, en cada momento que lo necesitara, acuerdos bilaterales con algunas de esas fuerzas políticas a cambio de su apoyo. «Hacer de esa necesidad virtud» no parece aceptable si esa necesidad es simplemente la de mantenerse en el poder a cualquier precio.

Creo que ha llegado el momento de hacer política en serio, de huir de embelecos y de recobrar el suelo firme que nuestra vida pública requiere, que no es otra cosa que volver a un consenso entre centro-derecha y centro-izquierda que dio sus frutos en la Transición política, en la elaboración y aprobación de la Constitución y en el desarrollo de la misma y que en los últimos decenios, salvo contadas excepciones, se ha abandonado. Algo muy lamentable porque para los asuntos fundamentales que el Estado debe resolver no basta con la democracia de mayoría, sino que se requiere de la democracia de consenso. Olvidar esta exigencia nos ha llevado a la penosa situación política del presente, caracterizada por el sectarismo y la extrema polarización.

Esa exigencia debe cumplirse, por supuesto, en lo que se refiere al funcionamiento general del Estado, pero también si descendemos al ámbito concreto de la gobernabilidad, de modo que, cuando un partido no obtuviese la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados que le permitiera formar Gobierno en solitario, la solución no debiera ser otra que la de pactar con fuerzas políticas leales a la Constitución, no con fuerzas políticas contrarias a ella.

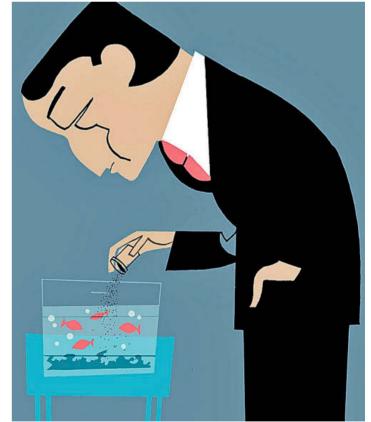

JAVIER OLIVARES

Recuperar el consenso y, con ello, el valor de la Constitución, respetando su letra y su espíritu, es el único camino para remontar la situación de deterioro institucional en la que estamos y para llevar a cabo, con éxito, las reformas que fueran necesarias de nuestro Estado de derecho, social, democrático y autonómico. También para lograr que en nuestra sociedad desaparezca o disminuya sustancialmente la tendencia, hoy tan extendida, de someterse a la «servidumbre voluntaria», que es, probablemente, la enfermedad de fondo de la que el deterioro institucional (incluida la «ocurrencia» de gobernar sin el Parlamento) quizás sea, también probablemente, sólo un cíntoma

**Manuel Aragón** es catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional

#### Recuperar el consenso es el único camino para remontar la situación de deterioro institucional

# EUROPA EN GUERRA

#### LA SOLUCIÓN AL CONFLICTO





• Zelenski asegura que tiene redactado un plan de paz de 10 puntos sobre el que negociar y ahora el objetivo es sentar en la mesa a Putin • Prepara un diálogo para noviembre, al que está invitado el Kremlin



ALBERTO ROJAS



COLÁS

Desde el mes de agosto, una palabra que todo el mundo había evitado mencionar ha reaparecido en el vocabulario de esta guerra: «negociaciones» y ya se ha pronunciado mucho más que en los dos años y medio anteriores.

¿Hay razones para pensar que un alto el fuego es posible tras la invasión más sangrienta en Europa desde la Segunda Guerra Mundial? Los conflic-

tos suelen terminar con los contendientes sentados a una mesa y esta no será una excepción, sobre todo porque ninguno de los dos bandos puede aplastar totalmente al otro, como ha quedado demostrado en el campo de batalla. Ni Rusia está pudiendo terminar con el Estado ucraniano (aunque sí someterlo a un enorme castigo) ni Ucrania puede tumbar al régimen de Putin (aunque sí frenar y desgastar al gigantesco ejército ruso).

Las cosas están así: hubo una primera reunión de la llamada «Fórmula de Paz» el pasado 24 de junio en Suiza a la que asistió hasta Pedro Sánchez. Rusia no estaba invitada. En la cita Ucrania consiguió que 94 países firmaran un compromiso para presentar una sola voz ante Putin y evitar así titubeos. Pocos días después, como parte de ese plan, Kiev comenzó su particular invasión de una parte de la región rusa de Kursk. Como el propio Zelenski admitió, no se trataba de un territorio a anexionar, como hizo Rusia con las regiones conquistadas durante las primeras semanas de invasión, sino que era una pieza a intercambiar en esas negociaciones.

¿En qué se basa esa «Fórmula de Paz»? El documento es una base sobre la que negociar basado en 10 puntos: seguridad nuclear, seguridad alimentaria, seguridad energética, liberación de todos los prisioneros de guerra y deportados, restauración de la integridad terri-

Tanto Biden como Harris y Trump revisarán la «Fórmula de Paz»

China y Brasil presentaron otra oferta alternativa, que Kiev rechazó torial ucraniana, retirada de las tropas rusas y cese de las hostilidades, justicia, protección del medio ambiente, prevención de una nueva escalada y compromiso para el final de la guerra.

Ahora Kiev prepara la segunda parte de esta misma fórmula, a celebrar aproximadamente el 20 o 21 de noviembre, ya con el Kremlin invitado a dicha mesa y una propuesta clara de sobre qué cosas se puede negociar y cuáles son las líneas rojas que se le marcan a Putin. El presidente ucraniano asegura que ya tiene redactado el plan. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, pasó la semana pasada por Kiev para, entre otras cosas, echarle el primer vistazo. Próximamente, y ya con las correcciones que haya hecho Blinken, tienen que verlo Joe Biden y los candidatos Donald Trump y Kamala Harris. La idea de celebrar esta reunión con Rusia en noviembre es intentar desactivar a Trump y su nada disimulada cercanía a Putin. Incluso aunque el republicano ganara las elecciones, si Ucrania consigue un acuerdo con Washington antes de que tome posesión en enero, podrá regatear esa idea trumpista absurda de «alto el fuego en 24 horas» tras una llamada al Kremlin para cambiar «paz por territorios».

China y Brasil presentaron, esta misma semana, otra oferta de paz alternativa basada en seis puntos a la «Fórmula de Paz» que fue inmediatamente rechazada por Zelenski al no mencionar la salida de Rusia de los territorios ocupados en Ucrania.

¿Hay posibilidades reales de que Rusia renuncie a las regiones conquistadas durante esas primeras semanas de guerra? «Parece muy poco probable que Ucrania recupere una parte importante del territorio que ha perdido ante Rusia, dado el

## **MUNDO**



equilibrio de poderío militar y económico entre ambos bandos y el fracaso total de la ofensiva ucraniana del año pasado. Recuperar todo lo que ha perdido desde 2014 parece imposible. Se requeriría la derrota total de las fuerzas armadas rusas, algo que ningún observador militar serio espera en la actualidad», dice el analista Anatol Lieven, director del Programa de Eurasia en el Instituto Quincy.

Sin embargo, sí hay cuestiones con las que Ucrania y sus aliados pueden presionar a Rusia para que negocie: sanciones, fin del aislamiento internacional, reconocimiento de Crimea, referéndum para el Donbás auspiciado por la comunidad internacional... Pero para que todo esto tenga una oportunidad de ser discutido, hay que conseguir que Rusia se siente a la mesa.

El pasado mes de marzo Vladimir Putin dijo en una entrevista que a pesar de la insistencia de algunas voces en Occidente, no estaba dispuesto a negociar el fin de la guerra en Ucrania. La razón, que las perspectivas estaban muy abiertas en el campo de batalla y que Rusia podía lograr más avances si continuaba la guerra. «Sería ridículo que empezáramos a negociar con Ucrania sólo porque se está quedando

sin municiones», dijo Putin al entrevistador Dimitri Kiselyov, el propagandista en jefe del conglomerado de medios gubernamentales rusos, aunque matizó que «estamos abiertos a un debate serio y seguimos deseosos de resolver todos los conflictos, especialmente éste, por medios pacíficos».

Si algo distancia a ambas partes es que Moscú no está dispuesta a devolver nada de las cuatro regiones ucranianas que anexó oficialmente en septiembre de 2022. Si Ucrania quiere dejar de morir bajo las bombas, tendrá que aceptar la pérdida de ese territorio. Pero al mismo tiempo los ucranianos sí tendrían que renunciar a sus recientes conquistas en Kursk. Tanto es así que el ex ministro de Defensa ruso y actual secretario del Consejo de Seguridad, Serguei Shoigu, ha dicho que Moscú no mantendrá conversaciones de paz con Kiev mientras las tropas ucranianas sigan controlando parte de esta región suroccidental rusa. «Naturalmente, no tendremos ninguna negociación con ellos [Ucrania] hasta que los expulsemos de nuestro territorio», dijo a la agencia de noticias estatal Tass el mismo hombre que, en su papel de ministro de Defensa hasta este año, metió y fortificó a los soldados rusos en el territorio ucraniano.

Según apunta Andreas Umland, analista del Centro de Estocolmo para Estudios de Europa del Este, las constituciones de Ucrania y Rusia son «el mayor obstáculo para un compromiso», pues ambas consagran la unidad territorial. En marzo de 2014, Rusia se anexionó ilegalmente Crimea. En septiembre de 2022, Moscú repitió esta medida al declarar ilegalmente cuatro regiones continentales de Ucrania como parte de Rusia. La legislación interna rusa se modificó para incorporarlas plenamente a su legalidad interna.

Las últimas reformas constitucionales rusas prohíben al presidente devolver territorios. Aunque las adquisiciones de Moscú son nulas según el derecho internacional, han sido plenamente consagradas en la ley rusa. Y el procedimiento ruso de revisión constitucional también es todavía más complicado que el de Ucrania. Además, Putin ha virado la economía del país hacia la guerra, y (a diferencia que en Ucrania) un fin abrupto de los combates podría causar más turbulencias financieras en el corto plazo porque el empleo y el crecimiento podrían caer mientras que parte de las sanciones seguirían en vigor durante bastante tiempo. «El país está completamente abrazado a la guerra, sea con victoria o sin ella», resume un diplomático europeo afincado en Moscú.

Una mayoría de los rusos desearía que la guerra acabase mañana, aunque un sector significativo quiere que el desenlace sea con una victoria rusa. O al menos, no con una derrota. La anexión ilegal de Crimea por parte de Moscú en 2014 sigue contando con un apoyo sólido y transversal entre la población rusa. Pero en cuanto al resto de *conquistas*, la opinión pública rusa es más flexible que la ucraniana a la hora de hacer renuncias.

En la élite gubernamental, los equilibrios son los opuestos: el sector duro del putinismo, que ha ganado posiciones desde 2014, piensa que la expansión territorial lograda en la guerra a gran escala hasta ahora es insuficiente.

En el liderazgo ucraniano podría haber un sector dispuesto a renunciar para siempre, por ejemplo, a Crimea. Pero uno de los aspectos más delicados es que la península es un cabo suelto para Rusia si no está conectada por tierra a territorios rusos. Por eso la zona ha sido objeto de subvenciones constantes, con inversiones cuyo sentido

El presidente ucraniano Zelenski y el líder ruso Putin. E. M. / EFE

palidece si no se consuma la idea de una nueva *Gran Rusia* y el territorio queda como una incómoda avanzadilla, mal dotada de suministros de agua y vulnerable a sabotajes en el futuro.

La conclusión de Umland es que «sólo cuando se enfrente a un de-

#### Zelenski quiere desactivar a Trump, incluso si gana los comicios

#### Puede presionar a Rusia con las sanciones para que negocie

sastre militar, Moscú emprenderá una búsqueda genuina de un compromiso que pueda ser aceptable para Kiev y tenga potencial de mantenerse».

La lista de acuerdos incumplidos por Moscú en su relación con Kiev es larga: en la papelera llevan tiempo los Acuerdos de Belovezha de 1991 (que dividieron la URSS con el acuerdo de Rusia, Ucrania y Bielorrusia), el Memorando de Budapest de 1994 (en el que Ucrania cedió a Rusia sus armas nucleares a cambio de que su protección fuese garantizada por, entre otros, Moscú) y el Tratado de Fronteras de 2003.

Branko Marcetic es redactor de la revista Jacobin y autor de Yesterday's Man: the Case Against Joe Biden (El hombre de ayer: el caso contra Joe Biden), y cree que hay razones para pensar que Putin podría entablar negociaciones significativas. Y esgrime tres informaciones distintas en The New York Times, Bloomberg y Reuters, que han revelado propuestas discretamente de Moscú, supuestamente ya en septiembre pasado, para invitar a Washington a conversaciones de paz. The New York Times sacó su noticia en diciembre de 2023, citando sin identificar a dos ex funcionarios rusos cercanos al Kremlin y varios funcionarios estadounidenses y de otros países que habían recibido el mensaje de los enviados

Pero esas esperanzas de un alto el fuego o el fin de la guerra no llevaron a ninguna parte, y el campo de juego ha quedado trastocado tras la incursión ucraniana en Kursk, que ha puesto a Putin a la defensiva. Ahora hay margen para una negociación de territorios a cambio de territorios. Un escenario hipotético podría ser cambiar Kursk por Jersón.

Pero Eugene Rumer, analista del *think-tank* Carnegie, cita la conocida historia sobre la rata que aparece en la autobiografía de Putin: «El animal se vuelve más agresivo cuando se ve arrinconado».

## **MUNDO**



Una mujer sin velo saluda a miles de personas que marchan hacia el cementerio de Aichi en Saqez, en el Kurdistán iraní, en homenaje a Mahsa Amini. AFP

# La protesta que sigue viva pese a la represión iraní

La muerte de Masha Amini hace dos años desató movilizaciones contra el régimen

#### LARA VILLALÓN ESTAMBUL

Las autoridades iraníes han convertido el 16 de septiembre en una jornada conmemorativa plagada de detenciones e hipervigilancia en las calles. Durante la víspera, presionan a los comercios para que no secunden huelgas y se interroga a familiares de activistas. En la última semana también se han instalado más cámaras de reconocimiento facial para detectar a las conductoras que infringen la normativa.

Las reglas impuestas contra las mujeres en Irán, obligadas a cubrirse el cabello en el espacio público, son las que provocaron la detención hace dos años de Mahsa Jin Amini, una estudiante kurda que vivía en Teherán. Las imágenes de Amini en cuidados intensivos, intubada y con el rostro visiblemente golpeado causaron una enorme indignación social. Su muerte en custodia policial evidenció una vez más la impunidad de la que gozan las fuerzas de seguridad. Mahsa Jin Amini se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de las mu-

jeres en el país. Miles de mujeres salieron a las calles a quemar sus velos y a cortarse el cabello como muestra de la libertad y la autonomía sobre sus propios cuerpos.

Poco después, las calles se llenaron de mujeres y hombres que gritaban contra el régimen, contra la falta de libertades y la ausencia de cambio ante una crisis económica que azota el país desde hace años.

Lejos de ceder ante ninguna de las proclamas, las autoridades iraníes respondieron con una brutal represión, con disparos contra los manifestantes, detenciones, tortura y palizas. Al menos 500 manifestantes murieron en actuaciones policiales y más de 20.000 fueron detenidos, en una cacería contra la disidencia que continúa a día de hoy. Pese a las denuncias de grupos de derechos humanos, ningún oficial ha sido procesado por abuso de poder o tortura.

El Consejo Superior de Derechos Humanos de Irán, un organismo supuestamente independiente pero conectado con el Poder Judicial iraní, sí que realizó una investigación sobre las detenciones durante las protestas tras la muerte de Amini. Sin embargo, concluyó que no se había producido ningún tipo de violación de derechos en la custodia policial. Una investigación de Amnistía Internacional (AI) denuncia que «no se han llevado a cabo investigaciones penales efectivas, imparciales e indepen-

dientes» y las autoridades actúan con total impunidad. «Las fuerzas de seguridad han pasado los dos últimos años librando una campaña de propaganda de negación y distorsión para ocultar las pruebas de sus crímenes e intentar intimidar a los supervivientes y a las familias de las víctimas para que guarden silencio», denuncia Diana Eltahawy, responsable de Amnistía Internacional en Oriente Próximo.

En estos dos últimos años las autoridades han ejecutado a 10 hombres por participar en las protestas. En todos los casos las víctimas fueron forzadas a confesar crímenes bajo tortura –incluso violencia se-

xual-, denuncian grupos de derechos y los abogados de los procesados. Decenas de detenidos han sido sentenciados a pena de muerte, incluidas activistas feministas como la sindicalista kurda Sharifeh Mohammadi y Pakhshan Azizi, condenadas por «rebelión contra el Estado».

En la calle, la presión de las autoridades también ha empeorado. Tras

las protestas, se retiró la llamada *policía de la moral* –un cuerpo no institucionalizado formado por hombres y mujeres ultraconservadores que vigilan las calles –, en abril incrementaron las penas de prisión y las multas por no llevar velo en la calle. La normativa abarca a las mujeres que conducen en sus vehículos privados o que entran en establecimientos.

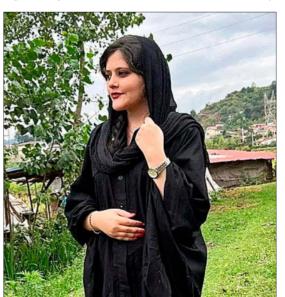

Mahsa Jin Amini. E. M.

«El movimiento produjo una gran revolución en las mujeres y niñas» Aproximadamente cada semana aparece un vídeo en redes sociales de mujeres siendo detenidas o golpeadas en la calle por no llevar el *hiyab*. Uno de los casos más polémicos ocurrió en agosto, cuando Arezoo Badri fue disparada por la policía y quedó paralítica por conducir sin velo.

«Podemos pensar que el movimiento *Mujer, Vida y Libertad* fue reprimi-

do antes de lograr determinados resultados, pero se produjo una gran revolución y transformación en las mujeres y niñas iraníes», señala Mashid, farmacéutica, al Centro de Derechos Humanos de Irán (CHRI). «Tras las protestas aprendía enfrentarme a mis miedos. El movimiento me enseñó que, como mujer, tengo un papel mucho más importante que el que la sociedad y el Gobierno me han impuesto», añade.

En junio, los iraníes eligieron a un presidente reformista, Masud Pezeshkian, crítico con la represión policial de las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Sin embargo, su cargo no tiene poderes suficientes

como para aligerar la presión actual contra las mujeres. «No sabemos tampoco si Pezeshkian quiere. Las mujeres se encuentran en medio de esta partida de ajedrez entre la policía, el presidente, el consejo de guardianes...», describe Nazli, una doctora de Teherán. «Pero las mujeres siguen resistiendo y saliendo a la calle», asegura.

#### EL CONTAGIO REGIONAL

# GUERRA ISRAEL-GAZA MUNDO



Un miembro de las fuerzas de seguridad vigila una estación en Modiin tras el ataque. GIL COHEN-MAGEN / AFP

# Los hutíes lanzan un misil balístico al centro de Israel

El ataque, realizado desde Yemen a 2.000 kilómetros de distancia, reactiva un frente que llevaba dos meses tranquilo

#### SAL EMERGUI MODIIN (ISRAEL)

Los hutíes reivindicaron ayer el ataque contra el centro de Israel, sobre el que destacaron que habían logrado sortear sus defensas antiaéreas. El misil balístico, que fue neutralizado de forma parcial provocando que sus restos impactaran en la zona de Modiin, a escasos kilómetros del aeropuerto de Ben Gurion, reactiva el frente que parecía aparcado desde el ataque aéreo israelí contra el puerto yemení de Hodeidah, bajo el control de esta milicia proiraní, el pasado 20 de julio en respuesta al dron lanzado desde Yemen que causó un muerto en Tel Aviv.

El portavoz militar de los rebeldes yemeníes, Yahya Sarea, afirmó que la «acción militar cualitativa» estaba dirigida contra un objetivo militar en la zona de Yafo, en el sur de Tel Aviv, y presumió de «haber enviado a más de dos millones de sionistas a los refugios». «Se trata de un nuevo misil balístico hipersónico que fue capaz de llegar a un alcance de 2.040 km en 11,5 minutos», añadió Sarea. Todo indica que es el misil de mayor distancia que alcanza territorio israelí.

#### LOS HUTÍES ATACAN ISRAEL

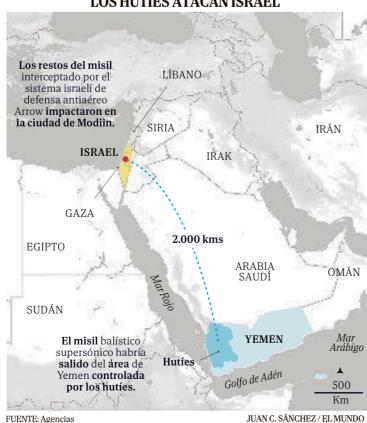

A las 6.30 de la mañana de ayer, las sirenas antiaéreas se activaron en Tel Aviv y otras decenas de localidades en el centro de Israel. Nueve personas resultaron heridas leves en su carrera hacia el refugio. Tras las sirenas, este periodista pudo escuchar una de las explosiones en Modiin donde restos de un misil de neu-

#### Prometen más ataques hasta el aniversario de los atentados del 7-0

#### La fuerza aérea israelí investiga por qué el cohete no se interceptó

tralización impactaron en una de sus dos estaciones ferroviarias. En otra zona cercana y no muy lejos del aeropuerto de Ben Gurion, los restos del misil causaron un incendio. Tras confirmarse que el ataque no provocó muertos, la pregunta inmediata era si el origen del misil tierra-tierra era el norte (Hizbulá desde Líbano) o el sur (Hamas desde la Franja de Gaza). En pocos minutos, el ejército israelí daba la respuesta descartando también que fuera un ataque directo desde Irán.

«El misil fue disparado desde Yemen. El sonido de las explosiones escuchado proviene de los sistemas de intercepción. El resultado de la interceptación está bajo revisión», anunció el portavoz militar que aclaró que no hay cambios en las directrices de Protección Civil para la población.

La Fuerza Aérea investiga por qué no identificó con mayor antelación el misil disparado a unos 2.000 kilómetros de distancia y cómo pudo sortear las capas defensivas que se activan dentro y fuera de su país. Una investigación inicial del ejército indica que «lo más probable es que se fragmentó en el aire» debido, según fuentes militares, a la neutralización del misil que, sin embargo, no fue destruido completamente.

Se trata del primer misil de los hutíes contra el centro de Israel que no es interceptado de forma total. Fuentes israelíes comentan que al fin y al cabo no impactó en el objetivo marcado, cayendo en zona abierta sin causar víctimas.

Al igual que Hizbulá, los hutíes iniciaron sus ataques contra Israel como apoyo a Gaza y Hamas a raíz del ataque del grupo palestino el pasado7 de octubre. Desde entonces, centraron sus misiles y drones contra la ciudad de Eilat, en el extremo sur de Israel, y sobre todo en el Golfo de Adén y el Mar Rojo, amenazando de esta forma una importante ruta marítima comercial. Aunque el principal éxito de los hutíes fue el dron que superó el sistema defensivo israelí y estadounidense y mató a un ciudadano israelí en Tel Aviv en la madrugada del 19 de julio.

En los últimos días, varios porta-

voces de los rebeldes hutíes de Yemen amenazaron a Israel con «sorpresas» no solo como parte de la campaña general del eje liderado por Irán desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza hace 346 días, sino como respuesta concreta al ataque aéreo israelí en el puerto de Hodeidah que causó al menos tres muertos y numerosos daños en una infraestructura vital para la milicia yemení. Entonces, su portavoz, Mohamed Abdulsalam, prometió: «No habrá líneas rojas. Todas las instituciones sensibles en todos sus niveles serán un objetivo para nosotros». Ayer, Sarea prometió más ataques «a medida que se acerque el primer aniversario de la sagrada operación del 7 de octubre».

«Los hutíes dispararon un misil tierra-tierra desde Yemen contra nuestro territorio. Ya deberían haber sabido que hacemos pagar un alto precio por cualquier intento de hacernos daño. Aquellos que necesiten un recordatorio están invitados a visitar el puerto de Hodeidah», reacionó ayer el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, añadiendo que su país se encuentra en «una campaña de múltiples niveles contra el eje del mal de Irán que busca nuestra destrucción».

#### FUSIÓN POR ABSORCION DE NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., (SOCIEDAD ABSORBIDA) POR OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS (SOCIEDAD ABSORBENTE)

A efectos de lo dispuesto en el artículo 110.2 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión v solvencia de las entidades aseguradoras y easeguradoras, NORTEHISPANA DE SEGU ROS Y REASEGUROS, S.A.U., v OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS hacen constar que con fecha 18 de julio de 2024 el señor Director General de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha dictado la siguiente re solución:

"Las entidades Occident GCO, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Registro administrativo de entidades aseauradoras con clave C0468, v Nortehispa na de Seguros y Reaseguros, S.A., inscrita en el registro administrativo con clave C0275 han presentado solicitud de autorización administrativa para llevar a cabo la opera ción de fusión en virtud de la cual la entidad Occident GCO, absorberá a la segunda.

A la vista de la documentación aportada. en aplicación de lo dispuesto en el artículo 110.2 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, he resuelto:

Acordar la apertura del período de informa-ción pública, autorizando a las entidades interesadas a publicar anuncios en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia donde tengan su domicilio social, y en otro diario de ámbito nacional, dando d conocer el provecto de fusión y advirtiendo a los tomadores de su derecho a comunica a la Dirección General de Seauros y Fondo: de Pensiones, en el plazo de un mes desde la última publicación, las razones que, en su caso, pudieran tener para estar disconf con la fusión.'

En Madrid, a 10 de septiembre de 2024 El Secretario no consejero del Consejo de Administración de Occident GCO, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, D. Joaquin Guallaı Pérez y la Administradora Única de Norte hispana de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Occident GCO, S.A.U. de Seguros y Rease guros, debidamente representada por D luan Closa Cañellas.

## **MUNDO**



El bote en el que viajaban las últimas ocho víctimas del Canal de la Mancha. BERNARD BARRON / AFP

# Ocho migrantes mueren en el peor verano en el Canal de la Mancha

En lo que va de año, 46 personas han perdido la vida, la cifra más alta desde 2021

#### CARLOS FRESNEDA LONDRES

El Canal de la Mancha se cobró ayer ocho nuevas víctimas mortales al intentar llegar a las costas británicas. El trágico incidente, cuando se hundió un bote con 50 personas a bordo, se produjo en la madrugada del domingo al norte de Boulogne-surmer, la localidad francesa donde el pasado 3 de septiembre murieron 12 inmigrantes, entre ellos seis niños, la mayoría de nacionalidad eritrea.

Según el prefecto de la región septentrional francesa de Pas-de-Calais, Jacques Billant, la policía francesa detectó una intensa actividad de botes entre este viernes y sábado, cuando 200 inmigrantes fueron rescatados en frustrados intentos de atravesar el canal aprovechando el buen estado del mar.

El prefecto confirmó a la prensa que, en lo que va de año, son 46 las personas que han muerto en aguas francesas y alertó de que los traficantes de seres humanos siguen organizando travesías cada vez más arriesgadas para los inmigrantes que los contratan, informa Efe.

Las 46 personas contabilizadas este 2024 superan holgadamente a

los 12 fallecimientos registrados en 2023. «Las redes de traficantes de personas ponen cada vez más en riesgo a las personas que acuden a ellas, haciéndoles cruzar un mar peligroso en embarcaciones totalmente inadaptadas», advirtió Billant, quien habló de su sobreocupación y de la ausencia de medidas de seguridad tan básicas como unos simples chalecos salvavidas. El delegado del Gobierno contabilizó seis nacionalidades diferentes entre los 59 pasajeros: Eritrea, Sudán, Siria, Afganistán, Egipto e Irán.

El secretario de Exteriores, David

Lammy, calificó como «terribles» las noticias sobre las nuevas víctimas mortales intentando cruzar el Canal de la Mancha. «Mucha gente no es capaz de hacer la travesía en ese tipo de botes que se utilizan», declaró Lammy, que prometió una acción coordinada «con los socios europeos para desmantelar las bandas criminales y parar los botes».

Los guardacostas franceses no pudieron ofrecer asistencia en el mar al bote que zozobró a la una de la madrugada del domingo y en el que murieron al menos ocho inmigrantes, cuyos cuerpos fueron rescatados en la orilla. Otros 53 supervivientes recibieron asistencia médica de emergencia en la playa de Ambleteuse.

En apenas 24 horas se registraron 18 intentos de llegada, dos de ellos con botes inflables con más de 50 personas a bordo que zozobraron al poco de abandonar la costa y fueron

#### **Londres promete** una acción común con Europa para «parar los botes»

#### «Hace falta una estrategia para rutas seguras», destaca una ONG

rescatados por los guardacostas.

«Estas muertes eran evitables», declaró Enver Solomon, al frente de la ONG Refugee Council. «No basta con medidas de seguridad, lo que hace falta es una nueva estrategia que incluya la creación de rutas seguras para inmigrantes que solicitan asilo en el Reino Unido». En el mismo tono, una de las ONG más activas en Calais, L'Auberge des Migrants, pidió a Londres y París que «reformulen» su política migratoria, que consideran ineficaz a la luz de las numerosas muertes, recoge Efe. Otra organización humanitaria, Utopia56, criticó las declaraciones del delegado del Gobierno. «Los traficantes son unos depravados, pero también los Estados», dijo Yann Manzi, cofundador de la ONG y quien demanda a los Estados que se centren en políticas de acogida.

Más de 21.000 inmigrantes han logrado llegar a las costas británicas este año, el de mayor mortalidad desde 2021. El récord de travesías se registró en el 2022 con 45.755. El premier, Keir Starmer, decidió suspender el controvertido plan Ruanda del anterior Gobierno conservador para deportar inmigrantes al país africano. Starmer prometió la creación de una Fuerza de Control de las Fronteras, una mayor cooperación con las autoridades francesas y europeas y la equiparación de la actividad de las bandas de tráfico humano con delitos de terrorismo.

# Apoyo férreo de Meloni a Salvini ante su juicio

La Fiscalía pide seis años de cárcel para él

La derecha que gobierna Italia ha apoyado al vicepresidente Matteo Salvini después de que la Fiscalía pidiera seis años de cárcel por el bloqueo del barco Open Arms en 2019. Mientras, la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) ha denunciado «presiones», informa Efe. «Se han dirigido contra representantes del Estado de la Fiscalía insinuaciones de uso político de la justicia y reacciones desmesuradas, también por parte de exponentes políticos y del Gobierno», denunció la ANM, que reúne al 96% de los magistrados. «La igualdad de todos ante la ley es la esencia de la democracia», defendió.

Salvini está siendo juzgado en el Tribunal de Palermo por haber blo-



El vicepresidente italiano, Matteo Salvini. ANTONIO CALANNI / AP

queado el desembarco de inmigrantes de Open Arms cuando era ministro del Interior. La petición de seis años por parte de la Fiscalía ha sacudido la política del país, ya que la Liga de Salvini es uno de los tres partidos de la coalición de Gobierno de Giorgia Meloni. Ésta expresó su «total solidaridad» con su vicepresidente y tachó de «increíble» que un ministro «corra el riesgo de acabar seis años en la cárcel por haber desempeñado su propio trabajo defendiendo los confines de la nación». A su parecer, «transformar en un crimen el deber de proteger las fronteras italianas de la inmigración ilegal es un precedente gravísimo».

## MUNDO

El terror se ha apoderado de los habitantes del estado norteño indio de Uttar Pradesh después de que 8 niños y una mujer hayan sido devorados por los lobos. Otras 36 personas están heridas

# Cazando con drones en India a los lobos que matan niños



Han sido casi 50 días de terror. Ocho niños y una mujer adulta fueron devorados por una manada de lobos. Al menos otras 36 personas resultaron heridas por los ataques de estos cuadrúpedos salvajes.

El último ocurrió hace un par de semanas. Muchos de los 50.000 vecinos de una treintena de aldeas de Bahraich, la mayoría jornaleros que viven en pequeñas chozas con sus familias, no se atreven a salir de sus casas por la noche.

India está conmocionada por los repentinos sucesos que han tenido lugar en un remoto paraje boscoso del estado de Uttar Pradesh, en el norte del país. «Una manada de lobos devoradores de hombres ha desatado el pánico en toda la región de Bahraich, cobrándose vidas al amparo de la oscuridad», rezaba un llamativo titular del diario local *The Times of India*. La víctima más joven es un bebé de un año. La mayor, una mujer de 45 años.

El primer ataque fue a mediados de julio. Un niño de seis años desapareció mientras jugaba en la puerta de su casa. Su cuerpo desgarrado fue encontrado al día siguiente en un bosque cercano. Menos de una semana después, en otra aldea, una niña de tres años fue arrastrada por los lobos mientras dormía con su madre en el patio. Su cadáver devorado fue descubierto horas más tarde en un campo cercano.

Los ataques continuaron, captando la atención de la prensa y de las autoridades locales. El pasado 3 de agosto la comunidad rural de Bahraich se volvió a conmocionar después de que apareciera el cuerpo mutilado de otro niño de ocho años.

En la noche del 17 de agosto, una niña de cuatro años llamada Sandhya estaba durmiendo sobre una esterilla fuera de su casa cuando apareció la manada y se llevó a la pequeña. Su madre, en declaraciones a los medios, explicó que minutos antes, se había producido un apagón en la aldea. «Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ya se la habían llevado», recordaba aturdida. El cuerpo de Sandhya fue encontrado al día siguiente a 500 metros de su casa, en una plantación de caña de azúcar.

«Como las viviendas no están acondicionadas y dentro hace mucho calor, hay muchas familias que por la noche duermen en sus patios o se tumban fuera de sus casas. Por eso los lobos han atacado a los niños

mientras dormían, al igual que a otra mucha gente que salía a la intemperie de madrugada para hacer sus necesidades porque la mayoría de casas no tienen baños», explicaba un residente llamado Kanhaiya Lal.

En India a menudo salen a la luz ataques mortales provocados por leopardos, tigres y elefantes. Pero los ataques de lobos eran

hasta ahora inusuales. Bahraich, un distrito encajado entre ríos y bosques, ha sido un hábitat tradicional para los lobos, pero nunca se habían reportado tantos y continuados ataques de estos mamíferos.

Algunos expertos indios sostienen que, debido a que las fuertes lluvias e inundaciones durante los monzones han alterado el paisaje, estos animales salvajes se han visto obli-

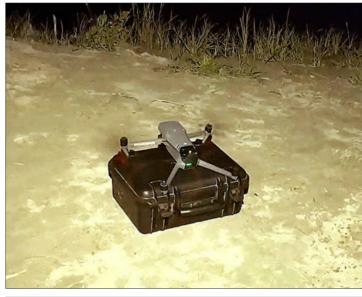







gados a salir y aproximarse a las aldeas en busca de comida.

Para poner fin a estos ataques y capturar a los depredadores, las autoridades de Uttar Pradesh lanzaron la bautizada como *Operación Bhediya*: más de 250 personas, entre agentes forestales y cazadores, tratando de apresar a los lobos. El equipo se apoya en cámaras térmicas y drones para rastrear a los escurridizos animales.

Según informaron los funcionarios forestales en el último balance, han logrado capturar a cuatro de los seis lobos que forman la manada que ha estado aterrorizando este verano a los vecinos de Bahraich. Los animales han sido reubicados en zoológicos.

«Se están desplegando drones térmicos para rastrear los movimientos del lobo. A partir de las huellas de los animales y de las imágenes tomadas con drones, nos dimos cuenta de que había alrededor de seis lobos salvajes, por lo que instalamos las trampas correspondientes. Primero, logramos atrapar a un lobo macho. Más adelante, atrapamos a tres más de la misma zona», anunciaba el oficial Vineet Singh.

Las autoridades de Bahriach también han instalado altavoces y focos para disuadir a los animales. «Esta-

#### Parece que con los monzones ha habido cambios en su conducta

#### Se instalaron altavoces y focos para disuadir a los animales

mos planeando usar excrementos y orina de elefante para mantener alejada a la manada de las áreas residenciales. La quema de la torta de estiércol crea la ilusión de presencia de elefantes en la zona, y los lobos evitan las áreas dominadas por animales más grandes», detallaba el funcionario.

«Esta situación es insostenible para nosotros», manifestaba al diario *News18* Pehalwan Yadav, un jornalero de una de las aldeas afectadas por los ataques de estos animales. «Somos trabajadores agrícolas, personas pobres que tenemos que estar todo el día trabajando para ganarnos la vida. ¿Cómo podemos quedarnos en casa? ¿Quién alimentará a nuestros familiares? ¿Quién se ocupará de nuestras necesidades?», preguntaba preocupado.

Hace un par de jueves por la noche, en otra aldea de Bahraich, las autoridades informaron que un niño de 10 años había sufrido heridas graves tras el último ataque de lobo reportado hasta ahora. El crío se encontraba jugando en la puerta de su casa. Varios vecinos adultos que presenciaron el suceso pudieron ahuyentar a los animales, salvando la vida al menor.



# Sólo las pensiones se salvan del riesgo de nueva prórroga presupuestaria

• La subida de las prestaciones está blindada • Hacienda, sin apoyos garantizados, confía en aprobar las cuentas

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

La posibilidad de una segunda prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sobrevuelva estos días en el debate político y económico, a medida que se hace patente la debilidad parlamentaria del Gobierno y sus dificultades para legislar.

Aunque parecía impensable hace unos meses, la opción de que el país vuelva a funcionar un año más con unas cuentas desactualizadas ya no se ve tan descabellada, si bien el Ministerio de Hacienda asegura que no se plantea esa posibilidad. «Nosotros estamos trabajando para preparar unas nuevas cuentas y que sean aprobadas», aseguran a este medio desde el departamento de María Jesús Montero. «Si no sucediera y hubiera que volver a prorrogar las de 2023, ya valoraríamos las consecuencias».

Legalmente, los PGE se pueden prorrogar por tiempo ilimitado hasta que se aprueben unos nuevos, pero que pueda hacerse no implica que sea lo más ortodoxo ni que no tenga repercusiones en la práctica. En esta ocasión, implicaría funcionar en 2025 con una hoja de ruta que se elaboró en 2022, cuando la situación macroeconómica del país era muy distinta de la de ahora: España estaba por entonces recuperando el nivel de PIB prepandemia, el mundo se veía azotado por una ola inflacionista y el Banco Central Europeo (BCE) había empezado a subir los tipos de interés por primera vez en once años. Hoy, el crecimiento económico se da por sentado, la inflación va moderándose y el BCE ya está bajando los tipos, con lo que no hay excusas para acometer una consolidación fiscal, es decir, una reducción del déficit y la deuda pública para cumplir además con unas reglas fiscales nuevas recién instauradas.

«Los PGE conforman el principal pilar de la política economica de cualquier país y si se prorrogaran habrían estado concebidos en 2022, cuando fueron formulados en un momento muy distinto al de ahora. Los cambios han sido enormes y ahora estamos en una situación muy distinta, así que no tendrían coherencia con lo que se necesita», apunta a EL MUNDO Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas.

Entrando en efectos concretos, es-

te experto señala que la vivienda, que es «la mayor emergencia social y económica» que tiene ahora España, requeriría una serie de ajustes en todo tipo de políticas (no necesariamente vía gasto público, sino por ejemplo con incentivos fiscales) que deberían ir incluidas en los Presupuestos, ya que sería mucho más dificil implementarlos por otros cauces. «Hay toda una serie de actuaciones que dependen de los PGE y que se podrían conseguir con leyes parale-

Esto a su vez podría complicar la llegada de fondos si el Ejecutivo no consigue cumplir con los hitos y objetivos pendientes.

Resulta, además, que las cuentas de 2023 fueron aprobadas por un parlamento cuya composición dista de la del actual. Los políticos de entonces representaban a la voluntad popular de ese momento, pero ésta no coincide con la de ahora, que ha elegido en las urnas otra representación. «La función principal del Par-

lamento es aprobar los Presupuestos. La prórroga es mala siempre, pero es peor cuando no se ha aprobado ningún presupuesto en esa legislatura porque ese Parlamento no ha decidido presupuestos nunca. Se mantiene así la voluntad de la anterior legislatura», señala Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

La entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales en la Unión Europea también supone un reto, ya que implican más exigencia de consolidación. Estos presupuestos, además, fueron diseñados para un último año de legislatura – un momento del ciclo político en el que suelen ser más expansivos pensando en clave e acomodaban a unas

electoral— y se acomodaban a unas reglas fiscales distintas. Para España, las nuevas normas

suponen una exigencia de reducción del déficit primario (sin contar lo que pagamos en intereses de la deuda) en 2,5 puntos de PIB de 2025 a 2028, hasta alcanzar un saldo positivo de entorno al 2% del PIB. «Hay que remontarse a los años anteriores a la Gran Recesión, cuando la tasa de desempleo se encontraba en mínimos de las últimas cuatro décadas, para observar superávits primarios de esta magnitud», recordaba recientemente Rafael Doménech,

responsable de Análisis Económico de BBVA Research, en una tribuna en este periódico, para ilustrar la dificultad.

Es cierto que unas cuentas prorrogadas evitarán que se produzca un incremento directo del gasto público, lo que podría ser positivo para la consolidación, y que provocará que decaigan las partidas que eran finalistas (por ejemplo, una partida de

«La situación del país cuando se hicieron en 2022 era muy distinta»

«La prórroga es mala siempre, pero peor si son de otra legislatura» gasto para financiar una construcción en 2023 que ya terminó y cuyo gasto ahora no se prorroga), pero también es verdad que hay partidas de gasto que se podrán incrementar por otras vías, como la revalorización de las pensiones públicas —blindada por ley—o la subida del sueldo de los funcionarios y empleados públicos.

La «ingeniería presupuestaria» permite además trasladar el gasto de unas partidas a otras, como confirmó la semana pasada el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo: «España opera con unos presupuestos prorrogados del ejercicio 2023 y no está habiendo ningún tipo de incidencia (...) Lo que tenemos que hacer son unos ajustes de partidas entre, por ejemplo, los distintos ministerios para que podamos seguir dando cuenta a esas grandes inversiones que vienen del Plan de Recuperación», explicó.

«Lo que da mucho juego son las ampliaciones de crédito», confirma José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia e in-

#### LAS AUTONOMÍAS TRIPLICARÁN SU GASTO EN INTERESES

12.037 MILLONES. Los gastos financieros de las CCAA en pagar intereses de la deuda se incrementarán hasta los 12.037 millones de euros en 2027, según un informe de Fedea. Esto significa multiplicar por 3,3 los recursos que se dedicaron en el año 2022 a satisfacer los gastos financieros de la deuda pública autonómica.

CATALUÑA, A LA CABEZA. Cataluña será la comunidad autónoma que destinará un mayor gasto financiero a intereses de la deuda en el año 2027, con casi 3.000 millones de euros, el doble que la Comunidad de Madrid, que se situará en 1.586 millones de euros, según estas previsiones.

**CONSOLIDACIÓN.** Las comunidades autónomas deberán acometer un proceso de consolidación fiscal en los próximos meses para cumplir con las reglas fiscales recién acordadas en el seno de la Unión Europea.

las, pero esto multiplica la dificultad, como vimos este año con la reforma del subsidio de desempleo que tuvo que ir dos veces al Parlamento».

Alude en este caso a una reforma del Plan de Recuperación asociada al desembolso de fondos europeos *Next Generation* que al Gobierno le costó aprobar.

Si el Ejecutivo no consigue sacar adelante las cuentas de 2025 será una muestra de debilidad parlamentaria que podría traducirse en menos apoyo para otras iniciativas, lo que hace prever un ejercicio de parálisis legislativa y menos reformas.





vestigador de Fedea, en conversación con este medio. «Tienen la ventaja para el Gobierno de que no tienen que pasar por el Parlamento. Son más opacas y dificultan más el control presupuestario, como ya advirtió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y sirven para sortear la limitación de gasto del Gobierno y le permite hacer una política fiscal a su conveniencia, pese a que no puede crear nuevos impuestos en las cuentas salvo que lo haga en una ley explícita», agrega. No obstante, aunque existe esta posibilidad, este experto cree que «aprobar unos presupuestos es una cuestión de salud democrática y de decencia con los ciudadanos»

Por esta razón, ha habido ejercicios en los que con cuentas prorrogadas ha crecido el gasto. «En otras ocasiones esto no ha impedido que el crecimiento del gasto aumente. Hay muchos ejemplos en el pasado con presupuestos prorrogados, como en 2019, en que el gasto creció un 5%», apunta por su parte Miguel Cardoso, economista jefe pa-

ra España de BBVA Research, a este periódico.

Tras la moción de censura de 2018, el presidente Pedro Sánchez gobernó en 2019 y 2020 con los presupuestos que había elaborado Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en el gobierno de Mariano Rajoy. Hubo dos prórrogas presupuestarias consecutivas como sucedería ahora y, desde abril de 2019, la composición

«Es cuestión de salud democrática y decencia con los ciudadanos»

«Otras veces ha habido aumento del gasto pese a la prórroga» del Parlamento ya no coincidía con la que había cuando se aprobaron las cuentas.

aron las cuenas. En este 2024, María Jesús

vicepresidenta

y ministra de

Hacienda.

Montero,

en el que el Gobierno está operando con las cuentas prorrogadas de 2023, también el gasto está creciendo por encima de lo recogido en las cuentas, como señaló la AIReF en uno de sus últimos informes: «Existía el riesgo de que el Gobierno central adoptara nuevas medidas al margen del presupuesto prorrogado, lo que incidiría en el déficit al cierre del ejercicio. La materialización de este riesgo ha tenido lugar con la aprobación mediante el Real Decreto-ley 3/2024 de los descuentos al transporte público de los jóvenes durante el verano y con la prórroga mediante el Real Decreto-ley 4/2024 de determinadas medidas anticrisis. Asimismo, algunos gobiernos autonómicos aprobaron medidas en materia de personal. Todas estas medidas tienen incidencia en el déficit del ejercicio».

# Los sindicatos amenazan al Gobierno con un 'otoño caliente'

Avisan de que el rechazo de la CEOE no puede paralizar la reducción de jornada

#### CRISTINA ALONSO MADRID

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba ayer que «hay Gobierno para rato» aunque no se aprueben los Presupuestos de 2025. Sin embargo, lejos de percibir esta afirmación como un mensaje de tranquilidad, la preocupación entre los sindicatos por el «bloqueo generalizado de la agenda legislativa» y de cara a los próximos meses de «ingobernabilidad»por la actual tensión en el Congreso de los Diputados es palpable.

Más allá de los Presupuestos, hay una reforma en concreto que preocupa especialmente a CCOO y UGT y es la reducción de la jornada laboral. Los empresarios llevan meses poniendo «palos en la rueda» de la mesa de negociación, según denuncian los sindicatos, que se quejan de que Trabajo no ha hecho más que flexibilizar su propuesta con cesiones para las empresas y que, aun así, «CEOE sigue en el 'no'».

Ante este escenario de bloqueo en la negociación colectiva, las centrales sindicales ya han convocado movilizaciones frente a las sedes de la patronal de todas las capitales de provincia el próximo 26 de septiembre. Pero advierten de que si esas protestas no surten el efecto deseado de atraer a los empresarios a un acuerdo tripartito, el siguiente paso será movilizarse contra el Gobierno si evita pactar sólo con los sindicatos para esquivar una nueva derrota legislativa en el Congreso en el actual contexto de tensión con socios parlamentarios clave como Junts, que ya tumbaron la senda de estabilidad y han endurecido su postura en toda negociación con Moncloa tras la investidura de Salvador Illa en Cataluña y los problemas para aplicar la amnistía a Carles Puigdemont.

En el flanco empresarial encajan esa primera fase del 'otoño caliente' que arrancará con concentraciones en las puertas de sus principales sedes como un movimiento que, efectivamente, «añade tensión», pero que, en todo caso, no afecta al problema de fondo que implica la reducción de la jornada laboral. Y es que, más allá del incremento de los costes para las empresas, el recorte de las horas de trabajo sin merma salarial, que es lo que está planteando el Ministerio de Trabajo, «implica una dificultad real de aplicación en muchos sectores»

Los empresarios no son ajenos a la situación de bloqueo parlamentario que podría echar abajo las próximas iniciativas del Gobierno en materia económica. Más bien al contrario, se están aprovechando del escenario de tensión con los socios parlamentarios y, de hecho, ya están moviendo hilos entre bambalinas para asegurarse de que cualquier reforma del marco laboral que no cuente con su visto bueno sea tumbada en las votaciones.

Al cierre de esta edición la cúpula de la CEOE todavía no había recibido el documento en el que el Ministerio debe especificar las bonificaciones a la contratación para las pequeñas y medianas empresas que ofreció el equipo de Yolanda Díaz en la última reunión para atraer a la patronal al acuerdo tripartito. Lo esperan en las próximas horas, con casi total seguridad, porque Antonio Garamendi ya ha convocado a los suyos a una reunión mañana mismo para analizar la última propuesta del Gobierno y tomar el pulso a la mesa de diálogo social.

Será la antesala del nuevo encuentro tripartito que ha fijado el Ministerio de Trabajo para el jue-

De septiembre. Arrancan las protestas de CCOO y UGT frente a las sedes de la patronal CEOE en todas las

capitales de provincia.

ves, día 19, y que será clave para que los sindicatos decidan si siguen adelante con el calendario de movilizaciones previsto o echan el freno. Todo apunta, en cualquier caso, a que ejecutarán la primera opción, ya que en la organización empresarial, por el momento, no muestran intención alguna de pactar la reducción de jornada.

Los sindicatos advierten: si no hay acuerdo tripartito, será bipartito y, en ese caso, borrarán las cesiones que ha hecho el Ministerio hasta ahora para cerrar un pacto «limpio» que resultará más duro para las empresas. Y a partir de ahí, presionarán con movilizaciones al Gobierno y a los partidos políticos para que se apruebe en el Congreso.



Construcción de viviendas en el barrio de Valdebebas (Madrid). ANTONIO HEREDIA

# Las promotoras inician el baile de las fusiones

Los fondos accionistas muestran interés en liquidar su inversión

#### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

Las promotoras españolas ya no son lo que fueron. La debacle tras el estallido de la burbuja inmobiliaria acabó con buena parte de los players que un día fueron importantes en el país y, tras una travesía por el desierto, una nueva generación surgió aupada por grandes fondos de inversión que aprovecharon las horas bajas, la oportunidad, para entrar barato en España. Ahora algunos de ellos empiezan a querer rentabilizar su inversión o, en algunos casos, salir de las compañías que en su día compraron con los menos rasguños posibles, y esa intención está activando el baile entre las promotoras que lideran el sector na-

El último movimiento relevante tiene como protagonista a Aedas Homes, la promotora liderada por David Martínez, cuyo principal accionista, el fondo Castlelake, estaría buscando compradores para su participación-del 70%- tras permanecer en la compañía durante más de 10 años. La noticia, adelantada por Cinco Días, no ha tenido confirmación oficial por ninguna de las partes. La empresa, de hecho, no ha querido hacer comentarios tras la consulta de ELMUN-DO, sin embargo, no es un movimiento que pille por sorpresa ni a la compañía ni al sector. «Entra dentro de lo esperado», aseguran fuentes cercanas consultadas.

La consolidación del sector es una predicción que lleva tiempo en el mercado. Años, incluso. La salida de los fondos empezó a barruntarse antes de que el coronavirus irrumpiera; la pandemia frenó la actividad del sector y los planes que había encima de la mesa se metieron en un cajón. Ahora, algunas compañías empiezan a desempolvarlos.

«La consolidación será realidad en algún momento, quizá no tanto entre grandes promotoras, sino entre grandes promotoras que adquieren otras más pequeñas con el objetivo de acceder a su base de suelos, de comprar sus suelos disponibles, que es lo que necesitan en muchos casos para seguir creciendo», apunta un alto directivo. «La gran duda es qué grandes empresas se van a quedar con la gestión del suelo y cuáles van hacia desarrollos mayores», añade.

En este contexto se podría encuadrar la compra el pasado agosto por parte de Aedas Homes de la Inmobiliaria Espacio, perteneciente al Grupo Villar Mir, por 50 millones de euros a cambio de nuevo suelo promotor que le dará capacidad para 1.400 viviendas, además de la capacidad de desarrollar proyectos de coliving.

Aedas busca comprador para el paquete de su mayor accionista

El sector en Bolsa mejora pero está lejos del valor de sus activos Volviendo a la viabilidad del mercado, las condiciones para las compañías del sector se les presentan más favorables que años atrás. Por un lado, porque el boom residencial que se desató, precisamente, a raíz del Covid-19 ha impulsado el beneficio y las ventas de las promotoras, revalorizando su actividad.

Por otro lado, las condiciones bursátiles de las principales promotoras también han mejorado. Aedas Homes acumula una revalorización desde enero del 26% y del 42% en el último año (frente a un recorrido negativo de casi -23% desde que se estrenó en bolsa); Neinor Homes gana casi un 30% en lo que va de año y un 45% en los últimos 12 meses (frente al retroceso del 18% que acumula desde su debut) y Metrovacesa avanza casi un 3,5% en 2024 y casi un 18% en el último año, pero cae un 45% desde en su segunda etapa en bolsa.

La cotización es uno de los lastres del sector porque las valoraciones que les otorgan los inversores están por debajo del valor de sus activos. Fruto de esa divergencia han potenciado su remuneración a los accionistas en un intento por impulsar el precio de los títulos

Neinor, que abonará a sus accionistas 0,495 euros netos por título el próximo 15 de octubre también protagoniza el incipiente baile del sector. La promotora liderada por Borja García-Egotxeaga confirmó a principios de agostolas conversaciones con el fondo Bain Capital para adquirir el 10% en Promociones Habitat. Las conversaciones siguen abiertas y mientras tanto, el baile sigue.

# Así se defraudan 145 millones de euros en los surtidores de España

El presidente del grupo Hafesa, en el banquillo por impagos del IVA

#### JOSEAN IZARRA VITORIA

El presidente del grupo petrolero Hafesa Alejandro Hamlyn López-Tapia y su ex consejero delegado José Norberto Uzal Tresandi se sentarán hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional acusados de liderar una trama que defraudó 145 millones de euros por el impago de IVA entre 2016 y 2019. Los dos presuntos cerebros de una red de «operadoras instrumentales» se enfrentan a penas de hasta 53 años de prisión. El juicio mostrará durante las próximas semanas un modus operandi denunciado por los colectivos empresariales de un sector en el que, según las últimas estimaciones, el fraude fiscal se acerca a los 2.000 millones de euros al año.

El grupo Hafesa mantiene su actividad desde 2015 como uno de los «operadores» de combustibles en España y en 2023 llegó a facturar 920 millones de euros. Según portavoces de la compañía, su presidente Alejandro Hamlyn y la propia compañía «han colaborado con las autoridades de este procedimiento» y han mantenido operativas sus plantas en los puertos de Bilbao y Motril bajo la denominación DBA. La presunta normalidad con la que la dirección de Hamlyn afronta esta vista oral contrasta con las pruebas aportadas por la Fiscalía contra la mayor trama de fraude de IVA en la venta de combustibles de España.

El Ministerio Fiscal pide hasta 53 años de cárcel para Hamlyn y para su ex consejero delegado Norberto

Uzal como presuntos responsables de tres delitos de organización criminal, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. «La organización criminal no solo estaba diseñada y estructurada para facilitar de manera estable y continuada en el tiempo los sucesivos delitos contra la hacienda pública, sino también para reconvertir o enmascarar los productos de las citadas infracciones penales,

dotándolos de apariencia de legalidad», sostiene en su escrito de acusación de la Fiscalía. Y no deja dudas sobre el liderazto de Hamlyn López-Tapias y su *segundo* en Hafesa Norberto Uzal.

La investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarcia Civil a las órdenes del juez de Instrucción José Luis Calama constató que entre el 14 de marzo de 2016 y el 20 de septiembre de 2019 desde el grupo Hafesa se articuló un entramado de «operadores instrumentales» y comercializadoras cuyo objetivo era el de defraudar el IVA que sí pagaban los consumidores finales de sus combustibles.

La Fiscalía señala directamente la supuesta responsabilidad de Alejandro Hamlyn en la actividad delictiva al controlar la veintena de sociedades utilizadas que «opacaban» el pago del IVA y que también participaban en «seis ámbitos de ocultación de fondos» utilizados para *lavar* los 154 millones de euros no pagados del IVA.

Las «operadoras instrumentales» que compraban los combustibles al grupo Hafesa y los vendían a las comercializadoras del grupo asumían el fraude millonario del IVA. La investigación judicial ha constatado que los investigados colocaron como administradores al frente de los mismas a personas sin preparación alguna. «Testaferros», como señalan las pesquisas policiales, en las que se mezclan perceptores de ayudas sociales del País Vasco con empleados de panaderías.

El presidente de Hafesa también deberá dar explicaciones de sorprendentes operaciones de compra de las sociedades que había creado en la trama fraudulenta. Las condiciones estipuladas para la venta de la operadora Arco Fuel Iberia al grupo Hafesa consistieron en el pago de 1,5 millones, 100.000 euros a la semana y el 30% del IVA recaudado»



Alejandro Hamlyn López-Tapia. EFE

Una «operativa fraudulenta» que convertiría este 30% del IVA no pagado a Hacienda en ingresos de Hafesa.

El juicio del *caso Hafesa* se inicia cuando el sector reclama cambios legislativos urgentes para impedir un fraude fiscal de hasta 2.000 millones y advierte de las sospechas que rodean a la extensión de las gasolineras *low cost*.

**DINERO FRESCO.** La agencia frustra la expectativa del Gobierno y deja la calificación de España peor que la de Portugal por «su deuda y riesgo político»

# Moody's decide no elevar el 'rating' por sexto año consecutivo

El Ministerio de Economía lo ha peleado discretamente en las últimas semanas y había bancos de inversión que esperaban en la noche del viernes que la agencia internacional líder diera por fin el pas-tras las recientes me-

joras a Portugal, Irlanda o Grecia-pero no será ya este año.

Moody's ha concluido su última revisión de 2024 sobre la cuarta economía del euro y ha decidido mantener en Baaı la calificación de solvencia de España por sexto año consecutivo, según un informe para clientes de este fin de semana al que ha tenido acceso EL MUNDO. La nota es un aprobado a siete pisos de la máxima posible y es muestra de que las buenas noticias económicas tienen como importante contrapunto la fragilidad política del país y vulnerabilidades profundas y estructurales.

Las razones que esgrime Moody's son «la elevada deuda» y «el riesgo político» para negar un año más la mejora de nota. La mantiene así por debajo de A en el nivel que fijó ya en abril de 2018, por lo que el Gobierno de Pedro Sánchez - en el poder desde junio de ese año- no ha logrado convencer hasta ahora a los analistas de Moody's para al menos un escalón. Portugal se encuentra ya desde este año para ellos en A3, un notable bajo, e Irlanda ha escalado a Aa3,



sobresaliente bajo. La única diferencia en la calificación de España con respecto a 2018 es que el pasado marzo –de ahí las expectativas-Moody's elevó la perspectiva desde «estable» a «positiva» en línea con la mejora gene-

ral a otros países de la Eurozona superada la pandemia y al tener en cuenta el alto ritmo de crecimiento español. Eso abría la puerta a subir por fin el rating en esta revisión prevista para este viernes 13, pero no ha sido así, lamentablemente. El comité de analistas de Moody's no lo ha considerado oportuno y de ahí el silencio sobre esta decisión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en su resumen semanal de este domingo en redes sociales. Esa subida no sólo habría sido un espaldarazo ante inversores, sino que habría abaratado la financiación del país, bancos y empresas.

El informe que justifica este estancamiento coloca en el lado positivo un crecimiento económico en 2024 del 2,6% y del 1,8% en 2025, lo que permitirá cumplir el objetivo de déficit, en su opinión. Sin embargo, coloca al otro lado de la balanza «una elevada deuda» y una «exposición al riesgo político» que califica por ahora de «moderada». «Las tensiones políticas entre el Gobierno central y las fuerzas independentistas de Cataluña seguirán siendo una característi-



ca clave de la legislatura 2023-2027. La ajustada mayoría del Ejecutivo en el Congreso lo deja expuesto a un cambio de estrategia política por parte de cualquiera de los socios de la coalición» en clara alusión al partido de Carles Puigdemont sin descartar a la siempre imprevisible ERC.

Si ni el Gobierno puede garantizar Presupuestos, menos aún aplicar reformas como a las que urge el infor-

Recalca la baja productividad v la debilidad del Gobierno

S&P decidió el viernes no meiorar tampoco su calificación

me de Mario Draghi para la competitividad europea.

Moody's acredita cómo España destaca para mal en el enemigo número uno de la UE que señala Draghi: la baja productividad. «El crecimiento de la productividad de España es más lento que el de sus homólogos, debido a un menor gasto en I+D en comparación con la media de la UE (1,4% del PIB frente al 2,2% del PIB en 2022), y una flexibilidad limitada en la estructura de producción y la asignación de recursos del país». Y en cuanto a otro gran problema para Draghi, los analistas de Moody's señalan: «Esperamos que el ratio de deuda pública de España disminuya ligeramente en los próximos años, ayudado por un sólido crecimiento nominal y mayores ingresos [no vaticina recorte de gastos]. Sin embargo, la asequibilidad de la deuda seguirá debilitándose gradualmente a medida que el endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo se traslade a los intereses. Además, el aumento del gasto en pensiones y defensa ejercerá una presión creciente».

Mantienen, eso sí, la perspectiva «positiva», lo que podría dar lugar a que la ansiada mejora del rating llegue por fin en 2025. Pero también hay riesgo de lo contrario: «Consideraríamos una acción de calificación negativa (...) por ejemplo, por una erosión de la capacidad de España para aplicar eficazmente su Plan de Recuperación (...) o por una relajación de la política fiscal». También por «un aumento del riesgo político interno».

Otra gran agencia, Standard&Poor's, también decidió el viernes no mover su calificación, en otro revés, aunque en este caso sí ha habido mejoras estos años y es más elevada que la de Moody's: es A, un notable bajo, con perspectiva «estable»

Estas agencias no son infalibles, como se demostró en la crisis financiera, pero siguen siendo indudables referencias para los inversores. Y llevan viendo la misma nota baja para España en Moody's desde 2018.



Siga a Carlos Segovia en Twitter: @carlossegovia\_ carlos.segovia@elmundo.es

#### **LA EFEMÉRIDE EL PERSONAJE** EL PERMISO A LOS SAUDÍES



La saudí STC sigue pendiente el permiso del Gobierno español para acercarse al 10% de Telefónica un año después de su irrupción, pero reuniones como la del pasado viernes en Madrid apuntan en su favor. Su ministro de Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan

bin Abdullah, se vio con José Manuel Albares y no sólo para hablar de Palestina, sino también «para fortalecer los lazos entre Arabia Saudí y España en varios campos», según su comunicado. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, se declaró expectante en una charla en el Club Siglo XXI. Y fue llamativo que, preguntado por la experiencia de tener al Gobierno en Telefónica -2.300 millones destinó Sánchez para igualar a los saudíes-, Pallete lo despachó con un «bien, gracias» en plan Alberto Closas, cuando, en la película La Familia, bien gracias no quería entrar en detalles.

## EL IBEX, CON MARIO DRAGHI



Presión creciente de los empresarios europeos, incluidos los del Ibex, para que el impresionante informe de Mario Draghi sobre la competitividad europea sea la hoja de ruta de Bruselas y los gobiernos de todo signo en los próximos años. El presidente de

la European Round Table y Vodafone, Jean François van Boxmeer, es rotundo y también en España el de Telefónica, José María Álvarez Pallete, que ve en el informe frases calcadas a lo que él viene defendiendo de cambiar el enfoque de las autoridades de Competencia y permitir fusiones europeas en su sector. Se nota la mano en este capítulo del informe de un amigo de Mario Draghi como es Vittorio Colao, en sintonía con Pallete. El documento respalda también reivindicaciones del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y de los líderes del automóvil.

#### **PARA SEGUIR**

#### MELONI Y LA COMISARIA RIBERA



Batalla final en la Comisión Europea por el reparto de carteras con la candidata española, Teresa Ribera, como la única socialista de alto perfil en el equipo de Ursula von der Leyen, que es del Partido Popular Europeo. El PPE acepta a Ribera dentro de

los acuerdos con socialistas y liberales, pero siempre que se garantice que no llevará a Bruselas lo que considera su dogmática política energética. Ni populares ni liberales quieren que Ribera ostente gran poder en carteras clave y ésta tiene un problema adicional: el ECR, el partido europeo de Giorgia Meloni, relevante para que Von der Leyen complete votos en la Eurocámara. El ECR ya ha hecho saber su hostilidad hacia Ribera y es peligroso para ella, porque no le basta con arrancar una buena cartera a Von der Leyen, sino superar luego el examen individual parlamentario.

## EL TIEMPO

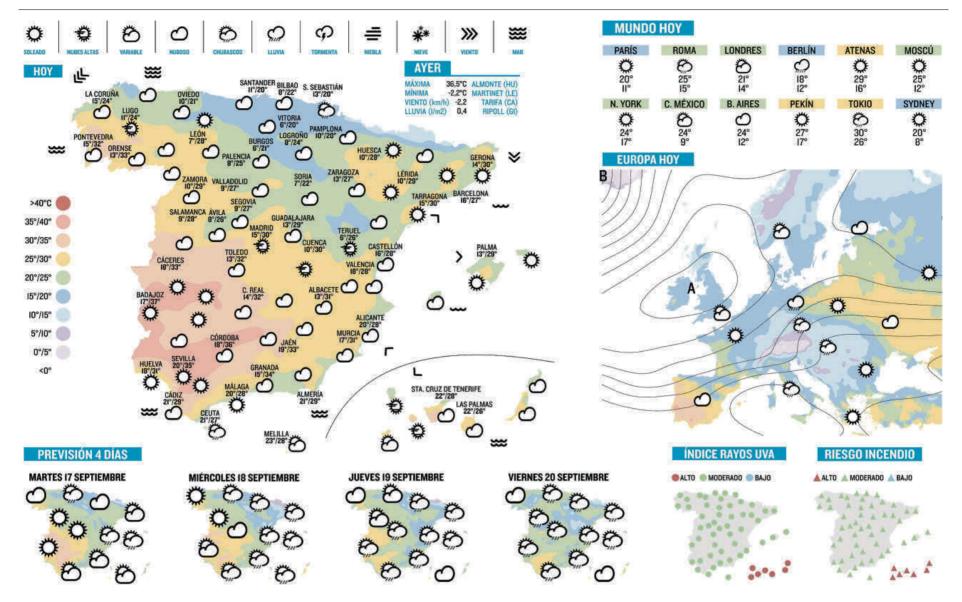

#### SORTEOS

## SUELDAZO DEL FIN DE SEMANA

Número premiado principal:

55459 SERIE: 004

Números premiados adicionales: 16951 SERIE: 007

> 27343 SERIE: 028 33523 SERIE: 043 84360 SERIE: 027

#### **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del domingo:

Iº Sorteo: 05-15-21-29-32-33-44-47-50-53-55-56-58-60-62-63-71-77-78-81

2º Sorteo: 19-20-21-24-37-38-43-44-51-55-56-60-62-63-65-66-67-76-78-81

3º Sorteo: 02-17-18-21-31-32-49-52-53-54-57-59-60-61-65-70-76-77-81-84

4º Sorteo: 04-10-11-13-17-18-27-29-30-36-41-45-49-58-59-62-69-71-76-84

5º Sorteo: 05-08-10-18-26-27-30-37-41-42-44-48-52-55-60-66-70-76-77-78

TRIPLEX DE LA ONCE

#### EL GORDO DE LA PRIMITIVA

Combinación ganadora del domingo: 2-8-27-40-52 (R-4)

| Aciertos | Acertantes | Euros     |
|----------|------------|-----------|
| 5+1      | 0          | воте      |
| 5+0      | 0          | 0,00      |
| 4+1      | 8          | 23.377,66 |
| 4+0      | 122        | 275,15    |
| 3+1      | 779        | 49,25     |
| 3+0      | 7.193      | 17,33     |
| 2+1      | 13.597     | 7,05      |
| 2+0      | 117.999    | 3,00      |
| 0+1      | 247.201    | 1,50      |

#### **EUROMILLONES**

Sorteos de la semana Martes: 06-29-46-47-48 (E 02, 09) Viernes: IO-I5-I7-3I-42 (E 04, I2)

#### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Sorteos de la semana

Lunes: 27-31-33-34-40-46 (C 47, R 5) Jueves: 08-10-22-36-44-45 (C 28, R 6) Sábado: 09-II-I9-23-44-46 (C 24, R 8)

#### CRUCIGRAMA

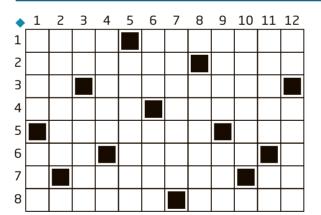

#### PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- I. Ganzúa, garfio. Ciudad donde se encuentra el Museo Nacional de Gales. 2. Que no se dan a conocer ni se dejan ver ni sentir. Azar, riesgo. 3. Segunda letra española. Promuevan, impulsen. 4. Hacer tiras o pedazos alguna cosa. Acciones de regar. 5. Cualidad de la persona que muestra fácilmente sus sentimientos, especialmente de afecto, dulzura y simpatía. Cada una de las partes que a ambos lados del avión presentan al aire una superficie plana y sirven para sustentar el aparato en vuelo. 6. Preposición que denota multiplicación de números. Que tiene como base principal los animales. 7. Aceras de un puente. Medio coto. 8. Sean dueños de algo. Estaba echada una persona.

VERTICALES.- I. Femenino, animal salvaje dañino para el ganado. Tipo de música ligera y popular. 2. No falló. 3. Tipo de antílope africano. Frutos comestibles del peral, de color verde o amarillo. 4. Espacio de trabajo dedicado a la elaboración de cerámica. Empieza y acaba el norte. 5. Repetición de la ida a un paraje o lugar. 6. Tipo de puerto serie de algu-

nos ordenadores. Juntan. 7. Conjunto de partículas que se desprenden de la madera al serrarla. 8. Ciudad de Níger. 9. Determiné la data. Elemento de aprehensión. 10. llegítimo, prohibido. 11. Alcohol derivado del benceno, obtenido por destilación de los aceites de alquitrán. Complemento indirecto. 12. Cuarta nota musical. País en Oceanía.

Yacia. VERTICALES.- I. Loba. Pop. 2. Acertó. O. 3. Ñu. Peras. 4. Alfar. Ne. 5. Tornada. 6. Com. Unen. 7. Asertín. 8. R. Niamey. 9. Daté. Asa. 10. llegal. C. II. Fenol. Ci. SOLUCIONES:HORIZONTALES.- I. Laña. Cardiff. 2. Ocultos. Alea. 3. Be. Fomenten. 4. Arpar. Riegos. 5. Ternura. Ala. 6. Por. Animal. M. 7. O. Andenes. Co. 8. Posean.

## SUSCRÍBETE A TODO **EL**



PAPEL + ORBYT + PREMIUM

Todo por solo

Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

#### HORÓSCOPO



#### **ARIES**

(2l marzo - 20 abril)
Te enfrentarás a desafíos que pondrán
a prueba tu tenacidad y resistencia. Sin bargo, tu innata fortaleza te permiti rá superarlos.



#### TAURO

(21 abril - 20 mayo)

No tengas miedo a los cambios a pesar de que siempre acarrean dificultades, ya que suelen ser la única forma de ser la única forma de progresar en la vida.



#### **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio)

Tómate el tiempo que necesites para descansar y recargar energías, mante-niendo un sano equilibrio entre el traniendo un sano equilibrio entre e bajo duro y el cuidado de tu salud.



#### CÁNCER

(22 junio - 22 julio)
Te espera un día bastante tenso y agotador, con emociones muy profundas, así que deberías evitar discutir con ier familiar cercano.



#### LE0

(23 julio - 22 agosto)

El amor se manifestará con intensidad en tu vida, llenándote de alegría y satisfacción. Será una buena oportunidad para que salgas de casa.



#### VIRGO

(23 agosto - 21 sept No puedes intentar tener el control sobre las personas, debes deiar que los demás hagan las cosas a su manera, aunque creas que se equivocan



#### LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre)

No te impongas límites a la hora de aprender de los demás, está bien que vivas bajo tus propios códigos pero deberías escuchar las ideas de otros.



ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 noviembre) Serás muy creativo y encontrarás formas innovadoras de resolver proble-mas. No te preocupes por las críticas, tu confianza es fundamental.



#### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) Intenta ser más osado en el terreno sentimental norque no estás actuando como crees que deberías y eso se nota, ya que el miedo te lo impide.

## CAPRICORNIO

PASATIEMPOSWEB.COM

(23 diciembre - 21 enero) Haz un poco de ejercicio e intenta er más sano. Tu cuerno necesita una buena forma física para enfrentar las pruebas del día a día.



#### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) En el trabajo tratarás de imponer tu criterio, no obstante no será la mejor que hagas en el día de hoy porque se acabará volviendo en tu contra.



PISCIS (22 febrer (22 febrero - 20 marzo)

Recibirás una propuesta inesperada que te hará replantear tus prioridades. Analiza bien las ventajas y desventajas antes de tomar una decisión.

La revista diaria de **EL MUNDO.** Lunes, <u>16 de septiembre 2</u>0224



 $La franja \, sur \, es \, la \, trinchera \, de \, los \, toros, protegidos \, por \, su \, excepcionalidad \, cultural \, y \, su \, transversalidad \, política. \, Son \, motor \, económico \, y \, rejuvenecen \, su \, público.$ 







Por Zabala de la Serna (Nîmes, Francia)

os passions, notre indentité: liberté pour nos traditions».
Esa leyenda colgada de una considerable pancarta en un anfiteatro del Coliseo romano de Nîmes resumía el espíritu rebelde del Sur de Francia, un 20% del territorio forjado, y blindado, de espaldas al resto del país.

El circo nimeño, puesto en pie, escuchaba en la ventosa mañana del sábado *La Marsellesa*, bajo el sol vertical del mediodía y el Mistral desatado que azotaba tendidos, capotes y muletas. Celebraban la corrida de la tauromaquia francesa como un acto de reafirmación. Sebastián Castella encabezaba el cartel como figura mundial, la más importante de su historia, heredero del llorado Nimeño II que despertó el sentimiento nacional del orgullo taurómaco en los 80. Una rejoneadora también francesa, Lea Vicens, otro matador del país, Clemente (de Toulouse), y una ganadería gala como la de Robert Margé proclamaban la edad adulta. Su afición vive el toreo como una experiencia intelectual que se expande por todos los rincones de cada ciudad consagrada al toro.

Francia -por decirlo con un absoluto irreal respecto a la fiesta brava- es un maravilloso milagro taurino, la trinchera de los toros cavada en su franja sur, frente a Europa y, a veces, frente a la propia España. Su geografía la configuran dos zonas definidas: el Sudoeste, con sus las plazas capitales de Bayona, Dax y Mont-de-Marsan, gestionadas directamente por sus propios ayunta mientos. De izquierdas o derechas, es indiferente. A ellas se suman una retahíla localidades: Aire-surlÀdour, Eauze, Floirac, Garlin, Hagetmau, Magescq, Mugron, Orthez, Parentis, Roquefort, Saint-Perdón, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Seustonns, Vic-Fezénsac, Saint-Sever, Villeneuve-de-Marsans, Amou, Brocas-les-Forges, Lit-ex-Mixe, Pomarez, Pontonx, Samadet y Vieux-Boucau. Al otro lado del río Garona nace la región del Sudeste, con otras tres capitales referenciales: Nîmes, Arlés y Béziers. Juntas encabezan una nueva legión de lugares taurinos Ales, Beaucaire, Céret, Collioure, Fréjus, Le-Grau-du-Roi, Istres, Lunel y Méjanes. Reina la libertad, la protección de la diversidad

cultural, la minoría taurómaca, en territorio del sur de un país en el que la fiesta brava está prohibida en un 80% de su territorio: 55 municipios frente a los 35.000 existentes. El cuento de Asterix.

Fue aquí, precisamente en Nîmes, donde se trenzaron los caminos de Pablo Picasso, Luis Miguel Dominguín y Jean Cocteau: «Picasso y yo» -escribe Cocteau-«compartimos codo con codo suficientes corridas, graves y placenteras como para que su nombre encuentre con naturalidad su sitio junto a los de Manolete y Lorca». Sucedió en torno a la década de los años 50 de la anterior centuria y coincidió este cruce de caminos, más o menos, con la aprobación (1951) en la Asamblea Nacional de una enmienda de ley que creaba una excepción cultural en beneficio de las corridas «allá donde una tradición local ininterrumpida puede ser invocada». Los animalistas habían intentado hasta entonces infructuosamente que la Ley Grammont de 1850 -promulgada en París contra el maltrato animal pero pensada para los caballos que tiraban de carros en la capital-se expandiese sobre la fiesta, ya vigente como culto al misterio del toro allí donde se había implantado la corrida «a la española». O sea, en el Sur, que también cultivaba sus tauromaquias regionales a través de las corrida landesa y camarguesa.

Francis Wolff (Ivry-sur-Seine, 1950), especialista socrático y profesor emérito de la Universidad de París, halló en Nîmes uno de los dos motores pasionales —el otro es la música— de su vida, plagada de racionalidad: los toros. Wolff hace una inmersión en el pasado reciente de la consolidación y vigencia de la tauromaquia en Francia, fijando la piedra angular del fértil territorio francés para la fiesta brava en la revolución de los años 70, cuando se fraguó la independencia taurina de España: «En los años 70, surgió el movimiento libertario, post-68, de toreros franceses, del que

"La izquierda radical es contradictoria. Dice luchar contra la exclusión y, a la vez, ataca la tauromaquia"

La Unión de Villas Taurinas Francesas integra a 55 ciudades frente a los 35.000 municipios; celebran 100 festejos al año

Los aficionados de Nimes alternan en un bar decorado completamente con motivos taurinos. DAVID RAMÍREZ / ARABA PRESS

surgió el primer torero francés reconocido internacionalmente (en México y España) y en el que se reconocieron a su vez los mismos aficionados franceses Christian Montcouquiol, Nimeño II, que se convirtió en un icono. Luego, vino el irresistible auge de la plaza de Nîmes en los años 80, gracias a los esfuerzos combinados de tres hombres: un alcalde ambicioso, Jean Bousquet, un joven e imaginativo empresario, Simón Casas, y un torero genial, Paco Ojeda, que hizo de Nîmes su secreta novia francesa. Es difícil imaginar el terremoto que supusieron para el público francés, a partir de 1983, las conmovedoras faenas de Ojeda en el anfiteatro romano. Tanto es así que, a finales de los 90, Nîmes se había convertido en el place to be, el lugar al que tenían que acudir todos los snobs del show-business, la música y el cine para exhibirse, en mayo, entre el Festival de Cannes y el tenis en Roland Garros»

Ese orgullo patrio convirtió la admiración por el misterio de la hispanidad que es el toreo en algo propio. Hubo una eclosión extraordinaria, un formidable terremoto en un país en el que, contrariamente a lo que se piensa, las corridas siguen prohibidas en un 80% de su territorio. Y, precisamente, de ahí emana su grandeza, del respeto hacia las las minorías culturales a través de un régimen de excepcionalidad vigente desde los años 50 del siglo pasado. «Las diferentes victorias de la afición francesa demuestran que la tauromaquia se defiende mucho mejor cuando es minoritaria que cuando pretende ser mayoritaria. El argumento que finalmente convenció a muchos diputados dubitativos, o incluso francamente hostiles, fue el respeto a la diversidad cultural, que ahora se reconoce como un derecho universal. Pues no hay que confundir universalidad con uniformidad. La defensa de las culturas minoritarias es un tema movilizador en nuestro tiempo, ya sea a favor de las minorías raciales, sexuales o sociales. Es probable que movilice a algunos jóvenes más que la defensa ciega de las tradiciones nacionales. La tauromaquia forma parte de una cultura particular que hay que defender como tal, aunque también encarne valores universales: abnegación, heroísmo, desafío, rendimiento físico, superación, etcétera», concluye el pensador francés.

Esas victorias referidas por Wolff insinúan batallas ganadas, ataques frontales, estrategias sesgadas de los animalistas ferozmente organizados, sobradamente financiados. Nada se hubiera logrado sin el nacimiento del Observatorio Nacional para las Culturas Taurinas en

## CIENCIA PAPEL



Francia (ONCT), un supra ente por encima de la Unión de Villas Taurinas Francesas (UVTF) que aglutina 50 ciudades. André Viard, presidente del Observatorio desde hace 17 años, entendió ya entonces la necesidad vital para la fiesta del futuro: «El ONCT fue concebido y sigue siendo el escudo de nuestra cultura a través de muchas investigaciones jurídicas, de muchos juicios contra los anti taurinos (todos ganados), de la inscripción de la tauromaquia en el Patrimonio Cultural Inmaterial (2011), de la sentencia fundamental del Consejo Constitucional que considera que la tauromaquia no atenta a ningún derecho constitucional

Al armazón de la defensa de tauromaquia le faltaba financiación. Para sostenerlo se puso en marcha un sistema absolutamente envidiable desde España: «Todo esto es posible gracias a las contribuciones aportadas por los organizadores (0,50 euros por entrada vendida), por los toreros y los ganaderos (1% de sus honorarios o contratos) y, obviamente, por las cuotas pagadas por las villas de la UVTF que se multiplicaron por cinco en 2015 para poder crear un equipo operativo».

Una nueva generación de alcaldes -de izquierda y derecha, pues la transversalidad política forma parte de la riqueza y la fuerza de la fiesta en Franciatomaron conciencia de la importancia de contar con un Observatorio fuerte, a modo de empalizada frente a los ataques que cada cierto tiempo bajan desde París, principalmente argüidos por la izquierda radical de la Francia Insumisa. «A este respecto, cabe señalar que

mientras en Francia los ataques a la tauromaquia proceden principalmente de la extrema izquierda como Mélenchon, y de la izquierda ecologista, la defensa de la tauromaquia es, y sigue siendo, transpartidaria. Durante la última campaña de las elecciones presidenciales, el único candidato que se declaró abiertamente a favor de la tauromaquia -así como de la buena carne y el buen vino- fue Fabien Roussel, el candidato comunista, en nombre de los valores de la cultura popular. Algo impensable en España», vuelve a la carga Francis Wolff.

A este respecto, Simón Casas, el inventor de Nîmes, su gran creación, reflexionaba en este sábado pasado de la corrida homenaje a la Tauromaquia de Francia, en el mismo coliseo romano que vieron los juegos del hambre, el fuego de la historia y a José Tomás: «El radicalismo de izquierdas metió el frentismo contra los toros en el paquete por puro electoralismo, porque se nutre de las minorías, el animalismo, el sexismo, el islamismo. Carecen de un planteamiento intelectual con referencias de peso. Los mismo que señalan a la tauromaquia por su crueldad son incapaces de reconocer a Hamás como un partido terrorista». ¿Sucede igual en España? "Hablamos de un arte, y el arte no es ni de izquierdas ni de derechas. Cierto es que ahora en España la derecha también recupera el patrimonio de la tauromaquia, pero es una reacción en contra la radicalización de la izquierda. Y ahí está el ministro de Cultura Urtasun haciendo el ridículo».

El respeto a ojos de los políticos del sur también se sustenta en la fuerza económica de la tauromaquia. Jean Baptiste Jalabert (Juan Bautista), empresario de la plaza de Arlés, y apoderado de Daniel Luque, el gallo español de Francia, el héroe de este fin de semana en Nimes, lo explica pronto y en la mano: «Los alcaldes, los jefes de departamento o de región son conscientes del turismo que mueven los toros, de los hoteles y restaurantes llenos, de las calles desbordadas, de la riqueza del turismo taurino». El mercado de Francia ronda los 100 festejos anuales por temporada.

El humanista Francois Zumbiehl acude al practicismo como eje argumental: «Mélenchon no podrá gobernar si deja la alianza con la izquierda moderada, que no quiere meterse en contra de los toros, ya que muchos diputados y alcaldes taurinos de esta corriente son aficionados»

Wolff considera que tanto los ataques de la izquierda como la defensa de la derecha se apoyan en razones equivocadas: «Las razones de la izquierda son equivocadas, porque no hay ninguna relación entre la justicia social, la defensa de las minorías, la lucha contra todas las formas de exclusión, que se supone que son los valores de la izquierda, y la abolición de la tauromaquia. Pero cuando digo que las defensas de la derecha son a menudo tan malas como los ataques de la izquierda es porque confunden la defensa de la tradición con la preservación de las culturas. No hay que defender la tauromaquia porque sea tradicional (en Francia, regionalmente, en España, nacionalmente), sino donde es tradicional. Pues, como repiten con razón los abolicionistas progresistas, todos los avances morales de la humanidad se han hecho contra la tradición: el suicidio de las viudas en la India, los pies atados en China, la mutilación sexual de las niñas,

A la defensa de la tauromaquia contribuye una juventud que plantó cara al periodista Aymeric Caron, portavoz en el enésimo, que no último, intento abolicionista de la corrida. La asociación Touche Pas ā Mes Passions (No toques mis aficiones) nació cuando se trató de prohibir el acceso a las corridas a los menores de 16 años. Hoy agrupa a 13.000 jóvenes en redes sociales. Su líder, Raphael Ladet, subraya la importancia del rejuvenecimiento del público de los toros. «Sel Sudoeste al Sudeste, se está notando. Hay algo que ha cambiado desde 2020. Se ha producido una reacción y hoy los tendidos [señala con los ojos a los anfiteatros del Coliseo de Nimes] se pueblan de juventud». Ellos son el futuro de este milagro taurino que es Francia, su franja Sur, donde la protección de la la diversidad y las minorías culturales son tan sagradas como el toro.

## LOS ASTRONAUTAS PRIVADOS DEL POLARIS DAWN, EN LA TIERRA

Exploración. La misión de la compañía Space X ha llevado a sus cuatro tripulantes a 1.400 kilómetros de la Tierra, una distancia inédita desde hace 50 años. Dos nuevas expediciones espaciales seguirán en los próximos meses

Por El Mundo

os participantes en la misión Polaris Dawn, que la semana pasada hicieron historia al completar la primera caminata espacial privada a una distancia insólita desde los años dorados de la carrea espacial, regresaron este domingo a la Tierra, según confirmó la compañía SpaceX, la organizadora de la expedición.

Una transmisión en vivo mostró el amerizaje de la capsula Dragon con la tripulación a bordo hacia las 08.40 horas (horario central europeo) en la costa de Dry Tortugas, Florida.

La misión despegó el martes desde Cabo Cañaveral (Florida) después de tres aplazamientos debidos a las condicioens del tiempo y marcó un hito al superar los 1.400 kilómetros de distancia de la Tierra, el viaje tripulado más lejano desde las misiones Apolo hace más de 50 años.

La tripulación

de la misión

Polaris Dawn

Space X, en el

de la compañía

momento de su

despegue desde

Florida.

SPACE X

Durante su misión en órbita, Dragon y la tripulación participaron en su primera actividad extravehicular (EVA) usando trajes especiales desarrollados por

convertirse en las mujeres que se han alejado más de la Tierra. Gillis, además, es la persona más joven que entra en el pequeño club de los paseantes espaciales. La misión la han completado Jared Isaacman, el empresario que ha llevado la iniciativa en Polaris Dawn y que ha actuado como comandante del viaje, y Scott Poteet, un antiguo piloto de cazas en el Ejército de Estados Unidos, que se ha encargado de las operaciones de la nave.

Juntos, los cuatro tripulantes salieron de la órbita de la Tierra en una lanzadera Falcon 9, también desarrollada por SpaceX, que los llevó hasta su destino en la cápsula SpaceX Dragon, a 1.400 kilómetros de su lugar de origen. Allí, los astronautas han permanecido cinco días trabajando.

El fin de la expedición es científico, pese a que no haya respaldo estatal. Las dos mujeres de la expedición son ingenieras y han tenido la tarea de poner a prueba la tecnología que ha desarrollado Space X de cara a preparar nuevas expediciones privadas: la resisten-

cia de los trajes de los astronautas a zonas de alta radiación solar, la capacidad de la cápsula Dragon para absorber los impactos de los micrometeoritos, los efectos en la salud de los viajeros de las condiciones del viaje..

La misión que terminó el pasado domingo es la primera de las tres previstas en el programa Polaris Dawn. De los próximos episodios se sabe que Jared Isaacman estará en las futuras tripulaciones y que la tercera misión sustituirá la lanzadera Dragon por un cohete Starship, que permitirá que los tripulantes se alejen aún más de la Tierra. No hay fechas previstas publicadas.



SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk, el propietario de Tesla y Twitter, entre otras empresas. Nunca antes un astronauta privado, ajeno a las expediciones organizadas por agencias estatales, había salido de sus cápsulas a pasear por el espacio.

Sarah Gillis y Anna Menon, dos de los miembros de la expedición, tambén han entrado en la historia de la exploración espacial al

## PAPEL CULTURA

# UNA RUBIA CON UNA PIPA, UNA PISTOLA Y UN DEPORTIVO NEGRO Y VELOZ

Publicación. Margarita Landi, estrella de 'El Caso' y pionera del periodismo de sucesos en el franquismo, aparece retratada en su primera biografía como la víctima de una infancia aterradora y como una superviviente nata

Por Luis Alemany (Madrid). Fotografía: Álvaro Rodríguez

ara los españoles que nacieron y crecieron durante la Transición, Encarnación Margarita Isabel Verdugo Díez, Margarita Landi, fue un personaje extraño que ya estaba por allí cuando adquirieron conciencia y que, en parte, los apelaba porque era una especie de abuela burguesa, universal y reconocible. Aparecía en el Un, dos tres, contaba algo así como un cuento, aunque fuese un cuento un poco tremendo, y provocaba que todo el mundo cambiase de humor para bien, que la vida se convirtiese por unos minutos en una fiesta de disfraces en la que Landi se vestía de sí misma. A la vez, la periodista era una imagen turbadora, con su voz un poco gótica, con su pipa y con sus historias truculentas que anunciaban sutilmente que había una parte oscura en la vida en la que aquellos niños habrían de adentrase en los siguientes años.

¿De dónde había salido aquella mujer? Landi fue reconocida durante al menos tres décadas como la periodista de sucesos más importante de España. La mejor y quizá la primera. Llegó al negocio cuando el franquismo no admitía la crónica negra, como si el mal hubiese sido expulsado en la España de 1948. Creó o adaptó un personaje teatral, el de la rubia con un coche deportivo negro (un Volkswagen Karmann Ghia impresionante) y actitud retadora, y ese rol potenció su trabajo aunque, en parte, también lo convirtió en una broma pintoresca de la cultura popular. Con ese personaje, Landi también disfrazó una vida dura y solitaria. Margarita Landi. La rubia del velo

y la pistola (Alianza Editorial) es la primera biografía de la periodista estrella del periódico *El Caso*.

«Ojo, proque Cela escribió en El Caso y Juan Goytoisolo decía que sus páginas eran la mejor fuente para entender a España», cuentan Javier Velasco Oliaga y Maudy Ventosa, los autores de La rubia del velo y la pistola. Su libro tiene una parte que funciona como una historia criminal de su época porque narra los asesinatos que Landi narró e investigó para *El* Caso. Las historias de mujeres que envenenaban poco a poco a sus maridos disolviendo matarra tas en sus guisos, las de los sacerdotes que abusaban de los niños de la parroquia y después eran vengados por una víctima anónima, las de los triángulos amorosos trágicos al estilo de Amantes de Vicente Aranda...

Sin embargo, puede que lo más interesante de su libro sea descubrir la manera ambigua en la que Landi se integró en el paisaje franquista. La periodista pertenecía indiscutiblemente a la España que dio el golpe de Estado de 1936. Landi temió a los milicianos y las checas en Madrid, huyó de la zona republicana cuando pudo, empezó su carrera profesional en la prensa de Falange y fue la periodista preferida de la Brigada de Investigaciones Criminales... Pero, al mismo, su éxito representaba una transgresión, un agujero negro en la imagen de la dictadura feliz y fraternal a la que aspiraba el franquismo.

«Margarita empezó a trabajar en publicaciones femeninas del régimen, en sitios como *Ventanal* o *La Moda de España*. Su primera directora, Marichu de la Mora, era tan falangista que había sido amiga personal de José Antonio

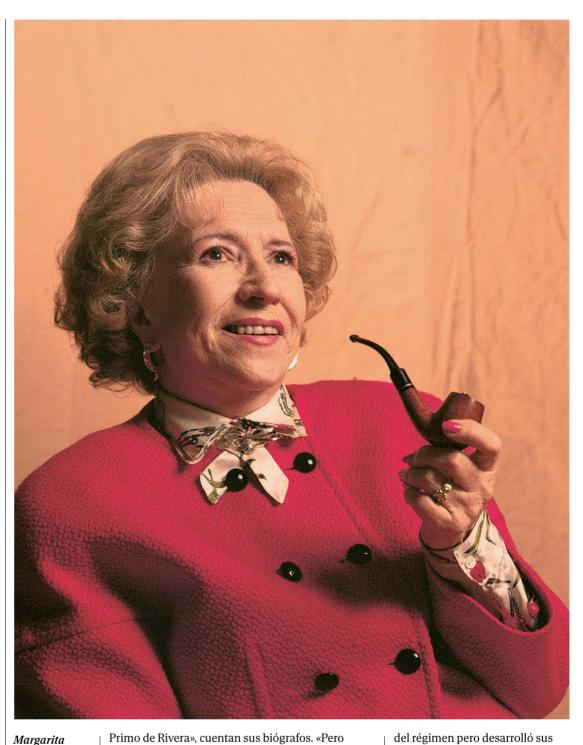

Margarita Verdugo (1918-2004), la mujer que se convirtió en Margarita Landi. Landi siempre fue muy moderna en su vida y fue evolucionando durante su obra como escritora. Al principio, *El Caso* siempre estaba a favor de la policía, bebía de la policía. Con el tiempo, se convirtió en la publicación que más censura sufrió del régimen. Margarita también acabó informando de los errores de los policías, como en el caso de Los Galindos». [Una digresión: en 1975, en la finca de Los Galindos en Sevilla, aparecieron muertos cuatro empleados y una mujer. Uno de los sospechosos del

Era rigurosa y trabajadora pero su gran ventaja era su empatía. Los testigos la llamaban a ella antes que a la Policía

Pertenecía a la España de la dictadura pero evolucionó con 'El Caso', que fue el medio más censurado por el régimen

> crimen fue el aristócrata de la casa pero la investigación fue negligente y nunca hubo sentencia; el caso tuvo un valor político en el año de la muerte de Franco].

«Margarita tenía una personalidad fuerte; era hija

ideas propias. Fue crítica con todo y, a la vez tuvo que adaptarse a los tiempos. Se creó y mantuvo su criterio y dejó sus perlas en todo lo que escribió. Era rigurosa y dura también con todo lo que pasaba», cuentan sus biógrafos.

«Y era mujer, no lo olvidemos. Tenía que demostrar que era tan fuerte como los hombres con los que competía. La vida había sido muy dura para ella pero ella aprovechó esa experiencia para construir su mito y mantenerlo hasta el final. Vestía pantalones y fumaba en pipa, igual que su padre, conducía un cochazo, representaba su independencia cada día para poder sobrevivir».

¿A qué se refieren Velasco Oliaga y Ventosa cuando hablan de «una vida muy dura»? A una infancia de cuento de terror. Landi fue la decimoséptima hija de sus padres, pero solo la tercera que sobrevivió. Cuando tenía ocho años, su padre se fue de casa y se emparejó con su antigua criada, que se convirtió en la peor

## **CULTURA** PAPEL

enemiga de Margarita. Por esa época, su madre se despertó un día diciendo que la muerte la había visitado y le había anunciado que moriría en un año.

Murió. Margarita quedó al cuidado de su madrastra. Dejó el colegio, se dedicó a barrer y planchar para ella. Llegó un tío y la rescató. La envió a un internado y después a otro de monjas francesas. Llegó la República y la fortuna familiar, vinculada a la prensa, empezó a decaer. Llegó la guerra y Margarita tuvo que dejar el internado. Fue enfermera en el banco de sangre del Hotel Ritz. Atendió a Buenaventura Durruti cuando moría. Se casó con un oficial del Ejército Republicano al que la Guerra lo había cogido en el lugar equivocado. Juntos desertaron al otro lado, pero fueron recibidos con suspicacia. Nadie confiaba en ellos. Tuvo un hijo y lo perdió. Tuvo otro hijo y enviudó. Empezó a escribir para llevar dinero a casa.

¿Cómo influye una experiencia así en una carrera periodística? «Lo paranormal nunca dejó de interesarle», recuerdan sus biógrafos. «Decía que vivía con el fantasma del médico que se había suicidado en el piso que compró, y que era una buena compañía». Esa es la anécdota graciosa. Lo importante es contar que Landi se hizo una idea del mal compleja, casi compasiva.

«Landi se veía como una periodista que indagaba en el alma humana. Siempre hablaba con la familia del asesino y con la del asesinado y partía de la idea de que cualquier persona es capaz de matar, hasta las personas más buenas. Le fascinaban lo que podían hacer las emociones con las personas», cuentan los autores de La rubia del velo y la pistola. «Quería conocer lo peor y lo mejor del alma humana. Buscaba las causas. No justificaba el crimen, pero sabía que sabía que, a veces, todos estamos indefensos ante nuestra propia ira y no siempre el muerto es el bueno». Landi no leía el crimen en clave de clases sociales, pero tenía cierta conciencia de que el poder tiende a encubrir al poder.

«Era muy rigurosa, era tenaz, era trabajadora, tenía una intuición increíble. Tenía olfato para saber cuándo alguien estaba mintiendo. Y tenía mucha empatía. Por eso nadie la cerraba la puerta. Se dieron casos en los que llegó al lugar en el había ocurrido el crimen antes que la policía. Los lectores la avisaban».

Y Landi cuidaba a sus lectores. El velo que aparece nombrado en el título de su biografía lo demuestra: la periodista siempre llevaba un velo de luto a mano para colarse en los funerales. ¿Y la pistola? La pistola también existía y también es sabido que tenía un sitio fijo en su bolso. No está tan claro si era de juguete o no.

## FIN DEL MISTERIO: 'LA CELEBRIDAD NÚMERO SEIS' ESTÁ EN TENERIFE

Redes Sociales. Durante cinco años, miles de personas en Reddit intentaron descubrir la identidad de una mujer que aparecía junto a otras figuras famosas en una cortina. La respuesta: una modelo española de los 90

Por Lourdes Leblebidjian. (Madrid)

n la era de las redes sociales, donde predomina la imagen y la hiperindividualidad, Reddit ha logrado conservar algo casi anacrónico: foros que se alimentan con la palabra escrita. Esta plataforma, que hasta 2023 congregaba a 73 millones de usuarios, es un universo compuesto por miles de subreddits, pequeños nichos de las más variadas obsesiones que desafían cualquier lógica. Desde comunidades que se dedican a coleccionar fotos de abejas con sombreros falsos hasta grupos que analizan la vida moderna, según la perspectiva de una hormiga. Y, si crees que no hay nada más minoritario y friki, existe un foro entero dedicado a fotos de objetos absurdamente pequeños.

Es en medio de estos nichos donde surge la comunidad llamada r/CelebrityNumberSix, nacida en 2020 cuando un usuario compartió una imagen de sus cortinas decoradas con rostros de varias celebridades. Buscaba ayuda para identificarlas. De un vistazo se podía reconocer a algunas estrellas de la popular serie de televisión Perdidos y personajes tan mediáticos como Adriana Lima, Orlando Bloom, Travis Fimmel y Jessica Alba. Sin embargo había un rostro, el que ocupaba la sexta posición en la célebre cortina, que nadie reconocía. Su identidad se convirtió en un enigma que nadie era capaz de descifrar. ¿Quién era «la celebridad número 6»?

Durante cinco años, 50.000 personas de todo el mundo se volcaron en la investigación. Lo que en un principio parecía un pasa tiempo tontorrón -esa distracción que surge al contemplar una cortina mientras estás en el baño y te has olvidado el móvil-se convirtió en algo similar a una investigación del CSI. Los usuarios no solo se pusieron en contacto con los fabricantes de la cortina, también hubo un miembro, por ejemplo, que llegó a dedicar una semana de su tiempo a rastrear el archivo de Getty Images entre 1998 y 2007 para buscar todas las imágenes tomadas por los fotógrafos que habían capturado las instantáneas de los otros seis famosos, pero no tuvo éxito. Por investigar se recurrió hasta a los detectives 'no humanos'.

Finalmente, la semana pasada, el usuario *u/StefanMorse* coloreó y retocó la imagen de la misteriosa figura hasta asemejarla a una fotografía real recurriendo a herramientas de Inteligencia Artificial. La subió al buscador facial PimEyes y resolvió el enigma: la imagen correspondía a una modelo que apareció en la portada de un suplemento de la revista *Woman* publicado en 2003. La «celebridad número seis» era una mujer española: Leticia Sardà.

Con esta importante información, los usuarios de Reddit lograron contactar al fotógrafo que había participado en la sesión, y consiguieron contactar con Sardà, que confirmó ser la mujer de la cortina.

A esta ex modelo toda la aventura digital que había provocado su rostro la dejó sorprendida. «Me enteré cuando un usuario de Reddit me escribió por Facebook,« dice Leticia Sardà por videollamada, desde Santa Cruz de Tenerife, donde vive. «Acababa

de salir del trabajo, ni tiempo me dio para buscarme en Google. Le mandé la foto que solicitaba pensando que era una broma entre amigos, y luego me soltó: 'Somos 50.000 personas en Reddit, llevamos cinco años buscándote'».

Leticia Sardà se quedó con la boca abierta. No podía imaginar lo que estaba sucediendo. Su rastro digital antes de todo este fenómeno era muy limitado. Una búsqueda suya en Google llevaba únicamente a un Facebook destinado para contactar con amigos que viven en el extranjero y a una cuenta de Instagram inactiva en la que apenas hay algunas fotos de ella con sus hijos.

Pero esta semana las búsquedas de su nombre se dispararon. «Me he tenido que instalar no sé cuántas aplicaciones y he tenido que pedirle a una persona que me ayuda con las redes porque estoy desbordada», reconoce. Considera que esta experiencia está siendo fascinante y agradable: «Todos comentan lo guapa que estoy, me dicen que se alegran de que haya sido yo. La gente está siendo muy respetuosa, incluso saben que voy a hablar con la comunidad de Reddit durante dos horas».

Eso sí necesita procesar todo el fenómeno fan que de repente la envuelve. «Ahora no solo es a nivel internacional y por internet, también ha salido en el periódico local, y la gente aquí te mira de otra manera».

Leticia es una estrella.

La foto que la ha hecho famosa forma parte de un capítulo lejano de su vida, de cuando trabajaba como modelo profesional entre 1993 y 2009. Una época en la que desfiló para marcas como Burberry, participó en campañas de L'Oréal, en la pasarela Gaudí y hasta fue la portada de la revista *Mujer 21*. Sin embargo, el rostro que aparece en la tela de aquel baño lejano proviene de una sesión para la revista *Woman* que hoy recuerda con mucho cariño: «Fue uno de mis primeros trabajos con una nueva agencia y me abrió muchas puertas».

Hoy su vida es completamente distinta: «Empecé a trabajar muy jovencita, viví sola muchos años y en

un momento dado necesitaba familia, necesitaba casa, amigos, una vida normal. Y ahora la vida es totalmente diferente, trabajo en hostelería de ocho a cuatro, tengo dos niños, corro de extraescolar a extraescolar con las bolsas de la compra. En definitiva, vivo la vida de toda madre cualquiera».

A esta ex modelo no le preocupa mucho los derechos de imagen ni cómo su fotografía terminó estampada en una cortina de una marca finlandesa, sino que ve esto como una puerta a nuevas oportunidades: «Si esta pifia me da una nueva vida más divertida, bienvenida sea. Las oportunidades son para cogerlas».

¿Se siente una celebridad? Sardà se ríe. «No, hoy me he levantado a las 5 de la mañana y he ido a trabajar. Cuando llegas y te pones el uniforme. Soy la misma que ayer, tengo las mismas obligaciones y ya está».

Lo que le parece más surrealista a Leticia es el poder de internet y la

comunidad que se ha formado a su alrededor: «Algunas personas que se han puesto en contacto conmigo me dicen que gracias a este misterio han hecho amigos, han creado un vínculo y han trabajado durante cinco años en este proyecto. Me parece maravilloso».

El misterio de la «celebridad número 6» ha sido resuelto, y la primera pregunta que surge es: ¿cómo seguirá la vida de Leticia Sardà? Pero la que más intriga es: ¿qué unirá ahora a los 50.000 usuarios de Reddit que dedicaron cinco años de su vida a resolverlo? Quizás el próximo desafío se encuentre en una alfombra de algún supermercado o en el suéter de algún outlet. O quizás algún miembro nostálgico ya esté buscando en la mancha borrosa de un calcetín.

Leticia Sardà, en la actualidad, posa con la fotografía que desató el misterio.

## PAPEL SALUD

# ASÍ SON LOS MEGA CENTROS SANITARIOS EN CHINA

Sanidad. El gigante asiático, hogar de más de 1.410 millones de personas, tiene enormes hospitales por todas partes: 35.000 públicos y 21.000 privados

Por **Lucas de la Cal** (Pekín)

ás de 18 millones de personas se conectaron en la noche del 23 de enero de 2020 a una retransmisión en directo en la web de la cadena estatal china CCTV: había comenzado la construcción de un hospital a las afueras de Wuhan. Las autoridades acababan de cerrar esta ciudad del centro de China por un extraño virus que todavía no tenía nombre pero que había colapsado las urgencias de los grandes centros médicos. Muchos espectadores no quisieron perderse la mastodóntica obra prometida en tiempo récord: levantar en 10 días un hospital de 25.000 metros cuadrados con 1.000

Cumplieron con la fecha marcada. Al igual que con el otro nuevo hospital con 1.600 camas que se construyó en Wuhan en apenas una semana. El resto del mundo, que todavía no era consciente de la pandemia que se le venía encima, quedó asombrado con la capacidad de los obreros del gigante asiático para construir a toda velocidad lo que la prensa china bautizó como «Arcas de Noé». Un nombre que fue acuñado en realidad en 2003, cuando, en medio de la epidemia de SARS, en Pekín se construyó en tan solo siete días el Hospital Xiaotangshan, con más de 2.300 camas, el doble que el Hospital Universitario La Paz de Madrid.

China, hogar de más de 1.410 millones de personas, tiene enormes hospitales por todas partes. Se estima que existen aproximadamente 35.000 públicos y 21.000 privados, con estos últimos concentrados sobre todo en las ciudades más modernas. Algunos, en tiempos de emergencia sanitaria, se levantan en días y luego, como







Vista nocturna del Hospital Afiliado a la Universidad de de Zhengzhou.

Abajo, vista aérea del Hospital de Xi'an, donde se desplazan con 'carros de golf'.

en el caso de los de Wuhan, se derriban igual de rápido porque ya no son necesarios.

También hay unos cuantos centros gigantes que se han ido ampliando con el paso de los años. Es el caso del considerado por muchos como el más grande del mundo: el Primer Hospital Afiliado de la Universidad de Zhengzhou, ubicado en la capital de la provincia de Henan, en el norte del país asiático. Ocupa una superficie total de 500.000 metros cuadrados y cuenta con más de 7.000 camas. En su historial recoge un récord de más de 250.000 operaciones

quirúrgicas y 350.000 hospitalizaciones en un año, y más de 20.000 pacientes han llegado a ser tratados en un solo día en las áreas que cumplen las funciones de ambulatorios.

#### El Hospital Afiliado de la Universidad de Zhengzhou tiene un récord de más de 250.000 cirugías realizadas en un año

El de Zhengzhou se extiende por varios edificios, algunos de hasta 28 pisos, y trata una amplia gama de afecciones. Incluso tiene su propio departamento de bomberos y comisaría de policía. Este es el más grande de los bautizados por la prensa local como "superhospitales", centros con más de 4.000 camas.

China cuenta con más de una quincena.

También en el norte del país se encuentra el Hospital Internacional de Xi'an, ciudad conocida mundialmente por ser el lugar donde fueron descubiertos bajo tierra los Guerreros de Terracota. Por tamaño, contando el campus de investigación que lo rodea, es incluso más grande que el de Zhengzhou. Ocupa una extensión de 530.000 metros cuadrados, aunque el terreno no está tan edificado y alberga 5.000 camas. Eso sí, cuenta con un sistema interno de transporte: una especie de carro de golf que lleva a los pacientes por las diferentes áreas clínicas.

La potencia asiática también presume de hospitales que van sobre el agua. Es el caso del Silk Road Ark, un barco-hospital del ejército chino que hizo su debut el pasado mes de julio rodeando las islas y arrecifes en disputa del Mar de China Meridional. Este buque de 10.000 toneladas, que llevará a cabo misiones humanitarias internacionales y respuesta a catástrofes, puede atender a más de 500 pacientes hospitalizados y realizar hasta ocho operaciones quirúrgicas simultáneas.

El empeño en las ciudades chinas por construir hospitales cada vez más grandes comenzó sobre todo hace 10 años, cuando los demógrafos que realizan los censos empezaron a alertar de que la población iba a envejecer a un ritmo sin precedentes. En estos momentos, casi una cuarta parte de la población tiene 65 años o más. En el transcurso de los próximos 10 años, alrededor de 300 millones de personas, que actualmente tienen entre 50 y 60 años, abandonarán la fuerza laboral china.

Una población más envejecida equivale a una mayor presión sobre el sistema de atención sanitaria. Por eso muchos gobiernos locales se lanzaron a construir más hospitales y repartirlos también por los rincones más rurales

Pero el sistema sanitario continúa sobrecargado en muchas grandes ciudades. Como explica un reportaje publicado en el diario Sixth Tone, con sede en Shanghai: «Los grandes hospitales actúan como imanes para un gran número de personas que no están dispuestas a poner su vida en manos del personal médico de clínicas más pequeñas, que cuentan con servicios deficientes a nivel local y doctores menos cualificados. Los superhospitales como el de Zhengzhou representan un dilema para los responsables políticos: satisfacen una demanda clara hoy, pero a largo plazo su presencia puede ser un obstáculo para lograr un sistema de atención sanitaria más sostenible en China».

### TOROS PAPEL

### LA IZQUIERDA Y EL SABOR DE RAFAEL DE JULIA

Las Ventas. Su regreso tras 10 años supera las expectativas y da una vuelta de peso; el toro de Castillejo de Huebra ganó la corrida concurso

Por Gonzalo I. Bienvenida (Madrid)

a última cita torista del mes de septiembre fue una corrida concurso de ganaderías en la que faltó el ingrediente básico: la bravura. Hubo toros que apuntaron pero ninguno fue bravo de verdad. La presentación del conjunto fue espectacular, eso sí. También faltó afición, que cubrió el aforo en un tercio (7.200 espectadores), pese a la iniciativa de la empresa de hacer un 2x1 en las entradas para un cartel que había sido recibido con mucho júbilo en las redes sociales. Pero se ve que lo que pasa en las redes se queda en las

Rafael de Julia regresó a Las Ventas después de una década retirado y una temporada en activo que le ha servido para retomar el pulso. También el ambiente gracias a la Copa Chenel. No volvió por volver. Se fue en los dos toros a portagayola. Libró cada una por un pitón diferente en señal de compromiso, en señal de mente despierta. En el primero -de Concha y Sierra- dejó detalles de su gusto asolerado (saludos).

Con el cuarto -de Castillejo de Huebra-firmó pasajes de importante profundidad. Muy asentado,



Inmenso natural de Rafael de Julia, ayer, en Las Ventas. PLAZA1

corriendo la mano con pulcritud –el toro tendía a derrotar–, rematando más allá de la cadera. Convenció por su verdad. Esa tanda al natural alcanzó una cota notable. El toro creció en sus protestas al sometimiento de Rafael de Julia pero obedeció por abajo con emoción. Los naturales habían brotado como rebelión al escepticismo por el torero regreso de parte de algunos aficionados. El final por bajo, provocando la embestida, tuvo sabor clásico. La estocada cayó baja perdiendo la

posibilidad de triunfo. Vuelta al ruedo tras petición.

El concurso de ganaderías quedó mermado porque los dos toros del lote de Ángel Sánchez sólo acudieron en dos ocasiones al caballo, cosa que no gustó. Generó grandes protestas la decisión del madrileño de cambiar el tercio después del segundo puyazo. En primer lugar le tocó un bruto ejemplar de Palha al que le faltó entrega. Completó su lote un toro de Pedraza de Yeltes que despertó una ovación por su impresionante

CONCURSO / De Julia, Á. Sánchez y A. Rodríguez

LAS VENTAS Domingo, 15 dejunio de 2024. Toros de Concha y Sierra, Palha, Partido de Resina, Castillejo de Huebra -el meior-, Pedraza y Salvador Gavira; bien presentados v faltó bravura.

RAFAEL DE JU-LIA. DE GRANA Y ORO. Estocada (saludos); estocada baja (vuelta tras petición).

ÁNGEL SÁNCHEZ, Estocada que asoma v estocada. Aviso (silencio); estocada (si-lencio).

AMOR RODRÍ-GUEZ, DE GRANA YORO. Estocada corta v varios descabellos. Tres avisos (bronca); muchos pincha zos y bajonazo. Dos avisos (pitos).

presentación. No tuvo fondo. Se acabó en viajes cortos y deslucidas embestidas a regañadientes.

Amor Rodríguez acusó el tiempo sin vestirse de luces: más de un año. Tuvo que pasar el amargo trago de escuchar los tres avisos con el tercero de Partido de Resina. Una prenda que ya le había puesto varias veces los pitones en el pecho cuando le pegó un derrote en la axila en el que casi le hiere. Con una estocada en lo alto, no había forma de descabellarlo por lo vivo que continuaba. Cuando el toro se afligió, una vez consumido el camino de las tablas para echarse, el presidente asomó el pañuelo por tercera vez. Cuando acabaron los clarines y timbales el toro dobló las manos, ya vencido, para no volverse a levantar. El presidente Pedro Fernández pudo haber dado una prórroga de 10 segundos por sensibilidad pero su falta de conocimiento no le permitió esperar a que el toro se echase. Mejor agarrarse al Reglamento aunque quede en completo (pitos tras tres avisos). Completó su lote el de Gavira, de pavorosa cara, con el que interpretó bonitas verónicas. La falta de fuerza del oponente no permitió la remontada. Fatal con la espada otra vez (silencio tras dos avisos). Los premios de la concurso fueron para el toro de Castillejo de Huebra, para David Prados el mejor puyazo y para Andrés Revuelta la mejor brega.



Los domingos con EL MUNDO, la revista Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes. Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!



### PAPEL TV

### **SONSOLES ÓNEGA** "TODO EN MI VIDA ME DA MIEDO. NO **HAGO NADA CON CONFIANZA CIEGA"**

Entrevista. La periodista ha estrenado una nueva temporada de 'Y ahora Sonsoles', con nuevos rostros, pausas publicitarias y una hora adicional de emisión

Por Charlotte Davies (Madrid)

que no le gusta el sobrenombre de la reina de las tardes de la televisión. Sin embargo, la periodista cerró la segunda temporada de su magacín Yahora Sonsoles en Antena 3 como líder de la franja vespertina, con una media del 12% de cuota de pantalla y casi un millón de espectadores diarios. Es prudente cuando se le pregunta por su rival más destacado, Ana Rosa Quintana, contra quien compite de nuevo este curso, ahora con una hora más de programa y nuevas pausas publicitarias. «No es una guerra por captar la mayor audiencia, sino una convivencia al servicio de los espectadores», matiza la escritora, flamante Premio Planeta por su novela Las hijas de la criada, en alusión al programa de Telecinco, TardeAR. líder absoluta de las tardes. ¿Qué balance haría de la temporada pasada y cómo afronta esta que acaba de comenzar? un folio en blanco. No importa

onfiesa Sonsoles

Ónega (Madrid, 1977)

P. Usted cerró el curso pasado como R. Cada temporada comienza como tanto lo que hayas hecho, sino lo que vas a hacer. Es verdad que la temporada pasada tuvimos un gran caudal de espectadores que nos siguieron, y espero que continúen con nosotros en esta. Empiezo este nuevo curso con muchísimas ganas y con la gran novedad de que tenemos una hora más de programa, lo que implica una hora más de esfuerzo, trabajo, talento, y,

por supuesto, acertar con los

La competencia contra Ana Rosa Quintana "no es una guerra, sino una convivencia al servicio del espectador"

"Estoy pendiente de las audiencias porque la dictadura de un diario implica saber cuánto pan has vendido cada día"



P. ¿Cómo se llegó a la decisión de extender la duración del programa de dos a tres horas?

R. Los entresijos de la decisión no los conozco. Digamos que a mí me la sirven ya tomada. Nos lo comunicaron la temporada pasada, y desde entonces sabíamos que a partir de septiembre tendríamos una hora más de programa. Es una oportunidad tremenda tener más tiempo para poder explorar nuevos contenidos y abordar los temas con más tranquilidad, además de incorporar nuevas secciones que permitan al programa respirar y desarrollarse con menos atosigamiento, si se me permite la

P. ¿Le da miedo que este cambio afecte a los datos de audiencia? R. Todo en la vida me da miedo. No suelo afrontar nada con una

confianza ciega. Soy consciente de que nos debemos a los espectadores, por lo que nunca se sabe cómo van a reaccionar ante un cambio importante en la parrilla. Algo similar nos ocurrió cuando empezamos esta aventura sustituyendo a un concurso -;Boom!-, que llevaba mucho tiempo en antena, y la acogida fue buena. Ahora hay que volver a acostumbrar al espectador a que estamos desde las cinco e intentar captarlo desde esa hora hasta que acabamos a las ocho, para que nos sigan, estén con nosotros y nos

P. No es la única novedad para este curso. Yahora Sonsoles comenzó el mes incorporando una pausa publicitaria, después de dos temporadas sin anuncios. ¿Por qué se ha decidido introducirla ahora? R. Es otra vez una decisión de la cadena, que las toma siempre pensando en el bien del programa. La publicidad es un elemento imprescindible en la televisión para la producción de programas, y responde a las estrategias de Antena 3 incluirla o no. Este año ha llegado y creo que el espectador está perfectamente acostumbrado a que haya publicidad en los programas que está viendo, así que la recibimos con normalidad.

P. ¿Era algo que usted quería o le resultaba indiferente? R. Me era indiferente. Hacer a pulmón un programa de tres horas sin publicidad requiere una forma física especial, así que bendita publicidad ahora que ha llegado. Me permite tomar un respiro e ir al baño, lo cual se agradece mucho. P. ¿Está muy pendiente de las audiencias? ¿Se ha marcado un objetivo para la temporada? R. Sí, estoy pendiente de las audiencias porque forman parte de este negocio. La dictadura de un diario implica saber cuánto pan has vendido cada día y, evidentemente, tenemos que observarlo. No podemos vivir de espaldas a la audiencia. Pero no me marco objetivos de datos. Creo que sería temerario hacerlo. Lo único que espero cada día es, primero, y fíjate por delante del dato, salir satisfechos del plató, y luego, con el resultado, obtener ciertas pistas sobre lo que le gusta al espectador de Antena 3, que es a quién nos debemos y para quién trabajamos. P. Se está hablando mucho de la batalla que están librando David Broncano y Pablo Motos este curso en el access prime time, pero la franja vespertina también tiene su competencia. ¿Cómo valora esta guerra de audiencias que enfrenta a Ana Rosa Quintana? R. Toda la competencia es sana y hace mejores a todos los equipos.

P. En los últimos meses, la competencia ha aumentado con el desembarco de Nique fuéramos Shhh en Canal Ten. ¿También les ha condicionado?

Sinceramente, no plantearía la

términos bélicos. Para mí, no es

servicio de los espectadores

competencia contra Ana Rosa en

una guerra, sino una convivencia al

R. Esto sí lo valoramos la temporada pasada. Evidentemente, todos los programas similares al nuestro, al ser en directo y con contenidos que gustan al espectador, nos mantienen alertas. Por supuesto, hay que estar atentos a toda la competencia, por pequeña que sea. Así que, tanto en el curso pasado como en este, estaremos muy pendientes de lo que hagan. De hecho, hoy, como todos los días, hemos revisado el dato que

P. Yahora Sonsoles ha seguido muy presente durante esta época estival con YAS Verano, dirigido por su reportera Pepa Romero. ¿Cómo la ha visto en su papel de presentadora?

R. Pepa Romero es una magnífica reportera, pero también tiene grandes dotes en el plató, como ya presumíamos. Es una compañera con mucha garra y fuerza en la pantalla, y lo ha demostrado con creces. Es un gusto saber que el programa esté bien cubierto en todas sus estaciones. Este verano ha sido un buen ejemplo de ello.

P. Hace unos días, en plena entrevista, se anunció el fichaje de María del Monte. ¿Qué podemos esperar de ella en Yahora Sonsoles, y hay otras caras nuevas por

R. Sí, habrá más novedades. Las iremos anunciando cuando estén listas para presentárselas a los espectadores. Creo que María del Monte es un fichajazo. Me hace muchísima ilusión que se una al equipo de Yahora Sonsoles. Es una mujer muy querida por los espectadores, con un sentido común bárbaro, mucho sentido del humor y con una vida vivida para contarla y compartirla. Creo que esos serán sus grandes atributos

La periodista y escritora Sonsoles Ónega. ÁNGEL NAVARRETE

### **TELEVISIÓN**

#### GENERALISTAS

8.00 La hora de La L 10.40 Mañaneros. 14.00 Informativo territorial.

14.10 El gran premio de la

15.00 Telediario I.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Mod-

erna. 17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador. 20.30 Aquí la Tierra.

21.00 Telediario 2.

La Revuelta. 22.50 MasterChef Celebrity. 2.05 Comerse el mundo

3.00 La noche en 24 horas.

Noticias 24 horas. Telediario matinal.

El año salvaje en África.

La aventura del saber.

Un país para leerlo.

13.10 Mañanas de cine. «El

15.45 Saber y ganar.16.30 Grandes documentales.

Grantchester.

20 15 Mi familia en la mochila

aventura estadounidense de

Cifras v letras

22.00 Días de cine clásico.

**0.15** Abuela de verano.

caballero del Mississippi».

14.45 Curro Jiménez.

18.05 Documenta2.

18.55 Grantchest 19.45 Culturas 2.

Las rutas D'Ambrosio

El escarabajo verde.

Aquí hay trabajo

10.55 Documenta2.

La 2

9.30

#### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13 45 La ruleta de la suerte.

Antena 3 Noticias I. 15.30 Deportes.

El tiempo. Sueños de libertad. 15 35 17.00 Y ahora Sonsoles.

20.00 Pasapalabra 21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes. 21.35 El tiempo. 21.35 21.45 El hormiguero, Invitada: Edurne, cantante,

22.45 Hermanos. Una nueva vida. 1.00 2 15 The Game Show

3.00 La tienda de Galería del Coleccionista. 4.00

4.30 6.00 Minutos musicales. Ventaprime

7.00 Love Shopping TV

¡Toma salami! Callejeros viajeros.

Incluye «Ruta 66» y «Nueva

York en las alturas».

10.20 Viajeros Cuatro.

«Silicon Valley».

11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro.

**15.10** El tiempo.

21.00 El tiempo.

con mi hiio?

21.05 First Dates.

15.30

22.50

1.10

14.55 ElDesmarque Cuatro.

Todo es mentira.

ElDesmarque Cuatro.

¿Quién quiere casarse

La vida de Marta Díaz.

«Mi círculo de confianza»

18.00 Lo sabe, no lo sabe

¡Boom!

20.00 Noticias Cuatro.

Cuatro

Cuatro

7 30

#### **VEO DMax**

Telecinco

15.40 El tiempo.

10 30 Vamos a ver Pre-

sentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo.

15.00 Informativos Telecinco.

15.45 El diario de Jorge. 17.30 TardeAR. Presentado

por Ana Rosa Quintana. 20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco.

21.35 ElDesmarque Telecinco

22.00 Gran Hermano: última

hora. Presentado por Laura Madrueño.

22.50 Entrevías. Emisión de

Ventaprime. Previo Aruser@s.

Aruser@s

Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias la

15.30 La Sexta meteo

21.00 La Sexta Clave.

21.30 El intermedio.

Zapeando.

20.00 La Sexta noticias 2ª

21.20 La Sexta diave. 21.25 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

22.30 El taquillazo. «Crazy Rich Asians». EEUU. 2018.

118 min. Director: Jon M. Chu

1.10 Cine. «El legado absoluto». EEUU. 2015. 90

min. Directora: Joanne Hock.

3.00 Pokerstars.

Más vale tarde.

los capítulos «Ganar todas las guerras» y «Morder». 2.10 Gran Madrid Show.

La Sexta

**15.10** Jugones.

6.30 7.00

9 00

15.45

17.15

El tiempo.

Informativos Telecinco.

La mirada crítica. Pre-do por Ana Terradillos.

ElDesmarque Telecinco.

6.45 Ingeniería de lo

7.30 8.39 ¿Cómo lo hacen? Aventura en pelotas. 11.22 Secretos bajo tierra.

12.17 Alienígenas 14.06 Expedición al pasado. 15.57 La pesca del oro.

Incluve «El oro v la sangre» v «Se marcha el calor» 17.47 Pesca radical. 19.38 Jovas sobre ruedas

Emisión de dos episodios. 21.30 ¿Cómo lo hacen? Emisión de dos episodios 22.30 Sofía y la vida Real Incluye «Cuando no éramos

nadie», «Una reina golpe a golpe», «En la prosperidad y en la adversidad» y «Planes

de futuro».
3.02 Cleopatra: retrato de una asesina.

8.00 La tienda de Galería

del Coleccionista. 11.00 Santa misa. Palabra

11.40 Adoración eucarística.

14.45 El tiempo en Trece.14.50 Sesión doble. «Bahía

Negra». 16.50 Sesión doble. «Con-

spiración de silencio». 18.30 Western. «La furia de

los siete magníficos». EEUU.

1969. 105 min. Director: Paul

20 30 Trece noticias 20:30

21.05 Trece al día.
21.55 El tiempo en Trece.

22 00 Flicascahel

Trece noticias 14:30.

12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día.

13.40 Don Matteo.

14.30

Wendkos.

TRECE

### Movistar Plus+

7.07 Historia de las «Bacismo»

Fantasmas. Andrés Iniesta. El 9.03 inesperado.

DeportePlus+ 11.49 Maravillas del mundo que no puedo ver.

**Ilustres** ignorantes. 15 30 Cine «C'est la viel» Cine. «Civil War».

19.10 Camila: ¿La madrastra nalvada?

21.00 El día después. 22.00 Entrevista Bonmatí y

23 00 El consultorio de Berto. «Cómicos podólogos e invasiones alienígenas». 23.30 Premios Emmy María Antonieta.

«Deus ex machina».

6.40 Mujeres ricas de

9.50 Venganza: super

11.45 Caso cerrado.

happy hour. 20.00 Caso cerrado.

19.00 Ni que fuéramos la

23.10 La casa de mis sue

8.50 Venganza: millonarios

TEN

### AUTONÓMICAS

#### Telemadrid

6.45 Deportes. 6.50 7.00 El tiempo. Buenos días, Madrid.

11 20 120 minutes 14.00 Telenotici 14.55 Deportes. Telenoticias.

15.20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa.

«Promesas incumplidas». EEUU. 1998. Director: Lesli

Linka Glatter. 17.25 Toros. 19.00 20.30 Madrid directo Telenoticias.

21.15 Deportes. **21.30** El tiempo. 21.35 Juntos.

Aquí se hace.
Atrápame si puedes 22 50 0.55

Celebrity.
2.35 Nos vemos en el bar.

3.30 Hasta la cocina

6.30 Palabra de ley. 7.00 Boulevard. 9.55 Se ha escrito un crimen. «El asesinato de

Vascos por el mundo.

11.30 En Jake.

17.35 Quédate.

0.05 Asesinato en vacaciones. Emisión de tres 21.00 Teleberri. 21 40

2.40 Killer. Emisión de tres 22.20 4.50 Venganza: millonarios

Caso cerrado.

5.35 6.00 Mujeres ricas de

#### ETB 2

Sherlock Holmes»

13.55 Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri. 15.35 Teleberri kirolak.

Eguraldia. Esto no es normal. 16 00

A bocados verano

Teleherri kirolak

Eguraldia. 23.00 Generación click.

«Generación fármacos». 0.10 Generación porno. «Porno a 2 clicks».

1.20 Esto no es normal.

### PARA NO PERDERSE

### 22.50 / La I

#### 'MasterChef Celebrity' cocinará para perros

Los aspirantes de MasterChef Celebrity 9 prepararán, por primera vez en la historia del talent, un menú canino para comensales muy especiales. Además, jugarán El Precio Exacto y visitarán la madrileña verbena de San Isidro. Todo ello, con las visitas de Anabel Alonso, Bibiana Fernández y Tania Llasera.



Imagen del programa.

Los aspirantes viajarán al pasado con el juego. Como si se tratara del mítico programa de televisión presentado por Joaquín Prat, Anabel Alonso será la maestra de ceremonias de este reto en el que los aspirantes deberán acercarse, sin pasarse, al precio de varios elementos de cocina.

En la prueba de exteriores festejarán una de las celebraciones más emblemáticas de Madrid, San Isidro. Los equipos elaborarán dos menús compuestos por las tapas y los postres más tradicionales y castizos de esta fiesta

### 22.50 / Telecinco

El Partidazo de Cope

#### 'Entrevías': Tirso crea gran tensión en el barrio

En el capítulo titulado Ganar todas las guerras, Tirso se despierta en el hospital tras dos días inconsciente y al hacerlo no duda en marcharse en contra de la voluntad de los médicos.

Ya en casa, se entera de que ha perdido la ferretería. Convencido de que el sistema le ha



Escena de la serie.

dado la espalda, decide tomarse la justicia por su mano y toma el local a punta de pistola, haciéndose fuerte en su interior.

### A PUNT

7.00 Les notícies del matí. 10.00 Bon dia, Comunitat 13.00 La via verda. 14.00 À Punt Notícies.

Migdia. 15.15 La cuina de Morera.

«Tacos de sang amb ceba de Cristina Manzanares. Carpaccio de vedella».

15.35 Atrapa'm si pots.

16.45 Tornar a casa. 17.40 Escola d'infermeria

En directe. Grada 20:30. 20.25 21.00 À Punt Noticies, Nit. A la saca.

22 45 700m «Turisme» 23.50 Territori boom, la defensa d'El Saler. Zoom. «Despobla-0.55

ment». 1.55 Grada 20:30.

### TV3

8.00 Els matins. 10.30 Tot es mou. 13.55 Telenotícies co-

14.30 Telenotí 15.40 Cuines. Telenotícies migdia.

16.10 Com si fos ahir. 16.50 El Paradís de les

Senyores. 17.35 La selva. 19.10 Atrapa'm si pots.

20.15 Està passant. 21.00 22.05 Telenotícies vespre

Vosaltres mateixos. 23.10 Vosaltres mateixos. Més 324. Notícies 3/24. 2.10

4.00 Rumba a l'estudi. «Els

5.00 Folc a l'estudi.

aes». Notícies 3/24. 6.00

### Canal Sur

Tierra y mar. 7.30 Buenos días. 8 00 Despierta Andalucía

Hoy en día. 12.50 Hoy en día, mesa de

14.15 Informativos locales. 14 30 Canal Sur noticias I. La tarde. Aquí y ahora.

18.00 Andalucía directo. 19.50 Cómetelo.

Canal Sur noticias 2. 21.00 Informativos locales. 21.45 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sar-

22.45 Cine. «Asalto al tren Pelham I23». EEUU, R.U. 2009. 106 min. Director: Tony

0.20 Cine. «32l días en Michigan». España. 2014. Director: Enrique García.

### IB3 TELEVISIÓN

6.40 6.45 Enfeinats. Téntol.

Balears des de l'aire.

Píndoles Cuina amb 6 55

Taura. Enfeinats. 7.10 8 00 Tothom en forma

8.25 Mv wav. 9.15 Tal com érem.

10.05 Al dia. Ara anam 13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi

15.55 Agafa'm si pots! 16 55 Cinc dies IB3 Notícies vespre.

20.28 21.30 El temps vespre. 21.40

Jo en sé + que tu. Gent de la mar.

IB3 Notícies vespre

### sulte la programación completa de 127 canales en www.elmundo.es/television

### **SUDOKU**

### EÁCII 16-09-2024

| FAC | IC 10 | -03-2 | 024 |   |   |   |   |   |                       |
|-----|-------|-------|-----|---|---|---|---|---|-----------------------|
|     | 9     |       | Э   | 4 | 8 | 1 |   |   | )                     |
| 7   | 4     | 1     |     | 6 |   | 3 |   |   | l                     |
| 5   |       |       | 2   |   |   |   |   | 9 |                       |
|     | 7     |       |     | 5 |   |   | 9 |   | E 5                   |
|     |       | 5     |     |   |   |   |   | 7 | Haws                  |
| 1   |       | 9     |     |   | 3 |   |   | 4 | tiemor                |
| 3   | 1     |       | 7   |   | 6 | 9 | 5 | 8 | mov hasatiemosweh rom |
| 8   |       | 7     | 5   | 3 |   |   |   |   |                       |
|     |       | 2     | 4   |   |   |   |   | 6 | © 2024                |

### **DIFÍCIL 16-09-2024**

| יו ווט | CIC I | 0-03- | LUL- | <u> </u> |   |   |   |   |                        |
|--------|-------|-------|------|----------|---|---|---|---|------------------------|
|        | 2     |       |      | 3        |   |   | 4 |   |                        |
|        |       | 9     | 6    |          |   | 5 |   |   |                        |
| 7      | 3     |       |      |          |   | 1 | 6 |   |                        |
|        | 6     |       |      |          |   |   |   | 5 | сош                    |
|        |       |       |      | 8        | 7 |   | 3 |   | sweb.                  |
|        |       | 8     |      | 4        |   |   |   |   | tiempo                 |
| 4      |       |       | 3    |          |   |   |   |   | www.pasatiemposweb.com |
|        |       |       |      |          | 2 |   |   | 8 |                        |
|        |       |       |      |          |   |   | 9 | 1 | © 2024                 |

### CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

### SOLUCIÓN FÁCIL 14-09-2024

| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 |
| 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 |
| m | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |

### **SOLUCIÓN DIFÍCIL 14-09-2024**

| Т | כ | 4 | 9 | g | 3 | Ь |   | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 |
| 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 |
| 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 |



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada

Imprime: Corporación Bermont Artes Gráficas del Atlántico, S.A Impresa Norte. Dep. Legal: M-28115-2004





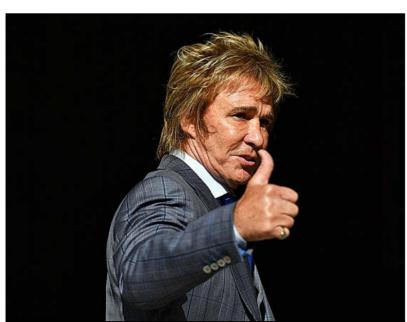

### PATIO GLOBAL CHARLIE MULLINS

**QUIÉN.** Charlie Mullins, fundador de Pimlico Plumbers y conocido como 'el fontanero millonario', ha anunciado que se va de Londres (a Marbella o Dubái) y que vende su ático de lujo londinense por 14 millones de euros. QUÉ. Explica su fuga por temor a la subida de impuestos del 'premier' laborista Keir Starmer. **POR QUÉ.** Unos 9.500 millonarios británicos harán las maletas de aquí a 2028, según un informe de Henley & Partners.

### El 'exilio' del fontanero millonario... para evitar los impuestos laboristas

Desde su flamante ático con vistas al Támesis, el fontanero millonario Charlie Mullins puede casi tocar las ojivas del Parlamento de Westminster, dar vueltas en la noria del London Eye o espiar de cerca el emblemático edificio del MI6. Hasta hace poco, el fundador del popular Pimlico Plumbers, con sus furgonetas reconocibles

en cualquier esquina de Londres, abría sin pudor las puertas de su casa de lujo a las revistas de rigor para mostrar su colección de jarrones chinos, sus piezas gigantes de cuarzo o los autógrafos de famosos como Mohamed Alí y Michael Jackson

Los tiempos han cambado y Mullins ha decidido poner a la venta su ático

**CARLOS FRESNEDA** 

LONDRES

de ensueño por 14 millones de euros. El donante histórico del Partido Conservador, reconvertido a los 71 años a las filas del Reform UK de Nigel Farage, teme que el premier laborista Keir Starmer emprenda «el típico robo de dinero al estilo socialista» con una subida en cascada de impuestos

«Vendo mi casa porque si espero a pasarla en herencia vamos a perder seis millones de libras y mi familia se puede volver loca», declaraba esta semana a The Daily Telegraph Charlie Mullins, que duda entre comprar otra propiedad en España (ya tiene una villa en Marbella) o decantarse por Dubai, el mayor imán para los ricos del mundo mundial, según Henley & Partners (con 6.700 grandes fortunas instalándose este mismo año).

El mismo informe otorga al Reino Unido el número dos mundial en fugas de altos vuelos, con 9.500 millonarios haciendo las maletas de aquí a 2028. Atrás parecen quedar los tiempos del Londres

El fundador de Pimlico Plumbers, y millonario, Charlie Mullins, BEN STANSALL / AFP

de los jeques y los oligarcas: las turbulencias del Brexit han expulsado en seis años a 16.500 grandes fortunas. La guinda la puso el ex secretario del Tesoro Jeremy Hunt, cuando anticipó la sus-

**Este hombre** 

mismo fundó la

exitosa Pimlico

Plumbers con

sólo 27 años

histórico del

Conservador,

se ha unido a

Nigel Farage

**Donante** 

**Partido** 

hecho a sí

pensión del estatus de non-dom (no domiciliado) al que se habían acogido hasta ahora los superricos.

Lo cierto es que Charlie Mullins, hijo de currante en una fábrica y de mujer de la limpieza, encaja a duras penas en el estereotipo del millona-

rio británico y se acerca más al del hombre hecho a sí mismo a la americana. Abandonó la escuela a los 15 años, fue aprendiz de fontanero y a los 27 fundó Pimlico Plumbers, que debe su nombre al exclusivo barrio londinense.

Lo que empezó como un servicio de chapuzas a domicilio acabó convirtiéndose en un ejército de 400 fontaneros y especialistas en servicios domésticos, con una fac-

turación de más de 80 millones de euros anuales. Publicó en 2015 un exitoso libro sobre su aventura personal y ese mismo año fue distinguido como oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE).

Acabó vendiendo el 90% de la Pimlico Plumbers al grupo norteamericano Neighborly, en 2021 y por unos 170 millones. Su hijo Scott se quedó con el 10% y sigue como director ejecutivo. Dos veces casado y otras tantas divorciado, decidió jubilarse al filo de los 70 y tostarse al sol de Marbella.

Su olfato para los negocios ha seguido intacto, y con sus hijos ha urdido una nueva empresa, WeFix, que aspira a ser algo así como «el Harrods de las chapuzas a domicilio». Su mente está ya sin embargo fuera de las islas británicas. «Lo voy a cerrar todo y no voy a dejar activos en el Reino Unido, ni siquiera una cuenta de banco», ha anunciado sin esperar al presupuesto laborista a finales de octubre.



### Lo creen noqueado

Continúan el enroque, los muros, el bloqueo, la parálisis y hasta la propuesta del Ejecutivo de gobernar sin poder legislativo. También se puede vivir sin Gobierno, o sin sufragio universal, o en una dictadura, pero la democracia nació en una asamblea de ciudadanos inspirada en Clístenes de Atenas, considerado el padre de la misma democracia. Ante las derrotas en el Congreso de los Diputados, proponen sin avisar una democracia plebiscitaria, con un presidente con todos los poderes: la masa y el líder.

Alicia García les respondió hace unos días: «Ese es el estilo del sanchismo, desprecio a la democracia y mentiras sin futuro». Hasta sus socios le han recordado a **Pedro Sánchez** que no se puede gobernar frente al Parlamento. Olvidan que al sanchismo lo derrotan con frecuencia en el Congreso y que él es un líder capaz de saltárselo con reales decretos; su leyenda se basa en que si aguanta, gana. Pero ahora le hacen la legislatura difícil tumbándole el techo de gasto, y posiblemente le negarán los Presupuestos; y ya dijo el propio Sánchez que estar sin cuentas del Estado es como tener un coche sin gasolina.

El presidente del Gobierno se ha disculpado de su patada al poder legislativo, diciendo que respeta -menos a Vox- a todos los grupos parlamentarios, sobre todo porque sigue necesitándolos, aunque la necesidad es recíproca. Lo que parecen olvidar es que el Gobierno depende menos de Junts y de sus bravatas y desafíos. Que tenga cuidado Puigdemont, porque ahora es Sánchez el que puede retrasar la amnistía y ponerle las pulseras.

Cuca Gamarra declara que el Gobierno no puede gobernar. «Tenemos un Gobierno zombi, porque no tiene una mayoría parlamentaria». ¿Y cuándo la tuvo? Formó Gobierno con los antisistema y quiere y cree en la remontada. El PP ganó las últimas elecciones, conquistó el Senado, arrolló en las municipales y autonómicas, ganó las europeas, pero le está dando tiempo al sanchismo para la remontada o para volver con Frankenstein. Los del PP están felices porque creen que el Gobierno está noqueado, descontrolado, con 34 derrotas en el Congreso, y esperan que se rompan las alianzas con las minorías independentistas. Pero si el PP lograra una mayoría con Junts, no se lo perdonarían sus más fieles seguidores, después de sacar a media España a la calle contra la amnistía. Nadie aspira a una mayoría, sino a sobrevivir, incluido el PP, que si espera formar una mayoría con los independentistas se va a llevar un chasco.



Líderes desde 1996





SU VIVIENDA LE GARANTIZA LA MEJOR JUBILACIÓN

- RENTA VITALICIA INMOBILIARIA: cobre una renta mensual de por vida y siga viviendo en su casa.
- VENTA NUDA PROPIEDAD: perciba un único capital y mantenga el uso vitalicio de su piso.
- HIPOTECA INVERSA: consiga una pensión vitalicia sin perder la propiedad de su vivienda.
- VENTA CON ALQUILER GARANTIZADO: reciba el precio de su piso y quédese en él pagando un alquiler.

Oficinas Centrales: Velázquez 18, 2º izq. 28001 Madrid - gruporetiro@gruporetiro.com Delegaciones: Cataluña, Islas Baleares, País Vasco, Navarra, Cantabria, Andalucía, C. Valenciana, Aragón y La Rioja

01

**FÓRMULA 1.** Piastri gana en Azerbaiyán y Sainz pierde el podio al chocar con Checo

**COPA DAVIS.** España vence a Australia y llega a la Final a 8' como primera de grupo



**02** DXT



Pedri dispara ante Gazzaniga para conseguir el cuarto gol del Barcelona, ayer, en Montilivi, frente al Girona. ALEJANDRO GARCÍA / EFE

# Un Barça de vértigo

### FÚTBOL. También golea al Girona, en otra brillante actuación, para ganar su quinto partido consecutivo

LIGA EA SPORTS (JORNADA 5)

**GIRONA** 

**BARCELONA** 

MONTILIVI. LLENG

Girona: Gazzaniga; Frances (Arnau, min. 85), López, Blind, Gutiérrez; Martín, Solís; Gil (As-prilla, min. 54), Tsygankov (Van de Beek, min. 69), Danjuma (Portu, min. 55); Abel Ruiz (Stua-ni, min. 69).

Real Madrid: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí (Fort, min. 61), Iñigo Martínez, Balde; Casa-dó, Pedri (Pau Víctor, min. 69), Yamal (Gerard Martín, min. 90) (Eric García, min. 61), Raphinha; Lewandowski (Ferran Torres, min. 69).

Árbitro: Muñiz Ruiz

Tarjetas amarillas: Gil, Yamal.

Tarjetas rojas: Ferran Torres (min. 85).

Goles: 0-1: Yamal (min. 30). 0-2: Yamal (min. 37). 0-3: Olmo (min. 47). 0-4: Pedri (min. 64). 1-4: Stuani (min. 80).

### AMADEU GARCIA BARCELONA

El Barcelona de Hansi Flick no baja el ritmo. El conjunto azulgrana, con dos tantos de Lamine Yamal, uno de Dani Olmo y otro de Pedri, se impuso a un Girona que le pasó por encima tanto en Montilivi como en casa la pasada temporada y que sólo pudo recortar distancias, por medio de Stuani, cuando el o-4 ya se había encaramado al luminoso. La expulsión de Ferran Torres en el ocaso, una circunstancia que antaño podría haber puesto algo de suspense, no tuvo en esta ocasión influencia en un marcador que, con el 1-4 final, da algo más de lustre al grandísimo arranque de Liga barcelonista. Todo, en puertas de un primer partido en la Champions en la que los visitantes se medirán al Mónaco y los locales, al siempre temible PSG.

La presión asfixiante, uno de los sellos marca de la casa de Hansi Flick, le permitió a su Barça acosar muy seriamente la salida de balón de un Girona que trata siempre de salir jugando desde atrás. Pase lo que pase. Una apuesta arriesgada que, al final, le permitió a Lamine Yamal abrir

el marcador cuando el duelo llegaba a la media hora de juego. El joven crack azulgrana acosó a un David López que salía desde su propia área con el esférico en los pies tras saque de puerta de Gazzaniga, acabó por arrebatárselo y se plantó completamente solo ante el guardameta rival para abrir el marcador con el o-1.

Siete minutos después sería el mismo Lamine Yamal quien metería más tierra de por medio. En esta ocasión, tras recoger una pelota rechazada por la defensa tras saque de falta de Raphinha y enviarla al fondo de la red tras superar como tal cosa todo un bosque de piernas.

Los azulgrana, además de mostrarse implacables en vanguardia, estuvieron también muy atentos en la zaga para cortar los intentos de los locales por buscarles la espalda. Tanto Pau Cubarsí como Íñigo Martínez se multiplicaron para cortar los intentos de sorprenderlos por parte de un Girona que pudo marcharse al descanso recortando en parte las distancias. La primera opción para lograrlo fue un remate de Bryan Gil, completamente solo, que acabó por estrellarse en el cuerpo de Ter Stegen. La segunda, una acción que, en primera instancia, Muñiz Ruiz, muy criticado por los seguidores desde la grada, entendió como penalti por mano de Íñigo Martínez, pero que acabó siendo invalidada a instancias del VAR, dado que el esférico había sido impulsado justo antes por un intento de despeje de cabeza de Balde. Uno de los supuestos en que,

Yamal, autor de los dos primeros goles, crucial para fortalecer el liderato azulgrana de acuerdo con las directrices del Comité Técnico de Árbitros hechas públicas el pasado mes de agosto, el impacto en la mano no se considera infracción.

Si el Girona podía albergar alguna tímida esperanza de meterse en el partido tras el descanso, Dani Olmo se encargó de borrarla prácticamente de un plumazo muy pronto. El gran fichaje de los azulgrana con vistas a esta temporada le sacó un partido tremendo a un pase de Koundé a la espalda de la zaga local para, tras acercarse a la portería rival quizás un tanto escorado, culminar la jugada con un tremendo derechazo ante el que nada pudo hacer Gazzaniga.

Un gol que además de llevar el tercer tanto al marcador prolongó el arranque dulce que está viviendo el jugador en su tan deseado estreno con el primer equipo barcelonista. Unas molestias físicas, no obstante, acabaron por provocar que dejara el terreno cumplido el primer cuarto

## Klosi

## El Atlético deja al Valencia de luto

**FÚTBOL.** Los de Simeone dominaron el choque ante un equipo sin alma / Se estrenaron Gallagher y Julián Álvarez como goleadores / Griezmann también marcó

LIGA EA SPORTS (JORNADA 5)

3 ATLÉTICO O VALENCIA

CÍVITAS METROPOLITANO. 61.752 ESPECTADORES

Atlético: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Azpilicueta (Reinildo, min. 76), Lino (Riquelme, min. 66); De Paul (Correa, min. 60), Koke, Gallagher; Griezmann (G. Simeone, min. 76) y Sorloth (Julián, min. 60)

Valencia: Mamardashvili; Foulquier (Vázquez, min. 70), Mosquera, Tárrega, Thierry; Diego López, Pepelu, Guillamón (Barnechea, min. 45), Luis Rioja (Canós, min. 70); Dani Gómez (Tejón, min. 80) y Javi Guerra (Germán, min. 80)

Árbitro: Soto Grado

Tarjetas amarillas: Tárrega, Koke, Guillamón

**Goles:** 1-0: Gallagher (min. 38), 2-0: Griezmann (min. 53), 3-0: Julián (min. 90).

#### LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN MADRID

Semanas negras se han vivido en Valencia con el escándalo Rafa Mir. Un caso que ha sacudido todos los cimientos de un club que con ese color se presentaba en el Metropolitano. Nunca ha ganado el equipo ché en la nueva casa atlética, de hecho lleva 13 años sin hacerlo, a la que se presentaba como colista. Quería el Atlético ponerle los últimos clavos en el ataúd. Y lo hizo gracias a los tantos de un inglés, un francés y un argentino, como si fuera el inicio de un chiste y no de un velatorio.

Empezaron los rojiblancos con un dominio tal que el Valencia no sabía ni de qué color era el balón. En los primeros 25 minutos, la posesión era 83% ante 17%. Sólo faltaba la contundencia a la que tanto apela Simeone. ¿Y qué hay más contundente que *un sicario*? El problema es que Sorloth, el hombre al que bautizó así el Cholo, empezó enchufado, pero con la pólvora mojada.

Cinco remates en 25 minutos, una barbaridad lo que se nota la presencia del nueve en el ataque rojiblanco. No se justificaba su suplencia en ningún partido salvo que su sustituto esté más acertado, y Julián Álvarez quiso sumarse al debate con un gol en el último minuto de partido. Sangrantes fueron los fallos del noruego en una doble ocasión que se generó el mismo yendo a un mal pase del central a Mamardashvili.

Se intuía que el mercado del Atlético de Madrid este verano había sido bueno, pero es que todos los fichajes estaban respondiendo salvo *La Araña*, que en el club nunca dudaron de que lo haría. La sobriedad de Le Normand, la omnipresencia ofensiva de Sorloth y la garra de Gallagher están enamorando a la parroquia colchonera... Y a su entrenador, que no les está sometiendo a la clásica *mili* que solían vivir las nuevas incorporaciones al club, antes, del Manzanares.



Llorente y Gallagher celebran el gol del británico ante la resignación de Mamardashvili. J.J. GUILLÉN / EFE

El inglés, además, decidió sumar el gol a su faceta como pegamento del equipo. Una característica que no le es ajena en su carrera. Definió un majestuoso pase de De Paul entre líneas, como si se viera habitualmente por esas latitudes. O algo cambiaba o al Valencia le esperaba

Sorloth, que hizo cinco remates en los primeros 25 minutos, no consiguió marcar

El gran fichaje, Julián Álvarez, por fin vio puerta para alegría de su afición un martirio. La primera parte fue un monólogo tal que Oblak podría haber seguido con sus problemas físicos y el Atlético no hubiera echado en falta su ausencia.

El Valencia era un equipo sin alma, muy alejado de lo fue la temporada pasada. Aquel 4-4-2 dinámico que destacaba el Cholo no está funcionando este año y la presión de la clasificación no ayuda a las probaturas y pesa en las piernas de los jóvenes. No en vano, tienen un once bastante imberbe ante un Atlético más maduro y con más poso y, pese a que salieron de la caseta con otra intención, los rojiblancos no les dejaron revivir.

De hecho, Griezmann, con apenas ocho minutos de juego de la segunda parte, les dio la puntilla tras recoger un remate de Lino que se quedó corto en una siesta de la defensa valencianista. La cuesta para el Valencia se empinaba no sólo en la etapa sino también en el torneo. Un punto en cinco partidos es una clara señal de que el equipo va a terminar luchando por un objetivo, la salvación, que no le es ajeno en los últimos años, pero en el que no se

suelen desenvolver bien los equipos históricos.

Y el Cholo, que olió sangre, decidió retrasar a Griezmann para sacar a Julián y a Correa, para los que muchas veces alzan la voz por los cambios defensivos del entrenador argentino. Poco después sacó a Riquelme, para seguir apostando por la velocidad por un Lino que ya empezaba a dar muestras de cansancio.

Tuvo suerte el Valencia de que los rojiblancos no entendieron o no quisieron entender el mensaje del entrenador y, pese a la voluntad ofensiva, el equipo pareció firmar un armisticio con la escuadra de Baraja. Nadie se reveló contra la firma. Hasta que Julián Álvarez puso la puntera de su bota a una carrera de Riquelme. Todo alegría en la parroquia rojiblanca, que esperaba con paciencia al argentino.

Comienza bien el Atlético este maratón de seis partidos en poco más de 15 días tras el parón. Una delicia para romper las cabezas de los entrenadores. El jueves, además, debuta en Champions ante el Leipzig. Toda moral es poca, mejor dejar el luto a otros.

de hora de la segunda parte, aunque sus comentarios con Flick invitan a pensar que prefirió tirar de precaución para evitar males mayores.

Con el de Terrassa ya en el banquillo, fue Pedri quien adelantó su posición para situarse como media punta mientras Marc Casadó y Eric actuaban como pivotes. Y será precisamente un pase diagonal del primero, buscando otra vez la espalda de la defensa contraria, la jugada que le permitiría al canario poner una distancia ya prácticamente insalvable. Con tranquilidad, aguantó la salida de Gazzaniga y envió irremisiblemente el balón al fondo de la portería gerundense a poco más de 26 minutos para el final del tiempo reglamentario.

Con el o-4, el Girona, lejos de tirar la toalla, redobló sus esfuerzos para reducir distancias. Y acabó por lograrlo, con un remate de Stuani que, tras centro de un Portu que se deshizo como si tal cosa del intento de Ter Stegen por arrebatarle el esférico, supuso el 1-4.

Un gol que, unido a la expulsión de Ferran con roja directa por una entrada peligrosa sobre Asprilla, contribuyó a darle algo de suspense a un final de partido en el que el marcador no ya volvería a moverse. Pudo hacerlo con anterioridad, en varias ocasiones claras del Barcelona.

### **04** DXT

### El Athletic gana con diez

#### LAS PALMAS

Todo transcurría plácidamente para el Athletic, que ganaba o-2 cuando Jauregizar fue expulsado en el minuto 59. Sandro hizo el 1-2. Los rojiblancos, que se habían adelantado con tantos de Sancet y Nico, volvieron a marcar: Paredes (min. 76), pero Muñoz puso emoción y el definitivo 2-3.

### **LALIGA EA SPORTS**

#### JORNADA 5ª

Betis 2 Leganés 0.
Mallorca 1 Villarreal 2.
Espanyol 3 Alavés 2.
Sevilla 1 Getafe 0.
Real Sociedad 0 Real Madrid 2.
Celta 3 Valladolid 1.
Girona 1 Barcelona 4. Las Palmas 2
Athletic 3. Atlético 3 Valencia 0.
Hoy: Rayo-Osasuna (21.00 horas).

|                  | J | G | Е | Р | GF | GC | Pt |
|------------------|---|---|---|---|----|----|----|
| 1. Barcelona     | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4  | 15 |
| 2. Real Madrid   | 5 | 3 | 2 | 0 | 9  | 2  | 11 |
| 3. At. Madrid    | 5 | 3 | 2 | 0 | 9  | 2  | 11 |
| 4. Villarreal    | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8  | 11 |
| 5. Celta         | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 9  |
| 6. Alavés        | 5 | 2 | 1 | 2 | 7  | 6  | 7  |
| 7. Girona        | 5 | 2 | 1 | 2 | 8  | 8  | 7  |
| 8. Athletic      | 5 | 2 | 1 | 2 | 6  | 6  | 7  |
| 9. Espanyol      | 5 | 2 | 1 | 2 | 5  | 5  | 7  |
| 10. Osasuna      | 4 | 2 | 1 | 1 | 5  | 7  | 7  |
| 11. Betis        | 4 | 1 | 2 | 1 | 3  | 3  | 5  |
| 12. Mallorca     | 5 | 1 | 2 | 2 | 3  | 4  | 5  |
| 13. Sevilla      | 5 | 1 | 2 | 2 | 4  | 6  | 5  |
| 14. Leganés      | 5 | 1 | 2 | 2 | 3  | 5  | 5  |
| <b>15</b> . Rayo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4  | 5  | 4  |
| 16. R. Sociedad  | 5 | 1 | 1 | 3 | 3  | 6  | 4  |
| 17. Valladolid   | 5 | 1 | 1 | 3 | 2  | 13 | 4  |
| 18. Getafe       | 4 | 0 | 3 | 1 | 1  | 2  | 3  |
| 19. Las Palmas   | 5 | 0 | 2 | 3 | 6  | 10 | 2  |
| 20. Valencia     | 5 | 0 | 1 | 4 | 3  | 10 | 1  |

### **LALIGA HYPERMOTION**

### JORNADA 5ª

Córdoba 2 Deportivo 0. Eibar 1 Tenerife 0. Levante 3 Eldense 1. Málaga 1 Huesca 0. Racing 1 Sporting 0. Mirandés 2 Albacete 0. Oviedo 1 Cartagena 0. Burgos 1 Zaragoza 0. Cádiz 0 R. de Ferrol 0. Elche 2 Granada 2. **Hoy:** Almería-Castellón (20.30 h.).

|                      | J | G | Е | Р | GF | GC | Pt |
|----------------------|---|---|---|---|----|----|----|
| 1. Levante           | 5 | 3 | 2 | 0 | 9  | 5  | 11 |
| 2. R. Santander      | 5 | 3 | 2 | 0 | 9  | 5  | 11 |
| 3. Eibar             | 5 | 3 | 2 | 0 | 7  | 4  | 11 |
| 4. Zaragoza          | 5 | 3 | 1 | 1 | 9  | 2  | 10 |
| 5. Burgos            | 5 | 3 | 1 | 1 | 7  | 5  | 10 |
| 6. Mirandés          | 5 | 2 | 3 | 0 | 4  | 1  | 9  |
| 7. Málaga            | 5 | 2 | 3 | 0 | 6  | 4  | 9  |
| 8. Huesca            | 5 | 3 | 0 | 2 | 6  | 4  | 9  |
| 9. Eldense           | 5 | 2 | 1 | 2 | 5  | 6  | 7  |
| 10. Real Oviedo      | 5 | 2 | 1 | 2 | 4  | 6  | 7  |
| 11. Cádiz            | 5 | 1 | 3 | 1 | 6  | 8  | 6  |
| 12. Albacete         | 5 | 2 | 0 | 3 | 4  | 6  | 6  |
| 13. Sporting         | 5 | 1 | 2 | 2 | 5  | 5  | 5  |
| 14. Almería          | 4 | 1 | 2 | 1 | 4  | 4  | 5  |
| 15. Córdoba          | 5 | 1 | 2 | 2 | 5  | 6  | 5  |
| 16. Granada          | 5 | 1 | 2 | 2 | 6  | 8  | 5  |
| 17. Castellón        | 4 | 1 | 1 | 2 | 3  | 4  | 4  |
| 18. Elche            | 5 | 1 | 1 | 3 | 5  | 8  | 4  |
| 19. Deportivo        | 5 | 1 | 1 | 3 | 3  | 6  | 4  |
| <b>20.</b> R. Ferrol | 5 | 0 | 3 | 2 | 2  | 4  | 3  |
| 21. Cartagena        | 5 | 1 | 0 | 4 | 4  | 8  | 3  |
| 22. Tenerife         | 5 | 0 | 1 | 4 | 3  | 7  | 1  |



Carreño celebra su victoria, ayer, en el partido de Copa Davis disputado en Valencia. JOSÉ JORDÁN / AFP

# Camino despejado

**TENIS.** España cierra su semana perfecta con una victoria ante Australia y evitará en la 'final a ocho' de la Davis a Italia y EEUU / Carreño brilla pese a sus problemas físicos

### JAVIER SÁNCHEZ

El sol brilla en el camino por el que España debe caminar para celebrar una Copa Davis, otra Copa Davis, la séptima de su historia. El objetivo esta semana en la fase de grupos de Valencia era la clasificación para la Final a Ocho, nada más, nada menos, pero el equipo de David Ferrer lo hizo tan bien que mereció un mayor premio. Su primer puesto de grupo después de vencer a Australia por 2-1 le alejó de las dos principales favoritas, Italia y Estados Unidos, y le colocó en un cuadro más favorable.

En la lucha por la Ensaladera que tendrá lugar en Málaga, del 19 al 24 de noviembre, España no deberá enfrentarse a Jannik Sinner ni medirse a cualquiera de los cinco *yankees* entre los 20 mejores del ránking ATP. Su rival en cuartos de final puede ser la Alemania de Alexander Zverev, pero también Países Bajos, un conjunto de menor entidad. Diga lo que diga el sorteo de la semana próxima, el mejor de los escenarios posibles antes de empezar la competición.

De hecho, ni el propio Ferrer se planteaba la lucha por el primer puesto como una máxima y cuando llegó tampoco le otorgó mucha importancia. Ante Australia, otra selección ya clasificada, España apareció sin sus dos mejores tenistas, Carlos Alcaraz –que incluso pudo ir a Murcia a una boda el día anterior – y Roberto Bautista, y pese a ello triunfó. Pablo Carreño venció a Jordan Thompson por 2-6, 6-2 y 7-6(3); Pedro Martínez cayó ante Alexei Popyrin por 6-4 y 6-4; y en el dobles definitivo, Marcel Granollers se unió a Martínez para derrotar en remontada a Matthew Ebden y Max Purcell, por 5-7, 6-4 y 6-4.

Lejos de la sensación de intrascendencia que podía sobrevolar La Fonteta, ambos conjuntos salieron a ganar y el ambiente estuvo cargado. Ayudaron las palabras el día anterior de Purcell, uno de sus doblistas. «La pareja española no me preocupa. Nosotros ganamos a la República Checa bastante rápido y ellos casi pierden, así que somos el equipo más fuerte de la eliminatoria», asumió, y nada mejor que un desaire para multiplicar la motivación.

Al partido decisivo, de hecho, Granollers y Martínez se presentaron con más ánimos que experiencia; nunca habían jugado juntos. Pese a que Ebden y Purcell formaban una pareja más que rodada, campeones juntos del Wimbledon de 2022 y finalistas del Open de Australia de ese mismo

### LOS DATOS

**FECHA.** La Final a Ocho se disputará el Martín Carpena de Málaga del 19 al 24 de noviembre.

RIVAL. En cuartos de final España se podría enfrentar a la Alemania de Zverev, o a Países Bajos, un conjunto con menos entidad. El sorteo se realizará esta semana.

JUGADORES. Si no hay lesión, el líder del equipo será Alcaraz y en el dobles estará Granollers, pero falta por ver sus acompañantes. En los individuales pueden jugar Bautista, Carreño o incluso Rafa Nadal.

HISTORIA. España ha levantado la Ensaladera en seis ocasiones, la última en 2019, ya en el actual formato, en la Caja Mágica. año, los españoles no renunciaron a la victoria, más bien todo lo contrario. Con errores de coordinación y Granollers como claro líder -sobre todo en la red-, ambos fueron encendiendo al público y construyendo las razones de una victoria quizá crucial. Porque España todavía experimenta y busca su pareja de dobles para la Copa Davis y pueden ser ellos perfectamente. Sin ninguna dupla en el circuito, el puesto de Granollers parece fijo y Ferrer deberá hacer un casting para conocer su acompañante en Málaga. Porque otro aspirante es Pablo Carreño.

Pese a los problemas con el codo derecho que le atormenta desde 2022 y a la consecuente crisis de resultado, el español levantó el encuentro ante Thompson, el número 29 del mundo, y lanzó un mensaje. No será el tenista que apuntaba años atrás con aquellas semifinales en el US Open, pero todavía, a sus 33 años, puede vencer a cualquiera. Con él, con ellos, por supuesto con Carlos Alcaraz y Roberto Bautista, y quizá también con un Rafa Nadal ilusionado por la final, el sol brilla en el camino por el que España debe caminar para celebrar una Copa Davis, otra Copa Davis, la séptima de su historia



Oscar Piastri celebra la victoria de ayer en el Gran Premio de Azerbaiyán. ALI HAIDER / EFE

# Piastri gana un duelo de campeones

### FÓRMULA 1. Sainz pierde el podio tras chocar con Sergio Pérez / Alonso, sexto

#### G. P. DE AZERBAIYÁN Bakú / 17º de 24 pruebas CLASIFICACIÓN 2. C. Leclerc (MON/FERR) 3. G. Russell (GBR/MER) 4. L. Norris (GBR/MCL) a 36.143 s 6. F. Alonso (ESP/AST) a 85,468 s EL MUNDIAL **PUNTOS** 1. M. Verstappen (PB/RB) 2. L. Norris (GBR/MCL) 254 3. C. Leclerc (MON/FERR) 4. O. Piastri (AUS/MCL) 5. C. Sainz (ESP/FERR)

### DANIEL G.-FONTECHA

«Pisa el acelerador, gasta las ruedas; pisa el acelerador hasta que puedas» decían los versos del estribillo de la famosa canción de Joaquín Sabina. Ese quizás debió ser el plan trazado para Lando Norris tras la desastrosa clasificación el pasado sábado que le dejó decimoquinto en la parrilla.

La misión era muy difícil, casi imposible y por eso McLaren tu-vo que fiarlo todo a su compañero Oscar Piastri, que tras solucionar los problemas internos tenía una oportunidad desde la segunda posición, pero delante se encontró a un solidísimo Leclerc que no se lo iba a poner fácil.

La batalla fue dura, intensa y frenética desde que en la vuelta 20 y contra todo pronóstico el australiano se colara por delante del monegasco aprovechando uninstante de exceso de confianza del Ferrari en sus neumáticos. Tenía DRS, vio el hueco y lo aprovechó. Había ganas de cuerpo a cuerpo y Leclerc no iba a renunciar a ello. «Mantenlo bien, bonita lucha», le decían desde el garaje al ganador en Monza, que quiso vengarse con la misma medicina, pero el McLaren sacó los codos.

Además, y por si faltaba algo devértigo, apareció en escena el mexicano Sergio Pérez que, tras adelantar a Carlos Sainz en la salida y después de sacarse de encima a un Norris que ya había logrado remontar, pudo acercarse a saludar a la pareja. Leclerc apretaba y Piastri se defendía numantinamente con gran habilidad y enorme destreza.

Todo se iba a decidir en las últimas vueltas, con Sainz pisando al máximo para buscar el podio y con Norris peleando para terminar delante de un Max Verstappen, que no tuvo un momento de tranquilidad con su coche. «¡Vamos!», le decían por radio a Leclerc a seis vueltas para ver la bandera a cuadros, pero en la 48,

las ruedas del *cavallino rampan-te* terminaron por caerse y Piastri acabó cruzando la meta con cierta comodidad.

La peor parte de la fiesta se la terminaron llevando Pérez y el piloto madrileño, que en su duelo por la ansiada tercera plaza terminaron contra las protecciones tras tocarse en medio del adelantamiento del Red Bull, que por un momento había perdido la posición. George Russell ocuparía su lugar (3°) tras correr con virtual safety car lo poco que quedaba.

Un accidente que tras la carrera ambos lamentaron sin todavía comprender muy bien cómo sucedió. «Con la última persona con la que quería tener un contacto era con Carlos. El fin de semana ha sido desastroso, teníamos que haber terminado segundos o terceros», afirmó el piloto mexicano, consciente del infortunio que supuso para ambos.

Parecida a la misión de Norris, que consiguió un heroico cuarto lugar adelantando a Verstappen a falta de dos vueltas, era también la de Lewis Hamilton, al que la decisión de añadir una nueva unidad de potencia al Mercedes, le costó tener que salir desde el *pitlane*. Pocos minutos antes de la carrera, Toto Wolff ya avisaba

que «los puntos estarían bien», una fantasía que al final se terminó cumpliendo: fue noveno, aunque el heptacampeón mostrara después algo de resignación.

La guerra de Aston Martin, en cambio, estaba algo lejos de esa primera línea, en la lucha por sumar. Con Lance Stroll completamente fuera de juego, Fernando Alonso tenía que lidiar con el Williams de Franco Colapinto, octavo, que ha logrado mantener, durante todo el fin de semana, un gran ritmo de carrera. Una pelea que terminó ganando la experiencia y veteranía del español, aunque no sin sufrimiento. La sexta posición supone puntuar, pero dada la dificultad de la carrera la escudería británica puede darse por más que satisfecha. «Sabéis a quién tenemos en el coche», afirmó positivamente Mike Krack antes de empezar.

Con esta victoria McLaren no sólo consigue un extraordinario resultado, también logra sorpasar al equipo de las bebidas energeticas en el Mundial de Constructores y colocarse en la primera posición tras más una década esperando. Así fue el GP de Azerbaiyán, un circuito en el que «mientras tengas gasolina en tu motor, pisa el acelerador».

VUELTA RÁPIDA ANTONIO LOBATO



### El imperio Red Bull muerde el polvo

Pasaron muchas cosas en las calles de Baku, pero lo esencial, lo maravilloso, lo ilusionante es que, independientemente de los sucesos finales, la temporada 2024 se está convirtiendo en un regalo. Que tres pilotos de tres equipos diferentes lleguen a las últimas vueltas con opciones de ganar es una definición perfecta de lo que tenemos y lo que vamos a tener entre manos hasta final de año. Puede que en 2025 también. La segunda moraleja es que **Oscar Piastri** da miedo.

En su segundo año en Fórmula 1 tiene la frialdad, la velocidad y el talento para robarle la cartera al experimentado **Charles Leclerc** y defender después la posición vuelta tras vuelta hasta el final. El australiano tiene una capacidad sorprendente para mantenerse frío, para aparentar calma y una personalidad más propia de un piloto veterano que de un novato joven como él. Su segunda victoria en la Fórmula 1 y la remontada de **Lando Norris** disparó el *sorpasso* de Mclaren a Red Bull en el Mundial de constructores. Un dominio que perduraba desde Miami 2022. El dominio del imperio Red Bull ha terminado oficialmente.

Otra de las conclusiones a la que podemos llegar después de este gran premio es el nivel de la competición y de los competidores y en especial la capacidad de los mejores para minimizar daños ante situaciones complicadas. La gran remontada de Norris desde el puesto quince hasta el cuarto. La no menos brillante cabalgada de Lewis Hamilton desde el pit lane hasta la novena posición con un coche difícil. La resiliencia de Max Verstappen con el potro salvaje que tiene por coche y la habilidad para mimetizarse con el paisaje de George Russell y pasar inadvertido a la espera de que ocurran cosas. Nadie piensa en él, pero si alguien falla él se sube al podio. Lo hizo en Austria y también en Azerbaiyán.

Lo de **Fernando Alonso** y las simulaciones de Aston Martin ya empieza a ser muy cansino. Pueden jubilar a los ordenadores del equipo porque con Fernando no acertarán jamás. Ellos aplican la lógica y los datos para llegar a una conclusión científica, pero son incapaces de cuantificar la magia. El viernes Williams era notoriamente más consistente en ritmo de carrera que Alonso, pero el domingo con ruedas más jóvenes, **Alex Albon** no pudo pasarle. El accidente de **Checo Pérez** y **Carlos Sainz** le regaló a Fernando dos puestos extra, pero el milagro ya estaba hecho antes. Gran resultado en una carrera de mucho mérito que no pasará a la historia.

Es una lástima, pero tampoco pasará a la historia la carrera de Carlos y Checo. Ambos hicieron 49 vueltas memorables, pero en la 50, cuando el avispero se agitó un poco y olieron sangre (Leclerc se había quedado sin ruedas y ponía en bandeja su segunda posición) se engancharon y acabaron contra el muro. Error de los dos porque ambos pudieron hacer algo más para evitar el choque, pero más responsabilidad según mi criterio de Checo que tenía peor posición y mejor visibilidad para evitarlo. Mala suerte en cualquier caso porque las consecuencias fueron catastróficas.

### LOS CORREVEIDILES

### **POR IÑAKO DÍAZ-GUERRA**

### **MANOLO LAMA**

Su voz es la de un país y no necesita que lo presente, pero debo rellenar esta entradilla. Aunque acepta la creciente crítica hacia un grupo de amigos que cambió la radio, no se rendirá fácilmente: «Aún soy un bicho de esto»

## «Somos lo que era García; otros nos echarán, pero van a necesitar muchos huevos»

Manolo Lama (Madrid, 1962) lleva un mes metido en el hospital acompañando a su padre, que está grave. Cualquier otro, con motivo, me habría limpiado cuando le pido hacer esta entrevista. Aún más cuando, justo a la hora en que hemos quedado en la puerta del Clínico, su padre sufre una crisis con mala pinta. Le ofrezco dejarlo para otra semana y la respuesta es puro Lama: «No, ya te he hecho venir hasta aquí, en cuanto pueda bajo». Insisto. Es inútil. Al rato, llega pegado, por si hay novedad, a su Nokia 3310 de hace 25 años. Ni Whatsapp ni internet ni leches. Creánme, cualquier estrella de garrafón me hubiera mandado de vuelta a casa sin pestañear, pero él, una leyenda, lleva toda una carrera comportándose así con los demás.

Pregunta. No quiero hacerle sentir viejo, pero lleva 42 años en la radio.

Respuesta. No andemos con paños calientes, soy mayor. Las cuentas no mienten. Es una barbaridad.

P.¿Y aún empieza el curso con ganas? R. Muchísimas. El tío o la tía que no tenga auténtica ilusión en esta profesión, que pida la cuenta y se vaya a su casa. Hay muchas veces que miro a los chavales y digo: «Pero, gilipollas, ¿cómo que no tenéis ganas de currar y os queréis escaquear? Si yo tengo 62 años y no miro el reloj en la vida». El periodismo es una profesión para estar enamorado de ella, no es un ministerio ni una caja de ahorros. No es perfecto. Junta muchas virtudes y muchos sacrificios, porque cuando le dedicas todo el tiempo se lo quitas a tus hijos, a tu mujer, a tus amigos y a ti mismo. Eso te pasa factura, pero no hay otra manera de dedicarse a él.

P.¿Qué facturas le ha pasado?

R. He tenido las mayores broncas de mi vida con mi mujer porque no le hago caso, porque no estoy... No voy a la comunión del niño ni a la natación de la niña. Siempre aparece una frase: «Tú no eres como los demás padres». Y tiene razón. Tengo cinco hijos y me he perdido muchas cosas maravillosas de sus vidas, pero ¿sabes la verdad? Si pudiera empezar de cero, me las volvería a perder todas. Es una putada, porque sé que tenía que haber estado, pero mentiría si dijera que me arrepiento y lo iba a hacer diferente.

P. Han contado en esta serie Paco González y Alfredo Relaño que, cuando ellos llegaron a la SER, Lama ya cortaba el bacalao. Tenía veintipocos años. R. Siempre he tenido liderazgo, pero nunca he sido jefe. Roberto Gómez me dijo una frase que me marcó: «No seas nunca jefe, sé siempre el segundo, porque a los jefes los echan y a los segundos, no». Desde el principio he tenido la virtud de saber organizar. No soy sobresaliente en nada, pero soy aprobado en casi todo. Paco González es el mejor periodista del país de largo, Alfredo Relaño era el mejor dirigiendo un equipo... Yo no tengo ese talento, pero toco muchos palos y si juntas todas esas cositas que hago, sacas un buen periodista. Creo que eso es lo que soy. Un buen periodista, sin más. P. Paco González y Manolo Lama, los inseparables. ¿Imagina su vida sin él? R. Es mi hermano. Cuando entró en la radio, nos hicimos amigos de inme-

diato. Salíamos de trabajar a la 1:30 de la noche y nos quedábamos hablando en la calle hasta las cuatro, encabronados porque [José María] García nos acribillaba periodísticamente y la SER no nos daba bola: «Joder, con el potencial que hay aquí, ¿por qué no nos dejan competir?». Luego llegó Relaño y destapó el tarro de talento que había en esa redacción. Apareció la idea de De la Morena para la noche, Paco reventó el Carrusel y nos cargamos a Gar-

el día que le echaron de la SER.. P. Está bien esto porque va sacando usted los temas y me ahorra pensar cómo preguntar.

cía, que en ese momento no era Dios.

Era Dios, Alá y Yahvé juntos. Con Paco

siempre he ido de la mano. Recuerdo

R. Bueno, iba a salir el tema antes o después. El día que le despidieron, le pedí que me dejara intentar arreglarlo. Lo tenía medio solucionado y Paco estaba dispuesto a recibir una sanción,

pero hubo un directivo de la SER que no quiso. Fue Augusto Delkáder. Ese mismo día ya supe que aquello se había acabado, llamé a Paco y le dije que me iba con él. No teníamos nada y me dijo: «¿Nos vamos a ir los dos solos?». Le contesté que de eso nada, que nos íbamos a llevar a toda la SER. Pensó que estaba loco, pero yo sabía que no porque era el que movilizaba la redacción. Nos fuimos 85 y no nos fuimos más porque a la COPE ya se le acabó el dinero [risas].

P. Normalmente, salir de la SER conlleva renunciar al liderazgo, pero ustedes han vuelto a reinar fuera.

R. Somos dos casos únicos, El Partidazo de Juanma Castaño y el Tiempo de juego de Paco González. Si miras el historial de los EGM, la SER no perdía en una sola franja hasta que llegamos nosotros. Tiene muchísimo mérito porque empezamos de cero y, además, con las connotaciones que tenía la CO-

PE, que era irse a la Iglesia y a la derechona. Nos llamaban traidores, pero nosotros somos deportes y punto. Además, en la COPE nunca nos preguntaron si éramos de derechas o de izquierdas o si éramos creyentes.

P. Se ha hablado tanto estos últimos años de la guerra con García que no sé si queda algo por contar.

R. Fue muy bestia, pero visto en perspectiva también fue un proceso normal. Lo primero, no se puede negar su estatus a García, que es un genio comunicador, pero le llegó su tiempo. Llegamos unos taraos y le ganamos. García tuvo una ventaja durante la dictadura que luego se le convirtió en desventaja. En el franquismo, la única vía de crítica estaba en el deporte y lo explotó muy bien, sacaba petróleo del pesimismo de un país, pero luego cambió la sociedad a mejor y nosotros le pusimos el optimismo que pedía. García me intentó firmar dos veces y le re-



chacé ambas. Me dijo: «Hay que tener muchos huevos para decirme a mí que no». Le respondí: «No tengo tres, tengo dos, pero te voy a decir igual que no».

P.¿Eran conscientes de estar cambiando la forma de hacer radio deportiva?

R. Sabíamos que había un montón de jóvenes a los que les encantaba el deporte, pero escuchar a García les parecía casi franquista. Ahora, de pensarlo a que saliera bien iba un mundo. Creo que no hubiéramos triunfado por separado. De la Morena era diferente a todo lo demás. Un tío que no era un experto en deportes, pero era una bestia como comunicador y trajo un tono llano que caló en la gente. Pienso que el bombazo fue nuestro lenguaje. Hablábamos como tú y yo aquí sentados. Y eso te metía a ti dentro de la radio. Fue un cóctel: el lenguaje de todos, el tono de De la Morena, la dinámica de Paco y la manera de introducir la publicidad de Pepe [Domingo Castaño].

P. Siguen siendo básicamente los mismos que salían de copas cada jueves hace 25 años. Eso es único en esta profesión. R. Porque por encima de todo somos amigos. Estos todavía salen todos los jueves con 60 años. Pepe Domingo les obligaba a salir a mamarse y mantienen la tradición. Yo ya no voy casi, porque el alcohol me pone malo.

P. El que se salió de esa familia inicial fue De la Morena. ¿Les decepcionó durante el despido de Paco?

R. Hay que entenderlo. De la Morena era Dios en la SER y tenía un aval muy importante que era Augusto Delkáder. Le había defendido mucho al principio y le tenía gratitud. De hecho, creo que ese fue el motivo por el que no se vino con nosotros. Más que deteriorarse, la relación se enfrió, pero cuando coincido con él

ahora nos reímos y nos abrazamos. **P.** Son los *Ocean's Eleven* del periodismo, el grupo de amigos que se une y

pega el atraco del siglo. R. [Risas] Ya te digo. Pero con esto quiero decirle una cosa a la profesión: a veces hay que tener huevos. Somos un gremio muy cobarde. Hay que tener valor y decir «basta» a las empresas cuando te putean. A Paco lo que le hizo la SER fue lamentable, calamitoso, indignante y vergonzoso. A un tío que había dado la vida por la empresa y los había puesto líderes, no te lo puedes pulir por una bronca. En los despachos pensaban que éramos unos mierdas y que nos íbamos a acojonar. No me conocían. Hubo amenazas lamentables de la SER a compañeros más débiles para que no nos acompañaran. Les decían que en tres meses estarían conduciendo un taxi o currando en la obra, pero tuvieron huevos y apostaron. Ganamos.

**P.** Hemos hablado mucho de la radio, pero también ha estado los últimos 30 años en la tele. Sospecho que no lo ha disfrutado igual.

**R.** Soy un hombre de radio. Es mi veneno. La tele te da cosas, pero te quita otras muchas. Te da popularidad, pero te quita privacidad y estás todo el día enganchado de una puta audiencia, de un minuto a minuto que te va minando y creo que es un error.

P. Tanto de *Los Manolos* de Cuatro como, este verano, de *El golazo de Gol* le echaron sin que las audiencias lo justificaran. ¿Por qué?

R. Los Manolos éramos líderes imbatibles, un buen día me pusieron en la calle y aún no sé por qué me largaron. Soy un tipo reivindicativo para mi equipo, entonces a lo mejor soy la mosca cojonera de los jefes. Se equivocaron y se vio. Tengo la teoría de que Mediaset no quiere ganar a Pedrerol, están cómodos en la derrota. *Jugones* es líder con unos números muy normales y superables. Está en un 6,5% o 7% y nosotros hacíamos dos dígitos largos. P. ¿Y lo de Gol?

R. Es otra cosa inexplicable. Desde que se fue Roures, Gol está muerta como cadena. Ha ido perdiendo lo bueno que tenía, la Europa League, lo mejor de Segunda, el balonmano, el pádel... Tienen muchos costes y pocos ingresos. El golazo de Gol era el programa que más audiencia daba y más ingresos traía, pero evidentemente también era el más caro. No sé si no pudieron financiarlo. Se ha escuchado que nos ha cerrado Florentino y ya te digo que es mentira. Si tenía que sacar algo en contra de Vinicius, lo sacaba, pero si tenía que sacar algo a favor, también. Yo no me caso con nadie.

P. Como narrador, se le acusa de ser madridista y antimadridista a la vez. R. Voy al campo del Madrid y me llaman hijoputa y me dicen que soy el mejor. Voy al campo del Barça y exactamente igual. Voy al Metropolitano y lo mismo. Eso es porque siempre digo lo que me sale de los cojones. No significa que acierte, pero digo lo que pienso. No hago periodismo de bufanda. Ni todo lo que hace el Madrid es bueno ni todo es malo y lo mismo con Barça y Atleti. Si alguien no entiende esto, tiene un problema. Pero, por encima de todo, en los estadios me tratan muy bien. Mi problema, como el de todo el mundo del fútbol, son los ultras. Esos sí que me pegan literal y figuradamente.

**P.**¿Quién le pegó físicamente?

R. Los Ultras Sur me pegaron dos veces, los del Frente Atlético me jodieron el coche y los Biris me agredieron una vez en Sevilla. Pero me da igual, seguiré diciendo lo que me dé la gana. Estas cosas ya ni me afectan.

**P.** Ha protagonizado dos polémicas especialmente célebres. La primera, cuando se le acusó de humillar a un mendigo en Hamburgo para la tele.

digo en Hamburgo para la tele. **R.** Con el mendigo tengo claro que me equivoqué gravemente. Mi intención no era humillar. Era directo, quise hacer algo diferente y la cagué. No hay más. La cagué estrepitosamente y no tengo ninguna duda de ello. Pedí perdón, vuelvo a pedir perdón y me siento fatal por ello. Tengo defectos, pero si hay uno que no tengo es que humille o haga de menos a la gente.

PACO GONZÁLEZ

«El mejor periodista
de España. Lo que
le hizo la SER fue
vergonzoso y
pensaron que nos

íbamos a acojonar...

No me conocían»

CARÁCTER
«Los Ultras Sur me
han pegado dos
veces, el Frente me
jodió el coche y los
Biris me agredieron,
pero seguiré diciendo
lo que me dé la gana»

POLÉMICA
«Con el mendigo
me equivoqué
gravemente. No hay
más. La cagué
estrepitosamente y
aún me siento fatal»

**P.** La segunda fue cuando dijo que a quienes les ofendía el pico de Rubiales a Jenni Hermoso era «porque nunca les han dado un beso a ellas».

R. Rubiales era un golfo, un chorizo y un caradura y yo era el que más le criticaba, pero cuando vi aquel gesto no consideré que fuera para tanto. Pasado el tiempo, escuchando a los demás, sobre todo a mujeres, puedo entender que no estuve afortunado. También te digo que puedo sacar cien comentarios de cien famosos que dicen una cosa hoy y mañana la contraria porque no somos infalibles. Llevo hablando en directo 42 años e, inevitablemente, a veces dices algo sin tiempo de reflexión que luego no piensas. Hablar en la radio en caliente es muy difícil.

P. Últimamente se ha multiplicado la crítica hacia ustedes. Se les acusa de cuñaos, de haberse quedado antiguos.. ¿Son conscientes de ese fenómeno? R. Totalmente. El mundo evoluciona, aparece gente nueva con otros gustos y hay que asumirlo. En cierto modo somos y representamos lo que era García cuando nosotros llegamos. Es ley de vida y llegará un momento en que otros más jóvenes nos echarán como nosotros le echamos a él, pero van a necesitar currar mucho y tener muchos huevos para sacarme de aquí, porque mientras piense que soy mejor que ellos no me va a echar ni dios. Habrá un día que uno nos supere, le felicitaremos y nos iremos, como ha llegado Lamine y ya nadie habla de Cristiano, pero insisto: no me voy a rendir porque creo que aún hacemos la mejor radio y a la gente le gusta como na-

rro. Aún soy un bicho de esto.

EL RUEDO IBÉRICO CARLOS TORO



### Los límites humanos

El viernes y el sábado, en Bruselas, rindió viaje, cansado y satisfecho, el gran atletismo de 2024 con las finales de la Liga de Diamante. Presidida por los Juegos, la temporada ha deparado momentos soberbios, resumidos en nueve récords del mundo en pruebas olímpicas.

Armand Duplantis batió tres veces el de salto con pértiga, una de ellas en los Juegos parisinos. Sydney McLaughlin hizo lo mismo en dos ocasiones en los 400 metros vallas, la segunda también en la cita olímpica. Y rompieron una plusmarca Mykolas Alekna (lanzamiento de disco), Faith Kipyegon (1.500 metros), Beatrice Chebet (10.000) y Yaroslava Mahuchikh (salto de altura).

Cada vez que se bate un récord del mundo se reabre una reflexión sobre los límites humanos. Los límites existen, por descontado, de forma individual más o menos modesta en todos nosotros, aunque no llegamos a conocerlos porque no los probamos en competición, llevándolos a sus extremos. Pero también existen en el caso de los más dotados ejemplares de la especie. Aún no sabemos con exactitud cuáles son esas fronteras. Pero es obvio que la velocidad, la fuerza, la agilidad y la resistencia humanas, incluidas las máximas presentes y futuras, llevan aparejados unos topes inherentes a nuestras características de animales débiles, torpes, blandos, de una estremecedora fragilidad física.

Algunos de esos récords llevan tanto tiempo instaurados que, se diría, inamovibles, imperecederos, detenidos en el tiempo, ya más en figura de estanques que de ríos. Otros han admitido progresos, pero contienen en sí mismos, tarde o temprano, ineluctablemente, el germen de la parálisis. Duplantis y McLaughlin han mejorado los suyos más de una vez en un año. Se han «extralimitado». Sería interesante la autorizada opinión respecto a los límites en cuestión de dos recientes

Premios Nobel de Medicina y Fisiología: el sueco **Svante Pääbo** (2021), compatriota de Duplantis, y **Drew Weissman** (2023), de McLaughlin.

El pertiguista cumplirá 25 años en noviembre. La vallista los cumplió en agosto. Teóricamente, pueden mejorar. Y es posible que así sea. Pero los límites llegan a cualquier edad. Tener 25 años promete algo, pero no asegura nada. **Usain** Bolt estableció sus vigentes primados de 100 y 200 metros en agosto de 2009, cuando tenía 22 años (le faltaban días para 23). Siguió ganando títulos y logrando gran-



Duplantis, en Bruselas. AP

des marcas. Pero ya no fue superior a sí mismo. Había alcanzado sus límites.

No habrá superación de los límites humanos, sean cuales fueren, hasta que, aparte del «dopaje tecnológico», se trasponga el umbral de lo sobrehumano por medio de la ingeniería genética. De lo éticamente infrahumano, afirmaríamos, cuando la ingeniería, o sea, la ciencia, intervenga entrometiéndose en la genética, o sea, la naturaleza, para, por medio de la manipulación celular y genómica, crear, primero, una raza superior. Luego una biónica mixta de lo orgánico y lo robótico. Y, finalmente, una sintética. Un retroceso moral. Lo sintético y lo ético sólo comparten la rima consonante.

Ya está aquí la inteligencia artificial. Una paradoja. Ya se acerca la biología antinatural. Una aberración.



Imagen de la pista construida en Positano (Italia) y a la que se accede desde un hotel. THE TENNIS COURT

### **OTRA HISTORIA**

# Siguiendo las pistas

TENIS. El fotógrafo Pachelli recorre el mundo en busca de lugares donde jugar, como el acantilado de Positano o la playa de Luanco

### JAVIER SÁNCHEZ

El invierno de 1974 fue un desastre para el hostelero italiano Carlo Cinque: el posible final de un sueño. Enamorado de la costa al sur de Nápoles, unos años atrás había comprado un terreno cerca de una acantilado y había abierto allí un hotel, Il San Pietro di Positano, pero aquel invierno un desprendimiento de piedras amenazó su suerte. ¿Y su establecimiento se iba directo al mar? Podía abandonar el proyecto ante la inseguridad, pero hizo lo contrario: lo amplió de 33 a 55 habitaciones, lo convirtió en un resort de cinco estrellas y en el espacio que había generado el desprendimiento construyó una de las pistas de tenis más bonitas del mundo.

«Hay que bajar unos 70 metros del hotel a la pista a través de unas escaleras, pero no hay duda que es una pista preciosa», asume el periodista y fotógrafo estadounidense Nick Pachelli, que acaba de publicar un libro, The Tennis Court, en el que narra más de 200 historias como esa de pistas de tenis por todo el mundo que él mismo visitó entre el verano de 2022 y la pasada primavera. Dos años de viajes en busca del lugar más recóndito, más bonito, más singular donde jugar al tenis.

Por ejemplo, en el libro-de momento só-

lo editado en inglés- aparece una pista construida por un matrimonio en Bunabhainneadar, un pueblo remoto en la remota isla escocesa de Harris. Por ejemplo, la sede abandonada de la Federación de Ucrania en Ispín, a las afueras de Kiev. Por ejemplo, una pista para refugiados entre un maizal en Kyegegwa, una zona rural de Uganda. Por ejemplo, las cuatro pistas del club de la isla Waiheke,



Nick Pachelli. E. M.

en Nueva Zelanda, y sus muchos loros. O por ejemplo, la pista que cada julio se dibuja sobre la arena de la playa de la Ribera, en Luanco, en Asturias, cuando baja la marea

«La de Luanco es una de mis pistas favoritas del libro, es muy original y es precioso ver la pasión con la que se vive el torneo que se

juega allí cada verano», describe Pachelli en conversación telefónica con EL MUNDO después de muchas visitas a España. Como fotógrafo profesional siguiendo el circuito ATP, estuvo en el Mutua Madrid Open y el Trofeo Conde de Godó, pero en su obra también aparecen otros lugares de España: el Club del Sol en Mijas, el Real Club de Tenis de San Sebastián, el Real Club de Tenis Betis de Sevilla

y su amarillo, la Rafa Nadal Academy o el Mallorca Country Club de Mallorca, el Reial Societat de Tennis Pompeia de Barcelona o el Club de Tenis Puente Romano de Marbella.

«Hace dos años un amigo mío me preguntó por qué no publicaba un libro exclusivamente de tenis y se me ocurrió la idea de las pistas. En el tenis es difícil ahora sacar un libro distinto y pensé que éste lo era. Cuando llegué a un acuerdo con una editorial [Hachette], contraté ayudantes para llamar a gente relacionada con el tenis por todo el mundo y encontrar las pistas más originales, las más importantes a nivel tenístico o las que tuvieran las mejores historias detrás. Contactamos a 5.200 personas, investigamos, miramos mucho Google Maps y al final llegamos a la selección definitiva», recuerda Pachelli, que confiesa un secreto: en la mitad de las más de 200 pistas fotografiadas se ha dado el gustazo de jugar. Junior brillante, con beca como tenista para una universidad estadounidense, una lesión le obligó a escoger un oficio y tiró por el fotoperiodismo. «Ahora sólo soy un amateur más, aunque me encanta participar en competiciones  $como \, los \, torneos \, de \, UTR \, [una \, app \, co$ mo Playtomic]», comenta y se atreve con su selección personal.

Si tuviera que escoger pista, jugaría en Luanco, en el Club de Tennis Dansk de Copenhague, en la sueca Bastad, donde se disputa un ATP 250, o en el Sportchalet de Murren, un pueblo de los Alpes suizos. «El libro desafía la percepción del tenista como un deporte elitista. Hay lugares exclusivos, como el All England Club, pero también pistas públicas, accesibles, abiertas a quien quiera jugar», finaliza el estadounidense

### AGENDA

### 16 - 22 SEPTIEMBRE

#### LUNES 16



FÚTBOL. Liga. Rayo Vallecano-Osasuna (21.00 horas). En Movistar

#### MARTES 17



FÚTBOL. Liga de Campeones. Primera jornada. Real Madrid-Stuttgart (21.00 horas). En Movistar. Liga. Jornada 7ª. Mallorca-Real Sociedad (19.00 horas). En Movistar.

#### MIÉRCOLES 18



FÚTBOL. Liga de Campeones. PSG-Girona (21.00 horas). En Movistar. Liga. Jornada 3a. Betis-Getafe (19.00 horas). En Mo-



Eurosport. сісыямо. G. Р. de Valonia.En

#### **JUEVES 19**



FÚTBOL. Liga de Campeones. Atlético de Madrid-Leipzig (21.00 horas). Mónaco-Barcelona (21.00 horas). En Movistar. Liga. Jornada 7<sup>a</sup>. Leganés-

Athletic (19.00 horas).En Movistar.

### **VIERNES 20**



**ги́тво**г. Liga . Alavés-Sevilla (21.00 horas). En Movistar. ATLETISMO. Campeonato de Flandes. En Eurosport.

### SÁBADO 21



FÚTBOL. Liga. 6ª jornada. Valladolid-Real Sociedad (14.00 horas). Osasuna-Las Palmas (16.15 horas). Valencia-Girona (18.30). Madrid-Espanyol (21.00). En Movistar y

BALONCESTO. Semifinal de la Supercopa de España. Real Madrid-Barcelona (18.30 horas) y UCAM Murica-Unicaja (21.30 horas). En Mo-

FÓRMULA I. Entrenamientos y clasificación del G. P. de Singapur. En Dazn.

MOTOCICLISMO. Clasificación del G. P. de Emilia Romagna. En Dazn.

### **DOMINGO 22**



FÚTBOL. Liga. Getafe-Alavés (14.00 horas). Athletic-Celta (16.15). Villarreal-Barcelona (18.30 horas). Rayo-Atlético (21.00 horas). En Movistar y Dazn. Betis-Mallorca (21.00 horas).

BALONCESTO. Final de la Supercopa. (20.00 horas).





URBANISMO. Vía libre al fin a la operación Campamento: el Ayuntamiento de Madrid aprobará la próxima semana en el Pleno el plan del Ministerio de Vivienda para el esperado desarrollo / PÁG. 4



# GRAN MADRID



Mapa de Madrid en el que se muestran trenes y autobuses públicos e, incluso, aquellos incidentes que se están produciendo en la capital (las líneas rojas) en tiempo real. SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

### **CONTROL** RED

### El ojo que asiste a los seis millones de viajeros de Madrid

Hace un seguimiento a todos los medios públicos de la región

### DANIEL SOMOLINOS MADRID

Corría el año 2005 cuando, en aras de materializar su sueño olímpico, Madrid volvía a postularse como sede para albergar unos Juegos, en este caso los de 2012, por segunda vez en su Historia. Finalmente, aquella cita fue a parar a Londres, pero las visitas del comité internacional fomentaron mejoras en la capital.

Dentro del ámbito de Transportes, que fue uno de los puntos mejor valorados, hicieron una apreciación: faltaba un puesto de control que coordinara y realizara un seguimiento de todos los vehículos públicos de la región, más de 5.000, del Metro a los autobuses de la EMT o interurbanos pasando por sus controvertidos Cercanías. Y de aquella semilla acabó germinando, a orillas de Río Rosas, el centro de innovación y gestión del transporte madrileño (Citram), que da servicio a los seis millones de viajeros que utilizan la red a diario.

Este ojo que todo lo ve tiene a su disposición más de 10.500 cámaras desplegadas por toda la red de transportes, aunque su sistema podría soportar hasta 21.000. Las hay en estaciones, en trenes, en autobuses, en cinco intercambiadores... incluso obtienen imágenes cedidas por el Ayuntamiento de Madrid o por la DGT, como es el caso del Bus-VAO de la A-6.

Citram recibe una media de 100 incidencias diarias, que pueden ir desde un accidente a un convoy averiado, pasando por una mudanza que está cortando una calle... «Imagina que nos llega un aviso de que algo está pasado en Alonso Cano. Nosotros buscamos las cámaras de la zona y comprobamos qué sucede. Esto es un puesto de control de información, no de operaciones. Por ello, nos comunicamos con Policía Municipal, Guardia Civil, Emergencias, grúas... y con el resto de áreas del Consorcio, que son quienes toman las decisiones de reforzar líneas o cambiar itinerarios», explica Francisco Javier Gómez, director de Planificación Estratégica y Explotación del Citram.

Este centro está compuesto por un equipo de 20 personas que da cobertura ininterrumpida, en tres turnos, las 24 horas de los 365 días del año. Estos operadores gestio-

El Citram es un centro de control de información, no de operaciones

Recibe una media de 100 incidencias diarias; muchas se derivan a Policía nan todas las alteraciones, algunas ya programadas, como partidos de fútbol o conciertos... Y otras sobrevenidas, como las que los madrileños padecen con las jornadas *negras* de sus Cercanías.

«Una avería en algún sistema de transporte masivo, por ejemplo Cercanías, pueden ser complicadas, pero la relación con Renfe, Metro o EMT es muy buena. Cuando esto sucede, comunicamos a la gerencia del Consorcio que existe un incidente que previsiblemente no se resolverá en breve. Se mira a ver qué líneas de autobuses próximas al incidente se pueden reforzar y se habla con Metro para que haga, también, lo que pueda», expone Gómez, siempre y cuando suceda en puntos céntricos, como la zona de Atocha. Un percance en otros enclaves más alejados dificultaría esta misma respuesta.



### EL CITRAM, **EN DATOS**

10.500

CÁMARAS.

Este centro tiene a su disposición más de 10.500 cámaras desplegadas por toda la red de transportes, aunque su sistema podría soportar hasta 21.000 unidades.

### 5.000 VEHÍCULOS PÚBLICOS.

Entre los que se encuentran metros, normales y ligeros, autobuses (de la EMT o

interurbanos) o Cercanías que dan servicio a los 179 municipios de la región.

TRABAJADORES.

El Citram está compuesto por un equipo de 20 personas que da cobertura ininterrumpida, en tres turnos, las 24 horas de los 365 días del año.

DELEGACIONES.

Cada año recibe a 50 delegaciones de otros países (17 en lo que llevamos de 2024) y también de otras comunidades españolas que buscan implementar algo similar en sus territorios.

30 DÍAS.

Los operadores (Metro, autobuses de la EMT, Alsa... y así hasta 40 tanto públicos como privados) tienen la obligación de guardar las grabaciones que registran sus cámaras durante los 30 días que marca la ley.

El director de Planificación Estratégica del Citram enumera algunas situaciones en las que su centro echan un capote a los usuarios, principales beneficiarios de su sistema. «En invierno, cuando nieva, mucha gente sube en autobús a la montaña. Quieren ir muy pronto y volver muy tarde, que está muy bien. Pero ese pensamiento es muy generalizado y el último autobús tiene unas plazas limitadas. Cuando esto sucede, nos avisan los servi $cios\,de\,Emergencias\,y\,coordinamos$ que se envíen refuerzos... El último fin de semana que nevó se mandaron 50 autobuses extra».

De entre las decenas de pantallas que decoran toda una pared del Citram destaca, en el centro de ellas, un mapa interactivo de toda la región que muestra dónde están y cómo avanzan, en tiempo real, cada uno de los metros, autobuses o

Cercanías, así como el tráfico y las incidencias que se están produciendo, éstas últimas representadas con unas líneas de color rojo que destacan notablemente.

Y, junto a este mapa, también destaca un panel de alertas que está co-

Cuenta con un mapa que ubica en tiempo real todos los vehículos

«Hay sistemas parecidos, pero éste es realmente innovador»

nectado directamente con el 112. «Ahí nos entran algunos de los incidentes más graves: el accidente de un autobús o de particulares, atascos considerables, la rotura de una marquesina...», explica Gómez, quien hace hincapié en que en el Citram no se graba ninguna imagen, agregando: «Cuando un juez nos las pide siempre le remitimos a los operadores (Metro, EMT, Alsa... y así hasta 40 tanto públicos como privados), que ellos sí tienen la obligación de guardarlas durante los 30 días que marca la ley».

Este centro ya está trabajando en mejorar su sistema, entrenando sus algoritmos para, por ejemplo, disponer de un generador automático de alertas. O lo que es lo mismo, que cada vez que se produzca un contratiempo salte directamente en las pantallas sin tener que buscarlo manualmente.

Pese al camino por andar para mejorar, Citram se ha convertido en un centro de referencia internacional y un pionero en la aplicación de los conceptos de smartmobility. Cada año recibe 50 delegaciones de otros países (17 en lo que llevamos de 2024 provenientes de países tan dispares como Argentina, Canadá o Corea del Sur) y también de otras comunidades españolas que buscan implementar algo similar en sus territorios. Y añade Gómez: «Hay sistemas parecidos, pero este es realmente innovador. No conozco otro puesto de control donde esté todo el transporte público de una región».

### **ESCALERAS Y ASCENSORES**

Entre los otros muchos servicios que presta el Citram destaca su importante papel a la hora de supervisar el cumplimiento de los horarios de todos los servicios así como el correcto funcionamiento de todas las instalaciones, como ascensores, escaleras, climatización y ventiladores, «con el objetivo de garantizar un servicio de calidad para los usuarios», tal y como explican desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Del mismo modo, en sus 600 metros cuadrados ubicados muy próximos al metro de Río Rosas cuenta con sala de control con un videowall de 8x2 pantallas de 70 pulgadas. Frente a ellas, hay espacio para de nueve a 18 puestos de operadores; una sala de crisis con capacidad para 16 personas y pensado para la correcta realización de videoconferencias; y un auditorio con 35 vacantes.

Entre su tecnología de última generación desarrollada específicamente por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid destaca su supervisor gráfico, donde se identifica con un simple vistazo todos aquellos vehículos en tiempo real; instalaciones georeferenciadas; y la representación gráfica de las incidencias. Y hasta un sistema de Gestión de Intercambiadores que avisan del estado de dichas instalaciones en tiempo real y hasta un seguimiento del tráfico y ocupación que se vive en esos momentos en cada dársena.



*Laboratorio de Google en Arganzuela*. ÁNGEL NAVARRETE

**DIGITALIZACIÓN** CIBERSEGURIDAD, REDES, IA...

# Mejorar las capacidades tecnológicas

El consejero López-Valverde firmará en EEUU acuerdos con Google y Cisco

### RICARDO PINO MADRID

Reforzar la proyección internacional de la Comunidad de Madrid en materia tecnológica es uno de los objetivos marcados por el Gobierno autonómico para esta Legislatura y la principal meta del viaje a San Francisco, California, que hoy emprende el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde. Una visita que durante esta semana le llevará a mantener varios contactos con diferentes líderes y actores del sector. López-Valverde aprovechará para visitar algunas de las principales multinacionales afincadas en el estado norteamericano que tienen sede en la Comunidad de Madrid con la mente puesta en estrechar lazos y abordar posibles proyectos en la región.

También mantendrá encuentros con líderes DE otras tecnológicas que aún no están presentes en Madrid para trasladarles el proyecto de transformación en el que está inmersa la región y atraer su interés por venir a ella. «Somos una región internacional y queremos aumentar nuestro potencial y nuestro atractivo. Para ello es fundamental consolidar y formar nuevas alianzas público-privadas que sirvan de catalizador para atraer la inversión a nuestra Comunidad», ha asegurado desde California el dirigente madrileño

Desde que el departamento responsable de la transformación digital autonómica echara a rodar en junio de 2023 como primera y única consejería en España en esta materia, López-Valverde ha mantenido contacto con las principales multinacionales del sector-Microsoft, Google, SAS, NTT Data, Atos, Cisco, etc. – con las que ha firmado varios convenios de colaboración y ha cerrado sus incorporaciones a organismos autonómicos como la Oficina de Técnica de Impulso a la Inteligencia Artificial.

En este sentido, este viaje internacional llevará a López-Valverde a visitar la sede de Cisco System en San José para, entre otros asuntos, firmar un acuerdo gracias al que más de un millar de madrileños tendrán la oportunidad de formarse o reforzar sus competencias tecnológicas en materias como ciberseguridad, redes o IoT (Internet de las Cosas, Internet of Things en inglés) en la Cisco Network Academy. Con ello se persigue favorecer la inserción laboral, la promoción profesional o la movilidad para lograr un mejor empleo de estas personas.

También asistirá a la cumbre mundial Dreamforce, organizada por Salesforce y donde se darán cita los mayores expertos en Inteligencia Artificial. En este marco podrá mantener reuniones con actores clave, tanto del sector público como del privado, con el objetivo de explorar espacios de colaboración. En la agenda de López-Valverde también figuran reuniones con directivos de Google, sociedad con la que firmará otro convenio en materia de IA aplicada a la Educación; visitar diferentes start ups de éxito y conocer de primera mano el modelo educativo que aplica la Universidad de Standford en innovación y tecnología.



Parte de los terrenos que forman parte de la 'operación Campamento', junto a la autovía A-5. JAVIER BARBANCHO

### **URBANISMO** 10.700 VIVIENDAS

## 'Operación Campamento', ahora sí

El Ayuntamiento aprobará en el Pleno de la próxima semana la iniciativa del Ministerio, que hoy se abordará en la Comisión municipal

### CARLOS GUISASOLA MADRID

Hace más de tres décadas, concretamente desde 1989, que la operación Campamento lleva resonando como una suerte de letanía. Tiempo en el que los extensos terrenos de aquellas instalaciones militares (más de dos millones de metros cuadrados) junto a la A-5 han permanecido en silencio. Dormidos profundamente, a la espera de que, algún día, su destino, tras una procesión de reuniones, proyectos y frustraciones, cambiara para bien. Y ese día, al fin, ha llegado. Hoy mismo, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, encabezada por Borja Carabante, presentará en la Comisión la propuesta para estimar la gestión urbanística del Área de Planeamiento Específico 10.23 Instalaciones Militares Campamento, mediante el sistema de compensación, formulada por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES). Es decir, el último trámite para que, el martes de la próxima semana, en el Pleno de Cibeles dé luz verde al asunto.

Porque, tras meses de visible complicidad, el Ejecutivo municipal que lidera José Luis Martínez-Almeida y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, desbloquearán, al fin, la operación Campamento. Y lo harán tras ponerse de acuerdo en los términos de ese proyecto de urbanización que devolverá a la vida a esos terrenos militares sin rumbo, que están destinados a albergar 10.700 nuevas viviendas, de las que un 65% (en torno a 7.000) contará con algún tipo de protección.

Un enclave, el APE 10.23, ubicado en el extremo suroeste de la capital, en el distrito de Latina. Con el paseo de Extremadura como eje longitudinal, en un tramo comprendido entre las avenidas de los Poblados y de la Aviación, ubicado en los barrios de Campamento y Las Águilas. Un entorno que, además, comenzará a transformarse en apenas un mes, cuando está previsto que arranquen las obras de soterramiento de la A-5, con la creación del Paseo Verde del Suroeste (3,8 kilómetros) impulsado por el Ayuntamiento. El rostro de un proyecto de unos 400 millones (150 sufragados por el Gobierno central) que, según sostienen en Cibeles, sirvió como empujón definitivo para desatascar esa anhelada operación Campamento.

### LAS CIFRAS DE LA OPERACIÓN CAMPAMENTO



FUENTE: Ayuntamiento de Madrid

ACTUAL

Se trata, según insisten todas las partes, de una de las actuaciones de regeneración urbana más importantes del país, ya que afecta a una superficie de 2.110.206 metros cuadrados, similar al de Madrid Nuevo Norte. El plan que recibirá la luz verde contará con una edificabilidad de uso residencia de 1.134.994 m2, en los que se construirán 10.700 viviendas, 7.000 con algún tipo de protección: 3.800 viviendas se destinarán a Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), 2.100 viviendas con Protección Pública Básica (VPPB) y 1.100 viviendas en régimen de alquiler. Las 3.700 viviendas restantes serán para construir vivienda libre.

J. A. / EL MUNDO

Del resto del entorno, 93.340 metros cuadrados se reservarán a comercio y 59.048 m2 para oficinas. La superficie para redes públicas es de 1.563.420 m2. Entre los principales usos se encuentra la red local de servicios urbanos, para la que se dedican 560.980 m2; para espacios públicos arbolados habrá 210.872 m2; para equipamientos sociales, 180.904 m2; para zonas verdes, 154.169 m2; para usos dotacionales públicos se reservarán 147.719 m2, y para equipamientos sociales, 23.074 m2.

VIGENTE

Es el punto final a 35 años de espera. Aún aguardan algunos trámites más, pero la ruta de la operación Campamento, ahora sí, está despejada.

### **HELICÓPTEROS**

### Multa a la empresa aérea del Summa por no dar servicio

### LUIS F. DURÁN MADRID

La compañía Eliance, que es la adjudicataria del servicio de helicópteros para las urgencias médicas del Summa-112, se enfrenta a una multa diaria de 10.000 euros tras haber estado varias semanas sin prestar el servicio del transporte aéreo en las bases de Las Rozas y Lozoyuela. La Consejería de Sanidad asegura que esta sanción figura en el contrato firmado el año pasado.

Este helicóptero tiene como misión el transporte de enfermos urgentes a los hospitales de Madrid, así como la asistencia en accidentes de tráfico en la región. El aparato con base en Las Rozas desapareció una semana a primeros de agosto. Y entre el 3 y 14 de septiembre ha sucedido lo mismo en la base de Lozoyuela, según denunció la semana pasada el PSOE. «Hay vidas en juego y esto no se puede tolerar», dijo el secretario del PSOE-Madrid, Juan Lobato.

Fue el año pasado cuando la Comunidad de Madrid adjudicó a la empresa Eliance el servicio de dos helicópteros para la prestación de la asistencia sanitaria urgente del Summa-112. El importe del contrato fue de 21,6 millones de euros entre 2023 y 2028. «El contrato es taxativo y la sanción es clara», dicen desde la Comunidad que aclaran que en ningún caso faltaron los dos helicópteros a la vez.

Esta compañía ya ha protagonizado diversos incidentes similares en otros puntos de España, como en Cataluña, Baleares, Ceuta y Melilla, y, sin embargo, sigue presentándose y ganando concursos de transporte sanitario.

Fuentes del sector aseguran que el helicóptero que prestaba servicio en Lozoyuela se trasladó a otro país europeo donde la compañía opera bajo otro nombre. Añaden que hay rumores de que la empresa atraviesa por una crisis económica que provoca la falta de fondos para pagar averías que tienen los aparatos debido a su desgaste y antigüedad.

La misma empresa tuvo estas últimas semanas problemas en Teruel, donde justificó su ausencia por la necesidad de hacer labores de mantenimiento. Pero el aparato apareció en Croacia. En este caso también dejó a miles de personas desasistidas para un traslado urgente. En el sector no entienden la actitud de AESA, autoridad española de aviación civil, que debería controlar que los servicios se realizan en perfectas condiciones de seguridad.

Las calles del ensanche decimonónico de Madrid, desde el barrio de Salamanca has-

ta el de Chamberí, suelen ocupar un lugar

menor en el callejero que el cronista Pedro

de Répide publicó en prensa hace un siglo:

nos sorprende ahora saber que, hace relati-

vamente tan poco tiempo, muchas de ellas

apenas estaban entonces urbanizadas ni te-

nían edificios reseñables, y menos una his-

toria que contar de su pasado. Es el caso de

Rodríguez San Pedro, una vía importante

que lleva de la calle de San Bernardo a la de

la Princesa. Pero en el callejero de Répide

encontramos ya unos cuantos datos, y en la

historia madrileña de este centenar de años

hay bastantes más, entre otros los relacio-

nados con los de un vecino muy famoso, y

también polémico en la historia contempo-

ránea de nuestra ciudad, como fue Pablo Ne-

ruda, que compartió casa con Severo Ochoa.

20 es que la calle «llamóse primeramente de San Rafael, cuando no existía en ella más que

una casa entre la calle de San Bernardo y el ba-

rranco de Vallehermoso». Y añadía el cronista

de la villa: «La nivelación de esta vía es obra

reciente, pues su trazado ha estado mucho

tiempo interrumpido por la barrancada de que

antes se hace mención. A su entrada, ha teni-

do durante muchos años el obstáculo de una

valla de la Hidráulica de Santillana, que ha de-

saparecido hace poco tiempo, dejando ya per-

Nos aclaraba luego el cronista el origen del

nombre de esta vía, que como el de tantas otras

no dice nada a los madrileños de hoy: «Don

Faustino Rodríguez San Pedro, longevo polí-

tico asturiano, que disfruta en Madrid una ca-

lle tan dilatada como su existencia y como sus

piezas oratorias, fue una vez alcalde de esta

villa, y a eso sin duda obedece que figure su

nombre en el callejero de la capital».

fecta la alineación de la calle».

Lo que nos contaba Répide en aquellos años

### **GRAN MADRID**

### LAS CALLES DE RÉPIDE A HOY



Lo más notable de esta vía es la Casa de las Flores, donde convivieron al mismo tiempo estos dos personajes universales

### Entre los recuerdos de Neruda y Severo Ochoa

**VÍCTOR DE LA SERNA** MADRID



Una mujer camina por la calle Rodríguez San Pedro. ÁNGEL NAVARRETE

Hasta ahí, el testimonio de Répide, al que podemos añadir la ya antigua importancia hospitalaria de la primera manzana de Rodríguez San Pedro, entre San Bernardo y el parquecito del Conde del Valle de Suchil, donde se encuentran hoy, a un lado, el Hospital Universitario de Madrid, primer establecimiento de la cadena HM Hospitales, y en el de enfrente la Mutua Colaboradora La Fraternidad (Mutrespa).

Ya metidos en esta calle, lo más notable de su historia se remonta a los años 30 y a uno de los últimos edificios de su recorrido, en la esquina con Hilarión Eslava, ya casi en Princesa, donde residieron al mismo tiempo dos personajes de relieve universal como fueron Neruda y Ochoa. El edificio es conocido como Casa de las Flores y lo construyó entre 1930 y 1932 el gran arquitecto Secundino Zuazo. En 1981, el entonces alcalde, Enrique Tierno Galván, inauguró una lápida escultórica de bronce en esta casa, recordando la estancia allí de Neruda, que, como nos dicen textos más recientes, «convirtió este lugar en polo de un eje literario y cultural cuyo extremo opuesto llegaba hasta la Residencia de Estudiantes de los altos de la Castellana». En la lápida figura esta

frase que escribió Neruda: «Mi casa se llamaba la Casa de las Flores».

Neruda fue cónsul general de Chile en Madrid, y su actuación tras el inicio de la Guerra Civil fue discutida desde ámbitos de la derecha por hechos como la negativa de entregar un salvoconducto a un notable periodista falangista, nacido en Chile y refugiado en la embajada de ese país, que pretendía salir de la ciudad, donde su vida estaba amenazada por

los milicianos de izquierdas. Finalmente, el embajador chileno, Carlos Morla Lynch, aprovechó un viaje de Neruda fuera de Madrid para dar ese salvoconducto al periodista.

Años más tarde, en el acto inaugural de la lápida, estuvieron presentes entre otros, Rafael Alberti, María Paz Ballesteros, Luis Rosales, Félix Grande y José Luis Gómez.

Esta histórica casa, bombardeada durante la guerra civil, fue también el primer hogar madrileño, entre 1931 y 1936, de Severo Ochoa, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959. Empezaba entonces su carrera, casándose en 1931 con Carmen García Covián, y siendo nombrado profesor ayudante de Fisiología y Bioquímica de la Facultad de Medicina de Madrid. En aquel momento el joven Ochoa trabó amistad con algunas de las personalidades intelectuales más notables de un Madrid culturalmente vivísimo, como Federico García Lorca o Salvador Dalí.

Esa notable Casa de las Flores merece también la atención de los cineastas y realizadores de televisión, como nos explica el Madrid Film Office: «El cruce entre las calles de Gaztambide y de Rodríguez San Pedro destaca por su heterogeneidad arquitectónica. De una sola dirección de circulación, con aparcamiento de vehículos a ambos lados y aceras arboladas, destacan los arcos trilobulares del edificio de la Universidad Pontificia de Salamanca. Como contrapunto, encontramos la denominada Casa de las Flores (actualmente centro de día para mayores), edificio representativo de la modernidad racionalista de los años 30 y las vanguardias contemporáneas, caracterizado por el ladrillo visto en sus cinco plantas y las balconadas con abundante vegetación».

No lejos de allí, y menos históricamente, se encontraba a pie de calle la discreta ventanilla a la que acudían cada mes, hacia 1979, el par de periodistas del diario *Informaciones* que dimitieron de él tras su entrega al polémico —y finalmente condenado por estafa— editor catalán Sebastian Auger por parte de los grandes bancos propietarios del único periódico prodemocrático que existió en los últimos años de Franco. Allí se les entregaba el sobre con las 30.000 pesetas del subsidio de desempleo.

En fin, viejos recuerdos. Hoy, comercialmente muy activa, Rodríguez San Pedro está poblada de bares, tascas y restaurantes. Por ejemplo, y muy representativo de la floración de restaurantes exóticos en Madrid, está en el número 66 el japonés Miix Kitchen, con sus brochetas de pollo yakitori, su soja verde edamame o sus tallarines *pad thai* con langostinos. ¡Chamberí oriental!

### **AYUNTAMIENTO** LOS VECINOS VOTARON A FAVOR DE LOS APARCAMIENTOS

### La zona Ser llega por primera vez a Usera

Habrá desde hoy lunes 3.100 plazas para residentes en el barrio de Moscardó

### RICARDO PINO MADRID

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) aterriza hoy al distrito madrileño de Usera, con un total de 3.100 plazas para residentes en el barrio de Moscardó. Abarcará la zona delimitada por la calle Manuel Noya, el paseo de Santa María de la Cabeza, la avenida del Manzanares y la calle Marcelo Usera y contará con 2.743 plazas verdes y

357, azules. Desde el pasado 9 de septiembre, los vecinos empadronados en estos barrios pudieron solicitar la autorización de este tipo de estacionamiento de residente a través de diferentes canales: la web www. madrid.es/ser, el teléfono 010, las oficinas de atención a los ciudadanos de Línea Madrid o la Oficina Especializada de la calle Bustamante, 16.

En el distrito de Usera también se extenderá el SER a los barrios de Almendrales y Pradolongo en los próximos meses tras su aprobación el pasado mes julio en el Pleno de Usera. Todos los grupos políticos respaldaron los resultados de la consulta pública realizada por la Junta Municipal de Distrito entre los vecinos de los tres barrios. Este acuerdo llega tras las reiteradas que-

jas de los vecinos a la Junta Municipal de Usera entorno los problemas de aparcamiento. En palabras de la concejala del distrito Sonia Cea, «tal y como nos comprometimos hace un año, uno de los principales objetivos de gestión era mejorar el aparcamiento en Usera y tras varias reuniones y previa consulta a las asociaciones vecinales de estos barrios, se propuso esta so-

lución y se sometió a consulta pública para saber si los vecinos la querían o no».

La fase de consulta vecinal en Moscardó, Almendrales y Pradolongo se realizó entre el pasado 17 de junio y el 1 de julio a través del portal Decide Madrid, donde pudieron participar las personas mayores de 16 años empadronadas en los barrios del distrito y dadas de alta en esta plataforma de participación municipal.

En la votación, el 65,94% de los vecinos participantes respaldó la implantación del SER, siendo Moscardó el barrio con más votos favorables con una cifra del 70,93%. En el caso de Almendrales y Pradolongo, el apoyo de los vecinos fue del 62,73% y 63,13%, respectivamente.

OCIO. ASPIRA A SER EL NUEVO «KILÓMETRO CERO» DE LA CAPITAL

# Cine, café y lo que surja: Movistar reimagina su tienda de Gran Vía

Recupera su estilo clásico y adopta un enfoque centrado en la cultura y el audiovisual

JOSÉ M. RODRÍGUEZ SILVA

Hay obras que se basan en crear cosas nuevas, pero, en otras, la clave está en destapar todo lo que ya estaba ahí y estaba oculto. La de la nueva tienda de Telefónica en Gran Vía es parte de las segundas.

Con una última remodelación a imagen y semejanza de las primeras tiendas de Apple, el establecimiento se ha vuelto a lavar la cara para mostrar una imagen más acorde al casi centenario edificio en el que está y cambiar su misión a una más enfocada en convertirse en el nuevo centro cultural de la Gran Vía y un punto de encuentro para toda la producción de Movistar Plus+.

Así, los muros y columnas de la tienda han recuperado su antigua imagen, el suelo vuelve a ser de mármol y, en vez de ocultarlo, el espacio luce orgulloso su techo pintado a mano en 1929 por Agustín Espí Carbonell, un pintor catalán del que incluso se ha rescatado un autorretrato durante la restauración.

Más allá de esta combinación de lo clásico y lo moderno de los productos de Telefónica, la idea es que el renombrado como Espacio Movistar sea mucho más un punto de encuentro de todo lo que hace la compañía que un simple espacio

de venta. Para ello, las apuestas son varias y pasan, en primer lugar, por

conectar por primera vez la tien-

da con la otra

La nueva tienda de Movistar en Gran Vía recupera sus suelos y techos originales. TELEFÓNICA

parte del edificio ocupada por la Fundación. El nexo entre las dos estará además presidido por una nueva cafetería con vistas a Gran Vía, que aspira a ganar puntos como uno de los pocos rincones escondidos y tranquilos que quedan en la arteria principal de la capital.

Además, la cafetería podrá servir como previa o post de la otra apuesta fuerte de la compañía de telefonía e Internet: los eventos culturales. La tienda sube la apuesta de Movistar por sus series y la creación de contenido con su propio cine en el que se proyectarán películas y series y se harán coloquios, con la proyección de la recientemente estrenada El 47 como uno de los primeros eventos .

Más allá, el otro gran elemento llamado a copar las redes sociales de los visitantes es la cabina LED envolvente en la que uno podrá entrar, ver e incluso oler sus series favoritas (una experiencia no recomendable para alguien de mareo fácil) y la que prontollegarán otros contenidos de Movis-

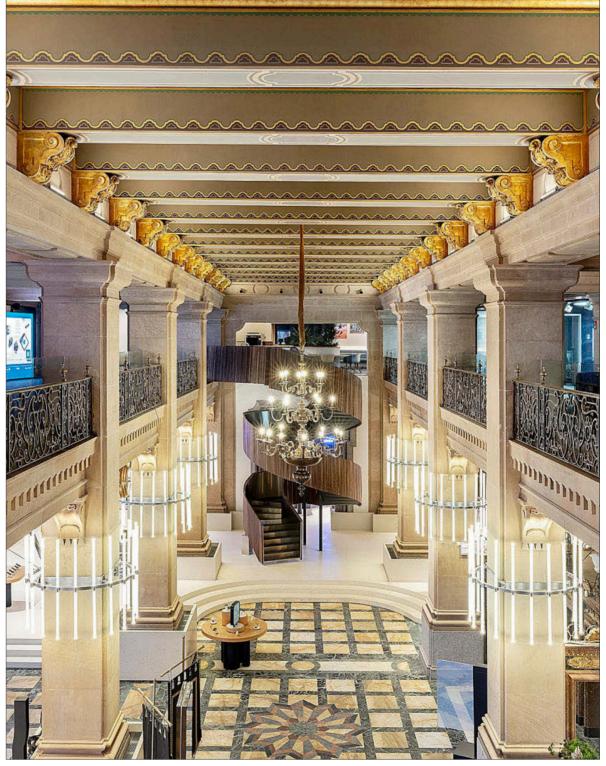



Nadal o los equipos de Movistar estarán presentes.



El espacio contará con un cine en su interior.

tar como el fútbol, ya que la empresa prepara una serie de acciones con La-Liga para las próximas semanas. Entre ellas, la posibilidad de tomar un café con la cara de tu jugador favorito, tatuarse su nombre y dorsal o varios concursos de habilidades.

Como se pudo ver en la inauguración del jueves, la otra gran apuesta de Movistar son los eventos, unos eventos muy visibles desde fuera, ya que los cristales de la tienda serán totalmente transparentes.

Así, Gran Vía prácticamente colap-

só la noche del jueves ante las decenas de personas pegadas al vidrio para adivinar en el interior del evento a deportistas como Rafael Nadal, Carolina Marín o *influencers* como Lolalolita o esperando a la caza de una foto a las puertas del evento.

Una circunstancia que tiene visos de repetirse, ya que Movistar quiere aprovechar el espacio para repetir este tipo de eventos y sacarle partido al talento que se aglutina no solo en las series y películas que produce, sino también en sus equipos de deportes electrónicos o los influencers con los que colabora.

#### **DOS TRUCOS**

Ahí, no solo tiene la posibilidad de jugar con los 2.800 metros cuadrados de espacio en pleno centro de Madrid, sino que la empresa se ha guardado un par de trucos

El mayor de ellos es lo que llaman La Cuarta Fachada, un *pantallón* de 23 metros de largo y cuatro de altura con una doble función: ser la pantalla trasera del plató que Telefónica ha disimulado en su tienda y que le permitirá celebrar eventos y grabar contenidos con sus artistas y una puerta secreta que da lugar a una sala de Fundación presidida por un impresionante mapa de 1924 que funcionará como una sección más del espacio en el caso de organizar nuevos eventos de

El otro lugar oculto en un primer vistado se esconde se esconde en la primera planta, cerca de la cafetería y las recuperadas lámparas con un siglo a sus

espaldas y consiste básicamente en dos cabinas. Dos cabinas que, eso sí, no son las de teléfono que gestionó durante casi un siglo la empresa, sino dos estudios de creación de contenidos orientados a tener de forma permanente a *streamers* o *podcasters* usando el espacio en directo... y a la vista de Gran Vía, un nuevo foco de atención para el transeúnte al que Telefónica quiere seducir de nuevo con esta mezcla del estilo clásico con los productos más modernos.

EXPOSICIÓN HASTA EL 3 DE ENERO

### La historia de las abuelas buceadoras, a los ojos de Alain Schröeder

Una muestra exhibe una serie de fotografías sobre estas mujeres y su milenaria tradición

#### VIRGINIA GÓMEZ MADRID

Desde hace siglos las *haenyeo* se sumergen en las *negras* aguas que rodean la isla de Jeju (Corea del Sur) para recolectar delicias del mar: pulpos, erizos... Lo hacen conteniendo la res-

piración, adentrándose hasta a 10 metros de profundidad y equipadas sólo con unos finísimos trajes de neopreno y unas gafas anticuadas. El silbido que emiten al salir es único. Pero si algo llama la atención sobre es-

tas mujeres del mar es su avanzada edad. Las más jóvenes superan los 50. Las más mayores, se acercan a los 80. Su milenaria historia, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, se acerca ahora a Madrid a través de *Grandma Divers*, una exposición del genial fotógrafo Alain Schröeder, que se podrá ver, de forma gratuita, y hasta el 3 de enero, en la World Gallery de B Travel Xperience (calle de Miguel Ángel, 33).

Un conjunto de 16 fotografías en blanco y negro y de gran formato componen esta muestra, que a través de la imagen narra la historia que hay detrás de las *haenyeo*, consideradas un tesoro nacional en Corea del Sur.

Objetos originales que utilizan estas mujeres del mar, como ropa y utensilios de pesca, y que han sido cedidos por el Haenyeo Museum gracias a la intervención del Centro Cultural

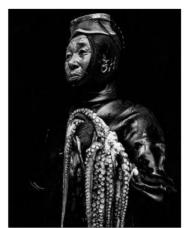

Una de las 'haenyeo'. A. SCHRÖEDER

Coreano de Madrid, completan la narración de esta exposición.

Además de acercar a la capital una de las tradiciones más desconocidas de Asia, esta exhibición sirve para poner en relieve un legado cultural único, transmitido de madres a hijas a lo largo del tiempo, que ha ido perdiendo interés entre las nuevas generaciones y que ahora desde el Gobierno y las comunidades locales se esfuerzan por conservar y promocionar.

El fotógrafo belga Alain Schröeder, con más de cuatro décadas de profesión a sus espaldas y reconocido internacionalmente, viaja por el mundo retratando temas de carácter social y a sus protagonistas. Las haenyeo, y su peligroso oficio, llamaron la atención de su objetivo y el resultado es la serie que ahora recala en Madrid, que ha sido premiada con galardones como el Photo Annual USA, el PX3 State of the World o el British Journal of Photography (BJP), además de ser finalista en otros tantos premios de alcance mundial.

### AGENDA DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE



El Jardín de las Delicias vuelve a la Complutense El recinto de Cantarranas Campus de la Universidad Complutense será el encargado de acoger los días 20 y 21 de septiembre la quinta edición de este festival que tiene como objetivo dar la bienvenida al nuevo curso por todo lo alto, a través del desarrollo de originales actividades junto a una variada gastronomía y oferta musical. El *show* contará con la presencia de artistas como Hombres G, Taburete, Juan Magán, La Oreja de Van Gogh y Viva Suecia, el grupo murciano que ejerce de cabeza de cartel.

### Conciertos, musicales, gastronomía y cerveza

JOSÉ CHINCHILLA MADRID

La gastronomía y los musciales protagonizan los eventos de esta semana. Proponemos algunos.

CONCIERTO. Great Straits

La sala La Riviera acoge el 20 de septiembre a la mejor banda tributo de Dire Straits. Con más de 300 conciertos alrededor del mundo, Rosende

es el intérprete más valorado internacionalmente a la hora de homenajear a su idolatrado Mark Knopfler. En el show sonaron éxitos como Brothers in arms, Going home, Romeo and Juliet. Un espectáculo-homenaje único en el mundo, que recrea hasta el más mínimo detalle de la escenografía y el sonido de la banda británica, para hacer bailar a los fans.

MUSICALES. 'Come From Away'
La cartelera madrileña de musicales vuelve a brillar en septiembre.
Espectáculos como El Rey León,
Aladdín, Malinche, The Book of Mormon, Grease, El fantasma de la ópera, Mamma Mía, We Will Rock You,
Los chicos del coro, Los pilares de la tierra, Wah Madrid y el tan esperado Come From Away que arrasó con

éxito en Broadway son algunas de las presentaciones que suben los telones de sus escenarios.

**GASTRONOMÍA.** Rita's Brunch El dEl 21 de septiembre vuelve Rita's Brunch con una explosiva *American Party* que promete ser el evento más grande y espectacular hasta la fecha en el autocine Madrid. Con un horario extendido de 12:00 a 22:00, esta edición especial será una experiencia para disfrutar desde el mediodía hasta el anochecer. Habrá competiciones de baile, sorpresas, premios, toros mecánicos y tatuajes de henna.

ANIVERSARIO. Xiaolongkan

El clásico restaurante chino de la calle Maestro Arbós, 3 de Legazpi celebra su cuarto aniversario regalando 50 cenas *master class* para las 50 primeras personas que lleguen a su restaurante el jueves 19 de septiembre a las 20:00 horas. Una experiencia creada para celebrar sus años en Madrid en la que nos desvelarán los secretos del *Hot Pot*, el plato más popular en las celebraciones chinas.

### FESTIVAL. Tapa Mundi

Vuelve la popular ruta de tapas veganas del 19 al 29 de septiembre organizada por AMAVEG (Asociación Madrid Vegana). En esta ocasión la ruta estará dedicada a la cultura mediterránea. Un homenaje al aceite de oliva virgen, al ajo, al olor a naranja, al rojo de nuestros tomates, al aroma del tomillo y el laurel. En esta edición, el evento cuenta con 16 paradas en su ruta por los sabores mediterráneos acompañados de cerveza La Sagra. todo por un precio de 4 euros.

OCIO. Oktoberfest Vallecano Un año más regresa la fiesta que hermana el madrileño barrio de Vallecas y la ciudad de Múnich a través de la cerveza. El evento tendrá lugar del 19 al 22 de Septiembre en las pistas deportivas del Parque Javier de Miguel. Habrá cuatro variedades diferentes de cerveza y contará con una carpa al estilo alemán, música y food trucks.

**TEATRO.** Escenas de la vida conyugal Hasta el 29 de septiembre en el Teatro Rialto de la Gran Vía, los actores Ricardo Darín y Andrea Pietra dan vida a una comedia sobre el matrimonio dirigida por la dramaturga argentina Norma Aleandro. Funciones de miércoles a domingos.

**ENTRE GATAS** Y GATOS

¿Quién es esta gente tan zen que va siempre con una sonrisa en la cara, su esterilla colgada del brazo y un estilazo con su ropa de deporte? Era la pregunta que la venezolana Dalicer Cedeño se hacía cada día, al salir de la oficina, tras pasar muchas horas sentada. «Necesitaba moverme, pero no conectaba con el gimnasio, porque me aburría, y probé a correr y mis rodillas sufrían», cuenta. Así que esta ingeniera civil decidió probar una clase de yoga en Caracas.

«Pude hacer sólo el 20%. Me sentía rodeada de gente profesional haciendo posturas imposibles y yo me caía», recuerda. Pero lo importante sobre ese mat es que estuvo totalmente presente. «Es todo lo que necesitaba: pasé hora y media intentando entenderme para llegar al nivel, sin pensar en obligaciones o problemas. Y decidí que quería volver a practicar todos los días de mi vida», explica rotunda.

Tal fue el enganche con

la actividad que acudía al estudio de lunes a domingo. «Esa fue la clave de que me enamorara de la disciplina. Me encantaba estar en ese lugar incómodo, respirando y conectando con mi cuerpo, sintiendo cómo evolucionaba». Tuvo que abandonar sus vaqueros y pasarse a las mallas para poder llegar puntual a sus clases. «A mi jefe no le importaba porque veía lo bien que me sentaba. Un tiempo en el que las cosas se pusieron muy duras en Venezuela, incluso, la empresa me lo pagó». Su constructora cerró y lo que más le preocupaba a Cedeño era poder encontrar un empleo donde le permitieran seguir entrenando. «No quería dejar de hacer lo que me encantaba, así que empecé a moverme de Ecuador a Chile, porque dentro de mi corazón sabía que estar encerrada en una oficina de seis a seis no me llenaba. Quería dedicarme a la práctica, aunque no me lo planteé, la vida me llevó».

có, Gaby Aveiro. Hasta el punto de querer formar-



La instructora de yoga Dalicer Cedeño, con 'total look' de Oysho, realizando una asana en KO, donde imparte su clase. SERGIO GONZÁLEZ

**DALICER CEDEÑO** Esta sonriente venezolana iba en mallas a la oficina para llegar a tiempo a sus clases. Se enamoró de la disciplina y de Madrid

### La ingeniera civil que convierte el yoga en hábito en 21 días

### **CRISTINA GALAFATE** MADRID

se para impartir. «Todavía en mis clases la recuerdo energéticamente. La admiraba muchísimo y me ha hecho cultivar el yoga de una manera bonita». Su primera experiencia como profesora fue una de sus clases de memoria. «Me dio vergüen-

una prueba». Aunque la superó, muchas veces pensaba que debía buscarse un trabajo «de verdad», como le decía su madre. Miraba por mi porvenir siendo ingeniera. «Pero salía a las nueve de la noche todos los días y mi mente me decía: '¿Es esta la vida que quiero para mí?'. ¡Ni aunque me paguen todo el oro del mundo si tengo que renunciar a mi práctica!».

También montó una marca orgánica en la pandemia. «Pintaba con aguacate, cúrcuma... Y me pude mudar sola, montar un mini estudio y me fue muy bien. Empecé a hacer retiros y vi que me podía sostener no sólo emocionalmente, sino también monetariamente». Cualquier circunstancia en su vida, reconoce, la transita desde el yoga. «Es más que una postura bonita: una forma de vivir y de sentir».

Se marchó a España hace dos años y medio para hacer formaciones. «Desde el inicio sentí Madrid como mi casa y encontré en KO Urban Fitness Cen-

ter, que acababa de abrir, una familia. Me ofrecí como instructora y desde entonces estoy aquí impartiendo el programa Soul 21, rodeada de alumnas increíbles». Se trata de 21 días para crear el hábito de la práctica. «Soul es el yoga del alma, donde puedes fluir, no hay unas reglas específicas. Se basa en la meditación en movimiento, desde lo básico a lo más avanzado, manteniendo una respiración consciente. Cada clase es única». Ha conseguido hasta que alumnas dejen malas costumbres, como fumar. «Para una chica era una lucha constante, pero algo tan sutil como aprender a respirar ayuda a hacer ese clic y dejar de vivir en automático». De los ocho pasos de yoga que enseña, su favorito es el estado de dicha. «No es ser feliz todo el tiempo, sino sentirse plena, independientemente de las circunstancias. La espiritualidad está en tu interior y estás dichosa. Si sientes que no es en ese trabajo o en esa relación, te mueves, porque en el mat observas qué te está impidiendo llegar a la vida correcta».

Mucho tuvo que ver una instructora que le mar-

za entregar mi currículo porque sólo había dado yoga a mis amigos. Pero una chica necesitaba una profesora, le vio la pinta de yogui y le hizo

ADN. SUS SESIONES SE IMPARTEN EN C/BELÉN, 15 ● EN KO URBAN DETOX CENTER MADRID ● RESPONSABLE DEL PROGRAMA SOUL 21 ● 200 HORAS EN VINYASA ● HACE RETIROS



QUÉ SE LE OFRECE DÍAZ

# Brindis por los de siempre

Andas, deambulas en inspección, pues Madrid en septiembre siempre exige la ronda de reconocimiento. Cambia a tal velocidad que, en ocasiones, recorrerla es subirse a un carrusel desbocado. Los rostros familiares se convierten en borrón y no queda a quién saludar y te descubres en so ledad agarrada estúpidamente a la atrac-

ción, sin saber qué fue del personal. Dónde fueron, qué bar, qué tienda hubo. Ahora relucen la puerta pálida y las rejas de una vivienda, turística o no, ya el trasiego hablará, aunque estas mutaciones a pie de calle, sucedáneos del Madrid antiguo, siempre parecen petrificarse en el feísmo, en la nada.

Menudo mareo esta ciudad. Entre vueltas, el bochorno se despidió con la jubilación del Sylkar y el cierre del Mastropiero. Con 54 y 43 años a cuestas, uno, en Chamberí, y el otro, en Malasaña, el mérito es, sobre todo, el de la resistencia, su obstinación. Por haber mantenido dos recovecos a los que era necesario regresar. Carmen y Alfredo, sirviendo en barra el culmen de la tortilla sin cuajar, siempre recién hecha, y Mirta e hijo, regando sus empanadas y pizzas con

diálogos suculentos a la par, sin fallar ni un día al regalo-no es metáfora-de las tartas y el dulce de leche.

Desde su labor elemental de alimentar a los fieles, poca broma, quizá fuese el cuidado, o la precisión sobre lo que importa, es difícil de concretar, lo que lograba que, ya desde la visita primeriza, pertenecieses al terreno. Pues sólo en cierta tascas y tabernas madrileñas ocurre aún el prodigio. En la ciudad del sinfín de franquicias; de los no lugares para todos los gustos -a fuerza de propagación, nos son ya hábitat natural-; de las estrellas Michelin y chefs a porrillo; de las hamburguesas de autor y lo que se tercie; de los mercados gastro; de los clásicos reinventados, como el Melo's, y fallidos, como El Palentino; de los vendedores que antaño tentaban con tallarines a la salida de las

discotecas, en esta bendita ciudad, lo raro son esas mesas donde creer en los brindis.

Esos santuarios donde te conocen a golpe de fidelidad (La Palma 60, Los Porfiados, 13 cuadros, La Lorenza, Ataca Paca...), donde Madrid continúa siendo un barrio, y puedes desplegar los mapas comunes, y aguantan la conversaciones, mientras apuras la copa con los dueños –pero no siempre, por su bien-, y donde la vida, de repente, se muestra sin fisuras y, por unas horas, se abren respiraderos en los días, y donde, tras el desayuno y el aperitivo, sólo se alumbran bellos comienzos, y donde la comida, la cena y sus sobremesas terminan siendo el baile de los bailes al son de la banda local, que escribió Szymborska. No confiesen en exceso si, suertudas, frecuentan una catedral así, con historia, que se llena. Pero amárrenla.



### **MUNDO AGRARIO**

**CASTILLA Y LEÓN OPTA A 6,6 MILLONES DEL 'PLAN RENOVE'** Supone el 70% del presupuesto de las ayudas del Mapa a la modernización de maquinaria agrícola, el 'gajo' que

acaparó la Comunidad en el reparto de la última subvención de 2023. La convocatoria tiene dos líneas, una para sembradoras y otra para el resto de las máquinas

**EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS 4 NI S



Lunes 16 de Septiembre de 2024. Número: 9.009. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# El Laboratorio de Evolución de la UBU aspira a los fósiles de Atapuerca pero precisa más «espacio»

Demanda «más espacio para seguir creciendo» porque dispone de una importante colección y aspira a ser el depósito de fósiles de la Sima de los Huesos • Arqueología, paleontología y ADN son las líneas de trabajo de un equipo de 15 personas Paga, 3



### EL BURGOS ESPERA AL DESCUENTO PARA GANAR CON UN GOLAZO DE FER NIÑO

Partido no apto para cardiacos en El Plantío con un final de infarto gracias al gol de Fer Niño en el descuento que permite al Burgos CF sumarse otra victoria en casa y los tres puntos a costa del líder, un Zaragoza que no fue capaz de

doblegar a los blanquinegros, que, incluso, se permitieron fallar un penalti que hubo que repetir dos veces. Partido igualado que iba al reparto de puntos hasta que Niño hizo saltar a la grada con su golazo.

Págs. 10 y 11

### **CASTILLA Y LEÓN**

### Sanidad supera ya las 40.000 quejas, más de la mitad por la excesiva espera

Suben las reclamaciones en hospitales pero bajan en Primaria. En Zamora se disparan un 63%. Sacyl da la razón al usuario y pide perdón en una de cada cuatro



Dabiz Riaño:
«Está muy bien
que nos apoyen,
pero el Camino
de Santiago
sigue sin ser
accesible»

BURGOS

La Asociación CompostELA lleva varios años recorriendo parte de la Ruta Jacobea y tomando buena nota de lo que a su paso se encuentra, con el objetivo de denunciar la falta de accesibilidad para cualquier viajero con movilidad reducida. El burgalés Dabiz Riaño, diagnosticado de ELA hace más de una década, se sumó a la expedición por tercer año consecutivo. Pág. 5

El desaparecido murió al salirse de la carretera de Carcedo

Pág. S

### **CULTURA**



El festival EnClave de Calle cierra una edición con gran respaldo del público

Pág. 6

### CIENCIA LA UBU EN ATAPUERCA

# El Laboratorio de Evolución Humana de la UBU necesita «más espacio para seguir creciendo»

• Tienen una importante colección de antropología arqueológica y aspira a ser el depósito de fósiles de la Sima de los Huesos de Atapuerca • Arqueología, paleontología y ADN son las líneas de trabajo de un equipo de 15 personas

#### MARTA CASADO BURGOS

Una colección de antropología arqueológica del país, restos huesos humanos procedentes de excavaciones arqueológicas de la mitad norte de España, se conserva, se estudia y se analiza en el Laboratorio de Evolución Humana (LEH) de la Universidad de Burgos (UBU). El proyecto está muy ligado a los trabajos de excavación en los yacimientos de Atapuerca. Todo el material procedente del yacimiento de Portalón de Cueva Mayor (cerámicas, restos de fauna y fósiles humanos) se conservan en este departamento del edificio de I+D+i inicial de la UBU. Han ampliado espacio ocupando toda una planta, pero no es suficiente.

Los restos de la colección, formada

por colecciones arqueológicas de enterramientos medievales la gran mayoría, y del Neolítico se conservan en estanterías apiladas hasta el techo por las estancias del laboratorio y en el sótano. La histórica son unos 3.600 restos que proceden de Burgos (enterramientos del Monasterio de San Pablo, los restos de San Amaro cedidos por el Museo de Burgos, individuos de los sarcófagos de Ubierna) pero también restos de otras excavaciones en Cantabria, Valladolid o Madrid. «No están mal conservadas ni muchísimo menos, están bien, pero sí es cierto que se nos agota el espacio especialmente un área de consulta de investigadores», explica el director del LEH, José Miguel Carretero.

Las necesidades se multiplicarán cuando el director del Laboratorio de la UBU 'herede' la dirección del proyecto de investigación que encabeza Juan Luis Arsuaga. «Mis 'herederos' por decirlo así se saben desde siempre, no es un secreto, son José Miguel Carretero de la Universidad de Burgos

20

Aniversario. El Laboratorio de Evolución Humana llega a la 20 con buena salud. El grupo se constituyó el 23 de mayo de e Ignacio Martínez Mendizábal», contaba el codirector en la última rueda de prensa de presentación de resultados de las excavaciones de Atapuerca junto con Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro.

En el último proyecto de investigación relativo al complejo de Cueva Mayor que engloba la investigación en Portalón, Estatuas y Sima de los huesos, el primer investigador principal es Juan Luis Arsuaga, adscrito al Centro Mixto de la Universidad Complutense de Madrid-Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humanos. Como segundo Investigador Principal está José Miguel Carretero del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos.

En la convocatoria anterior figuraba Martínez Mendizábal que investiga en la Universidad de Alcalá de Henares.

De ahí que a la importante colección de anatomía comparada de fósiles humanos, que el equipo estudia en colaboración con los estudiantes del Máster de Evolución Humana, se unan en un futuro próximo los restos que aparezcan en la Sima de los Huesos. El equipo de la UBU es especialista en el estudio postcraneal de estos fósiles analizando patrones de crecimiento, alimentación, genética... «Tenemos que aprovechar esa inercia y nos gustaría mejorar las condiciones del equipo para seguir creciendo», apunta el director del LEH quien reconoce una «buena disposición», del equipo rec-



Trabajo de siglado de los restos recuperados en esta campaña en el yacimiento de Portalón. De fondo las cajas que conservan parte del material para el que se reclama más espacio. O.C.

### NUEVO PROYECTO DE LA JUNTA Y LA ÚNICA ERC ADVANCED GRANT DE LA REGIÓN

La financiación es otro de los puntales en los que se basa el equipo de investigación del Laboratorio de Evolución Humana de la UBU para crecer. Uno de sus proyectos está entre los diez mejor puntuados en la última convocatoria de Proyectos de Investigación en Ciencia Aplicada de la Junta cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Son 41 proyectos con inversiones entre 60.000 y 180.000 euros a realizar en cinco años. Entre los de máxima cuantía está el proyecto 'Bioarqueología de la reproducción humana: una perspectiva evolutiva sobre problemas

actuales', presentado por Rebeca García.

En el ámbito de la genética el proyecto PaleoMix de Colin Ian Smith o el único ERC Advanced Grant de Castilla y León obtenido por Cristina Valdioseras para el proyecto AdMexture dotado con 2,5 millones de euros a

desarrollar desde este mes de septiembre hasta agosto de 2029. «Es un proyecto que esta generando mucha demanda e interés en estudiantes de doctorado y postdoc y colaboraciones», señala Carretero. El objetivo del proyecto es analizar las 'Raíces bioculturales de la diversidad y la desigualdad en México: 500 años de historias mestizas' utilizando técnicas avanzadas de bioarqueología y genética. Otros proyectos punteros tienen que ver con los estudios de isótopos estables que han permitido leer mejor lo que cuentan los fósiles.

toral. Para la UBU supondria estar en la dirección de Atapuerca.

Ahora se redacta el próximo proyecto de investigación donde Carretero y Martínez Medizábal asumirán el relevo de Arsuaga como ya lo han hecho Marina Mosquera con Eudald Carbonell y María Martinón con José María Bermúdez de Castro. En esta linea el propio Arsuaga apuntaba en esa última rueda de prensa conjunta que «el proyecto se queda en Burgos, es importante porque empezamos viniendo de fuera pero el peso del proyecto estaba en Madrid y en Tarragona, ahora nos hemos esforzado para que todo esté radicado en territorio burgalés con vocación internacional». En la tercera generación ese peso en Burgos será mas importante con el Cenieh y la UBU.

El LEH llega a la veintena con un prometedor futuro y un equipo que no ha hecho más que crecer. Ya cuentan con cinco profesores e investigadores consolidados. A Carretero, que forma parte del equipo de Juan Luis Arsuaga desde las primeras incursiones a la Sima de los Huesos, se unen los investigadores Rebeca García, Eneko Iriarte, Colin Ian Smith y Cristina Valdioseras. A todos ellos se suman siete estudiantes de doctorado y dos postdoctorados en proceso.

En torno a 15 personas implicadas en las investigaciones vinculadas a arqueología de colecciones de la Edad Media y del Neolítico, entre las que se encuentran las de Portalón en Atapuerca; estudios de paleontología de esas colecciones para, posteriormente, aplicar por comparación a los fósiles de la colección de la Sima de los Huesos de Atapuerca; estudios relacionados con la genética y los isótopos estables que permite inferir múltiples estudios sobre dieta, gestión de la fauna doméstica, o estudios genéticos de las poblaciones. También se realizan análisis sobre la fauna.

Y otras colaboraciones como el hallazgo de Tina, la niña neandertal con Síndrome de Down, la datación de la mano de Irulegi, estudios de dieta como la tolerancia a la lactosa, análisis de domesticación de animales o selección de grano en el neolítico, análisis genético de los primeros enterramientos islámicos en Oriente Próximo o la relación genética de los primeros agricultores y ganaderos de Anatolia con los de Portalón o la globalización a través de sus cerámicas



El LEH cuenta con una colección de anatomía comparada de fauna que permite identificar los restos que aparecen en la excavación. ÓSCAR CORCUERA

## Todos los análisis para conocer mejor a los fósiles de la Sima

La colección de antropología permite mejorar metodologías a aplicar a restos antiguos

### M. CASADO BURGOS

La colección de arqueología comparada abarca a un millar de individuos y unos 3.600 restos que comprenden desde la Edad Media a poblaciones neolíticas. Es una colección que «en si misma es una investigación» pero que persigue «estudiar las muestras a fondo y, además, usarlas como comparación», explica el director del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos, José Miguel Carretero. Algo que abre las instalaciones a investigadores externos.

Se trata de «una de las mejores colecciones de la península, están bien conservadas y son diversas con individuos adultos, jóvenes e inmaduros de ambos sexos», señala. Estos restos proceden de excavaciones del equipo pero también hay cesiones de otros proyectos y de otras provincias de Castilla y León o de otras comunidades del norte del país. Los restos se someten a intensos estudios de microscopía, TAC, aparatos de difracción de rayos X, espectómetro de masas o isótopos. Análisis que no son habituales en colecciones más modernas pero que sirven para afinar una metodología que servirá para el estudio de colecciones más antiguas como la de los restos humanos de la Sima de los Huesos, de 430.000 años y de una especie de homínido distinta.

De esta manera, esta colección de arqueología comparada se somete a estudios antropológicos completo. Labor que nutre la parte práctica de investigación de estudiantes del Máster en Evolución Humana de la UBU, los estudios de doctorado y postdoctorado. El objetivo es contar con restos bien datados, identificados y realizar estudios de articulaciones, desarrollo, peso corporal, morfología... «Tenemos recursos para poder hacer incluso ADN, definir el sexo y estudiar relaciones familiares, origen...». Lo que mejoraría la calidad de estas colecciones, la investigación publicada desde el laboratorio y ampliaría la demanda de colaboración de otros grupos de trabajo para comparar con sus propios fósiles. Estos estudios permite al Equipo de Investigación de Atapuerca contar con una colección fiable con la que comparar y aplicar metodologías y análisis a los fósiles más antiguos.

El estudio de esta colección es la primera toma de contacto con herramientas de investigación para los alumnos del Master de Evolución Humana que se forman en Geología del Cuaternario, paleontología y Técnicas aplicadas a la investigación.

Cada año cuentan con una decena de matriculados una cifra que «es idónea porque más, al ser un master eminentemente práctico, nos sería difícil de llevar», analiza Carretero. Esto también permite tutorizar investigaciones que sitúan al laboratorio de la UBU entre los que más tesis encabezan sobre materias de paleontología y geología del cuaternario. La formación es completa porque «aparece la arqueología pero también geocronología, paleontología de mamíferos» y que se continúa con la escuela de doctorado lo que permite «tener mucha investigación en marcha».





## **Unete al canal** de WhatsApp de

EL CORREO DE BURGOS



### **ENCLAVE DE CALLE** ACTIVIDADES







Los cacharros misteriosos atraen a mayores y pequeños. SANTI OTERO

### El festival EnClave de Calle cierra una edición con gran éxito de público

El Espolón concentró la mayor parte de la actividad del domingo, con mucho teatro

BURGOS

Una espléndida mañana de domingo saludó a la tercera y última jornada del festival EnClave de Calle que cuenta por cientos los espectadores que se han detenido unos minutos ante cualquiera del centenar de pases que las 16 compañías participantes han ofrecido de sus curiosos espectáculos.

El paseo del Espolón y su plaza de los Cuatro Reyes ha sido el epicentro de esta edición y a la que ha acudido en masa un público familiar que también ha sido asiduo a la plaza del Cordón, donde el festival ubica algunos de los ingenios más atractivos de este EnClave de Calle, especialmente para el publico de menor edad, que se despidió con la última actuación en la pla-

za de San Juan a las 21h.

Latarde del sábado y la mañana del domingo han sido los momentos preferidos de los burgaleses, aunque la coincidencia dela Noche Abierta de la asociación de comerciantes del centro histórico aportó un buen número de asistentes a los espectáculos de la tarde del viernes. A mayores, el final de las actividades de la tarde del sábado coincidió con el inicio de la carrera popular nocturna Burgos Run, que tomo su salida desde la plaza mayor.

El teatro, en diferentes formatos pero siempre con mucho humor y sensibilidad, dominó entre las artes de calle que han participado en este festival que está más que consolidado en este final de verano cultural burgalés.



La plaza de los Cuatro Reyes del Espolón, repleta para el último pase del festival. TOMÁS ALONSO



### EL CRUCERO CIERRA SU FIESTA

Tras una noche de música en el parque del Crucero con un gran número de asistentes para bailar a ritmo de Disco Mystika by DJ Monty, que actuaba en su propio barrio, una misa en el mismo entorno, a la que asistió la concejal de Festejos, Carolina Álvarez -en la foto con las reinas de la peña del barrio y los organizadores, los bailes regionales del grupo Trébede y una paellada popular pusieron el broche a las fiestas del barrio que se han recuperado este año. Aún quedaba fiesta por la tarde, ya tras la comida hubo sesión de bingo y para poner el punto y final a las fiestas se sorteó una camiseta del Burgos CF.



### BURGOS



La Asociación CompostELA continúa reivindicando la necesidad de eliminar las trabas existentes en el Camino de Santiago. ECB

# «Está muy bien que nos apoyen, pero el Camino sigue sin ser accesible»

Los burgaleses Dabiz Riaño y Leticia Río se suman de nuevo al viaje de la Asociación CompostELA, que demanda una Ruta Jacobea inclusiva para las personas con discapacidad

### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

El Camino de Santiago tiene dos caras. La amable, de la que más se habla, refleja las emociones a flor de piel del peregrino durante el trayecto y culmina con su entrada triunfal en la plaza del Obradoiro. La otra, habitualmente revestida de cierta épica -no es para menos-, alude a la dureza del itinerario, tan largo y a veces tortuoso que, inevitablemente, deja como recuerdo una buena colección de ampollas en los pies. Sin embargo, apenas se suele abordar una realidad que afecta a las personas con algún tipo de discapacidad física. En su caso, el más mínimo obstáculo es lo más parecido a un abismo. Por ello, la Asociación CompostELAlleva varios años recorriendo parte de la Ruta Jacobea, y tomando buena nota de lo que a su paso se encuentra, con el objetivo de denunciar la falta de accesibilidad para cualquier viajero con movilidad reducida.

Dabiz Riaño, al pie del cañón pese a ser diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) hace más de una década, se sumó a la expedición por tercer año consecutivo. También Leticia Río, técnica en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE) y cofundadora de Apapacha Ocio Inclusivo. Se conocieron en Burgos y forjaron amistad, hasta el punto de compartir aventuras únicas como el viaje de Dabiz por Europa del Este, plasmado en el documental 7 lagos 7 vidas, o esta Ruta Jacobea que tanto les llena y que derivó, en 2022, en un cortometraje titulado Damjan y el Camino.

La expedición de CompostELA 2024, formada por una docena de enfermos

de ELA, personas con diversidad funcional y voluntarios (73 peregrinos en total), llegó el pasado 10 de septiembre a la capital gallega tras varios días de caminata desde O Cebreiro (Lugo). Antes de partir, el grupo simbolizó su razón de ser a través de un enorme círculo, cuchara en mano, para exigir el «derecho a una vida digna». Bajo la batuta de Susi Seoane, también afectada de ELA, entonaron A Santiago voy de Los Tamara. La canción, su himno de este año, volvió a resonar en la plaza del Obradoiro nada más cruzar la línea de meta. Después, por la tarde, se trasladaron a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago para asistir a la proyección del documental Educación Inclusiva. Querer es crearla, de Cecilia Barriga, que pone de manifiesto

cómo «la exclusión de la escuela ordinaria vulnera nuestro derecho a una vida digna porque al separarnos de la escuela nos separan para siempre».

### DIVERSIÓN Y SUFRIMIENTO

«Ha sido muy emotivo», reconoce Dabiz. Agradece sobremanera las mejoras organizativas pese a que «la logística no es sencilla» y la colaboración, de nuevo, de la Guardia Civil en aquellos tramos por los que ni él ni muchos compañeros podrían pasar. Sin embargo, le apena comprobar que las demandas del colectivo siguen cayendo en saco roto. «Cero cambios», esgrime, mientras recuerda que «tenemos miles de puntos reportados en un informe» para que las administraciones competentes se pongan manos a la obra. Así las

cosas, remarca que «está muy bien que nos apoyen, que nos ayuden a cruzar el río, pero lo que realmente necesitamos es que el Camino de Santiago sea accesible».

«Hacemos una entrada triunfal en la plaza del Obradoiro, pero siguen sin devolvernos ese Camino que ha sido accesible por los siglos de los siglos», denuncia el científico y activista mirandés tras observar que apenas se ha realizado una pequeña intervención en la entrada a la ciudad para facilitar el paso de aquellos peregrinos con problemas de movilidad. Por lo demás, todo igual. Ni siquiera se ha actuado para favorecer la llegada de usuarios con sillas de ruedas al corazón de Santiago.

Leticia, también consciente de que «no hay turismo accesible» porque «la gran mayoría de hoteles no están adaptados», volvió a comprobar que los grandes protagonistas de CompostELA sufren un «desgaste enorme». No en vano, admira su resiliencia: «siempre con una sonrisa, animándonos. Su afán de superación y la fuerza que transmiten es para quitarse el sombrero». No es de extrañar, visto lo visto, que lo que más le ha marcado este año es «su fortaleza física y mental».

«Es un grupo muy diverso. Con diferentes afectaciones, síndromes, edades, estatus social, académico... Pero se unifica el objetivo, todo el mundo da lo mejor de sí mismo y se genera una burbuja de inclusión y de amor que tendría que ser ejemplo para la sociedad». Esa sería, según Leticia, la mejor manera de resumir un Camino «de emociones y de sentimientos en el que se disfruta pero también se sufre muchísimo».

El Camino de Santiago, con sus dos caras de la misma moneda, da para mucho. Para Leticia, uno de los momentos más significativos de este viaje fue el paso por el puente de Melide (A Coruña). «Para muchos es imposible de cruzar, pero uniendo fuerzas se puede y nadie se queda atrás». Se trata, sin duda, de «un símil de lo que hacemos». En cualquier caso, queda mucho por reivindicar y la familia CompostELA ha dejado claro que no piensa bajar la guardia bajo ningún concepto.

### Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido desde el 9 de septiembre

Luis Antonio, de 62 años, sufrió un accidente de tráfico a la altura de Carcedo / Su vehículo no era visible desde la carretera

### BURGO

La localización de Luis Antonio (62 años), en paradero desconocido desde el lunes 9 de septiembre, culminó el sábado, a última hora de la tarde, con el peor desenlace posible. Su cuerpo, sin vida, fue descubierto por unos paseantes en Carcedo poco antes de las 20:30 horas. Junto a él, su vehículo siniestrado tras caer por un terraplén en una zona de curvas en la BU-P-8012.

Los alertantes informaron inmediatamente a la sala de operaciones del 112, que movilizó a los bomberos de Burgos al tratarse de un accidente sumamente aparatoso. También se avisó del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil.

Una vez allí, se comprobó que el conductor fallecido era Luis Antonio. El vehículo en el que viajaba, según detallan los bomberos a través de *X* (antes *Twitter*), no era visible desde la carretera y su cuerpo fue hallado fuera del habitáculo.

Mientras los efectivos sanitarios comprobaban que el hombre estaba muerto, los bomberos realizaron labores de porteo y estabilización del turismo. Tras informar de lo sucedido, no han dudado en trasladar su pésame a los familiares y allegados de Luis Antonio.



Los bomberos, el sábado, durante la intervención. BOMBEROS DE BURGOS

## **OPINIÓN**

VAYA LÍO que se ha montado en Venezuela después de las elecciones celebradas recientemente. Existe una quiebra clara de su sistema político. Por un lado, Maduro, de conformidad con las decisiones de la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo, se ha proclamado vencedor de la contienda electoral y, por tanto, presidente electo. Por otro lado, su contrincante, el opositor Edmundo González, también se ha autoproclamado electo, fundado en las actas electorales de las que ha podido disponer. La Comunidad internacional, especialmente los países Hispanoamericanos de su alrededor incluso de su tendencia política como Brasil, México o Chile-y las naciones de la vieja Europa, han pedido a los responsables políticos venezolanos que liberen y publiquen las actas de las mesas electorales.



DISTRACCIÓN DE LA MENTE J.M. CANTERA CUARTANGO

# iSed La transparentes! La transparent de las institución públicas y de su gestión, desde h

En definitiva, que el escrutinio de los votos de los venezolanos sea público y notorio. A día de hoy, la publicación de esas actas brilla por su ausencia.

La transparencia de las instituciones públicas y de su gestión, desde hace unos años, se han convertido uno de los elementos esenciales que identifican las democracias

avanzadas. Por el contrario, los países que ocultan sus actuaciones o apenas son transparentes, muestran al mundo una señal inequívoca de que caminan en sentido contrario a la democracia. España aprobó hace más de una década, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuyo contenido ha hecho que el sector público español en todos los niveles territoriales, haya mejorado su transparencia, aunque no es menos cierto que su aplicación tiene muchos retos por delante.

Para profundizar en la transparencia de las Administraciones Públicas y del sector privado se celebrará los próximos días 25, 26 y 27 de septiembre de 2024 en la Facultad de Derecho de la Universidad de León, el IX Congreso Internacional de Transparencia dirigido y organizado por el Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva. Las comunicaciones y ponencias que se expongan tocarán muchos ámbitos de máximo interés como los partidos políticos, la participación electoral y la transparencia; medios de comunicación, periodistas y transparencia; lobbies y registros de grupos de interés; inteligencia artificial y transparencia; o los límites del derecho de acceso a la información. Este tipo de eventos son los que ayudan y sirven para progresar, consolidar y apuntalar el sistema democrático y la confianza de los ciudadanos.

### **ABEL**



### CASTILLA Y LEÓN A ESCENA



### LA BAÑEZA DEGUSTA LA MEJOR ALUBIA

La Bañeza degustó ayer la mejor alubia en la Feria Agroalimentaria y Alubiada organizada por el Ayuntamiento del municipio leonés. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen (tercero por la derecha), puso en valor la importancia de los productos locales para mantener la economía rural, informa Ical. La directora general de la Industria y la Cadena Agrolimentaria de la Junta, Cristina Frías, destacó el trabajo de productores, envasadores y Consejo Regulador para lograr que la comarca sea la más relevante de España tanto en superficie como en producción de esta legumbre.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS **DIRECTOR:** RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE: Manuel Remón

### REDACCIÓN:

Marta Casado, Natalia Escribano, Virginia Martín, Diego Santamaría Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD:

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN:
Miguel Cuenca-Romero

DISTRIBUCIÓN: Logintegral / Beralán, S. L. IMPRIME: Bermont Impresión. Avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid)

DEPÓSITO LEGAL: BU - 228 - 1999

### EL CORREO DE BURGOS EL⊕MUNDO

BURGOS PUBLICACIONES S. A.

# Sanidad supera ya las 40.000 quejas, más de la mitad por la excesiva espera

• Suben las reclamaciones en hospitales pero bajan en Primaria • En Zamora se disparan un 63% • Salamanca sigue a la cabeza, pero recibe menos en 2023 • Sacyl da la razón al usuario y pide perdón en una de cada cuatro

#### ESTHER NEILA VALLADOLID

Los servicios sanitarios generan cada año un mayor descontento entre la ciudadanía. La Consejería de Sanidad lleva doce años (con la excepción de 2020) batiendo su propio récord de reclamaciones recibidas. En 2023 superó por primera vez el listón de las 40.000. En concreto, llegaron 40.526 escritos de usuarios soliviantados por lo que entienden fue una asistencia deficiente. De media, son 111 al día en Castilla y León, según el último balance anual.

El incremento es del 4,3% respecto a 2022 y supone haber triplicado el nivel de quejas formuladas en la última década.

Como cada año, el grueso de las reclamaciones corresponde a la asistencia en los hospitales (suponen tres cuartas partes de todas las recibidas) y durante último ejercicio volvieron a crecer: pasan de 27.011 a 31.400 en el último año, un 16% más.

Mientras tanto, en los centros de salud el nivel de protesta disminuye por segundo año: de las 10.274 reclamaciones de 2022 a las 7.430 del año pasado, un notable descenso del 28%.

En comparación con el año anterior, el área de salud donde más crecen los usuarios indignados es Zamora, donde el volumen de reclamaciones creció en 2023 un 63%. De las 1.488 quejas contabilizadas en 2023 a las 2.421 del pasado ejercicio.

Por sus incrementos, a continuación se sitúan Segovia (aumentan un 24%, hasta las 2.275 quejas) y León (23% más, con 3.806), Valladolid Este (un 21,5% de incremento, hasta las 4.018) y Ávila (19%, con 3.028 reclamaciones recibidas).

Por el contrario, destaca el descenso del 24,2% en el área de Palencia (caen hasta las 2.280 quejas en 2023) y del 10,6% en Salamanca, que pese a ello es la provincia que mayor número de reclamaciones genera. El año pasado fueron 7.240 las formuladas en el área de salud salmantina.

El segundo volumen lo registra Valladolid Oeste, con 5.983 (un 7% más). Si sumamos las dos áreas de salud de la provincia vallisoletana (las casi seis mil del área del Río Hortega con las



Hospital Virgen de la Concha, en Zamora, donde más crecen las reclamaciones, un 63% el año pasado. ICAL

al día. Los centros sanitarios recibieron el año pasado una media de 111 reclamaciones en Castilla y León

cuatro mil de la zona del Clínico), juntas superan las 10.000 reclamaciones, lo que representa un incremento del 12% en esta provincia.

El siguiente puesto de este 'podio' de quejas es para el área de Burgos, con 5.730 escritos el año pasado (un 7% menos que el año previo).

En Bierzo fueron 2.578 las quejas contabilizadas (3,6%) y en el área de Soria se recibieron 809 escritos, un 8% menos que el año anterior.

Las listas de espera vuelven a ser

el principal motivo de queja y ya superan la mitad, al concentrar el 56% del total: 24.785 el año pasado, un 19% más que el anterior.

Dentro de este capítulo general, las más numerosas son las que tienen que ver en particular con las demoras para una consulta o una prueba: 18.203, al subir un 26% en un año. Es decir, cuatro de cada diez son por este motivo. Menos numerosas son las referidas a la espera para una operación: 3.299, apenas suben un 1,5%.

El resto de motivos más frecuentes son los asistenciales, que retroceden un 19% hasta los 9.598, principalmente por el acusado descenso de quejas por falta de personal (que pasan de

La organización y funcionamiento de los centros motiva 5.867 reclamaciones (-3,2%), la mayoría de ellas por la supresión de citas, consultas, pruebas (2.006 quejas, volumen similar al año pasado). La derivación de otros centros generó 144 (suben el 52%).

El trato recibido sustenta otras 1.980

incremento anual. El número de escritos de protesta sube un 4% hasta las 40.526 registradas durante el año pasado

(2,6% más). Con menor frecuencia se han presentado reclamaciones relacionadas con la documentación clínica 853, bajan un 3,6%), las condiciones de hostelería y confortabilidad de los centros sanitarios (831, 2,7% de subida), la información (433, un 26% menos) o de contenido económico (109, un 53% más).

### El malestar de trauma

Por servicios, el de traumatología y cirugía ortopédica, con 5.702 recla-

maciones, es el que más quejas recibió el año pasado, con un incremento anual del 4%. El motivo que más reclamaciones produjo dentro de este servicio fue la lista de espera, tanto de consultas y pruebas (2.979 quejas) como de intervenciones quirúrgicas (1.549 quejas).

El segundo servicio más contestado es radiodiagnóstico, objeto de otras 4.980 reclamaciones, debido en gran parte a la lista de espera de consultas y pruebas (4.334 quejas). Respecto al año anterior, este servicio ve incrementada sus reclamaciones un 24,3%.

Medicina de Familia recibió 2.896 reclamaciones, casi las mismas que el año anterior, la mayoría de ellas relacionadas con la falta de personal (953 quejas por esta causa), la insatisfacción con la asistencia recibida (827 quejas) y el trato personal inadecuado (382 quejas).

Urología y Oftalmología fueron objeto de 2.044 y 2.004 reclamaciones, con un aumento del 26% y 51%, respectivamente.

Por su incremento anual, los servicios donde más han subido las quejas son otorrinolaringología (844 quejas, un 72% más) y Unidad del Dolor (450, un 56% más).

Otros centros dependientes de la gerencia regional de salud recibieron 45 reclamaciones, de las cuáles 36 protestan por el funcionamiento del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

Además del desahogo que supone escribir una reclamación, trasladar el mal funcionamiento de un servicio público puede servir para corregirlo. Según el informe de Sacyl, en el 40% de los casos se adoptaron medidas correctoras sobre los asuntos planteados. Añade la Consejería que, en las respuestas remitidas a los reclamantes, en el 28% de los casos se aceptó el motivo que dio origen a la queja, al considerar «que el usuario tenía razón» en 12.037 ocasiones. Y «se pidieron disculpas en 9.666 ocasiones», casi el 23%.

Las que han mostrado reacción a la mejora son las gerencias de Segovia, Aranda de Duero, Río Hortega y Ávi-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 



LEÓN **SEGOVIA PALENCIA SALAMANCA SORIA** 101.9 FM 103.4 FM 99.8 FM 90.2 FM 88.1 FM ÁGREDA **ASTORGA** BÉJAR ARENAS DE SAN PEDRO ÁVILA 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM **BURGOS CIUDAD RODRIGO VALLADOLID ZAMORA** ARANDA DE DUERO 91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM

### CASTILLA Y LEÓN

### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

la, las únicas que detallan en este informe anual de la Consejería las acciones que han introducido para mejorar los aspectos señalados por los reclamantes.

Por otro lado, Sanidad señala que «no se detectaron las anomalías referidas en 3.914 ocasiones (9,2%). Y en la respuesta a 19 reclamaciones «se hace referencia a la derivación a otros órganos por considerar que los motivos de queja podían dar lugar a otros procedimientos distintos de tipo administrativo, patrimonial, judicial o penal.

Presentar una reclamación es uno delos cauces que tiene el usuario para trasladar a los gestores sanitarios su insatisfacción por la prestación de una asistencia que percibe como deficiente. El paciente puede presentar su escrito en el propio centro o servicio sanitario, en las oficinas de registro o a través del formulario disponible en la página web reclamacionesysugerencias.saludcastillayleon.es.

Prácticamente todas las reclamaciones se contestan y la mayoría en el plazo previsto de un mes.

Este tipo de reclamaciones no deben confundirse con las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, un mecanismo legal previsto para aquellos ciudadanos que quieren exigir a la administración una indemnización económica en reparación por el daño causado (una vía obligatoria antes de presentar a la denuncia en los tribunales), cuya tramitación la Junta no promociona, ni facilita con un formulario específico ni responde en el plazo legal, que es de seis meses pero acumula un notable atasco con años de retraso

### Mujer de mediana edad

En cuanto a la distribución por edad y sexo de los reclamantes, se observa un predominio de mujeres (23.953 reclamaciones, el 59% del total), con respecto a los varones (16.492 reclamaciones, el 41%).

El grupo de edad que más reclamaciones realiza es el de 60-74 años (10.942, que suponen el 27%) y el grupo de 45 a 59 años se encuentra muy cercano (10.426 reclamaciones, un 25,8%).

Los centros y servicios sanitarios contabilizaron el año pasado más de 42,7 millones de actos asistenciales. De dividir ese número entre las que jas recibidas, resulta que se presentaron 94,8 reclamaciones por cada 100.000 actos (un 10,4% más que el año anterior). Eso supone que uno de cada mil actos genera un escrito de queja.

### 590 sugerencias

Además de la queja, los ciudadanos pueden formular sugerencias para promover la mejora del funcionamiento y organización de los centros y servicios sanitarios. En el año 2023 se han presentado 590, un 4,8% más que el año anterior.

En Atención Primaria se recibieron 207 sugerencias (un 5,9% menos que el año anterior) y en Hospitalaria, 348 (un 11,2% más).

# Pena de 3 años y 8 meses por intentar violar a una estudiante de Erasmus

El Supremo ratifica la condena que impuso la Audiencia de Salamanca / La abordó en el Paseo Fluvial de Salamanca y trató de penetrarla además de masturbarse encima de ella

### Í. ARRÚE VALLADOLID

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a tres años y ocho meses de prisión por un delito de agresión sexual en grado de tentativa a A.G.G., un salmantino nacido en 1978, que acorraló a una joven estudiante británica con beca 'Erasmus', a la que forzó para desnudarla, tocarla y tratar de penetrarla vaginalmente, además de masturbarse encima de ella, en unos hechos que ocurrieron el 18 de junio de 2018 en el Paseo Fluvial de Salamanca.

La reciente sentencia 585/2024 a la que ha tenido acceso este diario, ratifica la de primera instancia impuesta por la Audiencia Provincial (AP) de Salamanca el 26 de julio de 2021 y la posterior, en el mismo sentido condenatorio, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) de fecha de 10 de febrero de 2022, cuando el condenado, recurrió en apelación.

La última resolución del Supremo, después de que A.G.G. recurriera en casación, esgrimiendo error en la apreciación de la prueba y vulneración de su presunción de inocencia. Pero estos argumentos son rebatidos por el alto tribunal con bastante contundencia. Así, recuerda que la sentencia de instancia considera que la víctima proporcionó una versión, creíble, coherente y verosímil, y de entrada ratificada por el acusado, en la medida que no niega haber mantenido con ella una relación sexual.

### LESIONES COHERENTES

Añade que la víctima presentaba le-



Paseo Fluvial donde ocurrieron los hechos. E. P.

siones coherentes con la forma en la que dijo habían ocurrido los hechos (erosiones y hematomas), e inmediatamente después a que éstos tuvieran lugar (según ratifica el médico forense que inmediatamente le asistió vio tras los hechos en el acto del juicio ratificando su informe).

Y agrega: «Otro dato que corrobora la versión de la víctima es el hecho de que tuviera que buscar las llaves entre la maleza del lugar, lo que es un indicio de que hizo uso de ellas para defenderse del ataque contra la libertad sexual del procesado. Y un nuevo elemento de corroboración deriva del propio actuar del acusado en el momento de los hechos, ya que al quitarle el móvil con el que quería hacer fotogra-

fías, y tirarle entre arbustos viene a ratificar el hecho de que a toda costa quería invitar su identificación", señala el Supremo.

Según la sentencia ratificada, la joven estaba paseando por la zona sobre las 18.30 horas del 18 de junio de 2028 y, al llegar a donde se encuentra el antiguo molino de agua, se topó con el acusado, nacido en 1978, quien comenzó a seguirla y le mostró el miembro viril.

Siguiendo su paseo y tras recorrer un poco más el camino has-

ta donde es practicable, volvió la víctima sobre sus pasos, viendo en ese momento cómo el agresor mostraba el pene por fuera del pantalónchándal que portaba, sin llegar a bajárselo. Tras ello, guiado por un ánimo libidinoso y de satisfacción sexual, acercándose a la joven y contra su voluntad, la agarró por los brazos y mediante empujones y cierto arrastre, la llevó hasta el final del camino o sendero (punto más aislado y con mayor vegetación y maleza) - distante a unos 30 metros-, diciéndole que «estuviera tranquila, que sólo iban a tener sexo» para, tumbándola boca arriba, contra un árbol caído, -pese a los esfuerzos de ella de desasirse de él y de que no se pusiera encima de ella– logró quitarle los pantalones o «short» corto que vestía, así como las bragas, que tiró al suelo.

### INTENTO DE HACER FOTOS

Y, con el pene por fuera del pantalón y pegado a su cuerpo, tocándole los pechos por encima de la camiseta, intentó penetrarla vaginalmente, cosa que no consiguió, pues, la estudiante se resistía utilizando sus manos en las que tenía un juego de llaves de casa. Ante ello, el procesado se retiró de la chica y poniéndose en pie comenzó a masturbarse frente a ella, diciéndole: '¡Qué rico!', momento que la joven aprovechó para ponerse su pantalón y recoger sus cosas.

Seguidamente, ésta última intentó, con su teléfono móvil de un valor de unos 142 euros, hacerle alguna fotografía al procesado, no permitiéndoselo éste al arrebatárselo de la mano, para, luego, desprenderse del mismo, tirándolo a la maleza, sin que conste acreditado que dicho móvil se lo guardara y quedara con el fin de apropiarse del mismo, llegando, cuando abandonaba el lugar el agresor, yendo detrás la víctima, con sus sandalias rotas, a entregarle el suyo propio, previa retirada de la tarjeta n SIM para que no le denunciara,

La víctima sufrió erosiones en una pierna y en el antebrazo izquierdo, una erosión en su pie izquierdo, hematomas en la cara interna de su muslo izquierdo, y otras erosiones y contusiones en la espalda, de predominio dorso-lumbar; lesiones de las que curó, en tres días.



# FRAN SARDÓN Autoritarismos

LLAMA LA ATENCIÓN los últimos resultados de algunas encuestas que afirman que más del veinticinco por ciento de los jóvenes universitarios verían, con buenos ojos, decisiones autoritarias frente a acciones democráticas, aunque no se especifica qué tipo de casos o de circunstancias serían susceptibles de aplicar una acción autoritaria frente a un acción democrática y este dato sería importante conocerlo para entender un poco más lo que nos inquieta a los habitantes del Primer Mundo.

La Generación Zy los *Millennials* son los que parecen significarse más en este sentido y uno puede vislumbrar, de las cuestiones que se abordan en estas encuestas, que la inmigración puede ser uno de esos asuntos donde una cuarta parte de los jóvenes entenderían y justificarían «mano dura» frente acciones, que siendo contundentes, no vulneraran los derechos humanos. Porque claro, los regímenes autoritarios, al menos los que hemos conocido hasta ahora, no se han caracterizado por respetar los derechos humanos ni la dignidad de las personas y nada nos hace pensar que

los regímenes autoritarios del presente y del futuro o, los regímenes actuales que tildándose de demócratas emplean acciones autoritarias (hay ejemplos evidentes en Europa) vayan a respetar estos derechos inalienables al ser humano que a tantos y tanto ha costado conquistarlos, porque delo contrario, no estaríamos hablando de regímenes autoritarios o por lo que entendemos como tales. Es oportuno recordar que una definición de régimen autoritario es aquel en el que un líder dicta políticas y procedimientos y dirige y controla actividades sin ningún tipo de participación significativa por parte de sus subordinados (entendiendo por subordinados a nosotros, los ciudadanos).

En esto de la inmigración, como mínimo, hay mucha desinformación y una gran abundancia de información tóxica e interesa. Hay, también, mucho resentido y espabilado por ahí vociferando que utiliza un lenguaje llano, facilón, pero que resulta entre nuestros universitarios y entre quienes lo son, también.

En este artículo, más allá de otras consideraciones, necesarias para explicar, entender y ra-

zonar el fenómeno de la inmigración, sí me llama la atención y deberían tenerlo en cuenta nuestros universitarios, sobre todo los que cursan estudios de derecho y empresariales que son precisamente estos últimos, los empresarios, lo que más proclaman y los que más claro hablan de la importancia y la necesidad de la llegada de mano de obra inmigrante para que sectores como la agricultura, el campo, la ganadería, el sector servicios o la atención a las personas dependientes no colapsen por falta de mano de obra. Y ahora me voy muy lejos, a Japón, un país tradicionalmente reacio a la inmigración, declara que está dando pasos para aumentar la llegada de trabajadores foráneos por los problemas de natalidad que están teniendo y que nosotros también estamos empezando a sufrir.

Si tenemos dudas para entender este fenómeno, debido a ese fuego cruzado informativo que sufrimos; si no nos es suficiente o no nos convence el discurso de los derechos humanos o el de los efectos del poscolonialismo, siempre podemos estar atentos a esos otros discursos o razonamientos más fríos, más pragmáticos o más prácticos, que no se dejan llevar por los idealistas ni por los demagogos, pero que enmiendan la plana a los populismos oportunistas de saldo.

Fran Sardón es presidente de Impulsa Igualdad

### CASTILLA Y LEÓN



Entrega de premios del Fromago Commerce and Bar Fest en la plaza Mayor de Zamora. ICAL

## Javier Faúndez resalta el éxito de Fromago: «Ya es nuestra feria»

El presidente de la Diputación de Zamora valora «muy positivamente» el desarrollo y los resultados de la segunda edicion de Fromago: «La afluencia de gente ha sido espectacular»

### VALLADOLI

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, afirmó que la Feria Internacional del Queso Fromago Cheese Experience' «ya es nuestra y se va a quedar en Zamora todo el tiempo que creamos conveniente». Javier Faúndez hizo estas declaraciones en la Plaza Mayor de Zamora tras la entrega de los premios de la campaña Fromago Commerce and Bar Fest', en el estand de Caja Rural de Zamora.

«Las sensaciones son magníficas. Costó mucho lanzar esta feria porque, prácticamente, partíamos sin información. El trabajo que ha hecho la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas ha sido soberbio. Se han implicado desde un primer momento para que, en estos cuatro días, veamos el trabajo de trece meses», indicó.

«Los objetivos que se pretendían se han logrado. La afluencia de gente ha sido espectacular desde el primer día. Los expositores, felices, plenamente satisfechos. Las instituciones que han venido aquí, han salido con un sabor de boca magnífico, muy por encima realmente de las expectativas», destacó según informa Ical.

### **NEGOCIO**

Además, Faúndez hizo hincapié en los resultados que arroja la misión comercial inversa, introducida en esta edición de Fromago. «Han si-



E.M.

IBERDROLA Y LYDIA VALENTÍN. La compañía muestra su compromiso con la descarbonización del sector lácteo de la mano de Lydia Valentín, en la imagen junto a Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en la Comunidad, que abordó la importancia de la dieta y los beneficios de los lácteos

do unos resultados magníficos de negocio para las empresas de Zamora. Si las empresas de Zamora crecen, lógicamente, al final, la provincia y el sector salen reforzados», recalcó.

«Todas las actividades que se han programado, que han sido una auténtica locura, han funcionado muy bien y el nivel de aceptación por parte del público hizo que ayer, a primera hora de la tarde, el túnel del queso de La Marina, el de quesos internacionales, agotase los 600 kilos que traían y la organiza-

ción tuvo que hacer una maniobra para qe permaneciera abierto con quesos nacionales», comentó.

El presidente de la Diputación consideró que, aparte de «poner en valor» el queso y el sector primario de la provincia, «hemos puesto en valor a los productores» a través de las marcas como ExquisiteZa y todas las denominaciones de origen. «Han tenido un magnífico escaparte los vinos, los embutidos, la miel e, incluso, los caracoles. El impacto ha sido brutal», enumeró.



Actos litúrgicos en la solemnidad de la Virgen del Camino . ICAL

### RELIGIÓN

### LEÓN CELEBRA LA VIRGEN DEL CAMINO, PATRONA DE LA REGIÓN LEONESA

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, presidió este domingo en la Basílica de la Virgen del Camino la eucaristía central de la solemnidad de Nuestra Señora de los Dolores con la que, bajo el título de Nuestra Señora de la Virgen del Camino, toda la Diócesis legionense celebra a la Patrona Principal de la Región Leonesa. Esta fiesta «de la reina y madre del pueblo leonés» se consolidó a partir de 1961, coincidiendo con la dedicación del nuevo santuario, que desde el año 2009, por concesión del papa Benedicto XVI, ostenta el título de Basílica Menor. Desde ese año, el Ayuntamiento de León y los ayuntamientos del Voto -Villaturiel y Valdefresno-, como herederos de la antigua Hermandad de la Sobarriba, acuden a la eucaristía que se celebra a la hora del Ángelus de cada 15 de septiembre. /ICAL



Bóveda dentro de la catedral de Palencia. ICAL

### **PALENCIA**

### DESCUBREN UNA CRIPTA EN LA CATEDRAL TRAS UNAS OBRAS

Las obras de restauración de la catedral de Palencia han dejado al descubierto varios e inesperados restos arqueológicos de gran relevancia. Fue al realizar catas en el suelo del templo cuando desvelaron uno de los mayores secretos que se ocultaban bajo sus cimientos: una cripta abovedada de época prerrománica que llevaba siglos escondida bajo la capilla de San Isidro. Se trata de un hallazgo excepcional ya que podría incluso llegar a reescribir la historia de la seo y revelar estructuras que podrían conectar la catedral con el antiguo hospital de San Bernabé. Este descubrimiento podría ofrecer información crucial sobre la Palencia prerrománica y la evolución de la ciudad durante la Edad Media. Además, podría arrojar luz sobre la vida religiosa, la arquitectura y las técnicas constructivas de entonces. Estos hallazgos también podrían modificar la comprensión actual sobre los orígenes y la importancia histórica de la catedral y su entorno. / ICAL

### **DEPORTES**

# El Burgos tumba al Zaragoza en el descuento y se coloca quinto

**FÚTBOL.** Espera al descuento para ganar con un golazo de Fer Niño y sumar otra victoria en casa y los tres puntos a costa de un Zaragoza que pudo doblegar a los blanquinegros, que se permitieron fallar un penalti

**BURGOS** 

El Burgos CF se llevó una victoria de campanillas en el último suspiro ante el Zaragoza por 1-0 con un gol marcado en el descuento por Álex Sancris y se hizo justicia al mejor juego de los burgaleses que desperdiciaron un penalti al filo del descanso lanzado por dos veces por Curro Sánchez y que paró en dos ocasiones el meta Poussin. Con esta victoria, el cuadro burgalés asciende al quinto puesto de la Liga Hypermotion con 10 puntos.

Este encuentro llegó en un gran momento para los dos equipos que llegaron situados en la parte alta de la clasificación después de llevarse disputadas cuatro jornadas en la Liga Hypermotion. Los burgaleses se presentaron a este choque después de lograr un meritorio triunfo a domicilio ante el Huesca por o-1 y con la firme intención de resarcirse de su último tropiezo en casa ante el Castellón por o-2. Y qué mejor forma que hacerlo ante uno de los 'gallitos' de la competición, el Real Zaragoza, que llevado de la mano del veterano técnico, Víctor Fernández, con una amplia y brillante carrera como entrenador, que llegó a este choque como líder con 10 puntos.

Los chicos dirigidos por Jon Pérez Bolo sabían que tenían una gran oportunidad de lograr una victoria que les igualaría en la clasificación con los maños

El arranque de partido estuvo marcado por dos equipos que lucharon por hacerse con la posesión de balón, que jugaron de inicio con el clásico esquema táctico 4-4-2.

Los locales ejercieron una presión alta, que ahogó el juego creativo de los zaragocistas. Los burgaleses parecían merodear más el área visitante ante un rival que tardó en sacudirse el dominio. Con el paso de los minutos, la circulación de balón era lenta por parte de los dos contendientes, que tuvier on problemaspara encontrar huecos.

La primera ocasión con cierto peligro llegó para los burgaleses, que realizaron una excelente combinación, que acabó con un disparo de Álex Sancris que salió desviado cuan-

Fer Niño celebra el golazo que marcó en el tiempo de descuento. SANTI OTERO



SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 5 do se cumplía el minuto 12. De nuevo, el Burgos volvió a acercarse con peligro en un remate de Córdoba que atrapó sin problemas el meta francés **BURGOS** ZARAGOZA Poussin a los 16 minutos. El Zaragoza comenzó a enseñar sus garras a ESTADIO EL PLANTÍO. 10.000 ESPECTADORES los 20 minutos después de forzar una Burgos CF: Cantero; Arroyo, Córdoba, David López, Florian (Ian Forns, 76'); Álex Sancris, Atienza, Morante (Fer Niño, 62'), Córdoba (Dani Ojeda, 90'); Curro Sánchez (Borja, 90') y Espiau (Kevin Appi, 62'). falta directa peligrosa en la frontal del

> El conjunto maño parecía, poco a poco, tomar el mando del partido y de nuevo dispuso de una buena oca-

> área. Mario Soberón se encargó de

lanzar el golpe franco que despejó

con seguridad el meta local Cantero.

sión para adelantarse en el marcador a los 24 minutos en un centro desde la banda de Toni Moya, que desvió el lateral burgalés Florian, que a punto estuvo de sorprender a su portero Cantero, que se vio obligado a enviar el esférico a córner.

El encuentro entró en una fase trepidante, con dos equipos con clara vocación ofensiva. Arnau Liso puso adelantar al Zaragoza en un disparo intencionado que sacó providencial Cantero a los 27 minutos.

El Burgos no se amilanó y respon-

dió con una excelente ocasión que tuvo Sancris con un centro-chut que se marchó ligeramente desviado a los 32 minutos. El conjunto maño llevó el mando del partido en el último tramo del primer periodo, mientras que los burgaleses esperaban agazapados buscando sorprender en alguna contra.

El Zaragoza merodeaba cada vez más el área burgalesa y Soberón tuvo en sus botas el o-1 en los últimos instantes de la primera parte con un potente remate que se encontró



### La Cana de los Kioskeros

### **DEPORTES**

con una nueva gran intervención de Cantero, el mejor de los locales en esta primera mitad.

### UN PENALTI, DOS FALLOS

Sin embargo, el Burgos desperdició la mejor ocasión del partido por un penalti cometido sobre el delantero Espiau por derribo de Aguado dentro del área cuando el encuentro llegaba al descanso.

Curro Sánchez se encargó de lanzar la pena máxima, pero el meta francés Poussin adivinó donde iba a ir el tiro y desvió el balón. El colegiado mandó repetir el penalti y sorprendentemente Poussin le volvió a detener la pena máxima. Ver para creer. Los aficionados locales se llevaron las manos a la cabeza, como los jugadores y cuerpo técnico del Burgos, que vieron cómo desperdiciaron dos ocasiones seguidas para ponerse por delante en el marcador. Al descanso, se llegó con empate sin goles.

Tras el paso por los vestuarios, el Burgos, salió espoleado y jugando con mucha intensidad, encerrando al Zaragoza en su campo. Sin embargo, con el paso de los minutos, el equipo burgalés perdió fuelle y los de Víctor Fernández recuperaron el mando y comenzaron a llevar el control, del juego y a buscar el área rival.

El conjunto maño creó una de las ocasiones más claras de todo el partido a los 61 minutos en un potente disparo del defensa Toni Moya, que se estrelló de manera espectacular en el larguero. El técnico local, Jon Pérez Bolo, dio entrada a Appin y Fer Niño para dar mayor frescura al ataque local, que comenzó de nuevo a carburar y a crear problemas a los maños. Por su parte, el técnico del Zaragoza, Víctor Fernández, agotó los cambios para frenar el ímpetu ofensivo de los burgaleses.

Y la justicia divina llegó para el Burgos en el descuento con una jugada con clase de Álex Sancris, que recortó a su defensor y marcó de tiro colocado, dando la victoria al Burgos, que acabó con la condición de invicto del Zaragoza.

### EL PARTIDO DE EL PLANTÍO, EN IMÁGENES



Curro se lamenta, junto a Atienza, tras haber fallado el segundo lanzamiento de penalti. FOTOS: SANTI OTERO



Edu Espiau intenta golpear de cabeza.



Borja Sánchez protege el balón ante un rival.



Las caras de la afición cambiaron tras el gol de Niño.



 $Buen\ ambiente\ en\ El\ Plant\'io\ para\ recibir\ al\ l\'ider.$ 

# El Mirandés prolonga la fiesta

**FÚTBOL.** Los rojillos se mantienen invictos tras cinco jornadas sacando partido de su potencial y su puntería

SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 5)

0 **ALBACETE** 

MIRANDÉS ESTADIO DE ANDUVA. LLENO

CD Mirandés: Raúl Fernández; Juan Gu-

térrez, Tachi (Egiluz, 46'), Tomeo; Rincón (Pa-rada, 68'), Lachuer (Ander Martín, 83'), Go-rrotxategi (Homenchenko, 83'), Reina, Julio Alonso; Panichelli y Urko Izeta (Bassinga, 87').

Albacete Balompié: Raúl Lizoain; Rueda (Álvaro Rodríguez, 46´), Jon García, Diego González, Jaume Costa (Riki Rodríguez, 35´); Lazo, Rai Marchán (Juanma García, 68´), Agus Medina, Morcillo (Meléndez, 68´); Fidel e Higinio Marín (Alberto Quiles, 46´).

Árbitro: Lax Franco (Murciano) y en el VAR Milla Alvendiz (Andaluz)

Tarjetas amarillas: Tachi, Egiluz; Fidel y Me-

Tarietas rojas: No hubo

Goles:1-0 (18'): Urko Izeta. 2-0 (84'): Panichelli.

Segunda victoria de la temporada para un CD Mirandés que fue capaz de imponerse al Albacete Balompié en Anduva firmando un comienzo de campeonato notable pues disputadas cinco jornadas ligueras todavía no conoce la derrota. En una primera mitad bastante igualada y de pobre espectáculo, el equipo de Alessio Lisci consiguió golpear rápido en su primera llegada clara al área con un tanto de Urko Izeta y alcanzó el descanso en ventaja ante un oponente sin respuesta. En la segunda mitad el equipo manchega ni apareció y el Mirandés jugando al tran tran sentenció en el tramo final con un gran gol de cabeza de un incansable Panichelli en una estrategia a pelota parada. Celebración en Miranda para prolongar los festejos de su patrona la Virgen de Altamira.

Con un equipo titular ya bastante reconocible por habitual, el once de Alessio Lisci comenzó ambicioso en su planteamiento ante un Albacete dubitativo que al igual que los locales se mostraría impreciso con el balón en este inicio de encuentro poco atractico en el que durante demasiados casi nada sucedió cerca de las áreas. donde incluso había bastante comodidad a la hora de inicarse las jugadas. Sin que ni Lisci ni el entrenador visitante Alberto González parecieran disconformes con el discurrir del encuentro, apenas si hubo alguna hostilidad y el pobre bagaje ofensivo cumplido el cuarto de hora se reducía a un cabezazo lejano de Laucher que no cigió palos y un par de saques de esquina botados por un conjunto manchego cada vez más cómodo sobre el pacífico césped de Anduva.

Sin embargo el Mirandés, por muy dormido o tranquilo que pueda parecer, se caracteriza por su mucha electricidad, por su velocidad y capacidad de dinamitar los partidos. Y en el 18' con un simple patadón arriba a la frontal del rival y mucha pelea de efectivos rojillos más una pared final entre Panichelli y Reina de cabeza, la pe-



Urko Izeta adelantó a los rojillos en el minuto 18 de partido. LALIGA

lota acaba llegando blanda al área chica para que un listo como Urko Uzieta se adelante a la salida desesperada de Raúl Lizoain y con la punterita aloje el cuero en las redes. El conjunto jabato se adelantaba en el marcador en su primera llegada.

El gol no le sentó nada bien a un Albacete ya con muchas dudas que seguro entonces recordó que llegaba a la cita tras perder sus dos últimos partidos ligueros y después de haber ganado los dos primeros. En mal momento de juego y ánimo que se reflejó en Anduva de forma visible durante el siguiente tramo, con el Mirandés jugando muchos minutos frente a su área y amenazando con un segundo tanto. De esta manera hasta que no se cumplió la media hora de partido los manchegos sólo consiguieron tener algo de posesión y siempre en campo propio muy lejos de Raúl Fernández e incluso con ciertos problemas.

Después, lograrían igualar la batalla en la medular pero nunca acercarse con peligro al área, lo que sí prosiguió haciendo el Mirandés a través de un Panichelli que estaba en todas pero no tenía suerte en la finalización.

La primera nota discordante de la buena composición de los de Lisci se vería en el 35' tras un primer cambio obligado por lesión, en un saque de esquina en contra muy mal defendido donde, en el segundo palo y a medio metro del gol aunque forzado, el visitante Rai Marchán llegó a rematar el envío, pero tan flojo y mordido que a Raúl Fernández le dio tiempo

a rectificar y atraparlo.

Una ocasión clarísima para un equipo con muy pocos argumentos. En el tramofinal el Mirandés tuvo algún que otro pequeño susto y además ya nunca se presentó ante Raúl Lizoain, pero apuros apuros en realidad no pasó.

Con cambios en ambos onces en el reinicio el Albacete buscó de nuevo un ritmo bajo que al Mirandés no le interesó, pues se fue a por el segundo como demostraron Panichelli, Urko Izeta o Hugo Rincón con tres buenas ocasiones en apenas diez minutos. De nuevo el cuadro manchego se quedó sin respuesta y sólo a través de la pelota parada conseguía estar cerca de portería, incluso el recién ingresado Álvaro Rodríguez parecía jugar por

eso pues se hinchó a sacar de banda directamente al área. En todo caso poco bagaje para inquietar a un Mirandés que mantuvo el control con comodidad y que además siguió apuntándose las llegadas de mayor o menor peligro pero de manera regular.

Ante tal panorama el visitante Alberto González agotó dos cambios más en el ecuador del periodo, pero su grupo seguiría siendo el mismo equipo plano de siempre y eso ante un Mirandés que ya no arriesgaba nada era más que insuficiente. Así en el 75' tras una larga jugada combinativa de los rojillos ante un Albacete contemplativo, Jon Gorrotxategi rozaba el gol de la sentencia con un buen chut tras asistencia de Reina y en el 79' Tomeo casi acierta en un córner pleno de rechaces. En el tramo final no sólo las mejores llegadas siguieron siendo jabatas, es que la escuadra manchega no tendría ni media y sólo en el 93' cuando ya perdía por 2-o fue capaz de chutar a palos por primera vez en esta segunda mitad, aunque el cuero se estrelló en la madera.

Finalmente la sentencia llegaría poco antes de la conclusión, en el 84' cuando a pierna cambiada Alberto Reina bota una falta lateral al área y un Panichelli incansable durante todo el duelo se impone por arriba para marcar de cabeza colocando la pelota muy cerca de la escuadra. Un golazo para rubricar la segunda victoria burgalesa de la temporada.

### **RUGBY**

### **IBERIANS PIERDE EN SU ESTRENO EN BURGOS (3-54)**

Castilla y León Iberians perdió ayer en Burgos por 3-54 ante a los vigentes campeones de la Rugby Europe Super Cup. La superioridad física de los Black Lion marcó un partido en el que los visitantes se fueron con 23 puntos de ventaja al descanso. Con todo, Iberians mostraron una gran mejoría con respecto al partido ante Los Lusitanos y tendrán dos semanas de preparación para volver a enfrentarse a los Black Lion.



El partido se jugó en San Amaro ante un millar de espectadores. ECB

### **DEPORTES**



Javier Domingo se dispone a lanzar a portería. SANTI OTERO

# Victoria para empezar

El equipo de Roi Sánchez ofreció una gran imagen en su estreno y pese a que todavía está en pleno rodaje fue superior a su oponente de principio a final

### BURGO

Buen debut liguero de un UBU San Pablo Burgos que derrotó en El Plantío y con bastante comodidad al siempre complicado Trasmapi UD Ibiza HC Eivissa, pues el equipo de Roi Sánchez ofreció una gran imagen en su estreno y pese a que todavía está en pleno rodaje sería superior a su oponente prácticamente desde el principio hasta el final.

Sin grandes alardes ni comodidad pero con las ideas muy claras, los burgaleses fueron imponiendo su juego y ya al tiempo de descanso las sensaciones eran muy buenas (13-9), mientras que en la segunda no rebajó sus prestaciones y sentenció el triunfo con bastante rapidez y mucho antes de la conclusión.

De salida ambos buscaron imponer un ritmo alto a la búsqueda de veloces transiciones con las que atacar la portería rival, algo que a los pitiusos les costó tres intentonas mientras que a los burgaleses dos.

El gol de Chan desde los siete metros permitió a los de Roi Sánchez comandar el electrónico en esta fase inicial de partido donde no tardaría en verse la primera alternancia pues el nuevo fichaje ibicenco Chychykalo Roman, un lateral izquierdo de enorme calidad, hacía el segundo en su cuenta y colocaba el 2-3 en el minuto cinco.

El choque cogía vuelo y en el siguiente tramo se vieron las primeras exclusiones, también a un Elcio Carvalho que detuvo un siete metros a Fabio Lopes y tres intervenciones más de mucho mérito, pero así mismo no pocas pérdidas rojinegras y no pocos goles cómodos de un Ibiza que seguiría llevando la iniciativa en el electrónico durante un buen rato (5-6 en el 13').

Hasta que una nuevo exclusión al foráneo Malid y de seguido una cartulina roja a un Fabio Lopes que en seis metros se llevó por delante a Adrián Sánchez y a uno de los árbitros, permitieron que el San Pablo atacara con mayor soltura firmando un parcial de 3-o que le daba la vuelta a la tortilla y no sólo en cuanto a números, también en cuanto a sensaciones (9-7 superado el cuarto de hora).

De nada sirvió que el técnico de los isleños Eugenio Tilves parara el partido con un tiempo muerto, porque los suyos habían perdido el orden defensivo ante un Burgos que por primera vez podía correr y marcar a la contra, pero también la inspiración defensiva ante una seis cero local que había ganado mucho en fortaleza.

El arreón burgalés prosiguió constante hasta la llegada del tiempo de descanso y pese a que en ataque todavía no existía una gran fluidez ni un acierto sobresaliente, la renta se fue abriendo al mismo ritmo hasta marcar una nueva

máxima de la matinal del domingo con un esperanzador 13-9 gracias a un prostero gol de estrategia culminado por Javi Rodríguez pero que tenía la firma de un Roi Sánchez que agotó uno de sus TM a escasos segundos del receso.

En el reinicio las lógicas imprecisiones de estas fechas y la falta de puntería de un cuadro local todavía en rodaje, dieron aire a un Eivissa que también tenía no pocos

problemas pero que se mantenía en la pelea por el resultado con un Chychykalo robando y marcando a la contra (14-12 en el 3').

Pegó otro arreón el San Pablo, a la búsqueda de sentenciar la contienda rápido tras un par de exclusiones repartidas, y entonces volvió a coger una renta de +4 que dejaba a su oponente contra las cuerdas porque aunque todavía quedaba una eternidad para el final la DIVISIÓN DE HONOR PLATA

31 BURGOS

Z5

EL PLANTÍO

UBU San Pablo Burgos: Elcio Carvalho, Jorge García Lloria (P.s.); Álex Chan (8), Javier Espinosa (2), Pablo Gómez (0), Tomás Moreira (1), Javi Domingo (1), Adrián Sánchez (1), Javier Rodríguez (2), Ernesto López (3), Jaime González (3), Manu Barrios (0), Fabrizio Casanova (4), Faust Talens (4), Pedro Martins (1) y Christian Alonso (1).

Trasmapi UD Ibiza HC Eivissa: Jorge Broto, Ignacio Pérez (P.s.); Fabio Lopes (0), Benjamín Lacarra (0), Rafa Val (0), Ismael Bendress (4), Vicente Sancho (8), Mikel Galán (3), Diego Prada (5), Álex Malid (0), Adrián Juárez (0), Edu Ortiz (1), Fran Bodi (0), Sedchenko Serhii (0) y Chychykalo Roman (4).

Árbitros: Muras Rodríguez y Fernández Merino

Exclusiones: Domingo, Casanova, Martins (2); Lops (Roja 16'), Galán (2), Orada, Malid (3, exc. 38') y Bodi.

Parciales: 2-2 (5'); 4-5 (10'); 6-6 (15'); 9-7 (20'); 10-8 (25'); 13-9 (descanso); 16-12 (35'); 20-13 (40'); 21-16 (45'); 23-17 (50'); 25-21 (55'); 31-25 (final).

facilidad con la que lo había logrado resultaba premonitoria.

Así, antes de llegar al minuto diez Fabrizio Casanova destapó el tarro de las esencias con una rosca infernal que puso en pie a una grada feliz de ver el mejor gol hasta el momento, siguió un Chan infalible desde los siete metros y Espinosa puso la guinda y la nueva máxima con el 20-13.

La cosa amenazaba con goleada para un Eivissa muy corto de plantilla y todavía sin cerrar, pero los de Eugenio Tilves no se rindieron y respondieron con un parcial o-3 que no cambiaba mucho las cosas pero sí reflejaba su intachable aptitud y no poca inteligencia competitiva, pues hacía ya muchos minutos que los visitantes habían rebajado mucho la velocidad del juego viendo que sólo tendrían sus opciones si el ritmo era relajado (21-16 al cuarto de hora y TM del entrenador visitante Eugenio Tilves). Pero ya estaba todo el pescado vendido y de ahí al pitido final los burgaleses jugarían todo el rato con una renta en torno a los cinco goles que nunca varió. A la conclusión 31-25.

## Primer campeón de Gravel

### José Manuel Díaz del Burgos BH venció la prueba ciclista en Silos

BURGO

El Burgos BH ha inscrito su nombre en la historia del Campeonato de España de Gravel al lograr su corredor José Manuel Díaz Gallego el primer título nacional de esta modalidad ciclista. El jienense completó una gran carrera en The Bandit, prueba burgalesa que otorgaba los primeros maillots de campeón de España de esta modalidad. En la llegada al sprint a Santo Domingo de Silos, se impuso al incombustible Alejandro Valverde. Un éxito logrado empleando las bicicletas BH GravelX sobre una disciplina que poco



Díaz, con el maillón de campeón.

a poco va ganando presencia en el pelotón profesional.

José Manuel Díaz explicó que la carrera fue «muy dura» y se desa-

rrolló «en un recorrido muy bonito» pero «quizás un poquito técnico» para el corredor del Burgos BH. Detalló que a falta de «60 o 70 kilómetros» arrancó y pudo coger tiempo. «Luego, después de una bajada, me han alcanzado el 'bala', Felipe, Sergio y Raúl. Más tarde, Valverde ha acelerado y nos hemos quedado los tres primeros y hemos ido juntos hasta la última subida. Ahí he tenido un poquito más de fuerza para irme solo, pero Valverde, que tiene más técnica bajando, me ha pillado en el descenso y me lo he jugado con él en el sprint final».

### **ESQUELAS**



### DOÑA JULIANA CAMPO MARINA

(VDA. DE DON MARIANO IBAÑEZ BLANCO)

Falleció en Canicosa de la Sierra el día 14 de septiembre a los 97 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

### Q. E. P. D.

Su apenados hijos: María Del Carmen y Mariano. Hija política: Ámparo. Nietos: Elena e Ignacio. Sobrinos, primos y demas família

#### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy lunes a las 17:00 h. en la iglesia parroquial de San Esteban de Canicosa de la Sierra.

Efectuándose acto seguido la conducción de la finada al cementerio de dicha localidad.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José' de Salas de los Infantes

Salas, 16 de septiembre de 2024



### DOÑA VICTORINA VELASCO TOBAR

«PINTA»

(VDA. DE DON GREGORIO VALDIVIELSO TOBAR)

Falleció en Tardajos el día 15 de septiembre a los 98 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus hijos: Gloria, Miguel Ángel (†), Pilar, María Paz y José David. Hijos políticos: Félix(†), José Carlos, José Ignacio y Esther. Nietos, biznietos, sobrinos, primos y demás familia.

#### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy lunes a las 18:00 h. en la iglesia parroquial de la Asunción De Ntra. Sra. de Tardajos.

Efectuándose acto seguido la conducción de la finada al cementerio de dicha localidad

**′ivía:** C/ La Varga, nº18 (Tardajos)

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 16 de septiembre de 2024

### FARMACIAS 🭕 **DE GUARDIA**



SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Avda. Reyes Católicos, 2
- (Edificio Torquemada) Plaza Mío Cid, 2
- (Estatua del Cid Soportales de Antón)
- · Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº I
- Francisco Sarmiento, 8
- Avda. del Cid, 43-45

**SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA:** (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Avda, de los Derechos Humanos, 33
- Francisco Sarmiento, 8



### **DON RUFINO** CALZADA QUINTANO

(VDO. DE DOÑA MARÍA ENCARNACIÓN GONZÁLEZ)

Falleció el día 15 de septiembre a los 98 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus hermanos: Regina (t), Claudia (t) (hija de la Caridad). Concepción (†), Jesús (†), Lorenza (†) y Heraclio Hermanos políticos. Sobrinos y demás familia.

#### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy lunes a las 18:30 h. en la iglesia parroquial San Vicente Mártir en Susinos del Páramo

Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de dicha localidad. **/ivía:** Susinos del Páramo

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'

### SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...





C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org · www.burgosacoge.org

# **ESQUELAS** en el mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

### **CULTURA**



Los arandinos Zirrosis, en plena forma como siempre, estarán presentes en la primera edición del BurgoRock. ANTONIO PÉREZ

### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

«Quiero escribir en el aire cosas que no arrastre el viento. Utilizar la música para luchar, la única arma que tengo», cantaban los Zirrosis a principios del siglo XXI tras una década de existencia. El tiempo, en ésta y otras letras, les ha acabado dando la razón. Nadie les calló y ahí siguen, con treinta y pico primaveras de trayectoria, ofreciendo la misma kaña que al principio.

Aranda de Duero, su tierra, puede presumir de buen punk gracias a ellos. La mejor cosecha del 91 en adelante, sin duda. Clásicos en festivales con regusto a *kalimotxo*, Miguel (guitarra), Blas (voz), Montañés (bajo), Pascu (guitarra), Juanpe (batería) y Francis (vientos) esperan con ganas su cita con la primera edición del BurgoRock, el sábado 5 de octubre, en el Andén 56.

«Ojalá salgan más iniciativas como esta», comenta Miguel encantado de volver a Burgos, «al lado de casa», y reencontrarse con buenos y viejos amigos como Leize y Reincidentes, con los que la banda ha compartido escenario en multitud de ocasiones. Con Akaldo será la primera vez, aunque no cabe duda de que harán buenas migas.

Vienen los Zirrosis de tocar en el Sonorama Ribera. ¿Cómo fue? «La hostia», hablando en plata. Un «conciertazo», tal y como relata Miguel, por varios motivos. De entrada, por-

# «Se está perdiendo la esencia del bar, del buen rollo entre la gente»

Con el hígado intacto y un puñado de 'Canciones Robadas' que dan mucho juego, la banda arandina Zirrosis se reencontrará con viejos y grandes amigos en el BurgoRock el sábado 5 de octubre

que contaron con invitados a los que adoran como Ana Andueza, Andrés Garrasparri y Sue, quien dejó al público estupefacto gracias a su danza tribal con fuego. Aparte, tiene su mérito conseguir que el respetable, presumiblemente más *indie*, se entregase «a tope». Con pogos y todo.

«Los nervios del principio no te los quita nadie», confiesa el guitarrista, que también arropa a Blas con su voz, tras remarcar que la banda lleva «33 años sin parar». La clave para resistir con la ilusión intacta no es otra que «llevarnos bien». Eso y que «el hígado nos aguanta», zanja entre risas.

La última incursión en el estudio resultó ser, sin duda, la más curiosa. *Canciones Robadas* (2023), su noveno trabajo, generó todo tipo de reacciones. No por un cambio de estilo radical, sino por el hecho de versionar temas de artistas que nada tie-

Miguel (guitarra): «Ojalá salgan más iniciativas como esta»

Para el próximo disco hay «algunas ideas», pero «está todo muy verde» nen que ver con la banda. Es una lata de Luis Aguilé, Cerrado por derribo de Joaquín Sabina o Felicidad de La Cabra Mecánica a lo Zirrosis. No obstante, también hubo hueco para grupos más afines como La Polla, Porretas, Cicatriz, Eskorbuto, Los Suaves e incluso Marea.

Esa es «la gracia del disco»: rendir tributo a gente tan dispar cuyas canciones «nos han gustado desde siempre» pero «dando una vuelta de tuerca». Los más puristas, apunta Miguel, prefieren los temas propios. Sin embargo, la mayoría de los oyentes -sobre todo en directo- «se lo toman a cachondeo». Y disfrutan, que al fin y al cabo es lo importante.

Gusten más o menos estas versio-

nes, lo cierto es que hay himnos que nunca pueden faltar en el set list. La esencia de Zirrosis, a juicio de Miguel, se concentra fundamentalmente en *Kaña* y *Ke no nos cierren los bares*. Anda que no han llovido desde que salieron, pero la temática sigue de triste y rabiosa actualidad. Pinta «muy mal» el panorama y, visto lo visto, da la impresión de que «se está muriendo la esencia de los bares, del buen rollo entre la gente».

Aun con todo, los Zirrosis se niegan a darse por vencidos. Seguirán al pie del cañón, hasta que el cuerpo aguante, marcando su propia impronta a través de la música. De cara al próximo álbum, ya hay «algunas ideas» sobre la mesa aunque «está todo muy verde». Quizá pequen últimamente de «vaguetes», pero no tardarán en ponerse manos a la obra manteniendo la «misma línea», electrizante y reivindicativa, que tantas alegrías ha dado a los catadores del mejor punkrock de la Ribera del Duero.

### NUEVOS PUNTOS DE VENTA

Aparte de la plataforma *Wegow*, la organización del BurgoRock ha habilitado tres nuevos puntos de venta físicos para hacerse con las entradas. Hasta ahora, podían adquirirse en el bar Comuneros, La Playa y Fact4, pero ya están disponibles en la cafetería del Andén 56, Golden Rock & Beer y Jarra'N'Heavy.

**Redacción, Administración y Publicidad:** Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. **Teléfono:** 947 10 10 00. **Fax:** 947 00 28 53.

ESTO ES, o aparenta ser a la perfección, el sanchismo redentor y totalitario que, desde el primer día, tomó por asalto el poder en España hace ya más de seis años: una cuadrilla de millonarios muy lunáticos y muy pragmáticos. ¿Cómo lo han hecho posible, y al mismo tiempo tan digerible, que parece una croqueta de atún con Cabello de ángel y con menudillos de Maduro? Pues de la manera más simple y maravillosa del mundo: aplicando lo que dice el adagio español tan certero: tírame pan, y llámame perro.

Exactamente lo mismo -hace más de treinta mil años-, es lo que le soltó el primer can domesticado de la historia al hombre que necesitaba con urgencia una compañía sin rechistar para ir de caza, para cuidar la casa o el corral de las ovejas: vale, tú tírame pan, delicadezas en pincho moruno, dame agua clarita de esa que tú bebes con un lingotazo de Caribbean club, y llámame perro en todos los idiomas de la torre de Babel, de la ruleta rusa, o de la cuenca dorada del Orinoco. Hablamos de la lección política del perro que da sentido a las fidelidades y a las infidelidades más salvajes de ciertos hombres.

Lo que son las cosas, pero esta misma cuenta tan elemental, y bajo el eslogan del «puro cambio», ya se ensayó -concretamente en el 2010- como señuelo infalible para ganar las elecciones autonómicas en Castilla León como... como quien lanza al perro un delicioso snaks en forma de huesecillo. Pero algo falló porque fue un rotundo fracaso. Lo anunció Óscar López en bicicleta olímpica, y a mil quinientos metros de altitud, desde el mirador de Piedras Llanas. Se trata del mismo Óscar López que hoy okupa el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública en el ejecutivo de Sánchez con olfato perdiguero.

Lo recuerdo perfectamente, y no por lo circunstancial de las piedras, que llamó mi atención, sino porque el señor López Águeda en persona personalmente me tentó con una oferta muy concreta y sutilísima, que a él le pareció electri zante y que yo debería aceptar sin demasiados reparos por razones que ahora no vienen a cuento. Como profesional que he sido de la tiza y de la cultura -esta ha sido mi profesión hasta hace nada-, pidió mi colaboración militante para elaborar su programa cultural.

Como se trataba de una auténtica encerrona desde el primer mo-

# Tírame pan

mento, dije que sí para salir del paso, y puse sobre la mesa una condición de imposible cumplimiento para un político de estricta observancia: liber-

piedra como yo. Y claro,

sucedió lo predeci-





**TIENE TELA ANTONIO PIEDRA** 

lla comida a orillas del Pisuerga, que tuvo lugar en una casa de alto abolengo artístico, como terreno neutral, y de cuyo nombre ya no quiero acordarme.

Ningún reproche ni rencor.

Pero lo que son las cosas. Cuando ahora mismo compruebo in situ la faena vergonzante, perversa e inhumana, que ha montado la camarilla envolvente de

la «neverita» de Moncloa a un señor tan dignísimo como a González Urrutia, el vencedor de las elecciones en Venezuela, mi experiencia personal se desmorona, y me parece una perogrullada, y de una inode tanto asesinato, desaparecidos, y millones de exiliados por defender la democracia en su tierra.

Los López, los Sánchez, los Gómez, los Zapatero, los Albares, y toda la sanchería en reata montada en falcon y en Lamborghinis -mientras presupuestan la vergonzosa cantidad de 40 millones para que los demás pedaleemos en bicicleta-, se han inventado la utopía de una perrolandia idílica y brutal a la medida de Maduro, que nos devuelve al más puro negacionismo de otro adagio que rezuma españolidad hasta las trancas: que en la cama del can no busques el pan, ni en el hocico de la perra la manteca. Todo el poder para los perros soviéticos de Pavlov que se zampaban el rancho al toque de la campana estalinista.

Lo de González Urrutia no es más que una ignominia pantagruélica concebida a la exacta media del toque de campana de un genocida y asesino en serie como Maduro. Es también -de aquí su exilio y confinación rigurosa en España sin rechistar bajo la amenaza mortal que pende sobre su hija y sobre sus nietos en Venezuela-, la versión edulcorada de la infamia confluyente de un tirano como Sánchez que vuelve de la China comunista diciendo lo que sólo refrendan las tiranías más detestables en abierto:

que de ahora en adelante piensa gobernar a los españoles «con o sin el concurso del Poder Legislativo». O sea, por decreto ley, sin haber ganado una elección, y con la chulería de un pornógrafo con el síndrome del narciso, que ha retratado Luis Aramburu en un libro revelador, y que sueña con lo suyo: con el «puro cambio» mientras pastorea gatos en una mesa de billar.

¿Cuándo el Tribunal Penal Internacional enjuiciará estos crímenes de lesa humanidad? ¿Cuándo va enchironar a estos genocidas que implantan dictaduras y realizan su apartheid de narcos con millones de exiliados como si realizaran un seminario de perroflautería vibrante? ¿Cuándo se ocupará de los colaboradores necesarios

como Zapatero, que disimulan cojera para hacer caja a cuenta de los humillados y ofendidos? Muy largo me lo fiais. Mientras, dos tiranos con almas gemelas en postín y en festín como Maduro y Sánchez, compiten en la Champions League del totalitarismo, haciéndose la misma cuenta: tírame pan, y llámame perro.







-a radio musical IANÚNCIATE!

Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy **Burgos 105.5 FM** 

Tel. 664 341 053 burgos@agentes.kissfm.es



# **MUNDO AGRARIO**

**CASTILLA Y LEÓN OPTA A 6,6 MILLONES DEL 'PLAN RENOVE'** Supone el 70% del presupuesto de las ayudas del Mapa a la modernización de maquinaria agrícola, el 'gajo' que

acaparó la Comunidad en el reparto de la última subvención de 2023. La convocatoria tiene dos líneas, una para sembradoras y otra para el resto de las máquinas

# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL**MUNDO

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Lunes 16 de Septiembre de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CXI. Número: 19.006

# Soria lanza la primera planta de hidrógeno verde de la región

El proyecto, pionero en Castilla y León, inicia su andadura en pruebas impulsado por Somacyl y de la mano de Redexis • La inversión asciende a 7 millones de euros y se ubica en el PEMA

Pag. 3



# EL LÍDER NUMANCIA SIGUE EN ESTADO DE GRACIA Y DERROTA AL PONTEVEDRA (2-0)

Inicio fulgurante de campaña del C.D. Numancia que ha iniciado el curso como un ciclón con pleno en los tres partidos que ha disputado. Este domingo derrotó a uno de sus grandes rivales por el ascenso, el Pontevedra, gracias a los goles anotados por Christian Dieste y Aitor Seguín. Los dirigidos por Aitor Calle siguen en estado de gracia e hicieron un partido muy serio.

Págs. 11 y 12

# **CASTILLA Y LEÓN**

# Sanidad supera ya las 40.000 quejas, más de la mitad por la excesiva espera

Suben las reclamaciones en hospitales pero bajan en Primaria. En Zamora se disparan un 63%. Sacyl da la razón al usuario y pide perdón en una de cada cuatro



MARIO TEJEDOR

# La capital concede en 7 meses más de 350 ayudas de urgente necesidad

SORIA

El Ayuntamiento de Soria ha aprobado entre enero y julio de este año un total de 358 ayudas de urgente necesidad que han llegado hasta 220 usuarios. Ademas, las ayudas aprobadas hasta agosto son de 122.368 euros gestionadas directamente por parte del Ayuntamiento y la evaluación mensual del departamento de Servicios Sociales alos que hay que añadir otros 91.491 euros de la mano de los convenios del tercer sector.

Pág. 4

# Almazán contratará con urgencia la remodelación del casco antiguo

SORIA

El Ayuntamiento de Almazán contratará por el procedimiento de urgencia las obras de remodelación del entorno de la plaza de San Pedro. Al proyecto destina un presupuesto de 60.000 euros y estará cofinanciada por la Diputación Provincial, dentro del Plan de 2023. El plazo para la presentación de ofertas finaliza durante la jornada de mañana.

Pág. 7

### **CULTURA**



Emmanuel
Pahud culmina
un frenético fin
de semana en el
Otoño Musical

Ράσ 6

# **OPINIÓN**

RECUERDO EN mi etapa de procurador por el Partido Popular en las Cortes de Castilla y León una conversación que tuve con un guardia civil en el transcurso de una caldereta en un pueblo de la provincia de Soria. Ha pasado ya una década, pero se me quedaron grabadas sus palabras: «Nacho -me dijo-, en estos pueblos ser agente es muy complicado, porque al final creas vínculos con los vecinos a los que ves a diario, pero un día te toca darle en el hombro a uno de ellos en el bar y decirle que se tiene que venir detenido». Y es que ser guardia civil, policía nacional o policía local en una capital y provincia pequeña, tiene sus hándicaps. Ser policía no es nada fácil. Y esta profesión arrastra muchas veces unos tópicos nada justos. En la mayoría de los casos, esta opción de modo de vida es vocacional. En otros casos, sí, una mera forma de ganarse la vida. Pero, en cualquier



# Ser policía no es fácil

caso, ser miembro
de un cuerpo policial
conlleva una forma
de ganarse el
sustento a la que no
todos estaríamos
dispuestos por las
propias casuísticas
que el uniforme lleva
aparejado. Estas
semanas pasadas,
tanto Guardia Civil
como Policía
Nacional habrán
pensado que su

trabajo -siempre minucioso y silencioso-, tiene sentido y da buenos resultados. Por los medios de comunicación hemos podido conocer la detención, por parte del Cuerpo Nacional de Policía, de los integrantes de distintos robos ocurridos en la capital y que tenían en vilo a los hosteleros sorianos. De igual forma, también por parte de miembros del benemérito cuerpo, hemos conocido distintas actuaciones contra el tráfico de estupefacientes o el arresto de quienes se dedicaban a sustraer para su posterior venta, fragmentos de vías férreas en el municipio de Quintana Redonda. Desde la subdelegación del gobierno en Soria se tiene la buena costumbre desde hace muchos años y con independencia de quien gobierne, de informar a la población de los distintos logros de los cuerpos policiales bajo su responsabilidad. Hacer partícipe al ciudadano del buen hacer de quienes juraron protegerles, siempre me ha parecido leal con el ciudadano y justo con el policía. Y de esa oficina de información -que es verdad no siempre cuenta todo por distintas razones que el lector bien podrá entender-, bien podría tomar nota nuestro ayuntamiento y el equipo de gobierno que lo conforma, y sumar también a esa necesaria información para el ciudadano, las actuaciones que lleva a cabo nuestro también cuerpo policial local al que parece tener escondido y relegado por no sé qué razones. Contadas son las ocasiones (y de saltar alguna vez una notica suya es por la labor puramente periodística), en las que se informa de las actuaciones que lleva a cabo nuestra Policía Local de Soria. Algunos se pasan el año gastando dinero en chorradas que venden en la prensa a «bombo y platillo», pero luego para lo sustancial, jarabe de palo. Ser policía no es fácil, pero sin información y su justo reconocimiento, aún lo es menos.

#### **ABEL**



## CASTILLA Y LEÓN A ESCENA



## LA BAÑEZA DEGUSTA LA MEJOR ALUBIA

La Bañeza degustó ayer la mejor alubia en la Feria Agroalimentaria y Alubiada organizada por el Ayuntamiento del municipio leonés. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen (tercero por la derecha), puso en valor la importancia de los productos locales para mantener la economía rural, informa Ical. La directora general de la Industria y la Cadena Agrolimentaria de la Junta, Cristina Frías, destacó el trabajo de productores, envasadores y Consejo Regulador para lograr que la comarca sea la más relevante de España tanto en superficie como en producción de esta legumbre.

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

# HERALDO-DIARIO DE SORIA EL IMUNDO

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS DIRECTOR: FÉLIX VILLALB

REDACTORES JEFE: Víctor Fermín Moreno y Pilar Pérez JEFES DE SECCIÓN:
Milagros Hervada (Local)
Félix Tello (Deportes)
José Ignacio Ruiz (Maquetación y

**DIRECTOR COMERCIAL:** José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

IMPRIME: Henneo Print Polígono San Miguel, Sector 4 Calle Albert Einstein.44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL: SO- 33 - 2006

# **SORIA**



Instalaciones de la planta de hidrógeno verde ubicada en el PEMA de Garray. MARIO TEJEDOR

# La planta de hidrógeno verde del PEMA inicia sus pruebas

• El proyecto, pionero en Castilla y León, está impulsado por el Somacyl de la mano de Redexis y cuenta con una inversión que supera los siete millones de euros

JOSÉ SOSA SORIA

En cuestión de días, esta misma semana, arranca el periodo de pruebas de la primera planta de producción de hidrógeno verde de la Comunidad Autónoma, ubicada en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray. La iniciativa, capitaneada por Somacyl de la mano de la empresa Redexis, extenderá su periodo de testeo durante aproximadamente un mes y después iniciará su producción.

La previsión inicial es que las pruebas de la planta se iniciaran antes del verano, pero surgieron algunas dificultades con el contrato de suministro eléctrico que requirió de algún ajuste en la subestación del PEMA, según explicó el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez. «La semana que viene -en referencia a la semana del 16 al 22 de septiembrecomenzarán las pruebas, durarán un mes y luego ya se iniciará la produc-

Jiménez destacó la importancia del inicio de la actividad de una instalación que es «la primera planta de hidrógeno verde de la Comunidad». «Es una cuestión de mucho interés, que nos permitirá aprender de esta nueva tecnología, los problemas que puede haber, las posibilidades que ofrece», explicó recordando que la explotación corresponderá a una sociedad mixta compuesta por la pública Somacyl y la privada Redexis. «Se trata de una empresa muy conocida del ámbito energético, con mucha experiencia y que nos puede aportar mucho», destacó.

Para el propio tema es «muy importante» la posibilidad de contar con una planta de producción de hidrógeno verde ya que «abre la puerta a la llegada de otros proyectos» poniendo como ejemplo la iniciativa ya presentada de Solarig que necesitará de hidrógeno verde para luego poder encarar la producción de combustible sostenible para aviación.

Jiménez incidió en que las características del PEMA ahondan en la combinación de diferentes combinaciones de producción de energías renovables. «Siempre ha sido la idea, agua, suelo y renovables y no solo en teórico, sino demostrable, con esta planta de hidrógeno, pero también con el proyecto de captura de munidad energética industrial de la Comunidad en el entorno del parque empresarial soriano. La planta de producción de hidrógeno verde dará servicio al área del PEMA de forma principal ocupa una superficie de casi 3.000 metros cuadrados que alberga, además del edi-

CO2. Todo ello debe confluir en el pro-

yecto, en el que ya trabaja el Somacyl,

de activar lo que será la primera co-

ficio de oficinas y control, los tanques de almacenamiento de agua y las instalaciones auxiliares para control y monitorización, climatización, iluminación, seguridad... La planta dispondrá de una potencia de 2,5 megawatios y contempla una producción de hidrógeno de 477Nm3/hora y 2.146.500 Nm3/año -(NM3: Normal Metro Cúbico es una forma de medir usada por su facilidad para reproducirla en la-

El proyecto de la planta se complementa con un hidrogenoducto que supondrá una inversión de alrededor de 3 millones de euros y tendrá una longitud aproximada de 7 kilómetros. Redexis explicó en su mo $mento\,que\,el\,nuevo\,hidrogenoducto$ «permitirá vehicular hasta 465 toneladas al año». Los cálculos que se manejan es que el hidrogenoducto pueda entrar en operación de cara próxi-

# responsabilidad social entre las pymes La Junta de Castilla y León pone

Ayudas para la

en marcha una nueva convocatoria de ayudas para impulsar la implantación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad que contará con un presupuesto de 150.000 euros este año. En concreto, financiará entre el 65 y el 75 por ciento del coste subvencionable de los proyectos, según informó ayer el Ejecutivo en un comunicado recogido por Ical.

Esta línea de ayudas, que gestiona la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (Fafecyl), tiene como objetivo impulsar la RSE como instrumento para fortalecer su competitividad mostrando su compromiso con la transición de la economía y la sociedad hacia un futuro más justo, ecológico y próspero.

Los beneficiarios reciben una subvención a fondo perdido de entre el 65 y el 75 por ciento del montante subvencionable del proyecto, lo que incluye tanto los gastos derivados de la contratación de los servicios de consultoría y asistencia técnica por parte de consultores con experiencia en la materia del proyecto, como los de la contratación y consecución de una certificación llevada a cabo por una entidad acreditada para la norma, modelo o sistema de Responsabilidad Social objeto de certificación.

La cuantía máxima de la subvención es de 3.000 euros para los gastos de contratación de consultoría pero se amplía a 4.000 cuando exista certificación por parte de una entidad convenientemente acreditada.

Los proyectos subvencionables deberán haberse iniciado con posterioridad al 1 de enero de 2023 y las subvenciones podrán solicitarse hasta el 28 de febrero de 2025 o hasta el agotamiento del crédito -de 150.000 euros- asignado a la convocatoria, en cuyo caso se dará conocimiento del cierre de la misma. Estos proyectos tienen que estar realizados antes de presentar las solicitudes

Las empresas que deseen beneficiarse de estas ayudas deberán presentar su solicitud, junto con la documentación correspondiente, por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Asimismo, la información de la convocatoria puede consultarse en la página web de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el empleo en Castilla y León.

# «ECLOSIÓN» DE LA **ACTIVIDAD EN EL PEMA** PARA EL AÑOS 2025

El PEMA, tras más de una década superando diversos avatares desde su nacimiento como Ciudad del Medio Ambiente, está ya iniciando del desarrollo de buena parte de su potencial. Con varias empresas ya instaladasCarburos, Moreno Sáez-la previsión es que antes de final de año puedan dar los primeros pasos otras iniciativas como las presentadas por Grupo Viguera y, sobre todo, el gigante de la alimentación

Con la urbanización completa del espacio prácticamente finiquitada, también para final de año se prevé la finalización de 2 de la siete cúpulas y otras tres para 2025. Una de ellas será ocupada por Solarig. «En 2025 veremos la eclosión de la actividad en el Pema», destacó el consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez.

LA CAPITAL

# El Consistorio concede hasta julio 358 ayudas de urgente necesidad

Han sido 220 usuarios beneficiados en los primeros seis meses del año pudiendo alguna familia recibir la ayuda durante más de un mes por su delicada situación

V.R.A. SORIA

El Ayuntamiento de Soria ha aprobado entre enero y julio de este año un total de 358 ayudas de urgente necesidad que han llegado hasta 220 usuarios. Fuentes municipales indican que, debido a su situacion de vulnerabilidad, puede darse el caso de que una misma familia reciba estas ayudas durante mas de un mes. Ademas, las ayudas aprobadas hasta agosto son de 122.368 euros gestionadas directamente por parte del Ayuntamiento y la evaluación mensual del departamento de Servicios Sociales a los que hay que annadir otros 91.491 euros de la mano de los convenios con tercer sector. El total son, por lo tanto, 213.859 euros. La cantidad destinada a este paquete de ayudas no es fija ya que se encuentran dentro de un acuerdo marco que el Ayuntamiento de Soria firma con la Junta de Castilla y Leon en el que tambien hay otras lineas con el objetrivode intentar mejorar situaciones de vulnerabilidad o necesidad de personas o familias.

En concreto, estas ayudas, tal y como recoge la web del Consistorio capitalino, son aportaciones económicas de carácter extraordinario destinadas a paliar situaciones de necesidad que con carácter transitorio puedan afectar a individuos o familias.

Las necesidades que pueden atender son ayudas para necesidades básicas de subsistencia; ayudas para vivienda asi como otras necesidades sociales urgentes. Estas aportaciones van dirigidas a personas o fa-



 $\textit{El número de usuarios que han recibido estas ayudas de enero a julio asciende a \textbf{220}. \text{ MARIO TEJEDOR}$ 

Destinadas a situaciones de necesidad con carácter transitorio

Para personas o familias en situaciones de emergencia milias que se encuentren en situaciones de emergencia o urgente necesidad social, con escasos recursos económicos, dando prioridad a quienes tienen a su cargo menores o personas dependientes.

El Ayuntamiento cuenta con otra linea de ayudas, las destinadas a sufragar gastos basicos de vivienda. Son ayudas finalistas que se convocan en régimen de concurrencia competitiva para hacer frente a los gastos básicos de vivienda (comunidad,

electricidad y calefacción) a personas físicas arrendatarias o propietarias de viviendas situadas en el municipio de Soria. Estan dirigidas a las unidades familiares con domicilio en el municipio de Soria.

Para solicitar estas ayudas es necesario coger cita previa en el Área de Acción Social del Ayuntamiento de Soria. La tramitación se realiza de forma presencial y las solicitudes deben presentarse en el Registro del Ayuntamiento.

# Los Royales tendrá centro cívico en cinco meses

JOSÉ SOSA SORIA

El alcalde Carlos Martínez informó tras la Junta de Gobierno Local del pasado vienes de la licitación de las obras de reforma de un local situado en el camino de Los Royales. Este espacio, con una inversión de 175.000 euros, se convertirá en espacio ciudadano del barrio con dos aulas, un taller de cocina, oficinas y despachos. El plazo de ejecución es de cinco meses.

El responsable municipal explicó que «Los Royales, un barrio nuevo y en expansión, está concentrando una cantidad importante de inversiones por parte del Ayuntamiento y también por parte del Gobierno por lo que aprobamos, en la línea que estamos haciendo con el resto de las asociaciones de vecinos, las obras para la dotación de un local adaptado a sus necesidades».

Esta actuación se suma a las ejecutadas de remodelación del local de La Barriada o los espacios del Gaya Nuño, Bécquer, La Presentación o el ETC. El siguiente reto, una vez rehabilitada la iglesia de Santa Clara, pasa por la reforma de la casona tras conseguir la cesión del inmueble por el Gobierno y su adecuación como sede de la Asociación de Vecinos del Calaverón.

Para acabar, el alcalde detalló que el local que se pretende reformar tiene unas dimensiones aproximadas de 20,35 m por 17,65 en forma de L y se encuentra ubicado en planta baja. Tiene su acceso por fachada sur que da al parque y tiene otro acceso por almacén al porche de edificio que abren los portales.

# La capital celebra el tradicional Día de la Bicicleta

SORIA

Los amantes del deporte y la naturaleza tuvieron este domingo en el día Popular de la Bicicleta, una jornada lúdico deportiva dirigida a toda la familia. La prueba incluyo premios para las dos bicis más llamativas, cinco distinciones para los participantes disfrazados, cinco premios para los más mayores, cinco para los más jóvenes y un premio para la familia con más participantes. La cita se inició en la plaza Mayor de la capital soriana, en un día espléndido para la práctica de la bicicleta, con recorrido por las calles de la ciudad y llegada al monte Valonsadero. Talleres, charlas y juegos completaron la jornada.



El Día de Bicicleta en su salida. MARIO TEJEDOR



Espléndido día para la práctica de los pedales. M. T.

# SORIA

# Ocho obras públicas desiertas en la provincia con 1,2 millones en el limbo

Entre enero y julio de este año Soria fue la provincia de la región donde más se desplomaron porcentualmente los trabajos de las administraciones con 72 millones

SOR

Los coletazos de la inflación siguen dejándose notar en la obra pública de Castilla y León. Un total de 88 proyectos no encontraron empresa que los ejecutara al quedar desierta su licitación en los siete primeros meses del año. Ninguna constructora pujó por ellos en el concurso, por lo que hasta 26,5 millones de euros en inversiones se quedaron en el cajón de las administraciones esperando una nueva oportunidad. En el caso de la provincia, los datos indican que quedaron desiertas 8 obras con un montante total de 1,2 millones de euros.

Además, la provincia fue el territorio de la Comunidad donde más descendió la obra pública, nada menos que un 52%, con 72 millones de euros y un total de 93 trabajos.

Los problemas de contratación de las infraestructuras se mantienen en la Comunidad, de acuerdo a los datos que maneja la Cámara de Contratistas de Castilla y León, que de enero a julio detectó cinco concursos desiertos de la Administración central, frente a los 14 de la autonómica y los 69 de la local, la que está registrando más dificultades para encargar sus obras este año, con bastante diferencia respecto al resto, informa Ical.

Los contratistas consideran que las licitaciones desiertas, una situación que se ha producido tradicionalmente, pero en menor medida, responden a que los presupuestos de algunas obras públicas están desfasados y no se ajustan a los



Obras en la provincia en una imagen de archivo. MARIO TEJEDOR

precios de mercados actuales, que se han visto incrementados por el encarecimiento de las materias primas o los costes energéticos.

Otro de los factores que explican el volumen elevado de obras desiertas en Castilla y León es que en este momento las constructores no se enfrentan a un periodo de escasez en las inversiones públicas. Al contrario, las tres administraciones licitaron durante los siete primeros meses del año un total de 1.206 obras, que sumaron 1.636,7

millones de euros, lo que supone un 13,9 por ciento más que lo contabilizado en 2023.

De momento, la Cámara de Contratistas ha detectado que el Estado ha visto como cinco licitaciones se quedaban desiertas en Castilla y León con un importe de 1,6 millones, de los que el más relevante por su montante económico en una obra de Tragsa para la restauración ambiental de una explotación minera en Torre del Bierzo y Villagatón (León), pues rozaba los 800.000

euros

En el caso de la Junta, suma 14 actuaciones sin ofertas de empresa, por lo que ha tenido que proceder a anular estas licitaciones que suman más de 14,79 millones.;

La actuación de mayor importe que se ha visto paralizada es una licitación por algo más de seis millones de euros que publicó Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León), dependiente de la Junta, para construir una promoción de viviendas en alquiler, en modalidad colaborativa, en Valladolid.

Más de 10,1 millones de euros se quedaron sin adjudicatario por parte de ayuntamientos y diputaciones provinciales de la Comunidad entre enero y julio. De los 69 concursos fallidos por no recibir ninguna propuesta, destaca uno de primeros de año de algo más de un millón para la peatonalización de varias calles de la ciudad de Palencia, así como otro de más de 630.000 euros en Salamanca para mejorar la DSA-460.

No obstante, la evolución de 2024 se asemeja a la de 2023, cuando la Cámara de Contratistas contabilizó un total de 170 obras desiertas en Castilla y León, con una inversión total acumulada de 47,93 millones.

Por un lado, la Administración central y la autonómica tuvieron que anular entonces 21 concursos cada una, pero con un presupuesto diferente, porque en el primer caso fue de 8,28 millones y en el segundo de 6,26 millones. A ellas se unieron las entidades locales, las más afectadas, con 128 licitaciones anuladas por 33,38 millones.

Las administraciones licitaron de enero a julio obras por importe de 1.637 millones de euros en Castilla y León, lo que supone un 13,9 por ciento más respecto al mismo periodo del 2023. La central acumula 928 millones, lo que representa el 57 por ciento del total, tras aumentar un 29 por ciento respecto al pasado año.

En el caso de la Junta, sumó en los siete primeros meses obras por valor 462 millones de euros, lo que representa el 28 por ciento de la licitación en la Comunidad. En su caso, sus inversiones experimentaron una variación positiva del 8,4 por ciento. En el caso de las entidades locales, aportaron el 15 por ciento, con 247 millones de euros, lo que supone un 15,4 por ciento





# **SORIA**

# OTOÑO MUSICAL SORIANO



Emmanuel Pahud durante el recital en el Aula Magna Tirso de Molina, junto al cuarteto Ocean Drive. MARIO TEJEDOR

# Emmanuel Pahud culmina un frenético fin de semana en el Otoño

El flauta principal de la Filarmónica de Berlín ofrece un recital en la Tirso de Molina

SORIA

El Festival Otoño Musical Soriano dedicó su segundo fin de semana a uno de los flautistas más aclamados de todos los tiempos, el suizo Emmanuel Pahud. Flauta principal de la Orquesta Filarmónica de Berlín, Pahud realizó con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León una residencia artística durante la temporada 2024-25.

Con la OSCyL actuó en el marco del 32º Otoño Musical Soriano en el marco de su temporada sinfónica en febrero de 2025 con un programa de abono. Además, inauguró la temporada de recitales del Centro Cultual Miguel Delibes con el mismo programa para flauta y cuarteto de cuerda que presentó este domingo dentro de la programación del festival

soriano, junto al cuarteto Ocean Drive. El fin de semana de Pahud en Soria se completó con una clase magistral impartida en la mañana del sábadode septiembre en el Conservatorio Oreste Camarca de Soria.

Flauta principal de la Orquesta Filarmónica de Berlín desde que ocupara la plaza con 22 años, Pahud ha desarrollado una extensa carrera internacional como solista y músico de cámara que le ha llevado a ser invitado regularmente a las principales temporadas de conciertos, festivales y orquestas de todo el mundo, ha colaborado con directores como Daniel Barenboim, Pierre Boulez, Thierry Fischer, John Eliot Gardiner o Simon Rattle. En 1993 fundó el Festival de Música de Cámara Salón-de-

Provence junto a Eric Le Sage y Paul Meyer. Comprometido con la expansión del repertorio para su instrumento, ha encargado y estrenado obras de Elliott Carter, Toshio Hosokawa, Matthias Pintscher, Luca Francesconi o Erkki-Sven Tüür y ha recibido la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras francesa por su contribución a la música, es miembro honorario de la Royal Academy of Music de Londres, y Embajador de Unicef.

El sábado, tres jóvenes flautistas sorianos tuvieron la oportunidad de recibir una clase magistral de este excepcional músico. A la cita, acudieron como oyentes más de sesenta músicos procedentes de ciudades tan dispares como Jaén, Sevilla, Toledo, Santander, Huesca, Zaragoza, Ponferrada o Pamplona.

Este domingo ofreció un recital con el cuarteto Ocean Drive, integrado por miembros de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, donde se interpretaron tres obras para flauta y cuerdas de Mozart, Beethoven y la americana Amy Beach.

Nacido en Miami en verano de 1991, el Cuarteto Ocean Drive ofrece, desde su creación, conciertos de manera regular con un repertorio que abarca desde los clásicos a los compositores más actuales. Ha trabajado en formaciones camerísticas como el quinteto o sexteto de cuerdas, el quinteto con clarinete o quinteto con piano, colaborando con artistas de la talla de los pianistas Brenno Ambrosini, Judith Gordon, Roglit Ishay y Sophia Hasse, el chelista Asier Polo, el violista Paul Cortese, los flautistas Emmanuel Pahud y Magdalena Martínez, los clarinetistas Martin Fröst y Joan Enric Lluna y los trompistas Stefan Dohr y Nury Guarneschelli. Está formado por las violinistas Jennifer Moreau y Beatriz Jara, el violista Marc Charpentier y el violonchelista Màrius Díaz, quienes provienen de países tan diversos como Nueva Zelanda, Francia y España y todos ellos son miembros de la Orquesta Sinfónica de Castilla

CRÍTICA DE MÚSICA

# Enmanuel Pahud: la versatilidad de un maestro

### **SOLEDAD ATIENZA VALERO**

La tarde del viernes era una de las más esperadas de la presente edición del Festival, dado que, para esta velada, se contaba con la presencia de uno de los solistas más prestigiosos del panorama internacional: el flautista Enmanuel Pahud. Ésta de la tarde del viernes fue la primera de las actividades que el mencionado flautista desarrollará a lo largo de todo el fin de semana en nuestra ciudad, puesto que el sábado por la mañana impartió una marterclass para una selección de alumnos en el Conservatorio de la capital soriana, y el domingo a las 12:00, en el Aula Magna "Tirso de

Molina" está previsto su recital junto con el cuarteto Ocean Drive, compuesto por miembros de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL).

Precisamente, era esta agrupación, la OSCyL, la que acompañó a Pahud en la primera de sus intervenciones en el Festival, en su interpretación sinfónica, bajo la dirección de la batuta de la alemana Corinna Niemeyer. El programa se componía por dos obras de Felix *Mendelssohn*, la Obertura en Mi mayor, op. 21, *Sueño de una noche de verano*, que servía para preludiar la entrada en escena de Pahud, y la *Sinfonía nº*. 4 en La

mayor, op. 90, "Italiana", en la segunda parte. Completaba la primera parte la programación consagrada al solista: el *Andante para flauta y orquesta* en Do mayor, K. 315, y el *Rondó para violín y orquesta* en Do mayor, K. 373, ambos de Wolfgang Amadeus Mozart, y el *Concertino para flauta* en Re mayor, op. 107, de Cécile Chaminade.

En cuanto a la interpretación de Enmanuel Pahud, únicamente podemos indicar que, como cabría esperar ante un solista con esta trayectoria, fue excepcional. Con un sonido pleno y potente, en la totalidad del registro del instrumento, y un timbre aterciopelado, el público que llenaba la sala "Odón Alonso" del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, quedó completamente entregado ante el virtuosismo y buen hacer del francosuizo, que se despidió del público soriano tras recibir una gran salva de aplausos y regresando a saludar desde bambalinas repetidas veces. Los allí presentes echaron en falta un bis de este intérprete, pero, debido a que se

trataba de la primera de sus tres jornadas musicales en Soria, decidió dosificar su maestría para el resto del fin de semana.

En lo que respecta a la OSCyL estuvo muy acertada y, en general, hizo gala de momentos de gran calidad interpretativa, aun con algunos pequeños desajustes, los menos, en esta ocasión, donde sobresalió, especialmente la sección de viento madera y sus respectivos solistas. La directora, Corinna Niemeyer, por su parte, no destacó en la tarde del viernes por la nitidez y precisión de algunas de sus entradas a la orquesta, con unos movimientos circulares y ambiguos en ciertos momentos, pero que, no obstante, no perjudicaron al resultado del conjunto. Pese a que la directora regresó a saludar en varias ocasiones tras la Sinfonía de Mendelssohn, tampoco se escuchó ningún bis después de ésta, con lo cual, se daba por terminada esta nueva sesión sinfónica con el mayor atractivo de la presencia de Enmanuel Pahud en nuestros escenarios.

# **PROVINCIA**

# Almazán invierte 90.000€ en el entorno de San Pedro

• Contempla la ampliación de aceras, nuevos bancos y aparcamiento para bicicletas

N. F. SORIA

El Ayuntamiento de Almazán contratará por un procedimiento urgente las obras de remodelación del entorno de la plaza de San Pedro. Al proyecto destina un presupuesto de 90.000 euros y es un obra que estará cofinanciada por la Diputación Provincial y forma parte del Plan 2023. Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta mañana, día en el que se acaba el plazo.

La obra tiene como objetivo la mejora de la calidad ambiental del entorno urbano de la iglesia de San Pedro, mediante la renovación de pavimentación y la modernización de infraestructuras subterráneas, con especial atención a minimizar el impacto en las estructuras y edificaciones existentes. Además, se incluyen medidas de accesibilidad y señalización adecuadas para facilitar el tránsito de vehículos y peatones, así como para los turistas.

El Ayuntamiento considera que la intervención en el entorno de la plaza de San Pedro es clave para la revitalización del casco histórico adnamantino. Se plantea como una fase de un proyecto más ambicioso para facilitar el entronque con la plaza de los Olmos.

Según recoge el proyecto, se contempla un corredor junto a los soportales y árboles, que facilita una vista panorámica de la Iglesia. Como contrapartida, se amplía el espacio frente a la misma, aumentando la superficie transitable y la capacidad de reunión durante celebraciones y eventos religiosos.

Con la ejecución de las obras se incluye la eliminación de plazas de aparcamiento, el uso predominante de adoquines en las zonas peatonales y de hormigón desactivado en las zonas de tránsito para vehículos y la introducción de par-



El colegio Diego Laínez en la plaza de San Pedro de Almazán. MARIO TEJEDOR

terres para aumentar la vegetación existente y permitir su expansión, así como la instalación de mobiliario urbano bajo la sombra de los árboles

Gracias al proyecto se va a acabar con los desniveles urbanísticos que presenta en la actualidad esta plaza y contará con una plataforma única con una ligera pendiente. El proyecto describe la intervención en dos áreas urbanas de la plaza, en las que se prevé un cambio. La acera que recorre la acera de la iglesia de San Pedro se va a ampliar para facilitar el tránsito de los peatones, mientras que la zona sur se instalarán bancos integrados entre los alcorques de los árboles y se co-

# UN ENCLAVE SINGULAR EN EL CASCO HISTÓRICO

La plaza de San Pedro es un enclave singular en el casco histórico de Almazán. Está rodeada de edificios importantes como la iglesia del siglo XVII, así como edificaciones residenciales antiguas con soportales. Se encuentra entre la plaza Mayor y la plaza del Campanario y en el eje entre el colegio Diego Laínez y el Centro Cultural Tirso de Molina

locará un aparcamiento de bicicletas para facilitar la movilidad sostenible.

Según detalla el proyecto, en esta intervención se va a poner especial interés en mejorar la accesibilidad peatonal desde la calle Ramón y Cajal hasta la calle Diego Laínez. También se facilitará el tráfico rodado a la zona al eliminar varios aparcamientos en batería, por lo que el movimiento de los vehículos esta parte del casco histórico será más fluido.

La intervención se completa con las mejoras en las infraestructuras para cambiar el abastecimiento, el saneamiento y la electricidad e iluminación.

# Concurso de Montaje de Mesa Elegante Rural en Castejón del Campo

La iniciativa trata de «dar vida a los pueblos» y hacer partícipes a los habitantes de la España rural de la vida en invierno

### SORI

Castejón del Campo convoca el I Concurso de Montaje de Mesa Elegante Rural, una iniciativa que llega de la mano de la vecina de esta localidad soriana, Ana Sánchez con la que se intenta «ganar la batalla al vacío y vivir un invierno rural intenso».

Ana Sánchez, que lidera varios proyectos para la dinamización cultural y social de su pueblo, señala a Ical que la dinámica del concurso es sencilla. Los pueblos de la España vaciada deben inscribirse en el concurso antes del 20 de noviembre y participar poniendo una mesa «elegante» en su pueblo durante el puente de la Constitución (8 y 9 de diciembre). Los participantes deberán mandar un video y el jurado seleccionará la mesa que mejor representa el espíritu del evento.

De momento son 17 las localidades de Soria y Aragón los que han mostrado su interés en participar en esta iniciativa en la que se darán a conocer a través de la redes sociales las mesas «creativas» que han puesto sus habitantes.

«Se valorará la elegancia, la creatividad, la mantelería artesanal el montaje y la vajilla. Se debe utilizar artesanía local, flores de temporada y la propia vegetación del entorno. La mesa debe ser para entre ocho y diez comensales», resaltó, en de-

claraciones a Ical, para indicar que la iniciativa parte de la campaña 'Siéntate la mesa con nosotros', que se puede ver a través de las redes sociales de Castejón del Campo.

Los participantes deberán enviar un video promocional del pueblo, otro de la mesa y diez fotos. Un jurado formado por nueve personas valorará qué elegante mesa es la ganadora

Ana Sánchez señala que la iniciativa trata de «dar vida a los pueblos» y hacer partícipes a los habitantes de la España rural de la vida en invierno. «Es una llamada a la movilización; a realizar actividades agradables con la naturaleza como aliada. Se trata de alzar la voz y decir que no estamos muertos y que hacemos cosas con ilusión y con ganas», resalta

# El PSOE de San Leonardo reitera la circunvalación para la N-234

SORIA

El PSOE de San Leonardo de Yagüe reitera la necesidad de una circunvalación en la travesía de la N-234 que permita sacar el trafico pesado del centro urbano y se eliminen los graves riesgos que supone para la localidad.

Los socialistas recuerdan que es una reclamación histórica y por la que se viene trabajando desde hace años. Aseguran que «las gestiones silenciosas y discretas que desde hace mucho tiempo venimos realizando han ayudado a conseguir las mejoras que ahora se están llevando a cabo por parte de carreteras del estado. La labor de los socialistas se centrará en seguir siendo reivindicativos con el Ministerio de Transportes para que se sigan completando las intervenciones en pro de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y fundamentalmente las personas más vulnerables, los mayores y los niños», señalaron en un comunicado de prensa.

El grupo Socialista, que forma parte de la corporación municipal, lleva elevando propuestas sobre la variante de San Leonardo de Yagüe de manera recurrente, «tanto sobre los riesgos que provoca la travesía de la N-234 como sobre la necesidad de retomar su desvío del centro del pueblo construyendo la circunvalación». Las peticiones se han trasladado en esta legislatura en los plenos celebrados en noviembre de 2023 y en mayo de 2024 y el compromiso de los concejales y concejalas socialistas es que «se proseguirá con las gestiones que ya habíamos iniciado ante la Subdelegación del Gobierno, para que se hicieran actuaciones que redujeran los riesgos ocasionados por el aumento en el paso de vehículos, sobre todo camiones, que atraviesan nuestra localidad».

En este sentido se apunta que desgraciadamente, el Grupo Socialista desconoce las gestiones que hayan podido hacerse desde la alcaldía, «ya que el alcalde persiste en su decisión de apenas informarnos de sus iniciativas, incumpliendo las buenas intenciones que expresó durante su toma de posesión».

Los socialistas de San Leonardo felicitaron la reciente iniciativa popular en la que se requerían actuaciones sobre la travesía de la carretera N-234 que cruza la localidad, así como «recuperar el proyecto de la variante, el buen número de firmantes demuestra que sus habitantes así lo percibimos», concluyeron.

# CASTILLA Y LEÓN

# Sanidad supera ya las 40.000 quejas, más de la mitad por la excesiva espera

• Suben las reclamaciones en hospitales pero bajan en Primaria • En Zamora se disparan un 63% • Salamanca sigue a la cabeza, pero recibe menos en 2023 • Sacyl da la razón al usuario y pide perdón en una de cada cuatro

#### ESTHER NEILA VALLADOLII

Los servicios sanitarios generan cada año un mayor descontento entre la ciudadanía. La Consejería de Sanidad lleva doce años (con la excepción de 2020) batiendo su propio récord de reclamaciones recibidas. En 2023 superó por primera vez el listón de las 40.000. En concreto, llegaron 40.526 escritos de usuarios soliviantados por lo que entienden fue una asistencia deficiente. De media, son 111 al día en Castilla y León, según el último balance anual.

El incremento es del 4,3% respecto a 2022 y supone haber triplicado el nivel de quejas formuladas en la última década.

Como cada año, el grueso de las reclamaciones corresponde a la asistencia en los hospitales (suponen tres cuartas partes de todas las recibidas) y durante último ejercicio volvieron a crecer: pasan de 27.011 a 31.400 en el último año, un 16% más.

Mientras tanto, en los centros de salud el nivel de protesta disminuye por segundo año: de las 10.274 reclamaciones de 2022 a las 7.430 del año pasado, un notable descenso del 28%.

En comparación con el año anterior, el área de salud donde más crecen los usuarios indignados es Zamora, donde el volumen de reclamaciones creció en 2023 un 63%. De las 1.488 quejas contabilizadas en 2023 a las 2.421 del pasado ejercicio.

Por sus incrementos, a continuación se sitúan Segovia (aumentan un 24%, hasta las 2.275 quejas) y León (23% más, con 3.806), Valladolid Este (un 21,5% de incremento, hasta las 4.018) y Ávila (19%, con 3.028 reclamaciones recibidas).

Por el contrario, destaca el descenso del 24,2% en el área de Palencia (caen hasta las 2.280 quejas en 2023) y del 10,6% en Salamanca, que pese a ello es la provincia que mayor número de reclamaciones genera. El año pasado fueron 7.240 las formuladas en el área de salud salmantina.

El segundo volumen lo registra Valladolid Oeste, con 5.983 (un 7% más). Si sumamos las dos áreas de salud de la provincia vallisoletana (las casi seis mil del área del Río Hortega con las



Hospital Virgen de la Concha, en Zamora, donde más crecen las reclamaciones, un 63% el año pasado. ICAL

al día. Los centros sanitarios recibieron el año pasado una media de 111 reclamaciones en Castilla y León

x..com/byneoniele

cuatro mil de la zona del Clínico), juntas superan las 10.000 reclamaciones, lo que representa un incremento del 12% en esta provincia.

El siguiente puesto de este 'podio' de quejas es para el área de Burgos, con 5.730 escritos el año pasado (un 7% menos que el año previo).

En Bierzo fueron 2.578 las quejas contabilizadas (3,6%) y en el área de Soria se recibieron 809 escritos, un 8% menos que el año anterior.

Las listas de espera vuelven a ser

el principal motivo de queja y ya superan la mitad, al concentrar el 56% del total: 24.785 el año pasado, un 19% más que el anterior.

Dentro de este capítulo general, las más numerosas son las que tienen que ver en particular con las demoras para una consulta o una prueba: 18.203, al subir un 26% en un año. Es decir, cuatro de cada diez son por este motivo. Menos numerosas son las referidas a la espera para una operación: 3.299, apenas suben un 1,5%.

El resto de motivos más frecuentes son los asistenciales, que retroceden un 19% hasta los 9.598, principalmente por el acusado descenso de quejas por falta de personal (que pasan de 4.272 a 2.203).

La organización y funcionamiento de los centros motiva 5.867 reclamaciones (-3,2%), la mayoría de ellas por la supresión de citas, consultas, pruebas (2.006 quejas, volumen similar al año pasado). La derivación de otros centros generó 144 (suben el 52%).

El trato recibido sustenta otras 1.980

incremento anual. El número de escritos de protesta sube un 4% hasta las 40.526 registradas durante el año pasado

(2,6% más). Con menor frecuencia se han presentado reclamaciones relacionadas con la documentación clínica 853, bajan un 3,6%), las condiciones de hostelería y confortabilidad de los centros sanitarios (831, 2,7% de subida), la información (433, un 26% menos) o de contenido económico (109, un 53% más).

### El malestar de trauma

Por servicios, el de traumatología y cirugía ortopédica, con 5.702 re-

clamaciones, es el que más quejas recibió el año pasado, con un incremento anual del 4%. El motivo que más reclamaciones produjo dentro de este servicio fue la lista de espera, tanto de consultas y pruebas (2.979 quejas) como de intervenciones quirúrgicas (1.549 quejas).

El segundo servicio más contestado es radiodiagnóstico, objeto de otras 4.980 reclamaciones, debido en gran parte a la lista de espera de consultas y pruebas (4.334 quejas). Respecto al año anterior, este servicio ve incrementada sus reclamaciones un 24,3%.

Medicina de Familia recibió 2.896 reclamaciones, casi las mismas que el año anterior, la mayoría de ellas relacionadas con la falta de personal (953 quejas por esta causa), la insatisfacción con la asistencia recibida (827 quejas) y el trato personal inadecuado (382 quejas).

Urología y Oftalmología fueron objeto de 2.044 y 2.004 reclamaciones, con un aumento del 26% y 51%, respectivamente.

Por su incremento anual, los servicios donde más han subido las quejas son otorrinolaringología (844 quejas, un 72% más) y Unidad del Dolor (450, un 56% más).

Otros centros dependientes de la gerencia regional de salud recibieron 45 reclamaciones, de las cuáles 36 protestan por el funcionamiento del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

Además del desahogo que supone escribir una reclamación, trasladar el mal funcionamiento de un servicio público puede servir para corregirlo. Según el informe de Sacyl, en el 40% de los casos se adoptaron medidas correctoras sobre los asuntos planteados. Añade la Consejería que, en las respuestas remitidas a los reclamantes, en el 28% de los casos se aceptó el motivo que dio origen a la queja, al considerar «que el usuario tenía razón» en 12.037 ocasiones. Y «se pidieron disculpas en 9.666 ocasiones», casi el 23%.

Las que han mostrado reacción a la mejora son las gerencias de Segovia, Aranda de Duero, Río Hortega y Ávi-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

LA POSADA

**EL**MUNDO

Todos los viernes una mirada a los atractivos de Castilla y León

#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

la, las únicas que detallan en este informe anual de la Consejería las acciones que han introducido para mejorar los aspectos señalados por los reclamantes.

Por otro lado, Sanidad señala que «no se detectaron las anomalías referidas en 3.914 ocasiones (9,2%). Y en la respuesta a 19 reclamaciones «se hace referencia a la derivación a otros órganos por considerar que los motivos de queja podían dar lugar a otros procedimientos distintos de tipo administrativo, patrimonial, judicial o penal.

Presentar una reclamación es uno delos cauces que tiene el usuario para trasladar a los gestores sanitarios su insatisfacción por la prestación de una asistencia que percibe como deficiente. El paciente puede presentar su escrito en el propio centro o servicio sanitario, en las oficinas de registro o a través del formulario disponible en la página web reclamacionesysugerencias.saludcastillayleon.es.

Prácticamente todas las reclamaciones se contestan y la mayoría en el plazo previsto de un mes.

Este tipo de reclamaciones no deben confundirse con las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, un mecanismo legal previsto para aquellos ciudadanos que quieren exigir a la administración una indemnización económica en reparación por el daño causado (una vía obligatoria antes de presentar a la denuncia en los tribunales), cuya tramitación la Junta no promociona, ni facilita con un formulario específico ni responde en el plazo legal, que es de seis meses pero acumula un notable atasco con años de retraso

## Mujer de mediana edad

En cuanto a la distribución por edad y sexo de los reclamantes, se observa un predominio de mujeres (23.953 reclamaciones, el 59% del total), con respecto a los varones (16.492 reclamaciones, el 41%).

El grupo de edad que más reclamaciones realiza es el de 60-74 años (10.942, que suponen el 27%) y el grupo de 45 a 59 años se encuentra muy cercano (10.426 reclamaciones, un 25,8%).

Los centros y servicios sanitarios contabilizaron el año pasado más de 42,7 millones de actos asistenciales. De dividir ese número entre las que jas recibidas, resulta que se presentaron 94,8 reclamaciones por cada 100.000 actos (un 10,4% más que el año anterior). Eso supone que uno de cada mil actos genera un escrito de queja.

### 590 sugerencias

Además de la queja, los ciudadanos pueden formular sugerencias para promover la mejora del funcionamiento y organización de los centros y servicios sanitarios. En el año 2023 se han presentado 590, un 4,8% más que el año anterior.

En Atención Primaria se recibieron 207 sugerencias (un 5,9% menos que el año anterior) y en Hospitalaria, 348 (un 11,2% más).

# Pena de 3 años y 8 meses por intentar violar a una estudiante de Erasmus

El Supremo ratifica la condena que impuso la Audiencia de Salamanca / La abordó en el Paseo Fluvial de Salamanca y trató de penetrarla además de masturbarse encima de ella

# Í. ARRÚE VALLADOLID

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a tres años y ocho meses de prisión por un delito de agresión sexual en grado de tentativa a A.G.G., un salmantino nacido en 1978, que acorraló a una joven estudiante británica con beca 'Erasmus', a la que forzó para desnudarla, tocarla y tratar de penetrarla vaginalmente, además de masturbarse encima de ella, en unos hechos que ocurrieron el 18 de junio de 2018 en el Paseo Fluvial de Salamanca.

La reciente sentencia 585/2024 a la que ha tenido acceso este diario, ratifica la de primera instancia impuesta por la Audiencia Provincial (AP) de Salamanca el 26 de julio de 2021 y la posterior, en el mismo sentido condenatorio, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) de fecha de 10 de febrero de 2022, cuando el condenado, recurrió en apelación.

La última resolución del Supremo, después de que A.G.G. recurriera en casación, esgrimiendo error en la apreciación de la prueba y vulneración de su presunción de inocencia. Pero estos argumentos son rebatidos por el alto tribunal con bastante contundencia. Así, recuerda que la sentencia de instancia considera que la víctima proporcionó una versión, creíble, coherente y verosímil, y de entrada ratificada por el acusado, en la medida que no niega haber mantenido con ella una relación sexual.

# LESIONES COHERENTES

Añade que la víctima presentaba le-



Paseo Fluvial donde ocurrieron los hechos. E. P.

siones coherentes con la forma en la que dijo habían ocurrido los hechos (erosiones y hematomas), e inmediatamente después a que éstos tuvieran lugar (según ratifica el médico forense que inmediatamente le asistió vio tras los hechos en el acto del juicio ratificando su informe).

Y agrega: «Otro dato que corrobora la versión de la víctima es el hecho de que tuviera que buscar las llaves entre la maleza del lugar, lo que es un indicio de que hizo uso de ellas para defenderse del ataque contra la libertad sexual del procesado. Y un nuevo elemento de corroboración deriva del propio actuar del acusado en el momento de los hechos, ya que al quitarle el móvil con el que quería hacer fotogra-

fías, y tirarle entre arbustos viene a ratificar el hecho de que a toda costa quería invitar su identificación", señala el Supremo.

Según la sentencia ratificada, la joven estaba paseando por la zonasobrelas18,30 horas del 18 de junio de 2028 y, al llegar a donde se encuentra el antiguo molino de agua, se topó con el acusado, nacidoen1978, quien comenzó a seguirla y le mostró el miembro viril.

Siguiendo su paseo y tras recorrer un poco más el camino has-

ta donde es practicable, volvió la víctima sobre sus pasos, viendo en ese momento cómo el agresor mostraba el pene por fuera del pantalónchándal que portaba, sin llegar a bajárselo. Tras ello, guiado por un ánimo libidinoso y de satisfacción sexual, acercándose a la joven y contra su voluntad, la agarró por los brazos y mediante empujones y cierto arrastre, la llevó hasta el final del camino o sendero (punto más aislado y con mayor vegetación y maleza) - distante a unos 30 metros-, diciéndole que «estuviera tranquila, que sólo iban a tener sexo» para, tumbándola boca arriba, contra un árbol caído, -pese a los esfuerzos de ella de desasirse de él y de que no se pusiera encima

de ella– logró quitarle los pantalones o «short» corto que vestía, así como las bragas, que tiró al suelo.

### INTENTO DE HACER FOTOS

Y, con el pene por fuera del pantalón y pegado a su cuerpo, tocándole los pechos por encima de la camiseta, intentó penetrarla vaginalmente, cosa que no consiguió, pues, la estudiante se resistía utilizando sus manos en las que tenía un juego de llaves de casa. Ante ello, el procesado se retiró de la chica y poniéndose en pie comenzó a masturbarse frente a ella, diciéndole: '¡Qué rico!', momento que la joven aprovechó para ponerse su pantalón y recoger sus cosas.

Seguidamente, ésta última intentó, con su teléfono móvil de un valor de unos 142 euros, hacerle alguna fotografía al procesado, no permitiéndoselo éste al arrebatárselo de la mano, para, luego, desprenderse del mismo, tirándolo a la maleza, sin que conste acreditado que dicho móvil se lo guardara y quedara con el fin de apropiarse del mismo, llegando, cuando abandonaba el lugar el agresor, yendo detrás la víctima, con sus sandalias rotas, a entregarle el suyo propio, previa retirada de la tarjeta n SIM para que no le denunciara,

La víctima sufrió erosiones en una pierna y en el antebrazo izquierdo, una erosión en su pie izquierdo, hematomas en la cara interna de su muslo izquierdo, y otras erosiones y contusiones en la espalda, de predominio dorso-lumbar; lesiones de las que curó, en tres días.



# FRAN SARDÓN Autoritarismos

LLAMA LA ATENCIÓN los últimos resultados de algunas encuestas que afirman que más del veinticinco por ciento de los jóvenes universitarios verían, con buenos ojos, decisiones autoritarias frente a acciones democráticas, aunque no se especifica qué tipo de casos o de circunstancias serían susceptibles de aplicar una acción autoritaria frente a un acción democrática y este dato sería importante conocerlo para entender un poco más lo que nos inquieta a los habitantes del Primer Mundo.

La Generación Zy los *Millennials* son los que parecen significarse más en este sentido y uno puede vislumbrar, de las cuestiones que se abordan en estas encuestas, que la inmigración puede ser uno de esos asuntos donde una cuarta parte de los jóvenes entenderían y justificarían «mano dura» frente acciones, que siendo contundentes, no vulneraran los derechos humanos. Porque claro, los regímenes autoritarios, al menos los que hemos conocido hasta ahora, no se han caracterizado por respetar los derechos humanos ni la dignidad de las personas y nada nos hace pensar que

los regímenes autoritarios del presente y del futuro o, los regímenes actuales que tildándose de demócratas emplean acciones autoritarias (hay ejemplos evidentes en Europa) vayan a respetar estos derechos inalienables al ser humano que a tantos y tanto ha costado conquistarlos, porque de lo contrario, no estaríamos hablando de regímenes autoritarios o por lo que entendemos como tales. Es oportuno recordar que una definición de régimen autoritario es aquel en el que un líder dicta políticas y procedimientos y dirige y controla actividades sin ningún tipo de participación significativa por parte de sus subordinados (entendiendo por subordinados a nosotros, los ciudadanos).

En esto de la inmigración, como mínimo, hay mucha desinformación y una gran abundancia de información tóxica e interesa. Hay, también, mucho resentido y espabilado por ahí vociferando que utiliza un lenguaje llano, facilón, pero que resulta entre nuestros universitarios y entre quienes lo son, también.

En este artículo, más allá de otras consideraciones, necesarias para explicar, entender y razo-

nar el fenómeno de la inmigración, sí me llama la atención y deberían tenerlo en cuenta nuestros universitarios, sobre todo los que cursan estudios de derecho y empresariales que son precisamente estos últimos, los empresarios, lo que más proclaman y los que más claro hablan de la importancia y la necesidad de la llegada de mano de obra inmigrante para que sectores como la agricultura, el campo, la ganadería, el sector servicios o la atención a las personas dependientes no colapsen por falta de mano de obra. Y ahora me voy muy lejos, a Japón, un país tradicionalmente reacio a la inmigración, declara que está dando pasos para aumentar la llegada de trabajadores foráneos por los problemas de natalidad que están teniendo y que nosotros también estamos empezando a sufrir.

Si tenemos dudas para entender este fenómeno, debido a ese fuego cruzado informativo que sufrimos; si no nos es suficiente o no nos convence el discurso de los derechos humanos o el de los efectos del poscolonialismo, siempre podemos estar atentos a esos otros discursos o razonamientos más fríos, más pragmáticos o más prácticos, que no se dejan llevar por los idealistas ni por los demagogos, pero que enmiendan la plana a los populismos oportunistas de saldo.

Fran Sardón es presidente de Impulsa Igualdad

# CASTILLA Y LEÓN

# Trágico fin de semana en las carreteras de Castilla y León con tres fallecidos

Hallan el cadáver de un burgalés desaparecido desde el lunes junto a su vehículo siniestrado

RURG

Trágico fin de semana en las carreteras de Castilla y León, con tres personas fallecidas -una de ellas en paradero desconocido desde el lunes 9 de septiembre- en Ávila y Burgos a las que se suman ocho heridos, en dos accidentes distintos, en la provincia de León.

Del primer siniestro, cuya fecha exacta está aún por determinar, se tuvo constancia el sábado a última hora de la tarde. Luis Antonio, vecino de Burgos de 62 años, fue visto por última vez el pasado lunes. Su imagen se difundió a lo largo de la semana por redes sociales para intentar dar con su paradero. Desgraciadamente, su localización culminaría con el peor desenlace posible. Su cuerpo, sin vida, fue descubierto por unos paseantes cerca de la localidad burgalesa de Carcedo poco antes de las 20:30 horas. Junto a él, su vehículo siniestrado tras caer por un terraplén en una zona de curvas en la BU-P-8012.

Los alertantes informaron inmediatamente a la sala de operaciones del 112, que movilizó a los bomberos de Burgos al tratarse de un accidente sumamente aparatoso. También se avisó del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil.

Una vez allí, se comprobó que el conductor fallecido era Luis Antonio. El vehículo en el que viajaba, según detallaron los bomberos a través de *X* (antes *Twitter*), no era visible desde la carretera y su cuerpo fue hallado fuera del habitáculo.



El coche de Luis Antonio, en paradero desconocido, no era visible desde la carretera. BOMBEROS DE BURGOS

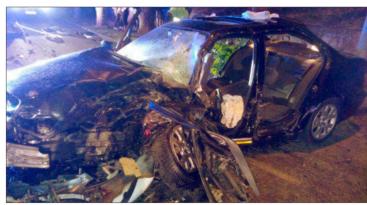

Así quedó uno de los turismos implicados en el accidente de Ponferrada. ICAL

Mientras los efectivos sanitarios comprobaban que el hombre estaba muerto, los bomberos realizaron labores de porteo y estabilización del turismo. Tras informar de lo sucedido, no dudaron en trasladar su pésame a los familiares y allegados del fallecido. El segundo accidente mortal registrado en la Comunidad se produjo ayer, pasadas las 14 horas, en el kilómetro 25 de la carretera AV-900, a la altura del municipio abulense de Navalmoral. Dos motoristas, de 35 y 27 años, perdieron la vida tras colisionar entre ambos mientras circulaban. En un primer momento, la persona que alertó de lo ocurrido manifestó al 112 que los dos varones se encontraban inconscientes.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, así como un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal médico de Atención Primaria de los centros de salud de El Barraco y Burgohondo. Según recoge *Ical*, los facultativos del

Sacyl intentaron reanimar a los dos hombres, quienes finalmente perdieron la vida.

Por otra parte, cinco personas resultaron heridas durante la noche del sábado, en torno a las 22:30 horas, tras una colisión entre dos turismos en el cruce de la avenida del Canal con la calle 2, en el barrio de Compostilla, en Ponferrada (León). Según recoge el 112, una de las víctimas estaba atrapada en el interior de su vehículo.

Este servicio avisó de esta colisión a la Policía Municipal y los Bomberos de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias del Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Nada más llegar al lugar de los hechos, el personal sanitario del Sacyl atendió finalmente a cinco personas: cuatro varones de 32, 26, 25 y 24 años, a quienes se trasladó al Hospital del Bierzo en la ambulancia de soporte vital básico, y otro hombre más que tuvo que ser evacuado en UVI móvil al mismo centro asistencial.

Ya el domingo, al filo de las 6 de la madrugada, dos hombres de 36 y 57 años y una mujer de 57 resultaron heridos después de que los turismos en los que viajaban colisionasen en el kilómetro 108 de la carretera N-630, en La Pola de Gordón (León).

A raíz de este siniestro, la sala de operaciones del 112 trasladó la información recabada a la Guardia Civil de Tráfico y al Sacyl, que envió al lugar una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de La Pola de Gordón.

Después de ser atendidos, los tres heridos fueron trasladados de urgencia al Complejo Asistencial de León. Tal y como detallan fuentes del 112 recogidas por *Ical*, el hombre de 36 años fue evacuado en la UVI y los otros dos en la ambulancia de soporte vital básico acompañados por personal de Atención Primaria.



# **DEPORTES**

# **multiópticas**

# Un Numancia pleno

FÚTBOL. Lección táctica de Aitor Calle para maniatar al Pontevedra de principio a fin

#### FÉLIX TELLO SORIA

El C.D. Numancia gana al Pontevedra desde la defensa en un partido en el que maniató al rival al principio y al que acabó desquiciando al final. Tres puntos gracias a los goles de Dieste y Seguín en la primera parte para hacer pleno en estas tres primeras jornadas que meten al equipo en lo más alto de la clasificación. Unos primeros 45 minutos para enseñar en cualquier escuela de fútbol de cómo se debe defender y una segunda parte en la que pasaron muy pocas cosas, que era el objetivo de los numantinos desde que se llegó al descanso. Una lección de Aitor Calle y un claro ejemplo de lo que quiere de este Numancia. Trabajo, seriedad, velocidad y verticalidad que desde el primer minuto hasta el último anularon a un Pontevedra que encajaba en Los Pajaritos la primera derrota de la temporada.

David Sanz, que en la primera jornada fue titular, fue la única novedad en el once del Numancia para recibir al Pontevedra. El canterano regresaba a la titularidad para formar pareja en el pivote del centro del campo con Moustapha, pieza fija en los esquemas de Aitor Calle. El resto del equipo numantino fue el que ganaba hace una semana al Coruxo. Kuda se mantiene en la portería; con una línea defensiva de cuatro efectivos en la que formaron Gexan, De Frutos, Royo y Bonilla; los mencionados David Sanz y Moustapha estuvieron en la sala de máquinas, con Sanchidrián y Seguín en las bandas; Ribeiro fue el mediapunta y Dieste actuó en el vértice del ataque.

El Numancia desactivó al Pontevedra en una primera parte en la que los planes de Aitor Calle salieron a la perfección. Se supo secar el juego creativo de los gallegos, en concreto se frenaba a Novo, Yelko Novo y Dalisson, y a partir de ahí la verticalidad y también el balón



Dieste abría la lata al marcar el 1-o que encarrilaba la victoria del Numancia ante el Pontevedra. MARIO TEJEDOR

parado allanaron el camino de la victoria. Fueron unos primeros 45 minutos muy tácticos en los que el trabajo defensivo de los rojillos tuvo su premio maniatando a los futbolistas más 'jugones' del rival. La mano del entrenador se dejaba notar con Gexan, David Sanz y Moustapha como líneas secantes de la calidad visitante.

Nada más comenzar a rodar el balón se vio a un Pontevedra muy peligroso en ataque por la movilidad de sus hombres, aunque también es cierto que las sensaciones atrás no eran demasiado buenas cuando el Numancia apretaba en ataque. No se había cumplido el cuarto de hora de partido cuando a la salida de un córner Dieste hacía el 1-0 al rematar a placer un envío de Bonilla. El Pontevedra confirmaba que en el balón parado tiene su talón de Aquiles. A los sorianos se les ponía todo de cara mientras el rival empezaba a entrar en un mar de dudas.

El Pontevedra quería, pero no podía ante un Numancia muy serio en el trabajo de contención que empezaba a desquiciar al rival. Novo no podía con Gexan y se iba a la otra banda mientras que David Sanz y Moustapha se 'comían' a Yelko Pino y a Dalisson. A partir de ahí, el cuadro pontevedrés no carburaba en Los Pajaritos y en contadas ocasiones inquietaba el portal de Kuda. Sólo un remate de Garay a cinco minutos del descanso

llevó cierto peligro hacia el marco local.

El Numancia seguía a lo suyo, a salir con rapidez cuando robaba para castigar a un adversario que definitivamente estaba desquiciado. En una de esas salidas rápidas y verticales Seguín hacía el 2-0 tras una gran acción de Sanchidrián que era culminada por el vasco con una picadita a la salida del portero. Los planes salían a la perfección a la espera de una segunda parte que seguiría siendo una partida de ajedrez.

Y la partida se jugó al ritmo que quería el Numancia en unos segundos 45 minutos en los que apenas pasaron cosas reseñables en el área de los sorianos. Dos disparos de



SEGUNDA FEDERACIÓN

2 NUMANCIA O PONTEVEDRA

Los Pajaritos. 2.435 espectadores

Árbitro: Alberto Martín Hernández. Tarjetas amarillas: a los locales Sanchidrián y Rementería; ya los visitantes Garay y Dalisson Tarjetas rojas: No hubo. Goles: 1-0: Dieste (min. 13). 2-0: Seguín (min. 45).

| Kuda ★         | Edu Sousa ★  |
|----------------|--------------|
| Gexan ★★       |              |
| Bonilla★       |              |
| De Frutos ★    |              |
| Royo ★         | Garay ★      |
| Moustapha ★★   | Mayo ★       |
| David Sanz★★   | lago Novo ★★ |
| Sanchidrián ★★ | Yelko Pino ★ |
| Seguín★        | Dalisson ★   |
| Ribeiro ★      | Chiqui ★     |
| Dieste ★       | Rufo         |

Cambios en el CD Numancia: Góngora (★) por Seguín (min. 60). Rementería (★) por David Sanz (min. 73). Jony (★) por Dieste (min. 73). Grande (s.c.) por Sanchidrián (min. 89). Cristian (s.c.) por Riberiro (min. 89). hhg

Cambios en el Pontevedra: Charly (★) por Rufo (min. 67). Rares (★) por Yelko Pino (min. 76). Igor (★) por Dalisson (min. 76). Cambil (s.c.) por Mayo (min. 89). Xabi (s.c.) por Mario Gómez (min. 89)

Chiqui, un cabezazo de Garay que detenía Kuda y un chut demasia-do cruzado de Charly fue el balance de la segunda parte en la que los de Calle supieron darle una marcha menos al juego. El Pontevedra fue un querer y no poder y sólo la magia de Iago Novo aportó criterio al juego de un equipo gallego que nunca supo cómo hincarle el diente al Numancia.

El proyecto de Aitor Calle ilusiona y ya son nueve puntos de nueve posibles en el que está siendo un arranque fulgurante que no se recordaba desde la campaña 1998-1999, curso en el que se sumaban los tres puntos en las seis primeras jornadas de Liga en Segunda División. La siguiente escala de los rojillos es en el feudo del Bergantiños con el reto de alcanzar los doce puntos de una tacada para seguir soñando.





# **DEPORTES**

## **AITOR CALLE**

TÉCNICO DEL CD NUMANCIA

# «No le puedo pedir más al equipo»

#### FÉLIX TELLO SORIA

Aitor Calle era un entrenador satisfecho en la sala de prensa de Los Pajaritos cuando analizaba la victoria de su equipo ante el Pontevedra y destacaba la actitud de sus jugadores, en especial en la primera parte. «No le puedo pedir nada más al equipo», aseguraba el míster del C.D. Numancia, que cuando se le preguntaba sobre cómo le había ganado la partida a su homólogo lago Iglesias añadía que «conocíamos muy bien al Pontevedra y cada uno tiene sus armas para ganar los partidos». Calle continuaba desmenuzando los entresijos del choque ante los gallegos: «El nivel defensivo que hemos tenido ha sido altísimo. Me quedo con la pri-

mera parte, en la segunda nos ha costado más»

El técnico de Los Rábanos se refería al juego del Numancia y a su ideario del fútbol. «El estilo es para ganar. En cada partido ejecutaremos el estilo que necesitemos para ganar el partido».

Sobre este arranque de los numantinos con pleno de puntos en las tres primeras jornadas, Calle explicaba que «no es nada sencillo comenzar así las temporadas, haciendo tres de tres. Un inicio de Liga que refuerzas nuestras ideas y en las que vamos a seguir trabajando. Ahorahay que disfrutar y a partir de mañana pensar en el siguiente encuentro».

Además de los tres puntos, el choque dejó otras muy buenas noticias para el numantinismo que

enumeró el míster: «Muy buena noticia de dejar la portería a cero, de que Dieste haya marcado su primer gol y también del gran ambiente que se ha podido vivir en Los Pajaritos. Ha sido un día bonito». Calle también se refería al debut de Góngora: «No se le ha visto todo su potencial». Es un jugador con una gran velocidad, valiente y con un gran golpeo de balón»



# Había que secar a los jugones

Había que secar a los jugones Yelko Pino, Iago Novo y Dalisson y se los secó. A partir de ahí, el Pontevedra no carburó y ello hizo que el Numancia lo tuviese más fácil para sumar los tres puntos.





Kuda casi pasó desapercibido en un partido tranquilo para el ruso. M.T

# **YAGO IGLESIAS**

TÉCNICO DEL PONTEVEDRA

# «El Numancia defendió a la perfección»

El entrenador del Pontevedra se marchaba cariacontecido por la derrota en Los Pajaritos, un traspié que de deja a los suyos a cinco puntos del liderato cuando se cumple la tercera jornada de Liga. «En el inicio del choque el Numancia ha sido más contundente», señalaba Yago Iglesias en su comparecencia de prensa en Los Pajaritos. «Ellos entraron mejor en el partido y sabíamos que nos íbamos a encontrar a un rival muy físico. El Numancia defendió a la perfección en la primera parte. En la segunda se vio un poco más lo que somos». comen-

taba el míster visitante.

Iglesias reconocía que «el Numancia ha sido mejor», aunque se lamentaba que con el 1-0 no hubieran podido aprovechar alguna de las tímidas llegadas hacia el marco defendido por Kuda. El técnico de los gallegos era muy claro con el desarrollo del marcador en una primera parte que con el 2-o «se cerraron nuestras opciones de ganar el partido». Y es que en la segunda el cuadro soriano supo bajar las pulsaciones para que el Pontevedra apenas inquietase su portería.

Yago Iglesias reconocía que a estas alturas de la temporada «tenemos que ajustar muchas cosas». Y es que el entrenador pontevedrés explicaba que «no supi-

mos encontrar soluciones a los problemas que nos plantearon ellos». Iglesias elogiaba a los numantinos e indicaba que «el planteamiento defensivo del Numancia ha estado a un nivel muy alto». Una derrota que es la primera de la temporada para un Pontevedra que llegaba después de empatar a dos goles en el campo del Compostela.



# LA IMAGEN DE **LA JORNADA**

# Pineda celebró su plata con el saque de honor

David José Pineda fue el protagonista en los prolegómenos del encuentro al realizar el saque de honor para celebrar su medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París. En la imagen se le ve al atleta junto con el presidente del Numancia Patricio de Pedro y el capitán rojillo Javi Bonilla.





Sin respuesta

a la telaraña

numantina

El Pontevedra no encon-

tró la forma de escapar

de la telaraña que tejió

Aitor Calle en el centro

del campo. Desactiva-

dos sus mejores juga-

dores, el empuje de los

gallegos fue un querer

y no poder.

**HIPERMERCADO:** Polig. Ind. Las Casas II

**SUPERMERCADO:** Calle Mariano Vicén

SUPERMERCADO: Calle Enrique García Carrilero

# **DEPORTES**

# **Clasificaciones**



| Ascenso a 2da. RFEF   x   Fase Ascer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                   |         |        |     | cen | SO  | -       |                         | E.                            | Per   | rma          | ine   | nci  | a   |      | De   | SC    | ens    | 0  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|-----|-----|-----|---------|-------------------------|-------------------------------|-------|--------------|-------|------|-----|------|------|-------|--------|----|----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                            | re                                | D       | ^E     | D   | Λ.  | DE  |         | - /                     | GF                            | 1111  | 00           |       | •    |     |      |      |       |        |    |    |  |
| 1000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                            |                                   | -       | UE     | H   | A   | H   | E       |                         | GF                            |       |              |       | _    | -   |      |      |       |        |    |    |  |
| JORN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IAD                          | A 2                               |         |        |     |     |     |         |                         |                               | P     | RO           | XII   | ΛA   | JOI | RN   | AD/  | 4     |        |    |    |  |
| Arandina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul><li>(Descansa)</li></ul> |                                   |         |        |     |     |     |         | Arandina • At. Bembibre |                               |       |              |       |      |     |      |      |       |        |    |    |  |
| At. Bembibre 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | <ul> <li>3 At. Astorga</li> </ul> |         |        |     |     |     |         |                         | At. Astorga • At. Tordesillas |       |              |       |      |     |      |      |       |        |    |    |  |
| At. Tordesillas 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 20.00                             | 30.00   | STORAG |     |     |     | ш       |                         |                               | 751   | enc          | 22.20 | •    |     | 7.77 | LM/  |       |        |    |    |  |
| Control Control Programme and Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                            | 1000                              | DOM: TO | 2000   |     |     |     |         |                         |                               | 1000  | cer          | 3.370 |      |     |      | Ro   | -     |        |    |    |  |
| C. Rodrigo 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                   |         |        |     |     |     | ш       |                         | Sta                           |       |              |       | •    | •   |      | . Ma | 11.00 |        |    |    |  |
| At. Mansillés 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                            |                                   |         |        |     |     |     |         |                         |                               | Villa |              |       | •    |     |      | iran |       | 1000   |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • (                          |                                   |         |        |     |     |     |         |                         | H                             | Briv  |              |       |      | •   |      | den  |       |        |    |    |  |
| Palencia CA 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72 7                         |                                   | loja    | 1070.7 |     |     |     |         | 122                     | esyvos:                       | Mo    |              | 1000  | 1762 |     |      |      |       | _eonés |    |    |  |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | •                            |                                   | urgo    |        |     |     |     |         | E                       | Burg                          |       |              |       |      | •   |      | gur  |       |        |    |    |  |
| Laguna 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • :                          | 2 Vi                              | rge     | n C    | ami | no  |     |         |                         | (D                            | esc   | ans          | a)    | •    | •   | Vii  | rger | 1 Ca  | ımi    | 10 |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                   | T       | OT/    | ΔL  |     |     | EN CASA |                         |                               |       |              | FUERA |      |     |      |      |       |        |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pt                           | U                                 | G       | П      | P   | GE  | GG  | Pt      |                         | G                             | E     | <b>HOUSE</b> |       | GC   | Pt  | J    | G    | Ħ     | 100    | GF | GC |  |
| 1. At. Astorga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                            | 2                                 | 2       | 0      | 0   | 6   | 2   | 3       | 1                       | 1                             | 0     | 0            | 3     | 1    | 3   | 1    | 1    | 0     | 0      | 3  | 1  |  |
| 2. Villaralbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                            | 2                                 | 2       | 0      | 0   | 3   | 0   | 3       | 1                       | 1                             | 0     | 0            | 2     | 0    | 3   | 1    | 1    | 0     | 0      | 1  | 0  |  |
| 3. Mojados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                            | 2                                 | 1       | 1      | 0   | 3   | 1   | 3       | 1                       | 1                             | 0     | 0            | 3     | 1    | 1   | 1    | 0    | 1     | 0      | 0  | 0  |  |
| 4. At. Tordesillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                            | 2                                 | 1       | 1      | 0   | 2   | 0   | 3       | 1                       | 1                             | 0     | 0            | 2     | 0    | 1   | 1    | 0    | 1     | 0      | 0  | 0  |  |
| 5. Virgen Camino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                            | 2                                 | 1       | 1      | 0   | 2   | 0   | 1       | 1                       | 0                             | 1     | 0            | 0     | 0    | 3   | 1    | 1    | 0     | 0      | 2  | 0  |  |
| 6. Becerril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                            | 2                                 | 1       | 1      | 0   | 3   | 2   | 1       | 1                       | 0                             | 1     | 0            | 0     | 0    | 3   | 1    | 1    | 0     | 0      | 3  | 2  |  |
| 7. Júpiter Leonés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                            | 2                                 | 1       | 1      | 0   | 2   | 1   | 3       | 1                       | 1                             | 0     | 0            | 2     | 1    | 1   | 1    | 0    | 1     | 0      | 0  | 0  |  |
| 8. Mirandés B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                            | 2                                 | 1       | 0      | 1   | 4   | 3   | 3       | 1                       | 1                             | 0     | 0            | 3     | 0    | 0   | 1    | 0    | 0     | 1      | 1  | 3  |  |
| 9. C. Rodrigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                            | 2                                 | 1       | 0      | 1   | 3   | 2   | 3       | 1                       | 1                             | 0     | 0            | 3     | 0    | 0   | 1    | 0    | 0     | 1      | 0  | 2  |  |
| 10. Briviesca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                            | 2                                 | 1       | 0      | 1   | 1   | 3   | 3       | 1                       | 1                             | 0     | 0            | 1     | 0    | 0   | 1    | 0    | 0     | 1      | 0  | 3  |  |
| 11. Palencia CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                            | 2                                 | 0       | 2      | 0   | 2   | 2   | 1       | 1                       | 0                             | 1     | 0            | 0     | 0    | 1   | 1    | 0    | 1     | 0      | 2  | 2  |  |
| 12. Burgos Prom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            | 2                                 | 0       | 1      | 1   | 3   | 4   | 1       | 1                       | 0                             | 1     | 0            | 2     | 2    | 0   | 1    | 0    | 0     | 1      | 1  | 2  |  |
| 13. ALMAZÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                            | 2                                 | 0       | 1      | 1   | 2   | 3   | 0       | 1                       | 0                             | 0     | 1            | 2     | 3    | 1   | 1    | 0    | 1     | 0      | 0  | 0  |  |
| 14. At. Bembibre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            | 2                                 | 0       | 1      | 1   | 2   | 4   | 0       | 1                       | 0                             | 0     | 1            | 1     | 3    | 1   | 1    | 0    | 1     | 0      | 1  | 1  |  |
| 15. Palencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            | 2                                 | 0       | 1      | 1   | 1   | 3   | 1       | 1                       | 0                             | 1     | 0            | 1     | 1    | 0   | 1    | 0    | 0     | 1      | 0  | 2  |  |
| 16. Sta. Marta T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                            | 2                                 | 0       | 1      | 1   | 0   | 3   | 1       | 1                       | 0                             | 1     | 0            | 0     | 0    | 0   | 1    | 0    | 0     | 1      | 0  | 3  |  |
| 17. Arandina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                            | 1                                 | 0       | 0      | 1   | 1   | 3   | 0       | 0                       | 0                             | 0     | 0            | 0     | 0    | 0   | 1    | 0    | 0     | 1      | 1  | 3  |  |
| 18. Laguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                            | 1                                 | 0       | 0      | 1   | 0   | 2   | 0       | 1                       | 0                             | 0     | 1            | 0     | 2    | 0   | 0    | 0    | 0     | 0      | 0  | 0  |  |
| 19. At. Mansillés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                            | 2                                 | 0       | 0      | 2   | 0   | 2   | 0       | 1                       | 0                             | 0     | 1            | 0     | 1    | 0   | 1    | 0    | 0     | 1      | 0  | 1  |  |
| Ascenso a 2da. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rtf                          |                                   |         | Fa     | se  | Asc | cen | 80      | Щ                       |                               | De    | SC           | ens   | 0    |     |      |      |       |        |    |    |  |

| PRIMERA R         | EG   | 10       | N/                  | ۱L    | С    | уL |    | PRIMERA REGI                                   | 10                          | NΑ     | L       | ٩R   | A    | GÓ | N  |  |
|-------------------|------|----------|---------------------|-------|------|----|----|------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|------|------|----|----|--|
| JOR               | NAD  | A 1      |                     |       |      |    |    | JORN                                           | AD                          | A 2    |         |      |      |    |    |  |
| Colegios Dioc. 2  |      | B        | urac                | os li | nt.  |    |    | Épila 2   O V Alagón                           |                             |        |         |      |      |    |    |  |
| Villamuriel 1     |      |          |                     |       |      |    |    | Ariza 2   O Calatorao                          |                             |        |         |      |      |    |    |  |
| Astudillo 2       | -73  | 100      | 21/10-              |       | 0    |    |    | Morata 0                                       | 7                           |        | ALC: UN | 77.1 |      |    |    |  |
| CALASANZ 3        |      |          |                     | 0.00  |      | D  |    | Novallas 2                                     | 7                           |        |         | 700  |      |    |    |  |
| Cebrereña 0       | 1000 | 100      | THE PERSON NAMED IN | 7.735 |      | D  |    | Remolinos 1                                    |                             | 500    |         | -00  |      |    |    |  |
|                   | 1000 | 3 S.C.S. | ALC: Y              | 1800  | 1033 |    |    | Gallur 1                                       |                             | #0\H13 | 75.00   | c Fé | inix |    |    |  |
| LANGA 0           | 1000 | 200      |                     | 73772 | 2000 |    |    | 1210 M. C. | <ul> <li>3 Rivas</li> </ul> |        |         |      |      |    |    |  |
| V. Alegre 2       | 1999 |          | U.S.S.              | 200   |      |    |    |                                                | • 1                         |        |         |      |      |    |    |  |
| Coca 6            | •    | R        | Ab                  | uler  | 150  |    |    | ÓLVEGA 3                                       | • 1                         | A      | GRE     | DA   |      |    |    |  |
|                   |      |          | T                   | OT/   | ΔL   |    |    |                                                |                             |        | T       | OT/  | AL.  |    |    |  |
|                   | Pt   |          | G                   | П     |      | GE | GC |                                                | Pt                          | J      | G       | B    | P    | GF | GC |  |
| 1. Coca           | 3    | 1        | 1                   | 0     | 0    | 6  | 1  | 1. Suitec Fénix                                | 6                           | 2      | 2       | 0    | 0    | 6  | 1  |  |
| 2. UP Palencia    | 3    | 1        | 1                   | 0     | 0    | 4  | 0  | 2. Tauste                                      | 4                           | 2      | 1       | 1    | 0    | 5  | 2  |  |
| 3. CALASANZ       | 3    | 1        | 1                   | 0     | 0    | 3  | 1  | 3. Épila                                       | 4                           | 2      | 1       | 1    | 0    | 5  | 3  |  |
| 4. Colegios Dioc. | 3    | 1        | 1                   | 0     | 0    | 2  | Ó  | 4. Ateca                                       | 4                           | 2      | 1       | 1    | 0    | 3  | 1  |  |
| 5. Villarcayo     | 3    | 1        | 1                   | 0     | 0    | 3  | 2  | 5. ÓLVEGA                                      | 4                           | 2      | 1       | 1    | 0    | 3  | 1  |  |
| 6. V. Alegre      | 3    | 1        | 1                   | 0     | 0    | 2  | 1  | 6. Torres                                      | 4                           | 2      | 1       | 1    | 0    | 2  | 0  |  |
| 7. Villamuriel    | 3    | 1        | 1                   | 0     | 0    | 1  | 0  | 7. Morata<br>8. Rivas                          | 3                           | 2      | 1       | 0    | 0    | 1  | 3  |  |
| 8. Cebrereña      | 1    | 1        | 0                   | 1     | 0    | 0  | 0  | 9. Gallur                                      | 3                           | 2      | 1       | 0    | 1    | 3  | 3  |  |
| 9. SAN JOSÉ       | -    | -        | -                   | 1     | -    | 0  | 0  | 10. Ariza                                      | 3                           | 2      | -       | 0    | 1    | 2  | 2  |  |
|                   | 1    | 1        | 0                   | -     | 0    | 2  | 3  | 11. Novallas                                   | 3                           | 2      | -       | 0    | 1    | 3  | 5  |  |
| 10. Astudillo     | 0    | 1        | 0                   | 0     | 1    | -  | -  | 12. Borja                                      | 2                           | 2      | 0       | 2    | 0    | 1  | 1  |  |
| 11. Turégano      | 0    | 1        | 0                   | 0     | 1    | 1  | 2  | 13. Calatorao                                  | 1                           | 2      | 0       | 1    | 1    | 3  | 5  |  |
| 12. UXAMA         | 0    | 1        | 0                   | 0     | 1    | 0  | 1  | 14. ÁGREDA                                     | 1                           | 2      | 0       | 1    | 1    | 1  | 3  |  |
| 13. NUMANCIA B    | 0    | 1        | 0                   | 0     | 1    | 1  | 3  | 15. V Alagón                                   | 1                           | 2      | 0       | 1    | 1    | 0  | 2  |  |
| 14. Burgos Int.   | 0    | 1        | 0                   | 0     | 1    | 0  | 2  | 16. Remolinos                                  | 1                           | 2      | 0       | 1    | 1    | 1  | 5  |  |
| 15. LANGA         | 0    | 1        | 0                   | 0     | 1    | 0  | 4  | 17. Luceni                                     | 0                           | 2      | 0       | 0    | 2    | 1  | 3  |  |
| 16. R. Abulense   | 0    | 1        | 0                   | 0     | 1    | 1  | 6  | 18. Monreal                                    | 0                           | 2      | 0       | 0    | 2    | 1  | 5  |  |

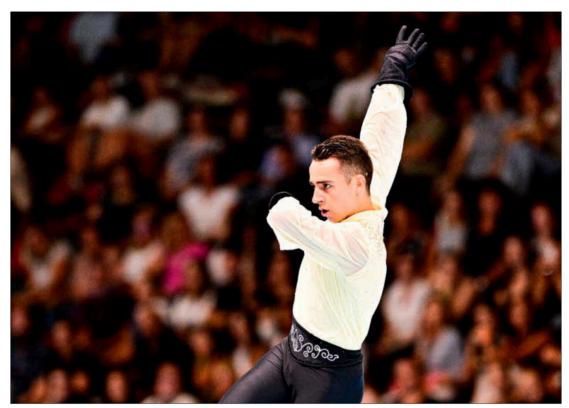

Héctor Díez se quedaba a un sólo escalón de las medallas mundialistas. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE

# Héctor Díez acaba cuarto el en Mundial de Italia

**PATINAJE.** El soriano fue superado por el italiano Liberatore, el luso Craveiro y el español Yáñez, el podio de la cita de Rímini

### FÉLIX TELLO SORIA

Héctor Díez Severino finalizó en la cuarta posición del Campeonato del Mundo de patinaje artístico que durante estos días se ha estado celebrando en la localidad italiana de Rímini. El título de campeón del mundo fue para el Italiano Alessandro Liberatore. El soriano se quedó muy cerca de las medallas en una competición con la que cierra una temporada en la que se ha proclamado campeón de España y campeón de Europa.

Díez Severino realizó un buen programa largo para ser el mejor de todos los patinadores que habían competido hasta entonces, aunque faltaban por salir a escena los mejores del disco corto del día anterior. El español Lucas Yáñez, el portugués Diogo Craveiro y el italiano Alessandro Liberatore fueron mejorando la actuación de Héctor para desbancarle del podio y tener que conformarse con la 'medalla de chocolate'.

La preparación del Campeonato del Mundo estuvo condicionada por la lesión en el tobillo que sufría Héctor Díez a finales de agosto. El integrante del Club Patín Alexmar de Santander se vio obligado a interrumpir sus entrenamientos, aunque finalmente pudo despatarrase a Italia con el resto de la expedición española.

La medalla de oro fue para Liberatore con 240,02 puntos, Diogo Craveiro fue plata con 238,31 puntos y el bronce sería para el español Lucas Yáñez con 230,56. Héctor Díez lograba 223,93 puntos. Arnau Pérez, el tercer español en liza, fue quinto clasificado. La selección española fue la mejor por equipos al meter a tres de sus patinadores entre los cinco primeros.

# Derrota del Almazán en una mala segunda parte

**FÚTBOL.** Los adnamantinos ganaban 2-1 y acaban perdiendo 2-3 / El Calasanz se lleva el derbi ante el Numancia B / Empate del San José



### SORIA

El Almazán encaja la primera derrota de la temporada al perder 2-3 ante el Becerril en un encuentro que ganaba 2-1 al inicio de la segunda parte gracias a los goles de Albitre y Santa. Los palentinos remontaban en diez minutos para llevarse los tres puntos del campo de La Arboleda. El Almazán se que-

da con un punto en la clasificación después de dos jornadas.

En el estreno de la Regional de Aficionados, el Calasanz se llevaba la victoria en el derbi soriano al vencer al Numancia B por 3-1. Los calasancios fraguaron su victoria en los minutos finales. El San José, por su parte, empataba a cero en el campo de la Cebrereña.

# **ANUNCIOS BREVES**

## **VENTA INMOBILIARIA**

VENDO en la Miñosa a 4 Km de Almazán, almacén 275 m2 más patio cela agrícola de 0,2266 Ha. 690

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 33.000 euros. 629 286 155.

> SUS ANUNCIOS **BREVES** llame a 975 21 20 63

### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



# **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

## **TRABAJO**

701

SE NECESITA personal para lim-pieza de habitaciones de Hotel en GARRAY , interesados enviar currículum a reservas@hoteldona ula.com o al wsaapp o teléfono

CERVECERIA bar Torcuato necesita camarero-a. Envíanos tu cu-rriculum a: <u>info@torcvato-so-</u> <u>ria.com</u> o llámanos al 654 533 87



Máximas en ligero descenso

rachas fuertes.

HOY

Máxima

Máxima

**EN LA CAPITAL** 

Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios, y máximas en ligero descenso. Vientos del noreste con algunas

## FARMACIA DE GUARDIA Ma del Mar Sánchez López

Pza. Antonio Machado, I-3 Tel. 975.221.030

#### **EN LA PROVINCIA**

Del 16 al 22 de septiembre

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA, ÁGREDA (días 16 a 19), OLVEGA (días 20 a 22) SAN LEONARDO DE YAGÚE Y ARCOS **DE JALÓN (**24 H.)

SAN PEDRO MANRIQUE, DEZA Y COVALEDA (HASTA LAS 22.00H.)

### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

### Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 54,9% DE SU CAPACIDAD

# **EL TIEMPO / HOY**

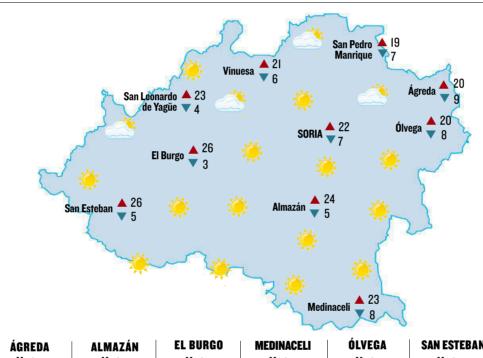

Martes ▲ 19 ▼ 8

Miércoles **▲** 20 **▼** 8

Martes ▲ 22 ▼ 7 Miércoles **▲** 23 **▼**8

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

Martes ▲ 23 **▼** 4 Miércoles ▲ 24 **▼** 8

Martes ▲ 21 ▼ 7 Miércoles **▲** 21 ▼ 7

Martes **▲** 19 ▼ 8 Miércoles **▲** 20 **▼** 7

Martes **▲** 24 ▼ 5 Miércoles

**SAN ESTEBAN** 

**▲** 25 ▼ 9

▲ 21 ▼ 5 Miércoles

S. LEONARDO

MAÑANA

**▲** 23 ▼ 6

**SAN PEDRO** Martes

> Miércoles **▲** 20 **▼** 5

VINUESA ▲ 18 **▼** 6

Martes **▲** 20 ▼ 6 Miércoles **▲** 21 ▼ 6

Mínima

Mínima

90

**7**º

# **TELÉFONOS DE INTERÉS**

**SORIA** EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

RADIO TAXI

**PROVINCIA** GUARDIA CIVIL BOMBEROS

**TELE-RUTA** CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

Almazán El Burgo de Osma Șan Esteban de Gormaz

900 123 505

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

975 380 001 975 300 461

Tierras Altas ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero

TRANSPORTES

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO

#### Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

# NUMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

# **TIERMES**

**Montejo de Tiermes** Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

## VACIMIENTO

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

# CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15 - 51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

rano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

## COLEGIATA NTRA. SRA. DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

## CASTILLO DE BERLANGA Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

Medinaceli (Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

## **AULA PALEONTOLÓGICA**

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

#### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA"

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octubre Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

# M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE ÁGREDA Llamar previamente.

# domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

VILLODRES El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

# CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parque Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a  $15\,de$  diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

### CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De 1 de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de rcoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

# CINE Y TV

# **CARTELERA**

06:45 Con la música a todas partes 08:15 Cuentos en la bruma 09:05 Espacio Abierto 10:05 Lo meior de Escápate de viaie 10:30 Acapulco Heat 11:23 Programación local **13:55** La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias 15:10 El tiempo 15:25 Camno al día 15:30 La 8 Noticias redifusión 16:05 La 8 Magazine





90.2 FM 93.2 FM

NDA DE DUER

91.6 FM

101.9 88.4 FM

92.9 FM

103.4 FM

97.8 FM

97.7 FM

99.8 FM 88.1 FM 89.6 FM 94.1 FM 102.8 FM 97.1

| CINES | LARA D | EL 13 AL | 19 DE S | SEPTIE | MBRE |
|-------|--------|----------|---------|--------|------|
|       |        |          |         |        |      |

|        |                                                                          |       | SESION | ES    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| SALA 1 | - EL 47<br>- ESTACIÓN ROCAFORT                                           | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 2 | - PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4<br>- DEADPOOL Y LOBEZNO<br>- ALIEN: ROMULUS | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 3 | - BITELCHÚS BITELCHÚS                                                    | 17.45 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 4 | - NO HABLES CON EXTRAÑOS                                                 | 17.45 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 5 | - BUFFALO KIDS<br>- ODIO EL VERANO                                       | 18.00 | 20.30  | 22.35 |
| SALA 6 | - UN DESASTRE ES PARA SIEMPRE                                            | 18.00 | 20.30  | 22.35 |
| SALA 7 | - CAPITÁN AVISPA<br>- ROMPER EL CÍRCULO<br>- PARPADEA DOS VECES          | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 8 | - ZAK Y WOWO. LA LEYENDA DE LOS LENDARYS                                 | 18.00 |        |       |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.

20.30



### PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4

España. 2024. Dirección. Santiago Segura. Reparto. Santiago Segura, Toni Acosta, Carlos Iglesias, Luna Fulgencio, Sirena Segura, Calma Segura, Martina Valeria de Antioquía. **Sinopsis.** ¿Qué efecto tendría en unos padres que el mismo día que su hija mayor cumple 18 años su novio le proponga matrimonio y ella acepte de inmediato? Este y un montón de enredos y peripecias más.



#### **BUFFALO KIDS**

España. 2024. Dirección. Juan Jesús García Galocha, Pedro Solís García. Reparto. Animación. Sinopsis. Tom y Mary, dos hermanos huérfanos, desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX. Para reunirse con su tío, se aventuran como polizones en un tren por el Salvaje Oeste donde conocerán a Nick, un nuevo y extraordinario amigo que cambiará sus vidas para siempre.

# CvL 7

18:05 CyLTV Noticias. Con lengua de signos

18:50 Lo mejor de Escápate de viaje

19:15 Uepa: Un escenario para amar

21:30 Redifusión La 8 Magazine

00:05 Redifusión La 8 Magazine

23:30 La 8 Noticias redifusión

**18:40** El tiempo

20:40 El tiempo

20:00 CvLTV Noticias

20:55 La 8 Noticias

02:05 Infocomerciales

07:30 Agro en acción. Empacadora New Holland Big Baler 12190 High Density de New Holland y aperos para viña de Gaher Metalic. 07:55 Paralímnicos

08:05 El arcón. Las Edades del Hombre en el Camino de Santiago

08:55 Con la música a todas partes. 10:40 Mundo natural.

II:10 Grana y oro. Actualidad del mundo taurino

12:10 Espacio Abierto. 13:00 El programa de Cristina.

14:30 CyLTV Noticias I. Con Antonio Renedo

15:10 El Tiempo I. 15:25 CyLTV Noticias I (Redifusión).

15:55 Parques Naturales. Parque Natural de la

Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión

16:45 El programa de Cristina.

18:20 Con la música a todas partes

20:00 CvLTV Noticias 2. Con María Núñez

20:40 El Tiempo 2.

21:00 Me vuelvo al pueblo.

**21:50** Cuestión de prioridades. Debate de actualidad política y social. Presentado por José

23:05 Me vuelvo al pueblo. Las ventajas de vivir en el medio rural, con Miriam García

00:00 CyLTV Noticias 2 (Redifusión).

Luis Martín

**00:30** El Tiempo 2. 00:50 Cuestión de prioridades, social. 01:55 Infocomerciales.

# **CINES MERCADO**

- EL CONDE DE MONTECRISTO

| Lunes, 16 de septiembre                      | SESIONES |
|----------------------------------------------|----------|
| SALA 1 - CAPITÁN AVISPA                      | 17.15    |
| - EL TEOREMA DE MARGUERITE                   | 19.15    |
| - NUEVA TIERRA                               | 21.15    |
| SALA 2 - BONNARD. EL PINTOR Y LA MUSA (VOSE) | 17.00    |
| - VOLVERÉIS                                  | 19.30    |
| - UN SILENCIO (VOSE)                         | 21.30    |

| Martes, 17 de septiembre              | SESIONES |
|---------------------------------------|----------|
| SALA 1 - CAPITÁN AVISPA               | 17.15    |
| - EL TEOREMA DE MARGUERITE (VOSE)     | 19.15    |
| - NUEVA TIERRA                        | 21.15    |
| SALA 2 - BONNARD. EL PINTOR Y LA MUSA | 17.00    |
| - VOLVERÉIS                           | 19.30    |
| - UN SILENCIO                         | 21.30    |



# **CAPITÁN AVISPA**

República Dominicana. 2024. Dirección. Jean Gabriel Guerra, Jonnathan Melendez. Reparto. Animación. Sinopsis. La historia se desarrolla en Avispatropolis y el Reino de la Miel los cuales viven en armonía en el panal protegidos por el Héroe de ambos, el Capitán Avispa, pero su archienemigo Avispón Jacques Poison v sus secuaces planean acabar con esa paz y apoderarse de ambas colonias



0

### **EL TEOREMA DE MARGUERITE**

Francia, 2024, **Dirección**, Anne Novion, **Reparto** Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau. Julien Frison de la Comédie Française, Sonia Bonny, Sinopsis. Marquerite es una brillante estudiante de matemáticas de la prestigiosa Escuela Superior de Lvon. Siendo la única mujer de su promoción, todo parece ir perfectamente mientras prepara la exposición de su tesis. En el día clave, un pequeño error pone su situación al borde del abismo.

# CARLOS CUESTA



# **DALE VIDA A TU TEJADO**

# Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





# HERALDO DIARIO DE SORIA

Redacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003 Teléfono: 975 21 20 63.

ESTO ES, o aparenta ser a la perfección, el sanchismo redentor y totalitario que, desde el primer día, tomó por asalto el poder en España hace ya más de seis años: una cuadrilla de millonarios muy lunáticos y muy pragmáticos. ¿Cómo lo han hecho posible, y al mismo tiempo tan digerible, que parece una croqueta de atún con Cabello de ángel y con menudillos de Maduro? Pues de la manera más simple y maravillosa del mundo: aplicando lo que dice el adagio español tan certero: tírame pan, y llámame pe-

Exactamente lo mismo -hace más de treinta mil años-, es lo que le soltó el primer can domesticado de la historia al hombre que necesitaba con urgencia una compañía sin rechistar para ir de caza, para cuidar la casa o el corral de las ovejas: vale, tú tírame pan, delicadezas en pincho moruno, dame agua clarita de esa que tú bebes con un lingotazo de Caribbean club, y llámame perro en todos los idiomas de la torre de Babel, de la ruleta rusa, o de la cuenca dorada del Orinoco. Hablamos de la lección política del perro que da sentido a las fidelidades y a las infidelidades más salvajes de cier-

Lo que son las cosas, pero esta misma cuenta tan elemental, y bajo el eslogan del «puro cambio», ya se ensayó-concretamente en el 2010- como señuelo infalible para ganar las elecciones autonómicas en Castilla León como... como quien lanza al perro un delicioso snaks en forma de huesecillo. Pero algo falló porque fue un rotundo fracaso. Lo anunció Óscar López en bicicleta olímpica, y a mil quinientos metros de altitud, desde el mirador de Piedras Llanas. Se trata del mismo Óscar López que hoy okupa el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública en el ejecutivo de Sánchez con olfato perdigue-

Lo recuerdo perfectamente, y no por lo circunstancial de las piedras, que llamó mi atención, sino porque el señor López Águeda en persona personalmente me tentó con una oferta muy concreta y sutilísima, que a él le pareció electri zante y que yo debería aceptar sin demasiados reparos por razones que ahora no vienen a cuento. Como profesional que he sido de la tiza y de la cultura -esta ha sido mi profesión hasta hace nada-, pidió mi colaboración militante para elaborar su programa cultural.

Como se trataba de una auténtica encerrona desde el primer mo-

# Tírame pan

mento, dije que sí para salir del paso, y puse sobre la mesa una condición de imposible cumplimiento para un político de estricta observancia: liber-

tad absoluta para concretar las medidas culturales que yo entendía esenciales como programa electoral. Para mi asombro, el político de raza aceptó entusiasmado delante de una serie de testigos, elegidos a su conveniencia, y que también se quedaron de



**TIENE TELA ANTONIO PIEDRA** 

lla comida a orillas del Pisuerga, que tuvo lugar en una casa de alto abolengo artístico, como terreno neutral, y de cuyo nombre ya no quiero acordarme.

Ningún reproche ni rencor.

Pero lo que son las cosas. Cuando ahora mismo compruebo in situ la faena vergonzante, perversa e inhumana, que ha montado la camarilla envolvente de la «neverita» de Moncloa a un señor tan

dignísimo como a González Urrutia, el vencedor de las elecciones en Venezuela, mi experiencia personal se desmorona, y me parece una perogrullada, y de una inocente y lamentable

de tanto asesinato, desaparecidos, y millones de exiliados por defender la democracia en su tierra.

Los López, los Sánchez, los Gómez, los Zapatero, los Albares, y toda la sanchería en reata montada en falcon y en Lamborghinis-mientras presupuestan la vergonzosa cantidad de 40 millones para que los demás pedaleemos en bicicleta-, se han inventado la utopía de una perrolandia idílica y brutal a la medida de Maduro, que nos devuelve al más puro negacionismo de otro adagio que rezuma españolidad hasta las trancas: que en la cama del can no busques el pan, ni en el hocico de la perra la manteca. Todo el poder para los perros soviéticos de Pavlov que se zampaban el rancho al toque de la campana estali-

Lo de González Urrutia no es más que una ignominia pantagruélica concebida a la exacta media del toque de campana de un genocida y asesino en serie como Maduro. Es también -de aquí su exilio y confinación rigurosa en España sin rechistar bajo la amenaza mortal que pende sobre su hija y sobre sus nietos en Venezuela-, la versión edulcorada de la infamia confluyente de un tirano como Sánchez que vuelve de la China comunista diciendo lo que sólo refrendan las tiranías más detestables en abierto:

que de ahora en adelante piensa gobernar a los españoles «con o sin el concurso del Poder Legislativo». O sea, por decreto ley, sin haber ganado una elección, y con la chulería de un pornógrafo con el síndrome del narciso, que ha retratado Luis Aramburu en un libro revelador, y que sueña con lo suyo: con el «puro cambio» mientras pastorea gatos en una mesa de billar.

¿Cuándo el Tribunal Penal Internacional enjuiciará estos crímenes de lesa humanidad? ¿Cuándo va enchironar a estos genocidas que implantan dictaduras y realizan su apartheid de narcos con millones de exiliados como si realizaran un seminario de perroflautería vibrante? ¿Cuándo se ocupará de los colaboradores necesarios como

Zapatero, que disimulan cojera para hacer caja a cuenta de los humillados y ofendidos? Muy largo me lo fiais. Mientras, dos tiranos con almas gemelas en postín y en festín como Maduro y Sánchez, compiten en la Champions League del totalitarismo, haciéndose la misma cuenta: tírame pan, y lláma-





EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

23.790€

Cuota desde 190 €/mes

MITSUBISHI Colt 160 HEV Kaiteki

Híbrido



Madurga Selection C/ Eduardo Saavedra 44-46 · Soria · T. 975 22 14 50

